Jueves, 20 de junio de 2024. Año XXXV Número: 12.600. Edición Madrid. Precio: 2 €



EURO NICO WILLIAMS «Gracias a mi familia no se **2024** me ha ido la pinza. Mi madre me dijo que no era el momento de comprar un coche» Pág. 34

**EDUCACIÓN** Ránking de los mejores estudios de posgrado en España con 250 másteres y guía de MBA



LOS MENSAJES DE GARCÍA ORTIZ PARA DIFUNDIR DATOS DEL NOVIO DE AYUSO

## «Es imperativo sacar la nota. Si dejamos pasar el momento nos ganan el relato»



El fiscal general estuvo 34 minutos mandando 'whatsapps' a la fiscal de Madrid para publicar la información sobre Alberto González

Había sido informado una semana antes de que había una investigación a «la pareja de la presidenta de Madrid» POR ÁNGELA MARTIALAY Págs, 16 y 17

El TC ampara a la ex ministra Álvarez en el 'caso ERE' y anula su condena por prevaricación

POR ÁNGELA MARTIALAY Pág. 17

Kim Jong-un y Putin sellan un acuerdo de defensa mutua en caso de «agresión»

POR LUCAS DE LA CAL Pág. 22

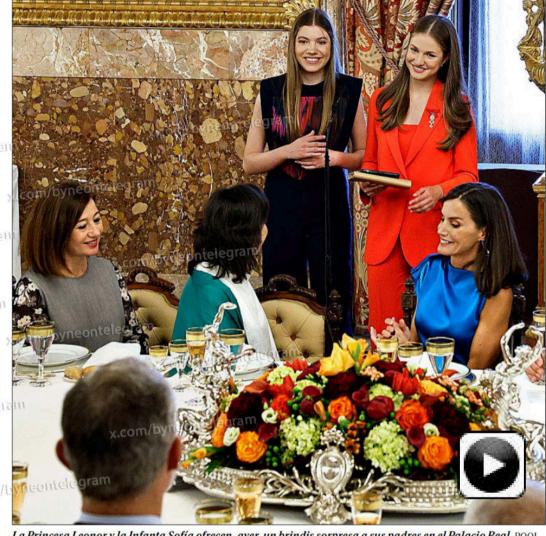

La Princesa Leonor y la Infanta Sofía ofrecen, ayer, un brindis sorpresa a sus padres en el Palacio Real. POOL

EL REY RENUEVA SU COMPROMISO Y PROMETE «INTEGRIDAD»

## «Mamá, papá, perdó por colarnos...»



La Princesa Leonor y Sofía celebran los 10 años de reinado con un brindis improvisado, mientras Felipe VI renueva su compromiso con la Constitución y España «asumiendo el coste personal» PRIMER PLANO



## Mazón propone que las CCAA tengan libertad para bajar el IVA

Reprocha que el PSOE «renuncie a la solidaridad» con la «financiación singular» de Cataluña y reclama al menos «margen» con los impuestos

#### JUANMA LAMET MADRID

El presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, se mostró ayer muy crítico, durante el primer Foro Autonómico del 35 aniversario

de ELMUNDO, con la posible «financiación singular» para Cataluña, porque cree que eso significaría «que se vaya del régimen común y juegue aparte». Por eso, propuso una alternativa de «financiación incentivada» que permita «ensanchar» esa caja común.¿Cómo? Permitiendo a las CCAA una mayor competitividad fiscal en los impuestos indirectos. Páginas 10 y 11



Carlos Mazón, ayer, en el encuentro con Joaquín Manso. BERNARDO DÍAZ

## PRIMER PLANO

FELIPE VI. AÑO X

El Rey hizo balance de sus «compromisos» de 2014 y, en su X Aniversario, renovó sus promesas con la Constitución y sus valores –«solidaridad, unidad y diversidad»– como guía firme. Concluyó y advirtió: «Seguiré adelante con mis obligaciones»

# POR ESPAÑA, «INTEGRIDAD Y PESPONSABILIDAD», POR ENCIMA DEL «COSTE PERSONAL»

MARINA PINA MADRID

El 19 de junio de 2014, Felipe VI inauguró su reinado con una promesa: encarnar «una Monarquía renovada para un tiempo nuevo». El Rey subrayó ante los españoles que se proclamaba a un Monarca constitucional, y con la Carta Magna como guía, aseguró su fidelidad a la Constitución «como irrenunciable». Diez años después de aquellas palabras, el Jefe del Estado celebró ayer su aniversario en el Trono con un discurso en el que revalidó su fidelidad a la Constitución -la nombró cuatro veces en su alocución-y renovó la promesa de servicio a los españoles, apelando a tres valores, que se han convertido en los pilares de su desempeño como Rey: «Servicio, compromiso y deber».

Felipe VI dijo en la celebración de este 2024 que siempre ha creído «en la importancia de ser coherente con los compromisos adquiridos». Y diez años antes había prometido varias cosas, la más importante la renovación para la supervivencia de la institución. Ahora, una década después, ayer, recordó la necesidad de «ser fieles a nuestros principios y valores en todas nuestras decisiones y actos», esta manera de trabajar y de anteponer la lealtad por encima de todo le ha llevado a «actuar de forma responsable con ese discernimiento, asumiendo incluso el coste personal que ello pueda conllevar». Y cabe recordar que en esta década Felipe VI ha tomado decisiones de índole familiar realmente dolorosas, como lo fueron la retirada del ducado de Palma a su hermana, la Infanta Cristina, o el señalamiento de su padre, Juan

Carlos I, hoy en Abu Dabi, de quien renunció a la herencia y a quien retiró también la asignación al hacerse públicos sus negocios, precinica

Felipe VI se comprometió a una nueva era y ahora apela a la «coherencia e integridad» como los valores que deben regir a la Corona, y que le guían a él desde que fue proclamado hace una década. «La Coro-O na contribuye así, por su vocación integradora, a la estabilidad de nuestro sistema institucional y a la cohesión de nuestra sociedad», recordó, en un nuevo guiño a la vigencia del mensaje que pronunció 10 años atrás. Afirmó entonces: «Las exigencias de la Corona no se agotan en el cumplimiento de las funciones constitucionales. He sido consciente, desde siempre, de que la Monarquía Parlamentaria debe estar abierta y comprometida con la sociedad a la que sirve».

«La Monarquía Parlamentaria puede y debe seguir prestando un servicio fundamental a España», dijo en 2014 el Rey Don Felipe. Y ahora el servicio es una de las tres palabras del lema de su reinado. Don Felipe afirmó ayer que el servicio es «inherente y parte medular del propósito de la Corona, que está siempre en permanente proceso de adaptación para afrontar los retos y dificultades de nuestra sociedad». También habló de «compromiso (...) entendido como obligación asumida», compromiso, destacó el Monarca, con la Carta Magna y un compromiso que tiene continuidad en la Princesa de Asturias tras su juramento de la Constitución. Un «compromiso» que pronunció dos veces en 2014 para hablar de su lealtad a los valores sobre los que descansala convivencia democrática. La última guía de Don Felipe es el «deber» porque «del sentido del deber emerge la voluntad de actuar siempre del modo más correcto y de cumplir las obligaciones de manera integra», citó ayer. 6 veces pronunció esa palabra en 2014 para explicar el deber moral que guiaría sus acciones.

x.com/byneontelegram

La gran diferencia entre el discurso pronunciado en 2014 y el de este 2024 ha llegado en la parte de los agradecimientos. Si entonces el Monarca dedicó varios párrafos a ensalzar el pasado y los años de reinado de Don Juan Carlos, así como el agradecimiento a la

Reina Sofía por «toda una vida de trabajo impecable al servicio de los españoles», en esta ocasión Don Felipe miró al futuro y se refirió a la Reina Doña Letizia y a sus hijas. De su esposa reconoció que «con voluntad, dedicación y sensibilidad» ha contribuido a dar visibilidad y atención «a las necesidades de las personas, especialmente de las más vulne-

rables». También recordó el Rey que la Princesa y la Infanta «han empezado a vivir y comprender las realidades de nuestra vida colectiva y las complejas dinámicas del mundo».

Pronunció esas palabras el Monarca dos horas después de que comenzara el día de los grandes fastos, cuando pasaban 20 minutos de las once de la mañana. En ese momento, el patio de la Armería del

#### CITAS YA HISTÓRICAS

«A la Constitución y a sus valores me he ceñido -y me ceñiré siempre-(...). Fue -y es-el compromiso de un rev constitucional, que trasciende la exigencia del deber: lo es también en el plano personal y moral, expresión profunda de respeto y lealtad al pueblo español, al que me debo. (...)

Siempre he creído en la importancia de ser coherente con los compromisos asumidos. Es la base de la integridad (...) y en actuar de forma responsable, asumiendo incluso el coste personal que ello pueda conllevar»

«Solidaridad, unidad y diversidad son valores protegidos en nuestro



texto constitucional. Servicio, compromiso y deber, son principios de acción que guían la labor diaria de la Corona». Palacio Real, casi dos mil personas esperaban en el lateral de la plaza la llegada de la Familia Real. Al otro lado del empedrado, más de 300 soldados aguardaban en firmes la llegada de los Reyes. Don Felipe y Doña Letizia, acompañados por la Princesa Leonor y la Infanta Sofía, llegaron en los Rolls Royce de Patrimonio Nacional para una fecha histórica.

Los miembros de la Familia Real se bajaron de los coches en el zaguán de embajadores del Palacio. A continuación, subieron en ascensor hasta el salón del trono. Se abrieron en ese momento las ventanas del balcón central, donde estaba el mampostero con el escudo de armas del Rey. Y salieron al balcón, y el público rompió en vivas mientras comenzaba el cambio de guardia solemne.

Se pudo comprobar entonces que Don Felipe llevaba traje y la Princesa Leonor, un sastre rojo del diseñador gallego Roberto Verino. Era el único miembro de la Familia que estrenaba ropa, dando más importancia a la figura de la Heredera al Trono que al resto. Un guiño le hacía la Reina Doña Letizia con el vestido azul de Masku, del mismo tono que el fondo del estandarte de la Heredera. Doña Letizia llevaba unas sandalias planas, al estar convaleciente de la fractura limpia de la falange proximal del dedo central del pie derecho.

El desfile comenzó y terminó con una pasada de los aviones de la Patrulla Águila, que tiñeron el cielo rojigualdo y dejaron una imagen de la Familia Real en el balcón similar a la de los Windsor en el Trooping de Colour que se celebra todos los años en Buckingham. Tras el relevo solemne, los Reyes tenían previsto acudir directamente al salón de Columnas, sin embargo, al saber que centenares de ciudadanos esperaban en la plaza de Oriente, decidieron cambiar el plan. La Familia Real volvió a asomarse al mismo balcón donde recibieron felicitaciones en su Proclamación. Un saludo de unos minutos que los ciudadanos correspondieron con aplausos y vivas.

Se marcharon entonces al salón de Columnas, donde esperaban representantes de los poderes del Estado de esta década: el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto a Begoña Gómez; la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, y el del CGPJ, Vicente Guilarte; también el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido; Carmen Calvo representaba al Consejo de Estado... Y de etapas previas, Mariano Rajoy, junto a su mujer, Elvira Rodríguez; Meritxell Batet, Jesús Posada, Carlos Lesmes o Baltasar Garzón, junto a Dolores Delgado.

Testigos todos del momento más entrañable, con Leonor y Sofía improvisando para felicitar a «papá y mamá», un detalle final para recordar el miércoles de celebración del Año X de Felipe VI y su nueva promesa: «Seguiré adelante con mis obligaciones inherentes a la Jefatura del Estado».



## **PRIMER PLANO**

FELIPE VI, AÑO X











#### DÍA GRANDE EN EL PALACIO REAL

Un centenar de invitados escucharon el discurso de Felipe VI (arriba), el momento más solemne de un festejo también popular, con saludo desde el balcón del Palacio Real y cientos de personas en la plaza de Oriente (centro). El festejo tuvo diversos momentos destacados: el relevo de la Guardia Real (abajo, izda.), la presencia de los poderes del Estado en la última década o la iluminación nocturna de la fachada. FOTOS: POOL / EFE

## PRIMER PLANO

FELIPE VI. AÑO X

## CITA BAJO EL BALCÓN EN 10 AÑOS



#### CONSIDERANDO EN FRÍO

JORGE BUSTOS

Amanece el día del aniversario monárquico con cierto ambiente de episodio nacional. En **Galdós** el protagonismo no lo ostentan los reyes sino siempre el pueblo, y esto es algo que no ha perdido de vista la Casa Real de **Felipe VI** en ningún momento de los últimos 10 años. Por eso la gente empieza a llenar muy pronto las inmediaciones del Palacio Real, que es el monumento perfecto: evoca la majestad de un imperio pero también jalona nuestra ruta del vermú. Tiene la honorabilidad de los siglos y la familiaridad de las plazas. Y de ese enlace morganático entre historia y

costumbre depende quizá el éxito de toda monarquía parlamentaria en el siglo XXI.

«Y yo que he venido a ver al Rey...», se queja un jardinero junto a los parterres de la calle Bailén, vallada desde primera hora. «¡Banderas, banderas!», ofrece un vendedor ambulante a la concurrencia. Pero solo le compran alguna los turistas, porque los propios la traen puesta de casa en la gorra, en la muñeca, en el cuello del polo o sencillamente en la imaginación. Ante la imposibilidad de acceder a la plaza de la Armería, el cronista decide apostarse frente al balcón principal de la plaza de Oriente, que exhibe un repostero prometedor. «Si el balcón está engalanado será porque la Familia Real saldrá a saludar», razonamos todos. Flanquean la puerta dos miembros de la Guardia Real a caballo y otros dos a pie. Poca guarnición para tanta expectativa, pero el personal se acumula y aguarda a pie firme. Hay incluso quien blande un paloselfi, artilugio que creíamos tan extinguido como el miriñaque, el ablativo absoluto o la izquierda jacobina.

A las once en punto truenan las 21 salvas de honor. Uno de los caballos se inquieta pero el jinete lo domina enseguida. En la

plaza contigua, 359 guardias y 86 monturas realizan el solemne relevo en el patio de la Armería, de donde nos llegan amortiguados los sones del himno. A pesar de que no vemos nada no se nos ocurre abandonar nuestro puesto y muchos decidimos seguir el ceremonial en la pantalla del móvil. Dos croatas entretienen la espera al lado del cronista jugando al ajedrez online. Una señora se cala las gafas y se conecta a Telemadrid. Atisbamos una araña encendida tras los visillos de la sala del balcón principal, y nos aferramos a esa luz como a una promesa. Cada coche oficial o policial que circula por Bailén nos esperanza: podría preceder al célebre Rolls. Algún impaciente no puede sujetar más el vítor en la garganta y prorrumpe en vivas al Rey ante un policía nacional, que es lo más parecido que tenemos delante.

Los que seguimos la ceremonia por el móvil sabemos que los Reyes y sus hijas ya se han asomado al balcón que da a la plaza de la Armería, pero no desesperamos de que lo hagan también por la parte de Oriente. De momento hay poco movimiento. Como mucho entra una furgoneta blanca –será el catering- y después un enjambre de motociclistas de la Guardia Real. Recapitulando tenemos caballos, motos, infantería, furgo. Hasta que a las once y media irrumpen en el cielo cinco aviones en formación que colorean las nubes con una estela rojigualda que se va destiñendo en un cielo de gominola. Grandes aplausos y alguna queja: «La ciática me está matando». Minutos después ción, pero nada iguala el efecto de un uniforme a caballo. Solo lo mejora el paso de muchos uniformes sobre muchos caballos. La gente se queda embobada calibrando la belleza del animal y el mando de quien lo monta y la armonía del conjunto. En el imaginario de toda civilización la marcialidad adopta la forma indefectible de un jinete. El día que hagamos desfilar a drones y robots se acabó la épica.

El cronista ha conocido a algunos miembros de la Guardia Real en su acuartelamiento de El Pardo. Sabe por eso lo que este día significa para ellos, seguramente más que para el propio Rey. Sabe del orgullo, de la minuciosa preparación, de la alegría por los primeros 10 años de este reinado. Y sabe también de su sentido del humor y la privilegiada camaradería que podrán desplegar a solas con Don Felipe el viernes por

la tarde en el acuartelamiento, que celebra el día de su patrón: San Juan.

Por fin, al filo exacto del mediodía la puerta del balcón principal se abre de pronto. Aquello solo puede significar dos cosas: o la Familia Real se dispone a saludarnos o es la hora de ventilar las habitaciones. Pero salen los cuatro y el gentío enloquece. El cronista anota algunas reacciones deliciosamente galdosianas, la mayoría de ellas verbalizadas por señoras que se aprietan a su alrededor: «¡A ver, la de la chaqueta, apártese que no veo!»; «No nos ven pero da igual, saludémosles»; «No sé para qué viene tanta gente si luego seguro que son antimonárquicos. Solo vienen a cotillear»; «Piensa mal y acertarás»; «¿Ya se meten? Pues hala, a tomar el vermú que ya es hora»; «Son rapiditos, ¿eh?»; «Sí, sí, no se han cansado...». Y así es como el cronista comprende que los característicos diálogos de Galdós no fueron invención suya, que se limitó a poner el oído y que su técnica debe más al reportaje que a la novela.

Tras la entrega de las condecoraciones al



 $\textit{La patrulla \'Aguila sobrevolando el Patio de Armas del Palacio Real ayer mi\'ercoles.} \ \texttt{BALLESTEROS/EFE}$ 

vuelven a sobrevolarnos cinco aparatos, solo que esta vez dejan una estela azulada, quizá a modo de tributo cromático al estandarte de la Princesa de Asturias. Es la misma razón por la que **Doña Letizia** ha elegido un vestido azul. **Leonor**, en cambio, va de un rojo decidido que le sienta estupendamente.

Concluido el relevo en el patio de la Armería, los efectivos de la Guardia Real desfilan hacia la salida por la calle Bailén, así que pasan delante de nosotros. Abren el cortejo las bayonetas, seguidas de la banda. La gente aplaude y se contonea al ritmo de la música militar, ese oxímoron del que se mofan los pacifistas. Las casacas rojas y las corazas relucientes causan sensa-

«¡Banderas, banderas¡». Solo compran turistas, los propios las traen de casa

La Guardia Real desfila y la gente se contonea al ritmo de la música militar Mérito Civil, Felipe VI toma la palabra y hace lo que mejor sabe hacer: anular toda jerarquía social que no esté fundada sobre el ejemplo. Es la máxima cervantina de su reinado: «Sábete, Sancho, que no es un hombre más que otro si no hace más que otro». Servicio, compromiso y deber. La Corona no como privilegio sino como constante autoexamen para «discernir lo correcto de lo que no lo es y obrar en consecuencia, asumiendo incluso el coste personal que ello pueda conllevar». Por la sujeción a semejante aristocracia de la conciencia, más anacrónica que la aristocracia de la sangre, el pueblo español respeta a su Rey como a ningún otro líder o institución. Dentro de 10 años volverán a esperarlo bajo el balcón.



- Atendemos a las personas mayores con más de 1.600 gestores sénior.
- Apoyamos a los emprendedores a través de MicroBank con 100.000 microcréditos al año.
- Contamos con más de 17.000 voluntarios implicados en miles de proyectos sociales.

CaixaBank, cerca de ti para todo lo que importa



## PRIMER PLANO

FELIPE VI. AÑO X



Los Reyes Felipe VI y Letizia posan en el Palacio Real de Madrid junto a los 19 ciudadanos, uno por cada comunidad autónoma, condecorados ayer con la medalla al Mérito Civil. POOL

En una jornada que se alargó hasta casi medianoche, los Reyes almorzaron con los 19 ciudadanos condecorados con la medalla al Mérito Civil y disfrutaron de una proyección frente al Palacio Real

## BRINDIS SORPRESA Y UNA NUEVA MARCHA MILITAR

#### M. PINA / P. H. MATELLANO M. DE MONTALEMBERT MADRID

Patriotismo, honor y fiesta... Así lucían ayer los jardines de la Plaza de Oriente y por una buena razón: hace diez años se proclamaba a Felipe VI Rey de España. «Este Rey hace grande a nuestro país, estoy muy orgullosa de la Monarquía y de esta década de reinado», afirmó María José, una de las asistentas al acto. Como miles de otros españoles, de todas las edades y de todas las regiones, esta andaluza se revistió con la bandera de nuestro país para «celebrar lo que tenemos, que es de mucho mérito».

Los actos empezaron sobre las 11.00, pero ya se podía ver horas antes a cientos de ciudadanos ansiosos por obtener el mejor sitio y no perderse ni un segundo de este día. «Llevamos dos horas aquí, pero merece la pena», afirmaban María del Carmen y Eladio, una pareja de jubilados que «no se podían perder este aniversario».

Entre sonrisas y banderas, de repente sonaron los cañones de la Guardia Real que dieron por iniciada esta celebración. A continuación, la mirada de los asistentes no podía desviarse del desfile militar. Los imponentes caballos y los tambores y trompetas de la orquesta otorgaban un ambiente solemne y digno al acto.

La jornada continuó en la Plaza de la Armería, donde solo unos cuantos privilegiados (o más bien madrugadores) pudieron asistir al Cambio de Guardia, presidido por la Familia Real. Mientras tanto, los demás ciudadanos esperaban ansiosos delante del Palacio con la esperanza de que los Reyes Felipe y Letizia, así como la Princesa Leonor y la Infanta Sofía, saliesen a saludar al balcón. Y así fue. Al terminar los actos militares, la Familia Real abrió las puertas, un gesto no que no estaba previsto, ante sonoras aclamaciones.

Entre los asistentes destacaba la admiración y el orgullo, pero no solo por el protagonista del día, también por la Princesa Leonor, que marcó significativamente la celebración: «Esta teniendo una educación que todos querríamos para nuestros nietos»; «los Reyes se están esmerando por su formación»; «la Princesa lo está haciendo muy bien, con mucha dignidad, tengo muchas ganas de ver cómo evolucionará»; «la Princesa ha reforzado la figura del Rey»...

son algunos de los elogios que se podían escuchar entre los asistentes.

Precisamente Leonor y su hermana Sofía fueron también las protagonistas de la anécdota de este décimo aniversario al sorprender y emocionar a sus padres con un discurso que no estaba previsto. Lo hicieron frente a los invitados al almuerzo en el Palacio Real, entre los que estaban los representantes de los poderes del Estado y los 19 ciudadanos condecorados por Felipe VI con la medalla del Mérito Civil. Estos españoles —uno

por cada región autónomarecibieron con «honor y sorpresa» el reconocimiento, y todos coincidieron en su deseo de «compartir este galardón con todos los ciudadanos de la región».

«Estoy contentísima de haber sido seleccionada para representar, por un lado, a la gente de Asturias y, por el otro, a todos los pequeños empresarios que lanzamos una idea al mercado», apuntó Tamara Fernández, hija de minero a la que los Reyes galardonaron por su compañía de diseño industrial. Entre los condecorados también figuraba Xosé Luis Foxo, director de la Real Banda de Gaitas de Ourense y autor de un original método de enseñanza de este instrumento: «Que desde la Casa Real reconozcan un trabajo tan humilde es bien importante».

Los Reyes también distinguieron a varios ciudadanos por su labor con los más necesitados: Fernando Reinares, voluntario de Cruz Roja; Felisa Padilla, que ayuda a

mujeres musulmanas en Melilla; y Abdelkader Chaib Haddu, fundador de una asociación cultural en Ceuta. En el ámbito sanitario, María Esther Cubo recibió la medalla por sus investigaciones sobre la enfermedad de Huntington, y Gemma Salvador por sus contribuciones a mejorar la dieta de niños con diabetes. La condecorada Rocío Mora, presidenta de

#### LEONOR Y SOFÍA

#### EMOCIÓN POR EL DISCURSO DE SUS HIJAS

«Perdón por colarnos, pero también nosotras tenemos algo que decir», enunció la Infanta Sofía, para sorpresa los presentes en el comedor del Palacio Real.





Leonor, tras mirar de reojo las notas del teléfono y ante la emocionada mirada de su padre, añadió: «Me gustaría que se unieran en un brindis por nuestra madre y nuestro padre». «Mamá, papá, gracias», finalizó Sofía.

APRAMP—asociación que trabaja con víctimas de explotación sexual—, señaló que recibir la medalla era un «claro posicionamiento» de la Monarquía.

Los galardonados disfrutaron junto a los Reyes de un almuerzo a base de terciopelo de remolacha con briznas de tomate y bogavante, bonito en escabeche al vinagre balsámico de moscatel con algas frescas y milhojas de chocolate con turrón. Una comida diseñada por la cocinera vallisoletana María José San Román Pérez, que recibió una Medalla de Oro

de las Bellas Artes en 2022.

Tras el almuerzo, la Princesa y la Infanta visitaron por la tarde la Galería de las Colecciones Reales, donde realizaron un recorrido junto a un grupo de jóvenes de entre 17 y 21 años. La escritora María Dueñas explicó el recorrido y las hijas de los Reyes recibieron por sorpresa la visita de Doña Letizia y Don Felipe, que quisieron acompañar a los jóvenes en parte del recorrido.

Mientras eso sucedía, en la Plaza de Oriente comenzó un concierto de la Unidad de Música de la Guardia Real dirigido por el coronel Fernando Lizana. Este coronel es el responsable de la marcha militar Xaniversario de un reinado, que se interpretó ayer por primera vez. Se trata de una pieza con referencias al himno nacional y melodías representativas de los tres Ejércitos. El concierto terminó con otra sorpresa, pues el violinista Ara Malikian, del gusto de los Reyes, que ya han acudido a algún concierto suyo, apareció en uno de los balcones del Palacio Real. Con su

violín interpretó el tema inédito *Capriccio de Corazón para L & F 10* que ha compuesto para el aniversario.

La jornada terminó en torno a las 22.45, cuando se proyectó un *videomapping* sobre la fachada del Palacio Real de cuatro minutos. Los Reyes y sus hijas se situaron junto al público para ver esta primera proyección, aplaudida por el público.

## PRIMER PLANO

FELIPE VI. AÑO X

#### **REACCIONES** LAS DOS CARAS DEL GOBIERNO

institución obsoleta», sentenció.

Asimismo, Errejón criticó uno de

los hitos que han marcado el reinado

de Felipe VI: su discurso el 3 de octu-

#### **SUMAR ASEGURA QUE «TRABAJA»** PARA QUE SEA EL ÚLTIMO REY

#### ÁLVARO CARVAJAL MADRID

Sumar, la parte minoritaria del Gobierno, proclamó ayer que «trabaja» para que Felipe VI sea el último rey de España y sentenció ante el décimo aniversario de su proclamación como monarca que no es un día en el que haya «nada que celebrar ni nada que agradecerle». Frente a esta valoración crítica, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le brindó la «enhorabuena» por «esta primera década de reinado» y destacó que ha estado «representando y sirviendo a España con ejemplaridad, lealtad y transparencia».

Los dos partidos que configuran el Gobierno expresaron así sus diferencias respecto al papel de Felipe VI en estos años y en el futuro. Del nulo reconocimiento de Sumar a los elogios de destacados miembros del PSOE. Unos más efusivos que otros.

La número dos del Gobierno, María Jesús Montero, fue una de las más consideradas en su valoración, además de desearle a Felipe VI muchos años más por delante para seguir con el proyecto de «simbología de la unidad de España» que representa la Corona. Afirmó que el Rey tiene un amplio reconocimiento por parte de los españoles por su aportación a la «estabilidad» de España y destacó, entre los logros, haber dado más «transparencia» a la institución.

Por su parte, en declaraciones recogidas por Europa Press, el minis-

#### **EL PSOE RECONOCE** LA APORTACIÓN DEL **MONARCA Y AFIRMA QUE LA CORONA** ESTÁ «ASENTADA»

tro Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, afirmó que la Corona está «asentada» y que cuenta «con el compromiso firme de las fuerzas parlamentarias democráticas de seguir respetando la forma de Gobierno de este país».

Más escueto y frío fue el portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, que despachó el balance de esta década con un «correcto».

Sumar se desmarcó totalmente de este tipo de consideraciones. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, evitó cualquier pronunciamiento sobre el aniversario, al igual que otros ministros, y dejó la valoración al portavoz parlamentario, Íñigo Errejón, que remarcó el carácter republicano de la coalición de izquierdas. «Somos demócratas y creemos en la igualdad de todos los españoles ante la ley y que los cargos se eligen, no se heredan. La monarquía es una tución frente a la «sedición» perpetrada en Cataluña. «Fue el frontispicio institucional del 'a por ellos'. Eso lo hemos corregido parcialmente desde la aprobación de la amnistía, pero la figura de Felipe VI ha quedado muy escorada y muy reivindicada casi en exclusiva por la derecha y la extrema derecha y cuando eso pasa tienes mucho más difícil jugar ese papel de árbitro institucional», aseguró.



Felipe VI ofrece un brindis ante Sánchez, ayer en el Palacio Real. POOL



## **OPINIÓN**

NO SIEMPRE, pero el silencio sobre el compromiso político personal es consecuencia de la mediocridad. Hay novelistas que tienen clientes a los dos lados y bien se cuidan de defraudar a una parte, porque eso supondría perder la mitad del negocio. Con los deportistas pasa lo mismo: hay patrocinadores que imponen como condición el silencio ideológico. Pero todo eso no rige cuando uno es J. K. Rowling o Diego Armando Maradona. La primera puede pronunciarse sobre una de las máximas ficciones de nuestra época, y decir que solo la nacida mujer es mujer. Y el otro pudo rendir tributo de admiración personal e ideológica a dos asesinos como el Che y Fidel Castro. Es verdad que siempre hay excepciones campeonísimas, como la de Rafael Nadal, que declinó apoyar al movimiento Libre e Iguales cuando la democracia española estaba gravemente amenazada por el imperialismo de los Països Catalans.

Entre el grupo de elegidos está, obviamente, este futbolista Mbappé, que acaba de aconsejar a los france-



Mbappé contra LePenchon porque puede y quiere

ses que no voten a LePenchon. Es ridículo que se le niegue su derecho a influir en el voto. Sobre todo cuando cualquier deportista de élite influye en tantas cosas decisivas de la vida, como la camiseta y las zapatillas, y además cobrando astronómicamente por la influencia. Otra objeción, más o menos subrepticia, es que los deportistas no pueden opinar porque no leen. Hace poco hablaba con Santiago Solari sobre el vestuario de aquel Madrid y la evidencia de que era el

único que leía: de acuerdo, pero la vida ha ido en dirección de las costumbres de aquel vestuario y de cualquier otro; y respecto a las opiniones políticas de algunos que leen, y sobre todo leyeron a lo largo del siglo XX, mejor el silencio. Al margen de la legitimidad, hay algo destacable en las opiniones políticas de este Mbappé: son rectamente compatibles con lo que es. Un multimillonario apoyando a las guerrillas comunistas puede formar parte de la atractiva literatura del desclasamiento, pero siempre acaba empapuzando. Mbappé defiende el mundo imperfecto y doloroso, y superior a cualquier otro, donde ha logrado ser lo que es. Y el candidato de este mundo es Macron y no LePenchon, la siniestra alianza de nacionalismo, ignorancia y resentimiento que amenaza a Francia. Por último, está la justificación esencial de la bella irrupción del delantero centro francés: el fútbol, aburrido ir y venir, solo se sostiene por la política. En mi caso personal por el Real Madrid, y mi consecuente deseo de que Francia gane esta Copa.

Tiene razón Rafael Latorre cuando defiende la libertad de no divulgar las opiniones políticas. Una democrática evidencia. Excepto cuando uno vive de divulgar sus opiniones, naturalmente.



# Cayetanos, uníos: quien más tiene, que pague menos

LO DE la financiación singular es fascinante. Recuerda a esa compañera de clase con síntomas de autismo: una niña *especial*. O a ese liderazgo *distinto* que identifica a las mujeres. El adjetivo funciona como eufemismo, así que cuando un político lo utiliza hay que sospechar.

Cataluña y el País Vasco tienen características propias, sí. Dos esenciales: una lengua que convive con la lengua común del Estado y, sobre todo, unos partidos que emplean sus escaños en el Congreso para reforzar su poder autonómico alimentando a su tejido clientelar. Nada de esto justifica un trato vip. Cada comunidad requiere una financiación ajustada a sus necesidades: la despoblación, el empleo agrícola, la insularidad.

El problema es que el debate adolece de un pecado original: la autonomía fiscal, de tinte confederal, que la Constitución reconoce al País Vasco y a Navarra. El sistema no es insolidario sobre el papel, pero sí en su aplicación. En el caso vasco, el cupo se calcula en una opaca negociación entre el PNV y el Gobierno de turno que siempre se traduce en una financiación desmedida. Si el dopaje se tolera es por el escaso tamaño de la economía vasca. El de Cataluña es muy superior, de modo que una fórmula similar cavaría un agujero inasumible para las arcas del Estado. La bilateralidad refuerza el agravio. Más aún ante el auténtico hecho diferencial catalán: unas autoridades tan desleales con el Estado como desastrosas en su gestión.

Mientras al PNV le incomoda mucho el debate del *concert*—todo privilegio es más placentero si es exclusivo y, en cualquier caso, sobrevive mejor entre las sombras—, el PSOE parece revolverse. Bien visto, lo auténticamente singular es la socialdemocracia del presidente, que consiste en sacrificar a las regiones pobres para contentar a las regiones ricas. Si no fuera porque la Comunidad de Madrid es el nuevo lobo de Caperucita, las juventudes socialistas y los libertarios cayetanos se fundirían tras un lema de verdadera concordia: «¡Quien más tiene, que pague menos!».

Es posible que, en un inesperado arrebato materialista, la rebelión que en el PSOE no provocó la cesión de la amnistía para investir a Sánchez la provoque ahora la cesión de la financiación catalana para investir a Illa. Una cosa es herir al Estado de derecho y otra, que los hospitales y los colegios merezcan más fondos públicos en la singular Gerona que en la vulgar Toledo o en la ordinarísima Gijón.

#### **RICARDO**



CADA VEZ estoy más convencido de que lo que menos les gusta a los monárquicos es que el Rey aparezca en el primer plano de la actualidad, ya sea por un aniversario de reinado, una ronda de contactos o un discurso navideño. Cada vez que el Rey sale en las portadas, España se reencuentra con sus republicanos y antimonárquicos, es decir, con buena parte de los socios preferentes, medio preferentes

F. COLMENERO
Felipe VI ha ido
al Palacio Real
a provocar

**NAUFRAGIOS** 

**RICARDO** 

y de vez en cuando preferentes del Gobierno de Pedro Sánchez. De ahí que sea inevitable pensar que, de eliminar estos actos, Felipe VI podría disfrutar de cierta estabilidad institucional Los antimonárquicos que ocupan el Congreso de los Diputados del Reino de España piden la abolición del Reino y consideran básicamente que la Monarquía es cara y que no sirve para nada, que también habría que hacer las cuentas de cuánto nos cuesta lo que cobran ellos por decir cosas como «no es mi Rey», que soltó Mertxe Aizpurua de Bildu, dándole a la Monarquía una nueva utilidad, la de retratar a los socios de Sánchez, alguno de los cuales se ha quedado a la puertas de decir que Felipe VI ha

ido al Palacio Real a provocar.

En este país se da la extraña circunstancia de que el Gobierno existe gracias a miembros que no parecen vivir en el mismo país, recordándonos inmediatamente al *mosso* de «¡la República no existe, idiota!». Habría que poner en marcha a las agencias de verificación para que nos confirmaran si Felipe VI es el Rey de Meritxell y de Rufián, aunque no les guste y, en caso contrario, preguntarle al Gobierno cómo piensa parar esta clase de bulos que, más que poner en riesgo la gobernabilidad de España, la sostienen. Lo normal es que, si no crees en la industria y vas de alternativo, no vayas a recoger el Oscar, o el acta de diputado.

Sánchez ya ha demostrado que no tiene ningún problema en fingir la inexistencia de la Monarquía, en exagerar su irrelevancia, e incluso en servirse de ella si es necesario para el psicodrama de su dimisión. Los diputados de Sumar, Junts, ERC, Bildu y BNG circulan por un país sin Rey, de ahí que Sánchez deba obviar lo que observan, como Daniel Brühl obviaba los anuncios de Coca Cola a su madre en *Good Bye, Lenin!*. A ella, cualquier clase de emoción, como descubrir que se había disuelto la RDA, podía matarla; Sánchez en cambio sobrevive porque sus socios fingen que gobierna.



DIRECTOR: JOAQUÍN MANSO DIRECTOR ADJUNTO:

Fornieles, María Gonzále: ADJUNTO AL DIRECTOR: Manteca, Jorge Bustos, Leyre Iglesias, Silvia Román Carlos Segovia, Gonzalo Suárez, Esteban Urreiztieta

SUBDIRECTORES:

Roberto Benito, Juan



EDITORA: Unidad Editorial General, S.L.U. Avda. de San Luis, 25. 28033 Madrid. Teléfono de co 91 443 50 00

ADMINISTRADORES:

DIRECTOR DE NEGOCIO:

COMERCIALIZACIÓN DE PUBLICIDAD DIRECTOR GENERAL DE PUBLICIDAD

## La función de un fiscal general no es construir relatos políticos

LA INFORMACIÓN que hoy publicamos sobre la investigación judicial que sitúa a Álvaro García Ortiz al borde de la imputación retrata el comportamiento de un fiscal general que se conduce como un actor político. Los insistentes mensajes que durante 34 minutos del pasado 14 de marzo estuvo enviando a la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, para que ésta difundiera la insólita nota de prensa con datos reservados sobre la pareja de Isabel Díaz Ayuso denotan una voluntad de intervenir políticamente en el debate público impropia de su cargo. «Si dejamos pasar el momento nos van a ganar el relato (...). Es imperativo sacarla», escribió García Ortiz ante las reticencias de la fiscal a revelar los detalles de la negociación que Alberto González Amador mantenía con la Fiscalía de Delitos Económicos

La función de un fiscal general es garantizar la legalidad, no construir relatos políticos. Tampo co combatirlos. Aunque lo más grave es que, desde el prisma de García Ortiz, ese objetivo justificara un exceso tan evidente como el de atacar el derecho de defensa de un ciudadano particular desde una institución pública y nuclear como es la Fiscalía.

La decisión del fiscal general supuso su intervención directa en la batalla para tratar de desprestigiar a una rival del Gobierno. Tras el nerviosismo que plaga los mensajes que ahora desvelamos subyacen también una pulsión autoritaria y una obsesión personal. «Nos están dejando como mentirosos», «Almudena, no me coges el teléfono», «Hay que sacarla [la nota], si

tardamos se impone un relato que no es cierto» Otra vez la reveladora mención al relato.

El caso está abierto en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que investiga a dos fiscales por revelación de secretos. Las presiones de García Ortiz se produjeron después de que EL MUNDO informara de que la Fiscalía había ofrecido a González Amador un pacto para que admitiera dos delitos fiscales. Nuestra exclusiva fue impecable: recogía también que el empresario había reconocido los hechos y que había mostrado su voluntad de alcanzar un pacto de conformidad con el pago de 400.000 euros a Hacienda. Como evidencian sus whatsapps, García Ortiz puso todo su empeño personal en aclarar que fue la defensa del novio de Ayuso quien buscó el acuerdo.

#### Sus presiones para difundir los datos secretos del novio de Ayuso denotan una voluntad de intervenir en el debate público

Quién sea el primero -el investigado o la Fiscalía- que propone un pacto de conformidad es irrelevante desde el punto de vista procesal. Aun así, y si García Ortiz consideraba realmente importante informar a la opinión pública de que la iniciativa había partido de González Amador, era absolutamente innecesario reproducir entrecomillados de su abogado en los que el empresario asumía los delitos de fraude fiscal y falsedad documental. El exceso es indudable; la Justicia decidirá si también es delito.

#### LA MIRADA



## vertebrada' en pleno debate fiscal

EL PRESIDENTE de la Comunidad Valenciana inauguró ayer el primero de los foros autonómicos que este año organizará EL MUNDO por su 35º aniversario bajo el lema La España vertebrada. En pleno debate sobre la financiación territorial, y ante la disposición del Gobierno de conceder una

ta. Frente al trato privilegiado que implicaría la «financiación singular» que Sánchez ofrece a ERC, e incluso a la ruptura de la solidaridad interterritorial que supondría un concierto catalán, el dirigente popular sugiere una «financiación incentivada» que dé libertad a las comunidades para que bajen impuestos indirectos como el IVA.

bierno que el PP selló con Vox tras los comicios de 2023. Las políticas de economía abierta, la reducción de la presión fiscal y la supresión de las imposiciones

lingüísticas han marcado su gestión en una región cuya influencia no sólo se mide por su peso económico y demográfico, sino, como subrayó el director de este diario, Joaquín Manso, «por lo que

La política municipal fue también fue objeto de debate, y en concreto la necesidad de revisar un modelo turístico que conduce a la «masificación», según coincidieron María José Catalá y Begoña

#### **VOX POPULI**



J. GUAL DE TORRELLA

#### Concursos amañados en las Islas Baleare

➡ El ex jefe de Puertos de Baleares ha sido procesado por amañar concursos públicos, en una decisión judicial en la que se subraya además que mantenía puntualmente «informada» a la ex presidenta de las islas y actual presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol.



**OLIVIERO TOSCANI** 

#### Un retrato festivo de la humanidad

♠ El artista italiano lleva cinco años embarcado en el proyecto Human race, que documenta la diversidad y riqueza humanas a través de fotografías a los asistentes a raves de electrónica. Un original work in progress que presenta cada verano en el festival de futurismo de la ciudad de Turín



'CHACHO' RODRÍGUEZ

#### El adiós de una leyenda del basket

♠ El base canario anunció ayer su retirada del baloncesto tras 20 temporadas y tras proclamarse campeón de esta última ACB con el Real Madrid. Estrella de nuestra mejor selección, y con periplo NBA incluido, cierra así con un broche de oro una carrera de leyenda.



**KIM JONG-UN** 

#### El pacto con Putin da alas a su plan nuclear

♣ El líder norcoreano firmó ayer con Vladimir Putin un acuerdo de asociación estratégica que incluye una cláusula de defensa mutua frente a una agresión externa. El pacto da alas al régimen para impulsar un programa nuclear que le ha valido sanciones por parte de Occidente.



P. GARCÍA AGUADO

#### Gana la edición de 'Supervivientes'

♠ El ex campeón de waterpolo y presentador de televisión se proclamó ganador de la edición 2024 de Supervivientes con un 54% de los votos, después de más de cien días de hambre y supervivencia tan duros que le llevaron a amagar con abandonar el popular reality de Telecinco.



**ÍLKAY GÜNDOGAN** 

#### Alemania exhibe otra vez sus credenciales

▲ La selección alemana demostró ayer por qué es una de las grandes favoritas para levantar esta Eurocopa. Se impuso con un juego contundente a Hungría (2-0), con un espléndido Gündogan, que asistió en el primer tanto y marcó el segundo gol. Alemania ya está clasificada para octavos.

## Mazón abre los foros de La España

fórmula de autonomía fiscal a Cataluña, Carlos

Mazón lanzó su propia propues-

El de Mazón fue el primer Go-

simboliza para una idea coherente de España».

Carrasco, alcaldesas de Valencia y Castellón.

ESPAÑA FOROS AUTONÓMICOS

#### COMUNIDAD VALENCIANA

# Financiación «incentivada» en vez de «singular»

 Mazón propone «competir» más entre CCAA • Podrían bajar el IVA e impuestos especiales a cambio de más solidaridad

#### JUANMA LAMET MADRID

«Aunque parezca mentira, aún podemos estar peor». El presidente de la Comunidad Valenciana es muy pesimista sobre la posible «financiación singular» que Pedro Sánchez quiere aprobar para Cataluña, porque cree que eso significaría «que se vaya del régimen común y juegue aparte». Y, por tanto, «destrozar la caja» que comparten todas las autonomías menos el País Vasco y Navarra, empeorando aún más la «infrafinanciación» que sufren los valencianos.

Por eso Carlos Mazón propuso ayer una alternativa de «financiación incentivada» que permita «ensanchar» esa caja común y aumentar la solidaridad interterritorial. ¿Cómo? Permitiendo a las comunidades autónomas una mayor competitividad fiscal en los impuestos indirectos. Así lo anunció Mazón en el primer Foro Autonó-

mico del 35 aniversario de EL MUNDO, bajo el título *La España*vertebrada, al que asistieron las alcaldesas
de Valencia, María José Catalá, y Castellón
de la Plana, Begoña Carrasco, así como la vicepresidenta segunda
de la Generalitat valenciana y consellera
de Servicios Sociales,
Igualdad y Vivienda,
Susana Camarero.

Durante un diálogo con el director de este diario, Joaquín Manso, el barón *popular* reclamó un sistema de «incentivos» para poder bajar los impuestos indirectos, manteniendo siempre un mínimo de recaudación establecido de antemano.

Es decir, «dar margen a las comunidades autónomas para bajar el IVA y los impuestos especiales», propiciando, a su juicio, «que entre más actividad económica» en las arcas y, por tanto, al final haya más fondos «para repartir entre todos». «Siempre y cuando», acotó, la puesta en marcha de esta medida «sea

multilateral y progresiva» entre territorios.

«No es financiación singular, sino financiación incentivada», aclaró. Pero, ¿en qué consiste la medida? En permitir a los gobiernos autonómicos «flexibilizar» sus competencias fiscales con total libertad, de manera que se pueda «conseguir un excedente que beneficie a todos». La parte mollar de esos excedentes fiscales se quedaría en la comunidad que los generase, y el resto se repartiría.

Esto supondría una cesión adicional de competencias para las autonomías, y una mayor pugna económica entre ellas. El aroma federalizante que desprende la medida y la apuesta por garantizar una solidaridad mínima hacen que Mazón crea que pueda ser viable.

Para hacerlo más visual, el presidente de la Generalitat valenciana

puso como ejemplo poder bajar el IVA turístico para atraer más visitantes en determinadas fechas, y así -cree- acabar recaudando más. «Con políticas fiscales propias, podemos salir todos beneficiados. Y en vez de primar los altos impuestos», hay que primar la pujanza fiscal de

cada región, dijo.
Mazón renunció «a las 26 páginas» de discurso inicial que traía escritas para priorizar el diálogo con el director de EL MUNDO. Y aseguró que «de facto, Cataluña ya tiene

una financiación singular». ¿Cuál? «La que pactó Zapatero con Carod Rovira» en 2009, que le da a esa comunidad 900 de los 2.500 millones del Fondo de Suficiencia.

«Lo más grave es que el PSOE ha renunciado a la solidaridad. Es la primera vez que escucho a un líder socialista decir que quien más tie-

#### **PSOE**

«Ha renunciado al principio básico de la solidaridad»

#### **VOX**

«Hablamos mucho y hay lealtad. Estoy satisfecho»

#### **FORD**

«Espero que negocie el ERE en las próximas semanas»



ne es quien más tiene que recibir», subravó, en referencia a Pedro Sánchez. Por eso concluyó que «el PSOE ha renunciado a la progresividad, a la solidaridad y a los principios básicos del socialismo y de la socialdemocracia».

Esa «renuncia» deja un hueco libre, a su juicio, y é quiere coger ese rebote. «Aquí está el PP para defen-

der la progresividad», anunció, porque «que quien más tiene ponga menos» es algo «absolutamente incompatible» con resarcir la infrafinanciación que arrastra la Comunidad Valenciana.

OROS

EEL⊕M

SENERA

/ALENC

«Esto va de la sanidad, de los servicios sociales y de educación, no va de otra cosa y no es una pelea entre barones», enfatizó Mazón. «Cada vez que hablo de 33 euros, estoy hablando de una mamografía», ejemplificó. «Esto va de la sanidad, y lo peor que se puede hacer es acabar con la progresividad y con la solidaridad», defendió, antes de situar la población como principal criterio que debería primar el nuevo sistema de financiación.

El de la Comunidad Valenciana inauguró los foros autonómicos de EL MUNDO por su 35 aniversario. Eso, para Mazón, significa que su «plan de ir liderando los debates nacionales» desde su comunidad está surtiendo efecto.

Joaquín Manso apuntó que la negociación del nuevo sistema de financiación deberá «resolver la injusticia que vienen sufriendo los valencianos desde el año 2002». «Singulares, ¿verdad? Singulares somos todos», dentro de «una España de libres e iguales», subrayó el director de

este diario en referencia a esa financiación diferencial que el Gobierno quiere para Cataluña.

Sobre la posible condonación de la deuda de las autonomías con la Administración Central a través del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), Mazón afirmó que «es un parche», o, mejor dicho, «son migajas». «No es la solución que necesitamos».

¿Y cuál sería la solución correcta? Una quita mínima para «poder salir a los mercados» a financiarse en solitario. O sea, condonar mucho más del 20% del que se está hablan-

do ahora, porque Carlos Mazón, eso es «una tirita» presidente de la Comunidad Valenciana, ayer. FOTOS:

BERNARDO DÍAZ

para «una sangría». ¿Pero él se opondrá a esa medida, a pesar de la necesidad acuciante de su

comunidad de rebajar su pasivo? Mazón no se ha querido mojar aún: «Todo lo vamos a analizar con criterio v  $con\,rigor ».\, Preguntado\,por\,su\,primer$ año en el cargo, Mazón aseguró que su gobierno ha «acabado» con el «procés a la valenciana» y ha atraído inversiones. Y se mostró «satisfecho» del primer año de conllevanza junto a Vox en el poder, ya que am-







#### «DECIR ESPAÑA **VERTEBRADA ES DECIR IGUALDAD»**

El primer acto del 35 aniversario de EL MUNDO congregó a la plana mayor del poder valenciano. Además de Carlos Mazón y las alcaldesas de Valencia, María José Catalá, y Castellón, Begoña Carrasco, acudieron la vicepresidenta regional Susana Camarero, el consejero José Antonio Rovira o el portavoz municipal Juan Carlos Caballero. «Cuando hablamos de España vertebrada hablamos de garantizar la igualdad de todos», les dijo Joaquín Manso.

bos partidos hablan «mucho», v cuando sus representantes llegan a la mesa del Consell «las decisiones se respetan con lealtad».

«Orgulloso no sé si estoy. Sí tengo la sensación de que esto se está poniendo en marcha en una comunidad abierta a la vez que solidaria: empezamos a dar importantes ejemplos de que esto es así», resumió Ma-

> zón. «Las primeras medidas han sido continuar hacia la libertad», proclamó. «La libertad educativa se pone en marcha», sacó pecho, y la comunidad lleva «cuatro meses con los mejores datos de empleo de España» y bate «récord turístico»

«Estamos haciendo políticas sociales con este gobierno, están llegando inversiones. Siempre con sentido común, equilibrio y sin desmadres, los datos no son malos», desgranó, antes de insistir en que todos esos datos mejorarían si la Comunidad Valenciana recibiera la financiación que le corresponde. Antes de eso, Mazón

citó a Francisco Umbral, buque insignia histórico del columnismo de este diario, para pedirle a la ciudadanía que se rebele contra una hipotética financiación a la carta: «El gran error de parte del pueblo español es que ha tomado la democracia como una gracia, como una orgía perpetua en la que todos nos íbamos a divertir muchísimo. Cuando se trataba justamente de todo lo contrario: de corregir la dejación ciudadana de tantos años e incorporar cada uno su responsabilidad». «De eso va la democracia», añadió Mazón. «De garantizar la igualdad, y a partir de ahí poder seguir soñan-

do con la excelencia democrática».

Preguntado por el ERE de más de 1.600 trabajadores planteado por la dirección de Ford en su factoría en Almussafes (Valencia), el president de la Generalitat Valenciana reveló que espera que la compañía automovilística «se avenga a negociar en las próximas semanas» para «minimizar al máximo el impacto social» de los despidos colectivos. «Estamos hablando con ellos, sé que lo van a hacer», confió el dirigente alicantino. ¿Hacer qué? «Minimizar» la cifra de 626 trabajadores y que «no haya ni uno solo» sin prejubilación pactada o baja incentivada o plan recolocación. «Ahí la Generalitat puede ayudar y ya hemos puesto en marcha una mesa del automóvil para ello», destacó. Y al Gobierno nacional «no le vale la callada por respuesta».

## Ignis invertirá 1.425 millones en Castellón

Construirá una planta de amoniaco verde, una de las mayores de España

#### NOA DE LA TORRE VALENCIA

Que la Comunidad Valenciana es territorio business friendly es uno de los lemas que lleva grabado a fuego el actual Consell de Carlos Mazón, que lleva tiempo insistiendo en la idea de la colaboración público-privada para favorecer la reindustrialización y la atracción de inversiones. La última precisamente en anunciarse ha sido la del grupo promotor Ignis, que destinará 1.425 millones de euros a la construcción de una planta de amoniaco verde en Castellón que generará unos 1.200 empleos directos e indirectos.

Así lo avanzó ayer la propia alcaldesa de Castellón, la popular Begoña Carrasco, en el primer Foro Autonómico del 35 aniversario de EL MUNDO, bajo el título La España vertebrada, minutos antes de firmar en el Palau de la Generalitat el acuerdo de intenciones con el presidente Mazón; el consejero delegado de Ignis Energía, Antonio Sieira; y el presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón, Rubén Ibáñez.

El objetivo no es otro que la producción de amoniaco verde a partir de agua y energías renovables, lo que para el presidente de la Generalitat permitirá «consolidar el papel estratégico y de referente nacional de Castellón como hub de la energía verde». Según Mazón, además, la nueva planta de Ignis contribuirá a avanzar en la hoja de ruta de la «soberanía energética» de la Comunidad Valenciana, al estar alineada con la descarbonización y la transición energética. Ignis, de hecho, es una compañía del sector de las renovables dedicada al desarrollo de planes fotovoltaicos y eólicos y proyectos innovadores basados en el hidrógeno y el almacenamiento con baterías.

Según el documento firmado por todas las partes, el bautizado como proyecto Armonia Green Castellón producirá hasta 861.236 toneladas anuales de amoniaco verde a partir de agua y energías renovables, con lo que se evitará la emisión a la atmósfera de más de 2 millones de toneladas de CO2. Es más, la principal innovación del amoniaco verde radica en el hecho de que no está sujeto a la variabilidad climática que implican las energías renovables eólica o solar, por ejemplo.

Hay que tener en cuenta que el amoniaco verde se considera una auténtica revolución sostenible de la industria química, ya que constituye un «vector de almacenamiento» más viable para el hidrógeno renovable hoy en día. Tiene, además, otros usos y aplicaciones como fertilizante y materia prima en la industria petroquímica, mediante el reemplazo del llamado amoniaco gris por el verde, con la posibilidad de aumentar la producción de este último en un futuro para uso en energía, combustibles en movilidad mercante y de transporte de largo recorrido.

El proyecto con base en Castellón se ejecutará en tres fases, de manera que la previsión contempla para 2027 la finalización de la primera. La segunda fase debería concluir en 2029 y, finalmente, la tercera debe estar comple-

#### **DATOS**

861.236

TONELADAS. El proyecto Armonia Green Castellón será capaz de producir esta cantidad de amoniaco verde, lo que supondrá dejar de emitir 2 millones de toneladas de CO2.

475
MILLONES DE EUROS. Es la inversión a la que se compromete Ignis en cada una de las tres fases. La

última concluirá en 2031.

tada en el año 2031. El compromiso de la empresa es invertir 475 millones de euros por cada una de las fases, lo que supondrá una inversión total de 1.425 millones de euros entre 2025 y 2031.

Los planes de la compañía pasan por ubicar la unidad productiva de la planta, donde se generará hidrógeno y se transformará en amoniaco, en terrenos anexos al puerto de Castellón. En paralelo, el almacenamiento del amoniaco verde se localizará en las instalaciones portuarias, ya que está prevista su comercialización a los mercados internacionales. El proyecto Armonia Green Castellón será uno de los primeros de este tipo de características que se ubique en la Comunidad Valenciana, además de uno de los mayores a nivel nacional.

## ESPAÑA FOROS AUTONÓMICOS

#### LAS CIUDADES



La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, y la de Castellón, Begoña Carrasco, en el debate moderado por Noa de la Torre, periodista de EL MUNDO, ayer. FOTOS: BERNARDO DÍAZ

## Valencia y Castellón, contra el turismo de masificación

Catalá y Carrasco coinciden: «No queremos ser Barcelona»

#### J. LAMET VALENCIA

Son las dos alcaldesas que mejor simbolizan el cambio político que se consumó hace justo un año en la Comunidad Valenciana. La primera edil de Valencia, María José Catalá, y su homóloga en Castellón, Begoña Carrasco, afrontan el futuro de la legislatura con el objetivo «abrirse al mundo», pero regulando mejor el turismo para no caer en la «masificación».

Así lo aseguraron en un debate moderado por Noa de la Torre, periodista de EL MUNDO, durante el primer Foro Autonómico del 35 aniversario de EL MUNDO, bajo el título La España vertebrada. Catalá fue la más contundente a la hora de invocar un modelo turístico que separe polvo y paja y apueste por la calidad por encima de la cantidad. «No queremos llegar en ningún caso a la situación de Barcelona. No queremos ser Barcelona, no queremos masificación turística y que la gente se vaya de sus barrios; no queremos eso, queremos regular [el sector para propiciar un crecimiento sostenible]», subrayó.

La alcaldesa de Castellón no tiene aún un problema de masificación, pero apuesta también por «un turismo familiar y de calidad». Carrasco quiere que su localidad sea sede «de cruceros» con valor añadido y «sede de congresos». Y también apostará más por el turismo deportivo, en el que su localidad ya es punta de lanza.

«Somos un diamante en bruto» en términos de «recursos naturales» y en términos de anchura, longitud y calidad de las playas, defendió Carrasco. «Esperamos despegar turísticamente, pero no masificarnos», zanjó. «Queremos poner a Castellón en el mapa, que pasen cosas y que la gente se lo pase bien en Castellón. Tenemos que creérnoslo más, sacar el orgullo de Castellón», resumió la alcaldesa.

En ese mismo ámbito, su homóloga valenciana defendió su propuesta para vetar los pisos turísticos en el Casco Viejo de la tercera ciudad de  $Espa \~na.\, \hbox{\it ``Nomegeneran problem as}$ los apartamentos turísticos en bloques completos, sino los apartamentos turísticos que están en bloques de vecinos» y que producen más a

#### El consistorio de Valencia denuncia que Hacienda le debe 84,5 millones

menudo conflictos «de convivencia», dijo María José Catalá.

Sobre la saturación de cruceros en Valencia, Catalá señaló que su Ayuntamiento será «selectivo» y elegirá a partir de ahora sólo «los que dejan dinero a la ciudad» realmente, y rechazará los cruceros «que son masivos, con escalas cortas y que no generan impacto positivo».

Catalá aseguró que afronta su futuro con «la máxima ambición, pero sin perder de vista los pequeños detalles». Cumplido ya el primer año en el cargo, ¿cuáles serán sus grandes objetivos en el resto de la legislatura? «Quiero ser la alcaldesa que termine el antiguo cauce del río Turia [quedan dos tramos] y la alcaldesa que abra Valencia al mundo».

La dirigente popular se mostró «satisfecha» de sus primeros 12 meses con la vara de mando, destacando por encima del resto un hito: «Hemos doblado la limpieza en Valencia». Eso sí, se quejó de que el Ministerio de Hacienda le debe al Ayuntamiento 84,5 millones de euros la liquidación presupuestaria de 2022, que debería haber pagado ya. Y eso es un lastre demasiado grande para su ciudad, opina.

Carrasco también hizo balance de este año: «Nos hemos pateado la calle, hemos mirado a la gente a los ojos y sabemos lo que necesitan». Entre sus logros destacó que hay «más libertad económica» y menos «cargas burocráticas» para incentivar «las inversiones», como la que se firmó ayer mismo para la implantación de una planta de producción de amoníaco verde en la capital de la Plana, con una inversión de 1.425 millones.

## La política y la empresa se vuelcan con EL MUNDO en Valencia

Dirigentes políticos, empresarios y rectores, en el primer Foro Autonómico

#### N. DE LA T. VALENCIA

Decía Javier Quiles, director de Relaciones Externas de Consum, que «hacer periodismo de calidad es también cuidar a las personas», porque «la labor diaria de mantener informada a la sociedad de una manera rigurosa es clave cuando la sobrein-

formación y las fake news están a la orden del día». La cooperativa valenciana, que el próximo año alcanzará el medio siglo, se sumaba así a la felicitación a EL MUNDO por su 35 aniversario. El primer Foro Auto-

nómico, organizado con motivo de esta ocasión en Valencia, reunió por ello a un nutrido grupo de representantes institucionales, de la empresa y de la sociedad civil. Acompañando al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, estaban la vicepresidenta segunda y consejera de Servicios Sociales, Susana Camarero, y el consejero de Educación, José Antonio Rovira. Del equipo de



Susana Camarero.



José Vicente Morata.



la alcaldesa de Valencia, María José Catalá -que debatió con su homóloga de Castellón, Begoña Carrascono faltaron los concejales Juan Carlos Caballero, Jesús Carbonell o Juan Giner. Las Cortes Valencianas estuvieron representadas por el secretario primero de la Mesa, Víctor Soler.

Estuvieron también los rectores de la Universitat de València y de la Politècnica de València, Mavi Mestre y José Capilla; el presidente de la Cámara de Comercio de Valencia, José Vicente Morata; el delegado de Iberdrola en la Comunidad, Joaquín Longares; el director de Comunicación de Mercadona, Toni Martínez; el responsable de Comunicación de CaixaBank en la Comunidad Valenciana, César Miguel Sanz; el director general de la Fundación IVO, Manuel Llombart; el director general de Imedes, Emèrit Bono; o la directora de Comunicación de Grupo Gimeno, Carolina Beguer.

# El malestar por la financiación se extiende a más territorios del PSOE

Andalucía y Castilla y León se suman al rechazo a un modelo «singular» para Cataluña

#### MARTA BELVER MADRID

El malestar por la «financiación singular» que el Gobierno de Pedro Sánchez está dispuesto a aplicar en Cataluña se ha ido extendiendo públicamente a más federaciones del PSOE como la andaluza, que es la que aporta el mayor número de afiliados al partido, y la de Castilla y León. En otras regiones más alineadas con la dirección nacional de Ferraz como la Comunidad Valenciana, una de las más perjudicadas por el sistema de reparto de fondos autonómicos, se mantienen por ahora en silencio.

A la cabeza visible del rechazo socialista a dicha medida sigue situándose el presidente de Castilla-La Mancha. «El remate es renegar de la esencia de la izquierda y dejar la igualdad de derechos para que cada territorio haga de su capa un sayo», advirtió ayer Emiliano García-Page, que recordó que la política fiscal de la formación en la que lleva militando desde los 16 años siempre ha sido apostar por una «tributación progresiva», que «pague el más el que más tiene».

Desde la comunidad más poblada de España expresan su oposición nítidamente. «Lo puedo decir más alto, pero no con más claridad: el

**Ecophon.es** 



El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. ISMAEL HERRERO / EFE

PSOE de Andalucía no va aceptar ningún sistema de financiación que perjudique a los andaluces y que no se reconozca la primera o como más la propia singularidad de nuestra tierra. Y de ahí no nos vamos a mover»,

ha asegurado esta semana José Aurelio Aguilar, portavoz adjunto de la Comisión Ejecutiva Regional.

En una línea similar se ha manifestado el secretario general de los socialistas de Castilla y León, Luis Tudanca: «Nosotros estamos de acuerdo con que haya singularidades en la financiación de las comunidades autónomas, pero de todas (...). No queremos ser más nadie, pero no vamos a permitir ser menos. No puede haber privilegios en materia de financiación para ningún territorio».

Aun así, en ambas regiones han recurrido también a una parte del argumentario de Ferraz al incluir en sus mensajes públicos que desde que gobierna Sánchez han recibido 34.000 y 16.000 millones de euros adicionales de fondos autonómicos, respectivamente, que lo que percibieron durante el mandato del *popular* Mariano Rajoy en La Moncloa.

Tras abrir la veda de las Page, el único de los tres presidentes autonómicos del PSOE que gobierna con mayoría absoluta, se sumó a ellas el partido en Extremadura, que advirtió que no va a «permitir chantajes» por parte de ninguna región ni que el sistema de reparto entre comunidades «se utilice como moneda de cambio en las negociaciones que se em-

#### Page critica que se permita que cada región «haga de su capa un sayo»

prendan en los territorios». En el caso de Cataluña las conversaciones se están produciendo el marco de la investidura del candidato socialista a la Generalitat, Salvador Illa, para la que es imprescindible el apoyo de ERC que pide una especie de cupo a la vasca para la región. Por su parte, el presidente de Asturias, Adrián Barbón, mantiene la postura de que cualquier acuerdo de financiación ha de ser «multilateral», tal y como «dijo el Parlamento» del Principado.

#MakingTheWorldABetterHome



## **ESPAÑA**

## Ayuso pide a Feijóo un CGPJ «despolitizado»

«Si no se modifica» el sistema de elección «nos arrepentiremos», avisa a su partido

#### PABLO R. ROCES MADRID

El balance de Gobierno del primer año de Isabel Díaz Ayuso con mayoría absoluta se extendió ayer durante 50 minutos en la Puerta del Sol. Y gran parte de los mismos sobrepasaron los límites de la Comunidad de Madrid con un importante contenido de política nacional donde la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuya negociación ya se ha vuelto a plantear entre Partido Popular y PSOE, se ha situado en el centro.

La presidenta de la Comunidad de Madrid se posicionó como la principal opositora a que ese acuerdo se pueda producir en un momento donde la cúpula de la calle Génova se abre a arrancar un proceso negociador de nuevo con el Gobierno. Ayuso afirmó ayer que «hay que acertar» con esa reforma. «Nos va la democracia en ese cambio, una vez que haya nombramientos en el Tribunal Supremo es para siempre. No podemos fallar», consideró al respecto la presidenta regional madrileña.

De hecho, Isabel Díaz Ayuso fue un paso más allá señalando que si la reforma se mantiene «sin una despolitización» en el sistema de elección de los jueces, «va a ser un auténtico desastre» y el PSOE «volverá a engañar» a los *populares*. «Esta renovación tal y como la planteada sería la estocada final para la separación de poderes», remarcó Ayuso, que puso como elemento central esa modificación del sistema de elección: «Si no se modifica, va a hacer que nos arrepintamos», advirtió la presidenta.

Unas declaraciones que se producen además en un momento en el que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, volvió a utilizar ayer mismo la figura de la presidenta regional para atacar a Alberto Núñez Feijóo. «Cada vez que está la opción de que podamos entendernos, aparecen sus jefes. [José María] Aznar, [Santiago] Abascal, [Isabel Díaz] Ayuso le dicen que ni se le ocurra. ¿Nos vamos a encontrar hoy al Feijóo que cumple la Constitución o al que cumple con sus jefes?», afirmaba el dirigente socialista desde el

Congreso de los Diputados, en la sesión de control, poco antes del discurso de Isabel Díaz Ayuso desde la sede del Ejecutivo regional.

Precisamente al presidente del Gobierno dedicó buena parte de su intervención la presidenta de la Comunidad de Madrid durante el balance del primer año de su Gabinete, que se ha saldado con un 25,9% de medidas cumplidas, un 63,8% en curso y un 10,2% aún por arrancar. Ayuso indicó que «el sanchismo es chavismo» y que el líder del PSOE ha «colado» en España «los tentáculos, actitudes y maniobras propias de una dictadura».

#### Centra su balance en Moncloa: «El sanchismo es chavismo»

Al mismo tiempo que la dirigente *popular* acusaba a Pedro Sánchez de estar «comportándose en bastantes momentos» como un dictador, también lo hacía de «tragar y tragar» con los postulados del independentismo, en referencia al reconocimiento de una singularidad en su financiación. «No siente el más mínimo amor y compromiso con la España de todos porque, de ser así, jamás permitiría alimentar este negocio corrupto que va contra España entera, que está dividiendo a sus compatriotas y que está fabricando a su costa un nuevo país donde nunca lo hubo», aseveró Díaz Avuso sobre el continuo acercamiento del Gobierno de Pedro Sánchez a las formaciones separatistas con tal de asegurar el apoyo que mantenga la legislatura.

«Ruego a todos que tengan los ojos abiertos porque estamos ante la situación más peligrosa y la más grave que ha tenido España en democracia», apuntó la presidenta regional, que agregó que «jamás la libertad ha estado más en peligro» en nuestro país en la etapa democrática que en el actual donde se está «fabricando el sentimiento guerracivilista para utilizar como señuelo un supuesto bando de extrema derecha», expresó.



La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, haciendo balance, ayer, de su primer año de gobierno con mayoría absoluta. S. P. / EFE

## Sánchez no sabe con quién se mete: Milei

El mandatario argentino recibirá la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid de manos de la presidenta regional cuando visite de nuevo la capital este viernes

Es una trampa y quedará claro este viernes cuando Javier Milei visite nuevamente Madrid. Es una trampa la idea de que todos los países y todos los políticos son homologables y, por lo tanto, valen las mismas categorías de análisis. En esa trampa está metido el Gobierno de Pedro Sánchez en su relación con Argenti-

na. Porque no, Milei no es homologable a nadie, aunque se parezca a Donald Trump, Jair Bolsonaro y Giorgia Meloni. Aunque se parezca, pero solo un poco, a Santiago Abascal y Marine Le Pen. O, en su versión previa a la presidencia, a Alvise Pérez.

Sánchez y su ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, aplicaron en mayo los pasos lógicos en un modo de entender las



ANÁLISIS SEBASTIÁN FEST

relaciones internacionales que está muriendo, aquel tiempo en el que cada palabra se medía y pesaba, porque tenía consecuencias y había cosas que un jefe de Estado o de Gobierno ni siquiera imaginaba decir. En ese viejo mundo tenía sentido enhebrar una sucesión de decisiones de cre-

ciente intensidad hasta llegar a la retirada del máximo representante diplomático. En este caso, la embajadora en Buenos Aires. Ese mundo ya no existe, alcanza con recordar a Trump amenazando a Europa con desentenderse de su defensa militar o a Bolsonaro burlándose del aspecto de la esposa de Macron.

Sí, las acusaciones y declaraciones de Milei superan lo admisible,

incluso si se tiene en cuenta que el Gobierno español viene siendo asombrosamente insultante con el presidente de una nación hermana, al que calumnió llamándolo drogadicto. Pero ni Albares ni Sánchez entienden con quién se están metiendo. Porque el asunto seguirá, Milei volverá una y otra vez sobre la figura del presidente del Gobierno y su esposa, también sobre la de su hermano. El martes, en una entrevista en Buenos Aires, Milei definió a Sánchez como «cobarde» y, a partir del asunto de Vito Quiles, como alguien que se vale «del aparato represor del Estado» para «avanzar sobre la libertad de expresión aplicando el modelo de Maduro». ¿Próxima escala posible? La tarde del viernes, cuando Isabel Díaz Ayuso entregue a Milei la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid. O un par

de horas después, esa misma noche en el Casino de Madrid, cuando reciba un premio del Instituto Juan de Mariana. Milei siempre encontrará el modo de continuar su venganza de Sánchez, al que no le perdona que apoyara al peronismo en las elecciones y no le enviara una felicitación tras su victoria.

A Milei le quedan tres años y medio de gobierno. ¿Hasta dónde puede llegar España con Argentina? No hay mucho más margen. ¿Cerrar la embajada ante una nueva andanada de ataques del inquilino de la Casa Rosada? ¿Cortar las relaciones diplomáticas para que la relación con Argentina discurra a través de un tercer país en la tierra con mayor cantidad de emigrantes españoles en el mundo?

El choque con Sánchez es, a esta altura, más redituable para Milei que

para el jefe del Gobierno español: días atrás, Buenos Aires le hizo saber a Pekín que el presidente argentino quiere visitar a Xi Jinping, en teoría representante de esos «socialistas y comunistas que mataron a 150 millones de seres humanos», frase que Milei utiliza una y otra vez. Claro, China no es España. Sería impensable que Milei insinuara que la esposa de Xi es corrupta. Lo que con China implicaría un cataclismo para Argentina, con España es un pasatiempo: Milei está convencido de que puede profundizar la relación económica con las empresas españolas sin la interferencia de La Moncloa. Y quizás tenga razón.

Milei va a seguir, y lo mejor que se le puede ocurrir a Albares es convencer a su jefe de que se haga el sordo. Milei va a seguir porque es político (aunque lo niegue) y presidente, pero sobre todo un autopercibido líder mesiánico de influencia mundial y en lucha contra «el socialismo» y el Estado, al que no quiere reformar, sino destruir. Ya lo dijo en estos días en la televisión argentina: «Donde voy soy sensación, de hecho soy el político más popular del mundo».

Sánchez podrá cerrar los cinco consulados, la embajada, el Instituto Cervantes e incluso todos los bares de españoles en Buenos Aires. Y así y todo Milei seguirá. No le teme a nada ni a nadie, es un hombre que se considera depositario de una misión casi religiosa. No le teme siquiera al pueblo al que gobierna, convencido de que ve lo que otros aún no entienden. Alcanza con escuchar lo que respondió hace unas semanas, cuando un periodista le dijo que muchos argentinos no llegan a fin de mes, con sus salarios pulverizados por la inflación: «Si la gente no llegara a fin de mes se estaría muriendo en las calles, y eso es falso. ¡Si no llegaran a fin de mes ya se hubieran muerto!».



Andoni Ortuzar y Eneko Andueza se cruzan copias de su pacto ante Imanol Pradales, ayer, en Vitoria. A. PRESS

# Ortuzar avala el «gobierno progresista» con el PSOE

Disimula el desgaste del PNV detrás del 'lehendakari' Pradales

#### JOSEAN IZARRA VITORIA

Imanol Pradales (Santurtzi, 1975) será elegido hoy con los 27 votos del PNVylos12 del PSOE vasco como presidente de un «gobierno progresista», como anticipó ayer el líder de los socialistas vascos Eneko Andueza. El tercer ejecutivo consecutivo de coalición entre nacionalistas y socialistas se activará con un PNV que muestra síntomas de agotamiento. Tras cuatro malos resultados electorales seguidos, el presidente del PNV Andoni Ortuzar descartó ayer hacerse el «harakiri» y dio por concluidas las explicaciones a su militancia y votantes por el varapalo sufrido en las elecciones europeas.

El Parlamento Vasco arranca hoy la *era Pradales* tras el triste adiós de lñigo Urkullu, el *lehendakari* que pretendía alargar su mandato una legislatura más. Pradales será hoy el encargado de desvelar la *hoja de ruta*  pactada entre Ortuzar y Andueza después de dos meses de negociaciones con unas elecciones al Parlamento Europeo de por medio. «Somos el único partido de Europa que ha superado todo el ciclo electoral manteniendo las cuotas de representación que ya tenía», advirtió ayer Ortuzar al ser cuestionado por los efectos del desplome electoral en esta negociación.

Ortuzar, acompañado por Eneko Andueza en una comparecencia extraordinaria que sólo se produce cada cuatro años, enarboló la presidencia del Gobierno vasco, de las diputaciones y el mantenimiento del escaño en Bruselas. «Ya hemos dado todas las explicaciones», advirtió para descartar que vaya a hacerse un «harakiri» en público cuando tiene pendiente cómo y cuándo organizar la Asamblea General en la que se decidirá su continuidad.

La resaca electoral amarga de los

nacionalistas contrasta con el brillo con el que Andueza lustra sus últimos resultados en las urnas y que le han permitido publicitar las bondades de un «gobierno progresista» en el que no ha querido ser el vicelehendakari de Pradales. El secretario general del PSOE vasco, además, explicó ayer ante Ortuzar que «liderará» la «política institucional y la orgánica» de los socialistas vascos. Frente a la bicefalia del PNV que, en teoría, empodera al lehendakari frente a los intereses de Sabin Etxea, Andueza se arroga no solo la capacidad de decidir quiénes serán los cuatro o cinco consejeros socialistas en el Gobierno de Pradales sino que deberá «romper moldes» del Ejecutivo de Urkullu. Además, el PSOE vasco ha ganado la batalla semántica de enterrar el nuevo estatus a cambio de comprometerse a apoyar en Vitoria y en Madrid un ambiguo «Pacto Estatutario» vasco.

## Sin investidura mientras la división de ERC aumenta

Se activa la cuenta atrás para la repetición electoral en Cataluña

**VÍCTOR MONDELO BARCELONA** Salvador Illa y Carles Puigdemont

Salvador Illa y Carles Puigdemont confirmaron ayer al presidente del Parlament, Josep Rull, que carecen de los apoyos suficientes para ser investidos y que, en consecuencia, renuncian a presentar su candidatura a la presidencia de la Generalitat, por el momento.

Esa circunstancia condujo a Rull a activar la cuenta atrás hacia la repetición electoral. Una vez el presidente del Parlament notifique formalmente al pleno la ausencia de candidato a la investidura, algo que ocurrirá el próximo día 26 de junio, arrancará el plazo de dos meses pa-

ra que unos nuevos comicios sean automáticamente convocados. Ese plazo expirará el 26 de agosto y, de no haber president para entonces, 54 días después, el 13 de octubre, volverán a celebrarse elecciones en Cataluña.

Illa arrancó formalmente el martes las negociaciones con ERC para buscar su apoyo a la investidura y ayer aseguró que sólo optará a la elección cuando cuente con el respaldo de los

republicanos. Del mismo modo, el presidente del grupo parlamentario de Junts, Albert Batet, precisó que Puigdemont tampoco optará a ser ungido hasta recabar los votos que se lo permitan.

Puigdemont necesita que el PSC se abstenga para ser elegido con mayoría simple en segunda vuelta, una ecuación altamente improbable. Illa advirtió a Rull durante la reunión que ambos mantuvieron de que «el PSC en ningún caso apoyará a otro candidato».

Si la negativa socialista se man

tiene, Puigdemont no presentaría su investidura. Y, si el socialista tampoco lo hiciera al no alcanzar un pacto con ERC, quedaría en el aire el regreso del ex presidente de la Generalitat a Cataluña, pues prometió que volvería para el primer pleno de investidura que se celebrase tras las elecciones catalanas del 12 de mayo, y que ese pleno vaya a tener lugar no puede darse actualmente por seguro. «El president Puigdemont regresará para el pleno de investidura», reiteró una y otra vez Batet, pero evitó aclarar qué ocurrirá con su jefe de filas si no llega a convocarse ese pleno y



El presidente del Parlament, Josep Rull. EFE

Cataluña vuelve a las urnas.

El acuerdo entre el PSC y ERC es el camino más viable para evitarlo, pero los republicanos dieron ayer nuevas muestras de su división interna y eso dificultará el entendimiento con Illa. La secretaria general de ERC, Marta Rovira, y el presidente en funciones de la Generalitat, Pere Aragonès, firmaron el manifiesto que promueve la retirada de Oriol Junqueras. El ex presidente de la formación, que quiere optar a la reelección, exigió «lavar los trapos sucios en casa».

#### ¡Hola descarbonización!

Avanzar hacia la descarbonización es seguir trabajando en proyectos innovadores, como los que hoy nos permiten inyectar 174 GWh/año de gas renovable en nuestras redes de distribución, que es el equivalente al consumo anual de 35.000 viviendas.







## «Almudena, si dejamos pasar el momento nos van a ganar el relato»

EL MUNDO accede a la orden que García Ortiz dio a la fiscal superior de Madrid de difundir datos reservados sobre la pareja de Ayuso: «Es imperativo sacarla»

jue, 14 mar

#### ÁNGELA MARTIALAY MADRID

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, dio por escrito a la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, la orden de difundir una nota de prensa desde su departamento de comunicación con datos reservados del empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Lastra, que se mostró en contra de airear datos confidenciales del pacto de conformidad que estaba negociando el novio de Ayuso con la Fiscalía de Delitos Económicos, acató la orden de su superior, pero mostró su desacuerdo.

ELMUNDO ha accedido a los mensajes de WhatsApp que García Ortiz remitió a Lastra la mañana del pasado 14 de marzo, cuando dio su instrucción directa. «Si dejamos pasar el momento nos van a ganar el relato (...). Es imperativo sacarla», sostuvo el fiscal general del Estado, quien ha asumido la «responsabilidad última» de lo sucedido después de que este periódico revelara que la orden de divulgar los datos sobre González Amador provino del máximo representante del Ministerio Público.

Además, según consta en la documentación que ha sido aportada al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), donde se investiga a la fiscal jefe provincial, Pilar Rodríguez, y al fiscal de Delitos Económicos Julián Salto por un delito de revelación de secretos, Álvaro García Ortiz tuvo acceso la noche del 13 de marzo (cuando hicieron abandonar al fiscal Salto el partido de Champions League del Atlético de Madrid con el Inter de Milán) a los mails que se habían intercambiado la defensa de González Amador con la Fiscalía de Madrid. El fiscal general los recibió en su cuenta de correo personal de Gmail.

La actuación de la Fiscalía, que puede convertir a García Ortiz en el primer fiscal general del Estado imputado de la historia de España, vino precedida de la publicación de una información por parte de este periódico titulada «La Fiscalía ofrece a la pareja de Ayuso un pacto para que admita dos delitos fiscales mientras judicializa el caso». En aquella noti-

Ya tenemos la nota. Consensuada con Pilar y con Virna. Que Iñigo la dé cuanto antes. Gracias. Almudena, la nota está correcta en fechas y contenido. Hay que sacarla, si tardamos se impone un relato que no es cierto y parece que los compañeros no han hecho bien su trabajo. Es imperativo sacarla. Nos están dejando como mentirosos. Almudena, no me coges el teléfono. Si dejamos pasar el momento nos van a ganar el relato. La actuación de los compañeros y de la fiscalía es impecable y hay que defenderla. 9:37

cia, se recogió que González Amador estaba tratando de llegar a un acuerdo con Hacienda para zanjar el asunto como una «discrepancia tributaria». El fiscal general, pese a la irrelevancia procesal de quien proponga un pacto de conformidad en primer término (si el investigado o el fiscal), puso empeño personal en aclarar que fue la defensa del novio de Ayuso, ejercida en la causa abierta por fraude fiscal por el abogado Carlos Neira, quien buscó un acuerdo con el Ministerio Fiscal. Así lo ponen de relieve los whatsapps que envió a Lastra.

Tras un primer choque entre la directora de comunicación de la Fiscalía General del Estado y el jefe de prensa de la Fiscalía Superior de Madrid (este último se negó a publicar los datos confidenciales contenidos en la nota hasta el punto de que amenazó con dimitir), el fiscal general escribió a las 9:03 horas del pasado 14 de marzo un primer mensaje a Almudena Lastra donde le indicaba lo siguiente: «Ya tenemos la nota. Consensuada con Pilar y con Virna. Que Iñigo la dé cuanto antes», en referencia al jefe de prensa de Madrid, la fiscal pro-

vincial de Madrid, Pilar Rodríguez, investigada por el TSJM, y la decana de la Sección de Delitos Económicos de Madrid, Virna Alonso Fernández. Tres minutos después añadió un «gracias».

Acto seguido, según ha podido saber EL MUNDO, se produjo una conversación telefónica entre Lastra y García Ortiz donde la primera indicó al fiscal general que creía que la nota de prensa contenía algunos errores. Esa conversación telefónica se cortó y entonces el fiscal general envió a las 9:25 horas otro whatsapp a la fiscal superior de Madrid: «Almudena, la nota está correcta en fechas y contenido. Hay que sacarla, si tardamos se impone un relato que no es cierto y parece que los compañeros no han hecho bien su trabajo. Es imperativo sacarla».

Al ver que Lastra no les respondía, tres minutos después envió otro nuevo mensaje: «Nos están dejando como mentirosos». Finalmente, a las 9:37 horas, García Ortiz envía el último de sus *whatsapp* a la fiscal superior de Madrid. «Almudena, no me coges el teléfono. Si dejamos pasar el momento nos van a ganar el relato. La actuación de los compañeros y de la fiscalía es impecable y hay que defenderla».

A posteriori, la fiscal superior de Madrid mandó un mail a la Fiscalía General del Estado comunicando que en virtud del artículo 25 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) –donde se recoge que el fiscal general del Estado podrá impartir a sus subordinados las órdenes e instrucciones convenientes al servicio y al ejercicio de las funciones, tanto de carácter general como referidas a asuntos específicos— cumplía la orden dada por su superior jerárquico.

El envío a los medios de comunicación, a las 10:22 horas del día 14 de marzo, de la nota de prensa sobre las conversaciones mantenidas entre el letrado del novio de Ayuso y la Fiscalía de Madrid vino precedida de la filtración de un *mail* la noche del 13 de marzo –a la Cadena Ser– donde se aseguraba que fue la pareja de Ayuso quien buscó alcanzar una conformidad con el Ministerio Público. El TSJM investiga también estos hechos,



El fiscal García Ortiz saluda a Sánchez, ante la mujer de éste, Begoña Gómez, y Armengol, en el Palacio Real, ayer. POOL

de ahí que al procedimiento hayan sido aportados por parte de la Fiscalía Superior de Madrid todos los correos electrónicos relacionados con la posible revelación de secretos.

Los mails proporcionados por la testigo Lastra al instructor Francisco José Goyena Salgado ponen de manifiesto que Pilar Rodríguez reenvió a la cuenta personal de Gmail del fiscal general, al menos, uno de los correos que a su vez le había enviado el fiscal Salto. El fiscal de Delitos Económicos cumplió las órdenes que le dio la fiscal jefe provincial y le remitió los mails intercambiados con el abogado Neira. Rodríguez envió a su vez esos correos a Lastra, dejando rastro de que previamente habían sido en-



Cada vez que **Sánchez** pisa una raya, los aguafiestas chasqueamos la lengua. Nos parece siempre el principio de algo. Sánchez testa dónde se encuentra el umbral de tolerancia de excesos de la sociedad. Cuando Sánchez comprueba que pisar la raya carece de consecuencias, la cruza garboso. Los primeros pisotones fueron la articulación de una mayoría de rechazo para la moción de censura sobre la base de una sentencia remedada y, sobre todo, los

nombramientos de **Delgado**. Primero, como ministra de Justicia –a pesar de o por integrar el clan **Villarejo-Garzón-De Prada**–; y después y sin solución de continuidad, como fiscal general del Estado.

La pasiva aceptación de este tránsito permitió a Sánchez verificar que los límites los pone él. Los aguafiestas advertimos que Sánchez carece de contención institucional. Sus mamelucos celebran sus abusos de poder y los biempensantes se encogen de hombros y repiten cada vez que «no llegará tan lejos». Olvidan que poco antes Sánchez había anclado donde ya parecía suficientemente lejos. Los mamelucos de Sánchez tiran con frecuencia de cursilería. Sostienen la taza con índice y pulgar; dan un sorbo corto, rodillitas juntas, y hablan de «derecha hiperventilada» y lenguaje «hiperbólico». Simulan espanto por lo que consideran una crítica despiadada. «Vamos, como si Sánchez hubiera...».



viados a García Ortiz, según consta en la cadena de mensajes.

El propio fiscal general ha reconocido, en un escrito enviado al TSJM, que fue él quien interesó el envío de esos correos electrónicos así como que fue la fiscal jefe de Madrid quien se los proporcionó. García Ortiz ha llegado a calificar de «bulos» e «informaciones falaces» las noticias que desvelaron que la pareja de Díaz Ayuso estaba tratando de alcanzar un pacto con la Fiscalía Provincial de Madrid para eludir el ingreso en prisión y ha instado al instructor a remitir el caso al Tribunal Supremo, órgano ante el que se encuentra aforado.

Por otro lado, entre la documentación aportada al instructor de la causa consta un correo electrónico, fechado el pasado 7 de marzo, donde Pilar Rodríguez pone en conocimiento del fiscal general—el *mail* fue remitido a la Secretaria Técnica y al tenien-

te fiscal de la misma, el fiscal Diego Villafañe—la dación de cuenta de que existía una investigación abierta a la pareja de Isabel Díaz Ayuso.

En el citado correo se señala como asunto «dación de cuenta-artículo 25 EOMF DIP 101/2024 Entidad Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos Sociedad para el Fomento del Medioambiente S.L.». En el documento, se explicaba que se remitía «copia íntegra de las diligencias de investigación penal» y se avanzaba que las mismas estaban relacionadas con «la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid».

Asimismo, se detallaba que el día 5 de marzo se había formulado una denuncia por parte del Ministerio Público en los juzgados de Madrid, «estando pendiente de su reparto por el decanato». Al término del mismo se añadía la siguiente puntualización: «Disculpen la dación de cuenta simul-

tánea pero parece oportuna a la vista de la condición de las personas interesadas». Cinco días después de la dación de cuentas a la Fiscalía General del Estado y a la Fiscalía Superior de Madrid, eldiario.es publicó el contenido de la denuncia interpuesta por el fiscal contra el empresario Alberto González Amador. El instructor del TSJM investiga si se han cometido delitos tipificados en el artículo 417 del Código Penal (revelación de secretos de particular por funcionario público) y/o en el artículo 197 de la misma, donde se penaliza el acceso, apoderamiento, utilización y difusión pública de datos personales en perjuicio de su titular.

De momento, los dos únicos investigados son los fiscales de Madrid. La fiscal Rodríguez será defendida por la Abogacía del Estado, mientras que el fiscal Salto ha preferido designar a un letrado particular.

## La Fiscalía cumple: amnistía a Puigdemont

Pide a Llarena que aplique la ley a su malversación y retire la orden de prisión

#### MANUEL MARRACO MADRID CRISTINA RUBIO BARCELONA

Cumpliendo con lo ordenado por el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, la Fiscalía pidió ayer al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena que levante la orden de prisión contra el ex *president* Carles Puigdemont en la causa del *procés*. En aplicación de la Ley de Amnistía, también reclamó al Alto Tribunal que archive tanto ese procedimiento como el de *Tsunami Democràtic*, abierto por terrorismo.

La solicitud llegó al día siguiente de que la Junta de Fiscales de Sala respaldara por un margen mínimo la tesis del fiscal general de que la malversación del 1-O encajaba en la Ley de Amnistía.

En otro escrito con los mismos razonamientos, pero dirigido a la Sala que juzgó el *procés*, los nuevos fiscales del caso –los iniciales fueron apartados al rechazar la aplica-

ción de la amnistía—pidentambién declarar extinguida la responsabilidad penal de Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa. Esos cuatro condenados por malversación seguían aún cumpliendo inhabilitación por ello, pese a los indultos.

Para amnistiar la malversación, la Fiscalía distingue entre

enriquecimiento personal y ánimo de lucro. Solo el primero está excluido de la amnistía. A su juicio, no se produjo en el *procés*, porque se destinaron los fondos públicos al referéndum, algo que entraría en el concepto amplio de ánimo de lucro, pero no en el restringido de enriquecimiento personal.

«Qué duda cabe», añade, «de que, se compartan o no las motivaciones políticas, ideológicas o incluso filosóficas presentes en el legislador, esta constituye la hipótesis interpretativa que en mayor medida contribuye a la consecución de los fines perseguidos con la aprobación de esta norma», afirma.

A eso añade que no hubo perjuicio alguno a los intereses financieros de la Unión Europea, por lo que las normas comunitarias no impedirían la medida de gracia.

Al extenderse la amnistía tanto a la malversación como a la desobediencia –sustituta de la desaparecida sedición–, la Fiscalía pide levantar las órdenes de detención de Puigdemont y de los también huidos Lluìs Puig, Antonio Comín, Marta Rovira y Clara Ponsatí.

En un tercer escrito, la teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, pide aplicar la amnistía a la causa de Tsunami que el Supremo instruye contra Puigdemont. A su juicio, los hechos que se le atribuyen no encajan en las «graves violaciones» de

derechos humanos cometidas «de forma intencionada» que la ley excluye de la amnistía. El mismo criterio sirve para pedir el cierre de la causa en la Audiencia Nacional.

También ayer la defensa del ex president pidió aplicar la amnistía y que se levante «de forma inmediata» la orden de prisión.



Carles Puigdemont. S. G.

En Barcelona, la Fiscalía pidió amnistiar a los policías investigados por las cargas durante el referéndum del 1-O. En concreto, el Ministerio Público dice que su actuación no generó lesiones graves y, como consecuencia, no queda excluida del olvido penal del *procés* una vez aprobada la ley. Añade que, aunque hubieran cometido delitos contra la integridad moral, no habrían rebasado el «umbral mínimo de gravedad» que la ley marca para excluirlos de la amnistía.

Hubiera afirmado sin rubor que el fiscal, considerado no idóneo por el Poder Judicial que Sánchez pretende someter, depende de él –lo afirmó—y que García Ortiz cumple al pie de la letra sus instrucciones –lo hace—. El fiscal, maestresala de Delgado, instrumentalizó la Fiscalía para revelar datos de la pareja de Ayuso. EL MUNDO publicó que la Fiscalía ofreció un pacto al empresario. Nuestra periodista Martialay escribió: «Esa misma noche la directora de Comunicación de la

Fiscalía General del Estado telefoneó al responsable del gabinete de prensa de la Fiscalía de Madrid transmitiéndole que había que reaccionar». Apremiado por García Ortiz, el fiscal del caso, **Julián Salto**, tuvo que abandonar el Aleti-Inter *e*n el Metropolitano –se perdió la apoteosispara rebotarle los correos electrónicos. Sin embargo, la fiscal superior de Madrid, **Almudena Lastra**, ordenó a su jefe de prensa esperar y no emitir ninguna nota.

García Ortiz filtró los correos a los medios. Lo admitió después con suficiencia –ignoro cuantas líneas llevamos cruzadas desde el segundo párrafo; mientras, los biempensantes siguen silbando–. García Ortiz contactó con Lastra, por teléfono y wapp, para que accediese a lanzar el comunicado. Ahora conocemos el contenido de esos mensajes: seis en 34 minutos. García Ortiz presionó y coaccionó a Lastra. Primero usó el chantaje emocional. Luego

elevó el tono. A las 09.37, el fiscal se desesperó –temiendo perder el favor de su amo–: «Almudena, no me coges el teléfono». Remató con una súplica demoledora: «Nos van a ganar el relato». El servicial y multiusos García Ortiz arrastra los pies, titubea indecoroso sobre la existencia de *lawfare*, negó al Senado un informe sobre la amnistía y se esmera también en la generación de contenidos para la factoría de Sánchez. Opositó para esto.

## ESPAÑA

## La juez del 'caso Puertos' apunta a Armengol

Procesa al ex jefe portuario por amaños y señala que «informaba» a la presidenta

#### EDUARDO COLOM

ESTEBAN URREIZTIETA MADRID

Tras una larga investigación mantenida en secreto durante años, el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma procesa al ex jefe de la Autoridad Portuaria de Baleares durante el gobierno autonómico del PSOE (2015-2020), Joan Gual de Torrella, por el presunto amaño de concursos públicos portuarios.

En su exposición, la magistrada remarca que Gual mantenía puntualmente «informada» a la ex presidenta de las Islas y actual presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, la dirigente que confió en Gual para ponerle al frente del ente que controla los principales puertos de las Islas.

La magistrada Martina Mora



Francina Armengol, ayer. EFE

#### Los mensajes que reveló EL MUNDO, una de las pruebas del auto judicial

concluye que existió «interés político» patente y «persistente en el tiempo» para beneficiar «arbitrariamente» al Club Náutico de Ibiza con el fin de que continuaran explotándolo los concesionarios que lo habían regido históricamente, y que se diseñó para ello un «concierto previo».

El concienzudo auto judicial, de 160 páginas, añade que la propia Armengol llegó a realizar unas declaraciones públicas en favor de los concesionarios «en los actos de conmemoración del 90 aniversario del club».

La juez concluye con este auto la instrucción judicial del núcleo del caso y da el primer paso para la apertura de juicio oral. Lo hace procesando a Gual y a otras 16 personas –entre ellas el ex alcalde socialista de Ibiza Rafael Ruiz– pero no a Armengol, a la que no se ha citado a declarar ni a testificar en la extensa fase de investigación.

«Ha quedado indiciariamente acreditado que Gual de Torrella supervisaba todos los trámites que afectaban al procedimiento instado por el Club Náutico de Ibiza y que informaba a quien le había designado de las cuestiones más importantes que afectaban al club», seña-

la la instructora en su auto de procesamiento en referencia a Armengol.

En esta línea, recuerda la jueza que la Guardia Civil intervino mensajes enviados por el ex jefe de Puertos a la actual presidenta del Congreso, comunicaciones que fueron desveladas en exclusiva por ELMUN-DO, en las que aludía a que «lo arreglaremos en el próximo Consejo de Administración», así como «anotaciones en su agenda en las que se comprueba que Gual de Torrella informaba a la presidenta de las decisiones que afectaban a la continuidad del Club Náutico de Ibiza».

El Juzgado destaca asimismo que «el presidente de la Autoridad

Portuaria de Baleares, aun cuando formalmente es designado por el Ministerio de Fomento, lo es a propuesta del Gobierno balear». Y recuerda que lo fue «a propuesta de la presidenta del Govern, Francina Armengol, del PSOE, en julio de 2015». Ambos trataban «expresamente» las cuestiones que afectaban a la continuidad del club bajo sospecha de amaño.

«El interés de Gual», agrega el auto, «era permanecer en el cargo que tiene asignado un salario bruto anual de aproximadamente 100.000 euros más dietas e implica numerosísimos contactos». Y que aquel cargo estaba «vinculado a la permanencia del PSOE en el Govern». Se juzgan cuatro presuntos delitos de corrupción.



La ex ministra de Fomento y ex consejera de la Junta de Andalucía, Magdalena Álvarez. JULIO MUÑOZ / EFE

## El TC ampara a Álvarez y anula su condena por prevaricación

El Pleno vuelve a adoptar el fallo por siete votos frente a cuatro

#### ÁNGELA MARTIALAY MADRID

El Pleno del Tribunal Constitucional estimó ayer el recurso de amparo interpuesto por la ex consejera andaluza Magdalena Álvarez en el caso de los ERE en Andalucía. La decisión fue adoptada por siete votos del sector progresista del tribunal y cuatro en contra de los miembros del bloque conservador del órgano de garantías. En consecuencia, anunciaron votos particulares los magistrados Enrique Arnaldo, César Tolosa, Ricardo Enríquez y Concepción Espejel.

La ex ministra de José Luis Rodríguez Zapatero fue condenada a nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación continuado al haber intervenido en la elaboración de los anteproyectos de ley de presupuestos del Gobierno andaluz de los años 2002, 2003 y 2004 y modificaciones presupuestarias de octubre de 2002. La Audiencia Provincial de Sevilla, primero, y el Tribunal Supremo, después, condenó a Álvarez por dictar resoluciones arbitrarias al incluir en el anteproyecto de presupuestos un criterio de presupuestación ilegal para los ERE fraudulentos, en concreto, el uso de transferencias de financiación para el pago de subvenciones excepcionales.

En su demanda de amparo, la ex ministra socialista de Fomento argumentó que el Alto Tribunal incurrió en una «interpretación extravagante e imprevisible» del concepto de resolución o asunto administrativo al condenarla por un delito previsto en el artículo 404 del Código Penal ya que los anteproyectos y proyectos de leyes son actos prelegislativos, cuya aprobación depende de la voluntad del Parlamento. El Constitucional, en una sentencia ponencia de la vicepresidenta Inmaculada Montalbán, sostiene que las actuaciones realizadas cuando el Gobierno ejerce la iniciativa legislativa no pueden considerarse en modo alguno una actuación administrativa.

El tribunal, de acuerdo con el fiscal, ha estimado que la elaboración de los anteproyectos de ley y su aprobación como proyectos de ley no puede ser constitutiva del delito de prevaricación. Este tipo de actuaciones, ni son resoluciones ni han recaído en un asunto administrativo, al tratarse de actos dictados por el Poder ejecu-

#### Los discrepantes afirman que esta sentencia genera «impunidad»

tivo en el ejercicio de su función de gobierno que le atribuye el Estatuto de Autonomía de Andalucía.

El texto considera que el control jurisdiccional del proceso de elaboración de las leyes ha de limitarse sólo al vicio de forma y únicamente en los casos en los que la infracción cometida haya podido afectar a la voluntad del Parlamento. Para el TC, la prerrogativa del poder ejecutivo de presentar proyectos de ley es un acto político que se incardina

dentro de las funciones de gobierno y que goza de una naturaleza jurídica diferente de aquellos que adopta un Gobierno en el ejercicio de sus funciones administrativas.

El fallo del TC ordena que se retrotraigan las actuaciones hasta el tribunal sentenciador para que la Audiencia Provincial de Sevilla dicte una nueva sentencia respetuosa con el derecho fundamental vulnerado. Esta decisión abre la vía a una rebaja de la condena o incluso a la absolución de Álvarez. Además, esta sentencia allana el camino al resto de condenados por el delito de prevaricación en el *caso ERE*, entre ellos al ex presidente de la Junta de Andalucía Manuel Chaves.

Por otro lado, los magistrados del sector minoritario del TC, que votaron en contra del fallo, sostienen que la sentencia consagra «un inexistente principio de irresponsabilidad de los miembros del Gobierno, ajeno a la Constitución» y «sitúa a los miembros del Gobierno por encima de la ley y con ello derrumba los propios fundamentos del Estado de Derecho e incumple los compromisos internacionales adquiridos en la lucha contra la corrupción, así como las exigencias del artículo 325 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea al generar un riesgo sistémico de impunidad».

Para los jueces discrepantes, la sentencia de Magdalena Álvarez ha devastado los límites de la jurisdicción constitucional al «suplantar la función del Tribunal Supremo como máximo intérprete de la ley».

### **CRONICA**

## Detenido en Países Bajos el hombre que tiroteó a Alejo Vidal-Quadras

#### GEMA PEÑALOSA MADRID

La Policía confirmó ayer la detención en Países Bajos del presunto autor material de los disparos que casi acaban con la vida del ex político Alejo Vidal-Quadras en una céntrica calle de Madrid el pasado 9 de noviembre. Sobre este hombre recaía una Orden de Detención Internacional emitida por la Audiencia Nacional. Esta es la sexta detención que se realiza en el marco de la investigación.

Sobre el detenido, tal como ma-

nifestó la Policía, «recaía una Orden de Detención Internacional emitida por la Audiencia Nacional». Hace unos días, el pasado 30 de abril, se detuvo a una mujer también en Países Bajos «por su presunta participación en la financiación y preparación del atentado». Fue el quinto arresto relacionado con el atentado. Las tres primeras detenciones se dieron en Lanjarón (Granada) y Fuengirola (Málaga) en noviembre, a las que se sumó la detención de una cuarta persona en Colombia en enero. El presunto autor material del atentado, detenido ahora, es Mehrez Ayari, de 37 años. Se trata de un hombre de nacionalidad francesa y origen tunecino que acumula multitud de antecedentes.

Los arrestos de Andalucía se produjeron después de que los agentes llegaran allí tras reconstruir el bastidor de la moto en la que huyó la persona que intentó matar al político. En Lanjarón se ejecutaron dos detenciones: la de un hombre, de nacionalidad española y seguidor del régimen chií, y su pareja, de nacionalidad británica. La Policía lo sitúa a él en Madrid los días previos al ataque para seguir los pasos de Vidal-Quadras

y organizar el intento de asesinato. El arrestado de Fuengirola fue el joven que vendió la moto. A la mujer la dejaron al margen del núcleo delincuencial del caso. Los investigadores tenían la sospecha de que él fue la persona que contrató al sicario que disparó al político, según informan fuentes de la investigación.

El pasado mes de enero, la Policía también arrestó en Colombia a Greg Oliver Higuera Marcano, un hombre de nacionalidad venezolana que, según los investigado-

#### MEHREZ AYARI, DE 37 AÑOS, ACUMULA MULTITUD DE ANTECEDENTES

Desde noviembre, cuando el ex político recibió un tiro en una céntrica calle de Madrid, ya son seis las personas arrestadas. La Policía todavía busca al autor intelectual del intento de asesinato

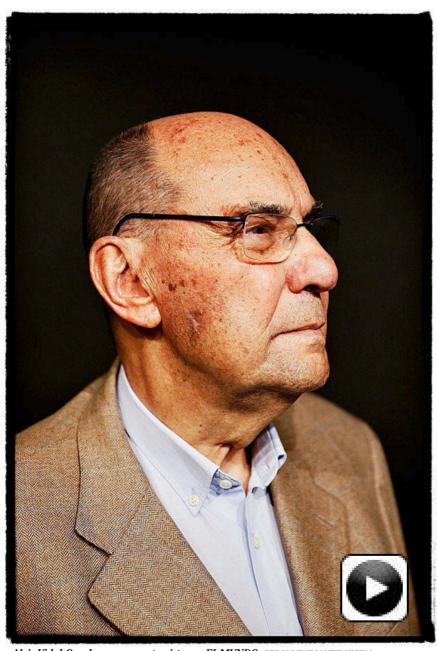

Alejo Vidal-Quadras en una entrevista con EL MUNDO. SERGIO ENRIQUEZ-NISTAL

#### La Audiencia Nacional lo investiga como ataque terrorista

res, colaboró en el intento de atentado que la Audiencia Nacional investiga como acto terrorista. El arrestado estaba buscado por Interpol después de que la Comisaría General de Información alertara de su identidad. La detención se produjo

en un puesto de control terrestre de Migración de Colombia, cuando intentaba entrar de manera ilegal en Colombia a través del municipio de Villa del Rosario. Con el arresto de Mehrez Ayari, el último eslabón de la investigación es dar con el autor intelectual del ataque que casi acaba con la vida de Vidal-Quadras.

Los investigadores lo tienen identificado y, de hecho, trabajan con la certeza de que un día antes del atentado, y con el ataque plenamente organizado, habría huido a Marrue-

cos para no ser localizado. Alejo Vidal-Quadras, de 78 años y ex presidente del PP catalán que luego recaló en Vox, fue hospitalizado de urgencia tras recibir un disparo en la cara a la altura del número 40 de la calle Núñez de Balboa, en el madrileño barrio de Salamanca. La Audiencia Nacional se hizo cargo de la investigación al entender que podría tratarse de un posible atentado terrorista. El propio Vidal-Quadras, una vez estabilizado en el hos-

pital, indicó que el ataque podría estar vinculado con sus relaciones con la oposición iraní.

Tal y como publicó ELMUN-DO, el ex político recibió amenazas de muerte del entorno del régimen iraní semanas antes de ser tiroteado en la cara. Esta circunstancia, unida a la estrecha relación que une al político con los disidentes del Gobierno de Irán, hizo que los investigadores convirtieran la vía iraní en su principal línea de investigación. Cuatro días después del atentado, la Audiencia Nacional dio recorrido al principal supuesto de la Brigada de Información de que el atentado que sufrió Alejo Vidal-Quadras tuvo una motivación terrorista. Por eso, el magistrado Francisco de Jorge -que es quien ordenó las detenciones-abrió una investigación al tratarse de un delito de tentativa de asesinato de naturaleza terrorista.

En 2022, el régimen iraní creó una lista negra en la que incluía al político «debido a sus acciones deliberadas de apoyo al terrorismo y grupos terroristas, la promoción e incitación, y propagación de la violencia y el odio, lo que ha causado disturbios, violencia, actos terroristas y violaciones de los derechos humanos contra la nación iraní».

El ex presidente del Partido Popular de Cataluña fue tiroteado en la calle Núñez de Balboa de Madrid sobre las 13.30 horas del pasado 9

de noviembre, día festivo en Madrid. Un hombre bajó de la parte trasera de una moto y le disparó a bocajarro. No se quitó el casco, se acercó a él y apretó el gatillo. Alejo Vidal-Quadras giró la cabeza y eso hizo que la bala no le atravesara el cráneo. Su agresor regresó a la moto, una Yamaha negra en la que le esperaba el conductor, y ambos huyeron. La Policía no tardó en concluir que la agresión había sido obra de un sicario, de alguien «profesional».

#### Cae la mayor red de tráfico de hachís de Cataluña

40 DETENIDOS DE DOS GRUPOS QUE USABAN NARCOLANCHAS

#### CRISTINA RUBIO BARCELONA

Los Mossos d'Esquadra y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria han desmantelado la principal red criminal que introducía hachís desde Marruecos por vía marítima en Cataluña con narcolanchas. En concreto, han detenido a 40 personas y han intervenido más de 18 toneladas de droga valoradas en 36 millones de euros. También 150 kilos de marihuana y cinco armas de fuego, dos pistolas, una escopeta táctica y dos fusiles, estas armas de guerra.

La red estaba compuesta por dos grupos: uno asentado en Manlleu y otro en Málaga, ambos coordinados para enviar la droga proveniente de Marruecos por vía marítima en narcolanchas, desembarcarla y almacenarla en varios locales y casas del territorio catalán. De hecho, la facción de Málaga se había mudado a Cataluña -la primera vez que ocurre- y operaba en la comunidad, donde colaboraba puntualmente con la otra red. «Se trata del grupo criminal con más potencia y capacidad de la década», señalaron ayer los Mossos tras nueve meses de investigación.



Transformación de Sociedades, Fusiones, Reducción Capital, Disolución Sociedades, etc

**EL MUNDO** 

— BOE, BORME, BOCAM -

91 542 33 92

E-mail: publicidad@debod.com

## **OTRAS VOCES**

EN MÉXICO 68 Bob Beamon saltó más lejos que nadie y batió un récord del mundo que sólo Mike Powell pudo superar 23 años después, pero que sigue siendo el mejor registro olímpico de la historia. En esos mismo Juegos, Dick Fosbury saltó más alto que nadie, batió la marca olímpica y lo hizo impulsándose de espaldas al listón, una técnica que desde entonces es la única que utilizan los atletas de esa disciplina. Las hazañas de Beamon y Fosbury marcaron unos Juegos que, sin embargo, se reconocen por otra imagen icónica: la de dos atletas negros levantando sus puños en el podio. Tommie Smith, oro en 200 metros, y John Carlos, bronce, con sus manos cubiertas con guantes negros, hicieron el saludo del black power mientras sonaba el himno norteamericano. En la reivindicación antirracista le siguieron otros atletas durante esos Juegos, pero ellos abrieron camino.

Que Kylian Mbappé, la gran estrella del fútbol mundial, haga un pronunciamiento político llamando a la moderación ante la irrupción de los extremos tiene sentido. El mismo que si no lo hubiera hecho. Es más, cuando no es mucho suponer



POR OTRA **PARTE RAFAEL MOYANO** 

#### Si ganamos, somos franceses

que en su cabeza está el avance de la ultraderecha y su discurso sobre la inmigración, ha sido comedido y equidistante en sus comentarios pidiendo huir de todos los extremos. Los 200 deportistas franceses que ya han firmado un manifiesto contra el partido de Le Pen son más explícitos y contundentes:

consideran que el deporte enseña a aceptar las diferencias, ya sean de color de piel, religión, género u orientación social, y que la extrema derecha pisotea ese necesario respeto. Ningún deportista está obligado a dar su opinión porque, como dice el central del equipo español Le Normand, «no todos tienen la capacidad de hacerlo, yo el primero». Pero entiende que el astro francés se exprese precisamente cuando su palabra tiene más poder. Porque la clave es que este debate surge en medio de una Eurocopa y poco antes de unos Juegos Olímpicos en un país donde se van a celebrar unas elecciones transcendentales. Deporte y política en lo más alto, ¿qué mejor momento?

El padre de Mbappé es camerunés y su madre, argelina. De los 25 futbolistas de la selección francesa que juega estos días dense. Pero si hago algo malo entonces ellos me dirán negro».



#### THAT'S ME IN THE CORNER

POR FERNANDO PALMERO

## A las puertas de un cambio de régimen

CELEBRARON ayer las instituciones los 10 años de Felipe VI en la Jefatura del Estado, que en España es de ejercicio vitalicio y de acceso hereditario y restringido, con preferencia del hombre sobre la mujer. El azar por encima de la razón, como le gusta decir a Rafael Borràs, cuya obra no se lee sólo en los casinos y los ateneos republicanos. Bien está este despliegue de autoafirmación de una institución bajo cuyo paraguas España ha vivido uno de los periodos de mayor estabilidad económica, social y política de su historia reciente. Y sin embargo, muchos de los epítetos que con razón o sin ella se han escuchado estos días (algunos que venimos leyendo en la prensa desde hace una semana son tan hiperbólicos que caen en lo ridículo y hacen flaco favor a la causa) quedarán diluidos en los pliegues de la historia cuando se quiera analizar lo que han significado estos 10 años en términos democráticos. Porque más que la monarquía o la república, lo que interesa a los ciudadanos son las libertades, el mercado libre, el respeto a la propiedad privada, la igualdad de oportunidades, la separación de poderes y un Estado de Bienestar que dé acceso universal a la educación y a la sanidad. Los logros, en definitiva, que alcanzó a consolidar la socialdemocracia occidental tras la II Guerra Mundial.

No hay que olvidar que este decenio que se celebra ahora comenzó con la abdicación poco explicada de Juan Carlos I y su posterior exilio fiscal y físico a un emirato absolutista e islamista tan poco edificante como Abu Dabi. Y ha acabado con la aprobación de una Ley de Amnistía a delincuentes condenados (y otros aún por juzgar) por delitos de sedición, malversación e incluso terrorismo, del que se podrán beneficiar corruptos como Griñán, golpistas como Puigdemont o activistas que practican la violencia como forma de intervenir en política. Entre medias, un Gobierno del PP renunció insólitamente al poder traicionando la confianza de sus electores para entregárselo a una coalición de la que formaban parte la extrema izquierda y el nacionalismo separatista; y uno del PSOE está procediendo a un cambio constitucional que aspira a dejar sin funciones al Parlamento (gobernando a golpe de real-decreto), a tomar el control del poder judicial (de momento ya ha puesto a su servicio al Tribunal Constitucional y a la Fiscalía) y a convertir el Gobierno en el único poder fáctico del Estado, con capacidad para tomar decisiones unilaterales en política exterior, cediendo ante las peticiones de la autocracia marroquí y dando la espalda a aliados democráticos como Israel. Estos 10 años han sido, sin duda, los de mayor desgaste de las instituciones y de retroceso democrático desde 1978.

Y lo más trágico es que si este cambio de régimen llega a materializarse, habrá sido posible, en parte, porque los votantes parecen respaldar a Sánchez y votan masivamente a opciones nacionalistas y de extrema izquierda para que pacten con él. Y ante eso, no hay monarquía capaz de sostener el Estado.

#### RAFAEL BORRÀS BETRIU LOS ÚLTIMOS BORBONES. DE DON ALFONSO XIII AL PRÍNCIPE FELIPE

ED. FLOR DEL VIENTO. 490 PÁGS. DESCATALOGADO. 9 €



en Alemania, 21 son hijos o nietos de la inmigración o nacidos en otro país. Tienen un gran altavoz si quieren utilizarlo y también razones para hacerlo cuando bucean en sus orígenes, pero no, no están obligados. A ellos les ha ido bien en la vida y se les acusa de estar alejados de la realidad, cuando lo que les honra es que les preocupe. Las elecciones se celebrarán antes de que termine la Eurocopa y cualquiera sabe cómo acabará Francia. Medio siglo después, la frase de Smith para justificar su histórico desafío en México se puede reescribir cambiando estadounidense por francés y negro por inmigrante: «Si gano soy estadounidense, no un negro estadouni-

#### **GALLEGO & REY**





## **OTRAS VOCES**

TRIBUNA CASA REAL Mientras que el juancarlismo consolidó en España la democracia y el progreso en el siglo XX, el felipismo ha evidenciado ser la vía más adecuada para asentar la Corona y la Monarquía en el siglo XXI

# Los cuatro pilares del felipismo

JORDI CANAL

FELIPE VI heredó, el 19 de junio de 2014, una Monarquía en crisis. Aquel día, en su discurso ante las Cortes, desgranó todo lo que la Corona debía hacer a partir de entonces, al margen de su estricto y pulcro cumplimiento de la Constitución: cercanía, conducta íntegra, honestidad, transparencia, responsabilidad social, autoridad moral, principios éticos, ejemplaridad. El flamante Rey se comprometía con «una Monarquía renovada para un tiempo nuevo».

A lo largo de la última década, cumpliendo de forma escrupulosa dicha promesa, la Monarquía de Felipe VI ha sido impecablemente parlamentaria, democrática, moderna y ejemplar. Esta nueva manera de ejercer la función monárquica, adecuada a la España del siglo XXI, es el felipismo.

La Monarquía parlamentaria española no podía equipararse a otras europeas similares. La deficiencia de tradición continuada e interiorización por parte de la ciudadanía obligaba a repensarla y adecuarla al estado particular de España. La tensión vivida entre monarquía y democracia se resolvió, en la Europa de la época contemporánea, con la transición hacia una Monarquía parlamentaria, como en Gran Bretaña, Holanda o los países nórdicos, a veces impulsada por la propia institución o su titular, o bien con el fin monárquico y el paso a una república, como en Francia, Alemania, España o Italia. De estos últimos países, solamente el nuestro iba a recuperar en un futuro la Monarquía.

El hecho anterior tiene, sin duda, implicaciones de calado. La nueva Monarquía resulta necesariamente más débil. Ni la institución forma parte de la supuesta *constitución material* de la España contemporánea, ni se ha conseguido hacer de sus ciudadanos *monárquicos biológicos*, un par de características que algunos autores atribuyen a las Monarquías europeas más consolidadas. Ne-

Al margen del Covid-19 y la guerra de Ucrania, los políticos no se lo han puesto fácil a Felipe VI cesita, por el contrario, reafirmarse y legitimarse cada día. Y generar, además, sentimiento monárquico a través de la adhesión ciudadana a la persona real y simbólica del Rey. La instauración, que no restauración, de 1975 obligó a replantear muchas cosas. Ante las evidentes dificultades

para hacer monárquicos tras la interrupción abierta en 1931—la Segunda República ancló su legitimidad en la denigración de la Monarquía y el franquismo, bajo ropajes regios y promesas restauradoras, fue una fábrica de desarticulación de sentimientos y memoria monárquicos—, en el último cuarto del siglo XX, y tras dejar atrás la legitimidad original y consolidar la dinástica, constitucional, democrática y popular, la clave estuvo en hacer juancarlistas. El punto débil—pero más democrático— de la fórmula consiste en la vinculación de popularidad y legiti-

midad, sin el paraguas que poseen las Coronas británica o noruega. El juancarlismo iba a resultar exitoso mientras fuera percibido como útil y beneficioso para la representación de España. Alcanzó en el año 1992 su apogeo. En todo caso, iba a entrar en crisis entrado el siglo XXI.

El acceso al trono de Felipe VI en 2014 estuvo marcado por un pesado pasado por superar—esencialmente provocado por las actuaciones de su padre y de su cuñado Iñaki Urdangarin—, un crítico presente por lidiar y un futuro incierto por definir. Afrontado sin sentimentalismos el primero y definido el tercero a través de la ejemplaridad, la continuidad y la utilidad de la institución, ha sido el segundo—el presente crítico—el que más dolores de cabeza ha causado y sigue causando a la Corona.

En la policrisis de 2008 fueron los aspectos político e institucional los que presentaron unos efectos más extendidos en el tiempo. Felipe VI ha reinado entre repeticiones electorales, parálisis y crispación, populismos variopintos, tentaciones presidencialistas, desafíos independentistas, erosión o ataques desde el Gobierno y ensayos de politizar la Corona. El 3 de octubre de 2017 tuvo que intervenir públicamente ante unos hechos gravísimos que alteraban de forma sustancial el funcionamiento institucional y que atentaban contra la legalidad, la integridad del Estado y los derechos de una parte de la ciu-

dadanía. Al margen de las grandes crisis mundiales, el Covid-19 y la guerra de Ucrania, los políticos no se lo han puesto nada fácil. La actuación de Felipe VI ha sido intachable.

Mientras que el juancarlismo se mostró como la fórmula adecuada para consolidar en España la democracia y el progreso en el siglo XX, haciendo de la campechanía su marca de identidad formal, el felipismo, en cambio, sustituyendo esta última por el rigor, ha evidenciado ser la vía más adecuada para asentar la Corona y la Monarquía en el siglo XXI y para asegurar la estabilidad, la representatividad y una democracia y un progreso renovados. Para todo ello, el felipismo necesita también construir y mostrar un vínculo especial con los españoles de hoy como base de un monarquismo pragmático.

Las encuestas de este último fin de semana muestran que se está consiguiendo: la valoración de la Monarquía ha recuperado niveles de hace muchos lustros, y las del Rey y de la Princesa de Asturias son más que notables.

Bajo el signo del rigor –una herencia en el Rey más de la parte Grecia que de la Borbón–, el felipismo se fundamenta en una confluencia de cualidades personales del titular de la Corona, de conformación de buenos equipos en Zarzuela, de

planteamientos renovados y adaptados a su época, y de buenas lecturas de pasadas experiencias, en cuatro pilares esenciales. Ante todo, la ejemplaridad y la transparencia, que presiden todas las actuaciones.

En España, más si cabe que en otras monarquías, un metafórico techo de cristal resulta imprescindible. Exponer todas las actividades en la web de la Casa Real o hacer público el patrimonio del monarca, y designar al Tribunal de Cuentas como auditor de la actividad económica de la Corona constituyen, por ejemplo, buenas iniciativas en esta línea.

El segundo pilar es la combinación entre tradición y modernidad, anclando la Monarquía al pasado y abriéndola al futuro. Felipe VI y la Reina Letizia han conseguido crear un equilibrio entre ambos requisitos. Los cambios en la comunicación o la atención a las nuevas generaciones y

a las tecnologías del futuro apuntalan una Corona ligada a su sociedad y a su tiempo.

ELTERCERO de los pilares del felipismo lo conforma la redefinición de la Familia Real, desde su propio concepto hasta la identidad y las tareas de sus miembros. Tras la necesaria separación entre Familia Real y Familia del Rey, se procedió a otorgar mayor visibilidad a las actuaciones de Doña Letizia y, con oportunidad y sentido de los tiempos, a las de la Princesa Leonor y la Infanta Sofía. La Princesa de Asturias, en concreto, ha mostrado un alto sentimiento de responsabilidad e inteligencia, y se ha convertido en un activo fundamental del presente y del futuro monárquico. La Corona, en una línea no muy distinta de otros países, se ha feminizado en miembros e ideas.

La voluntad de servicio a España y a los españoles se nos aparece como columna última. Se muestra y demuestra día a día, tanto en el interior como en el exterior, en el que la valoración de los Reyes de España y, en consecuencia, de la España que representan y simbolizan, ya sea en actos institucionales o viajes de cooperación, no deja de aumentar. Rigen el compromiso y el deber. Siempre habrá elementos que podrían corregirse o mejorarse; y otros en los que profundizar, como el asentamiento popular de

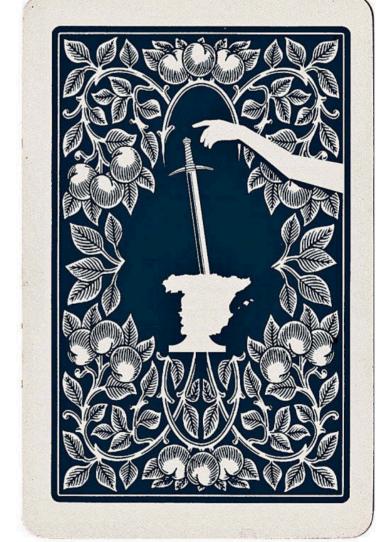

RAÚL ARIAS

la institución. Pero el aprobado viene acompañado de una nota muy alta. Desafortunadamente, va a resultar difícil recuperar algo que olvidamos en el pasado reciente: pedagogía de la Constitución y de la Monarquía.

Como quiera que sea, con estos cuatro pilares básicos la Monarquía parlamentaria ha recuperado en nuestro país el prestigio y la dignidad que un día vio mermadas. La estabilidad y el progreso conforman la principal diada resultante de la acción monárquica entre 2014 y 2024. El felipismo, que, además de fortalecer la libertad y la democracia, ha asegurado la estabilidad en una década complicada, aúna todos los elementos necesarios para convertirse en una garantía para el futuro.

**Jordi Canal** es historiador y profesor de la École des Hautes Études en Sciencies Sociales (EHESS) de París

## **MUNDO**

## Putin y Kim Jong-un sellan un acuerdo de defensa mutua

• Firman un pacto por el cual Rusia y Corea del Norte están obligadas a ayudarse mutuamente si sufren una «agresión»

#### LUCAS DE LA CAL

CORRESPONSAL EN ASI

Después de más de tres horas de reunión a puerta cerrada, Vladimir Putin y Kim Jong-un sellaron ayer una firme alianza entre Rusia y Corea del Norte al firmar varios acuerdos de cooperación militar, comercial y tecnológica. Así lo confirmó el propio presidente Putin a los medios estatales rusos al concluir un encuentro en Pyongyang celebrado bajo el escrutinio de Occidente, donde crece la preocupación de que el régimen norcoreano alimente aún más la maquinaria de guerra rusa en Ucrania con envíos masivos de municiones y misiles.

El dictador de Corea del Norte describió a Putin como «el amigo más querido del pueblo coreano». Según la agencia rusa Tass, ambos líderes firmaron una especie de cláusula de defensa mutua, un acuerdo que prevé «asistencia» en caso de «agresión» contra cualquiera de ellos. Esto desencadenó el interrogante sobre si, además de armamento, Pyongyang podría enviar soldados a Ucrania para apoyar al ejército ruso. Kim, en cambio, definió este pacto como «pacífico y defensivo».

Las calles de Pyongyang estuvieron bañadas de banderas rusas y de grandes retratos de Vladimir Putin. «La amistad entre Corea del Norte y Rusia es eterna», se pudo leer en varias pancartas gigantes desplegadas por una de las principales autopistas que conducen a la ciudad donde el presidente ruso aterrizó la madrugada del martes al miércoles.

El líder norcoreano, Kim Jongun, lo recibió a pie de pista con un cálido abrazo. Después, ambos se dirigieron a la Casa de Huéspedes Estatal de Kumsusan, la residencia donde Putin pasó la noche. «Los dos líderes estuvieron conversando animadamente, compartiendo sus pensamientos más íntimos», rezaba la nota publicada por los medios norcoreanos.

Muchos ojos estaban puestos ayer en los acuerdos militares y comerciales que Kim y Putin estaban cerrando en Pyongyang. Ambos llevan tiempo estrechando una relación nacida de una conveniencia estratégica: cada uno tiene algo que el otro necesita.

A Rusia le urge adquirir más municiones para su guerra en Ucrania, sobre todo proyectiles de artillería de alto calibre. Corea del Norte implora divisas, combustible y alimentos para su hambriento pueblo, además de la tecnología rusa para avanzar en su carrera nuclear y el desarrollo de misiles balísticos y satélites espías.

«Apreciamos mucho su apoyo constante e inquebrantable a la política rusa, incluso en dirección a Ucrania», dijo Putin al inicio de las conversaciones. Según la agencia Tass, el líder norcoreano respondió mostrando su «pleno apoyo» a la guerra de Rusia en Ucrania, a la que se refirió, adoptando los términos que usa el Kremlin, como «operación militar especial».

Fueron los medios estatales rusos los que publicaron las primeras imágenes de una pomposa ceremonia de bienvenida con centenares de globos flotando sobre la plaza que lleva el nombre del fundador



El líder norcoreano con el presidente ruso en un Aurus, en Pyongyang. EFE



 $\textbf{\textit{Los dos mandatarios, tras firmar la alianza.}} \ \texttt{KRISTINA KORMILITSYNA/APARAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMATARIAMA$ 



Un amplio despliegue policial escolta al líder ruso. GAVRIIL GRIGOROV / EFE



de Corea del Norte, Kim Il-sung, abuelo del actual líder. Miles de norcoreanos vitorearon a Putin y levantaron ramos de flores y banderas en un ejercicio coreografiado de adulación, mientras que la orquesta militar tocó los himnos nacionales de las dos naciones.

Además de los focos principales sobre los protagonistas, las cámaras también captaron la presencia de la mujer más poderosa de Corea del Norte, Kim Yo-jong, hermana del presidente norcoreano. En la delegación rusa destacaba el ministro de Asuntos Exteriores, Serguei Lavrov, quien ya estuvo en Pyongyang a finales del año pasado, y el ministro de Defensa, Andrei Belousov.

Tras la ceremonia de bienvenida, Kim y Putin se subieron a un Mercedes descapotable y, saludan-

# El lunes, desde Washington reconocieron que estaban preocupados por los vínculos cada vez más estrechos entre Rusia y Corea del Norte. «No sólo nos preocupa que el ejército ruso esté utilizando misiles balísticos norcoreanos para alcanzar objetivos ucranianos, sino que podría haber cierta reciprocidad que podría afectar la seguridad en la península de Corea», dijo el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby. Washington y Seúl han acusado

Washington y Seúl han acusado a Pyongyang de exportar miles de contenedores con armas a Rusia, desde de artillería a misiles balísticos clase Hwasong-11. El Gobierno ruso y el norcoreano, por su parte, lo han negado.

Hace un mes, Corea del Norte fracasó en su último intento de poner en órbita un nuevo un satélite de reconocimiento militar. Algunos analistas afirmaron que el sistema de lanzamiento que se utilizó contaba con una variante del motor usado por los cohetes rusos Angara y

#### El líder de Corea del Norte apoya la «operación militar especial» rusa

#### El presidente ruso fue recibido con una pomposa ceremonia

#### Washington muestra su preocupación por este vínculo

que se fabrica en un cosmódromo del Lejano Oriente ruso que Kim visitó el año pasado.

Tras una cena de gala en Pyongyang, Putin continuó con su gira asiática hacia su siguiente parada: Vietnam, otro régimen comunista que mantiene estrechos vínculos con Moscú, su principal proveedor de armas.

El avión del jefe del Kremlin aterrizó en el aeropuerto internacional Noi Bai en Hanói, según informó la televisión pública rusa, que mostró la llegada. Es la primera visita de Estado en más de una década a Vietnam del presidente ruso, aunque sí estuvo en esta nación en 2017 con motivo de la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico.

Según la prensa estatal vietnamita, iba a ser recibido en el Palacio Presidencial por las principales autoridades del país, incluido el secretario general del Partido Comunista, Nguyen Phu Trong. Éste último había extendido una invitación el pasado marzo al mandatario ruso, recuerda Efe.

El presidente de Vietnam, To Lam, declaró a comienzos de semana que la visita de Putin es un «hito importante».



do de pie a la multitud, se dirigieron a la reunión concertada a puerta cerrada donde se esperaba que ambos sellaran lo que el Kremlin llamó un «acuerdo de asociación estratégica». Esta incluye, como adelantó el martes Putin, una red propia de intercambios comerciales y de pagos que no pase por Occidente y que ayude a Moscú a eludir las canciones.

Putin recibió en Pyongyang la misma cálida bienvenida que en su última visita hace 24 años. Entonces, acababa de convertirse en presidente de Rusia. Ahora llegaba tras estrenar su quinto mandato.

Aquel año 2000 fue Kim Jong-il, padre del actual líder Kim Jong-un, quien fue personalmente a buscar al aeropuerto a su ilustre invitado. En ese viaje, Putin logró recon-

Putin y Kim Jong-un, en la ceremonia de bienvenida a Pyongyang. V. SMIRNOV / EFE

ducir unas relaciones que estaban bastante deterioradas. Aunque la Unión Soviética había respaldado al régimen norcoreano cuando la península de Corea se dividió al final de la Segunda Guerra Mundial, desde Moscú llevaban años acercándose a Corea del Sur mientras trataba de extender su influencia en la región.

En Seúl siguieron de cerca ayer el encuentro entre Putin y Kim. Días antes, el viceministro de Asuntos Exteriores surcoreano, Kim Hongkyun, descolgó el teléfono para llamar al subsecretario de Estado estadounidense, Kurt Campbell, y discutir sobre la reunión en Pyongyang.

## **MUNDO**

## «Estamos en guerra en varios frentes»

Los tambores de enfrentamiento total entre Israel y Hizbulá suenan más fuertes



Ante el aumento de los ataques de Hizbulá contra el norte de Israel iniciados en octubre tras la ofensiva israelí en Gaza, un periodista preguntó hace meses al ministro de Defensa Yoav Gallant cuál era la línea roja.

«Cuando veas cazas de combate en Beirut», dijo.

De momento, quien ha sido visto en la capital libanesa es el enviado especial de Estados Unidos, Amos Hochstein. Durante su visita a Beirut y Jerusalén, en un intento de silenciar los tambores de guerra que resuenan con más fuerza que nunca, la Fuer-

za Aérea israelí atacó objetivos de Hizbulá mientras la milicia proiraní asumió la autoría del ataque de misiles y drones. Aunque el aparato no tripulado que hizo más daño psicológico en Israel no contenía explosivos sino una cámara que captó imágenes de instalaciones militares (sistemas defensivos, una base naval, etcétera) y civiles (barrios, un centro comercial...) en Haifa antes de volver al Líbano.

Si la capital del norte de Israel entra en el mapa de los misiles del grupo de Hasan Nasrala, el camino a una guerra se acortará de forma significativa y quizá inmediata. Horas después de la difusión del vídeo de poco más de nueve minutos filmado por el dron al parecer la semana pasada, el ministro de Exteriores, Israel Katz, avisó de que su país está «muy cerca de la decisión de cambiar las reglas contra Hizbulá y Líbano».

«Nasrala se jacta de haber filmado los puertos de Haifa, operados por compañías de China e India, y amenaza con atacarlos.(...) En una guerra total, Hizbulá será destruido y el Líbano será gravemente golpeado», advirtió Katz. No es la primera vez que un dirigente israelí prepara a los suyos ante un escenario quizá sin precedentes. Hizbulá y Líbano sufrirían el mayor daño pero el grupo chií dispone de un preciso arsenal de proyec-

tiles capaces de llegar a cualquier punto de Israel al margen de su flota de drones iraníes y su unidad de élite que lleva años ensayando la infiltración en la Galilea

Pero, más que el mensaje de Katz, Nasrala siguió con más atención otro comunicado israelí difundido casi al mismo tiempo.

Citando la reunión del jefe del comando norte, Ori Gordin, y el jefe de Operaciones, Oded Basiuk, «como parte de la evaluación de la situación», el Ejército anunció que «se aprobaron

**EMERGUI** 



los planes operativos para una ofensiva en el Líbano y se tomaron decisiones sobre la continuación del aumento de la preparación de las tropas en el campo».

En los últimos meses, Israel ha realizado maniobras ante la posibilidad de un conflicto bélico que, como en 2006, incluirá una incursión terrestre en el sur del Líbano. El Gabinete de

Benjamin Netanyahu deberá decidir sobre el frente norte seguramente cuando finalice la operación terrestre en Rafah. O quizá antes. Si no se alcanza la tregua con Hamas-condición de Nasrala para cesar sus ataques-, Israel podría lanzar una ofensiva a gran escala cuando ya no tenga importantes retos militares en el sur. La cúpula del Ejército recomienda un acuerdo de alto el fuego para liberar a los secuestrados y concentrar sus fuerzas ante la frontera libanesa.

Hizbulá ha ampliado el alcance y frecuencia de sus proyectiles y drones en respuesta a la muerte hace una semana de uno de sus comandantes en uno de los numerosos ataques aéreos israelíes. «Hemos visto una escalada en las últimas semanas. Y lo

## Choque de Washington con el Gobierno Netanyahu

EEUU cancela una reunión de espías con Israel como protesta por las críticas a Biden

#### PABLO PARDO WASHINGTON

Amos Hochstein, el hombre que empezó ocupándose de las relaciones de EEUU con los productores de petróleo y ha acabado por convertirse en una especie de enviado especial informal entre Washington y Tel Aviv -ya que tiene doble nacionalidad, estadounidense e israelí-tuvo que pasar el martes por uno de los momentos más complicados de su dilatada carrera política: tras informar al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, de que el presidente Joe Biden estaba muy molesto por un vídeo que aquél había colgado en las redes criticando a Washington, se encontró con que la Casa Blanca había ido más lejos y que, mientras él estaba reunido con el jefe del Gobierno israelí, había cancelado una cumbre de alto nivel que sus expertos de seguridad iban a celebrar ayer para analizar una olea da de nueva información sobre el programa nuclear de Irán.

La decisión fue adoptada en respuesta al vídeo de Netanyahu en el que éste, hablando en inglés-lo que indica claramente que el destinatario del mensaje es la opinión pública estadounidense-, afirmaba que «es inconcebible que en los últimos meses el Gobierno [de Biden] haya estado reteniendo armas y munición para Israel».

El mensaje sentó como un tiro en la Casa Blanca porque se ha visto cómo un intento más de Netanyahu de influir en las elecciones de Estados Unidos. Ya en 2015, el primer ministro viajó a Estados Unidos a hablar en el Congreso, entonces controlado por la oposición republicana, en un discurso que la Casa Blanca de Obama interpretó como una injerencia en la política interna estadounidense. La irritación de Obama fue tal que no se vio con Netanyahu en aquella visita.

Ahora, la tensión es mayor. En el tuit con el que el primer ministro israelí colgó el vídeo en la red social X (la antigua Twitter), Netanyahu solo escribió: «Dennos las herramientas para acabar el trabajo». Ésa no es una frase casual. El candidato republicano, Donald Trump, ha declarado que Israel «debe acabar el trabajo» en la Franja de Gaza y, aunque nadie sabe lo que eso significa, indica a las claras que la guerra debe continuar sin ningún tipo de impedimento.

Netanyahu es muy amigo de la familia de Jared Kushner, el yerno de Trump y esposo de su hija mayor, Ivanka. Como él mismo ha recordado, cuando antes de ser primer ministro viajaba a Nueva York, se quedaba en la casa de los Kushner, que son judíos ortodoxos, y Jared tenía

## **MUNDO**

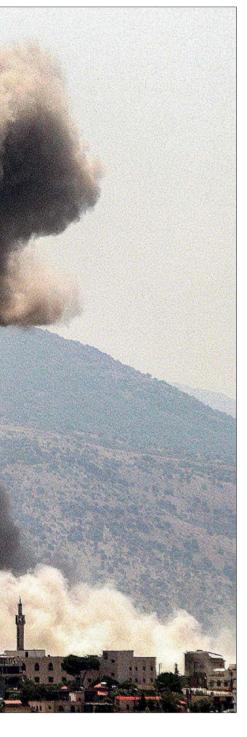

humanos y morales al enemigo». «Dijimos que el objetivo de la campaña es apoyar y ayudar a Gaza, pero existe la posibilidad de que la situación se deteriore», reconoció, amenazando a Chipre en caso que abra sus aeropuertos y bases a Israel en una eventual guerra. Horas después, el portavoz militar Daniel Hagari avisó en Al Arabiya: «Nasrala lleva a Líbano a un camino peligroso. Hizbulá se aprovecha del pueblo libanés y eligió apoyar a Hamas».

a Israel tras el 7 de octubre estaba destinada a causar «daños materiales,

#### El 'premier' israelí dice que habrán de tomar «difíciles decisiones»

En un vídeo destinado a calmar las agitadas aguas en su coalición, Netanyahu volvió a pedir ayer a sus socios de Gobierno «estar a la altura del momento», aludiendo también la explosiva situación con Hizbulá. «Estamos en guerra en varios frentes y nos enfrentamos a grandes desafíos y difíciles decisiones», dijo, señalando como objetivos «derrotar a Hamas, devolver a todos nuestros secuestrados y a nuestros residentes sanos y salvos a sus hogares, tanto en el norte (cerca de Líbano) como en el sur (cerca de Gaza)».

Los dirigentes israelíes exigen que los efectivos de Hizbulá se alejen de su frontera hasta el norte del río Litani, tal como establecía la resolución 1701 de la ONU tras la guerra del 2006. De lo contrario, muchos de los 64.000 israelíes desplazados seguirán sin volver a sus casas en el norte tras más de ocho meses. Al otro lado de la frontera, decenas de miles de libaneses también abandonaron sus casas esperando el regreso de la calma. EEUU y Francia presentaron sus propuestas, que incluyen el alejamiento de Hizbulá a varios kilómetros de la frontera y una solución sobre zonas en disputa tras la retirada israelí del sur del Líbano en el 2000.

A la espera de respuestas en torno a una tregua en Gaza, la pregunta es si Israel y Hizbulá podrán mantener su marco de enfrentamiento sin que éste se rompa devolviendo a israelíes y libaneses al verano del 2006, pero en una versión más devastadora.

que el presidente Biden quiere es evitar una escalada hacia una guerra mayor», declaró Hochstein durante una visita que no redujo su pesimismo ni el intercambio de amenazas.

«Esta guerra, en el frente libanés, ha jugado un papel importante como parte de una batalla más grande», dijo Nasrala en un discurso ayer, en el que señaló que la decisión de atacar

que cederle su cama para que durmiera en ella.

La suspensión de la cumbre es significativa. Se trataba del primer en cuentro del Grupo Consultivo Estratégico (SCG), formado por espías de ambos países, desde marzo de 2023, y se iba a centrar en lo que, según la web especializada en política Axios, podrían ser indicios de que la parte militar del programa nuclear iraní está avanzando. Varios de los expertos israelíes ya estaban volando hacia Washington, de acuerdo con el mismo medio. No obstante, el consejero de Seguridad Nacional de EEUU, Jake Sullivan, mantuvo la reunión prevista con su homólogo israelí. Tampoco se ha visto afectado

el viaje del ministro de Defensa de ese país a Washington, programado para la semana próxima.

En todo el caso, el encontronazo parece indicar que la amenaza nuclear iraní no es tan grande como ambos países suelen indicar, ya que la suspensión de este tipo de encuentros parece haberse convertido en la herramienta de relaciones públicas favorita tanto de Tel Aviv como de Washington para expresar su malestar con su contraparte. En marzo, fue Israel quien canceló otra reunión sobre Irán como protesta por la decisión de EEUU de abstenerse, en lugar de votar en contra, en una votación en la ONU en favor de un alto al fuego en Gaza.



Peregrinos musulmanes, protegidos del sol con paraguas, en La Meca. RAFIQ MAQBOOL/AP

## Cientos de peregrinos mueren por el calor de camino a La Meca

La ciudad santa de Arabia Saudí alcanza hasta los 51,8 grados

#### LARA VILLALÓN

Una ola de calor sin precedentes con temperaturas récord de 51 grados ha marcado la tradicional peregrinación musulmana a La Meca, causando centenares de fallecidos por las altas temperaturas. Fuentes diplomáticas de varios países asistentes al evento anunciaron que al menos 577 personas han fallecido desde el lunes. «Todos ellos murieron a causa del calor», señaló un diplomático egipcio a la agencia de noticias AFP.

El número de fallecidos podría ser mucho mayor, ya que las cifras actuales se basan en los datos obtenidos por cada país en las morgues de los hospitales de La Meca. Según las autoridades saudíes, centenares de feligreses habrían entrado al país para hacer la peregrinación sin registrar un visado de turista, por lo que no se tienen datos de la totalidad de afectados.

Varios testimonios relataron a la prensa local haber visto centenares de personas desmayadas en las zonas donde se llevaban a cabo los rituales islámicos. «Las ambulancias no sabían qué camino tomar, parecía el día del juicio final, el fin de los tiempos», señaló a Reuters Azza Hamid Brahim, una peregrina egipcia de 61 años.

Riad ha señalado que han atendido más de 3.000 casos de «agotamiento por el calor» durante las ceremonias religiosas, que en su mayor parte se celebran al aire libre y bajo altas temperaturas. El pasado lunes las autoridades de Indonesia

anunciaron la muerte de más de un centenar de sus ciudadanos en la peregrinación de La Meca, pero aún no han especificado cuántos de ellos fallecieron por el calor. La mayoría de los fallecidos eran asistentes de avanzada edad con problemas de corazón o diabetes. Sin embargo, al menos un niño de nacionalidad egipcia habría fallecido por golpe de calor.

Las autoridades saudíes tomaron este año medidas extraordinarias para paliar el aumento de las temperaturas después de que 240 peregrinos fallecieran el año pasado por golpes de calor. «La prevención es lo más importante y el compromiso de los peregrinos de no salir en las horas de mayor calor, excep-

1,8

Millones de personas. Es la cifra de musulmanes de todo el mundo que han participado en la peregrinación a La Meca.

to cuando sea necesario, o de utilizar un paraguas para reducir el agotamiento por el calor», señaló el Ministerio de Salud en un comunicado. «El estrés por el calor es el mayor desafío», añadió la nota.

La peregrinación a La Meca, conocida como *Hajj*, es un rito obligatorio para todos los musulmanes al menos una vez en la vida y congrega a millones de feligreses anual-

mente en los lugares sagrados de Arabia Saudí. El evento cambia de fecha cada año debido a que sigue el calendario lunar islámico y en esta ocasión se ha celebrado del 14 al 19 de junio, coincidiendo con una ola de calor sin precedentes en la región. La ceremonia empezó con temperaturas de 48 grados y alcanzó una cifra récord jamás registrada en la Meca de 51,8 grados el martes.

En la ciudad cercana de Mina, donde se llevaron a cabo otros rituales al aire libre, la estación meteorológica registró 46 grados. La tradicional peregrinación a La Meca se ve cada año más afectada por el cambio climático, con un aumento de la temperatura media de 0,4 grados en la última década, según un reciente estudio.

El aumento de temperaturas preocupa a las autoridades saudíes porque todos los rituales en La Meca y Mina se celebran durante horas y al aire libre. La ceremonia empieza con una peregrinación al monte sagrado de Arafat y continúa con la lapidación al diablo en Mina, donde los peregrinos arrojan piedras a tres muros de hormigón bajo un sol ardiente. En La Meca se realiza la *tawaf* o circunvalación, las siete vueltas a la construcción sagrada de la Kaaba.

Riad atribuye el aumento de incidentes a las personas que acudieron al evento sin registrarse. «Los peregrinos irregulares provocaron un gran caos en los campos de peregrinos, con el colapso de los servicios», señaló un funcionario a la agencia AFP.

## **MUNDO**



VICTORIA Abogada como su marido, 'Lady Vic' no está teniendo ningún papel en la campaña **STARMER** electoral del que muy probablemente será el próximo primer ministro del Reino

Unido • Ambos quieren mantener a salvo el anonimato de sus dos hijos y Victoria tiene intención también de continuar trabajando en el NHS, el Servicio Nacional de Salud británico, aunque viva en Downing Street

#### CÓNYUGE DEL LÍDER DEL PARTIDO LABORISTA

## La esposa 'invisible' de Starmer

CARLOS FRESNEDA LONDRES

«¿Quién carajo se ha creído que es?» Fue la primera reacción de Victoria Alexander en su primer intercambio (telefónico) con Keir Starmer. Los dos trabajaban como abogados en un mismo caso, ella hizo acopio de toda la documentación, él se disponía a dar la cara ante los tribunales y quería cerciorarse de que tenía toda la información precisa. «¿Estás segura?», inquirió él en tono insidioso. «Estoy segura», asintió ella.

Entonces dejó escapar el reproche: «Who the fuck...?». Según ella, el teléfono estaba colgado y solo pudieron oírlo sus compañeros. Según él, la línea no se había cortado y escuchó de lejos el poco halagador comentario de su invisible interlocutora.

Después de ese primer desencuentro, la cosa solo podía ir a mejor. Keir y Victoria se pusieron cara semanas después, en una cena de abogados en la que saltaron una vez más las diferencias (ella pidió menú vegetariano, a él le sirvieron carne). Quedaron en tomar una copa algún día, y volvieron a verse en el pub Lord Stanley de Camden, y todo salió ya rodado hasta el viaje que hicieron a Grecia, cuando él habló del casorio con las manos vacías y ella tuvo que recordarle: «¿No nos hará falta un anillo?»

Mirando hacia atrás, y en confesiones a su biógrafo Tom Baldwin, Keir Starmer apunta las cualidades que llegó a ver en Vic, como todo el mundo la conoce: «Me pareció una mujer con los pies en el suelo, atrevida, divertida, astuta y absolutamente espléndida». 17 años después de la boda, con un hijo de 16 y otra de 13, Starmer admite que su amor por ella va a más y justifica así su invisibilidad durante la campaña...

«Nos preocupan nuestros hijos, es probablemente lo que más me mantiene despierto por la noche. Estamos en la fase de tomar cada día según viene, eso es muy de Vic... No estamos haciendo muchos planes, sería un poco presuntuoso. Pero estamos intentando protegerles. No les mencionamos en público. No usamos sus fotos. Procuramos preservar su espacio. Pero estoy preocupado».

La preocupación se extiende al hecho de tener que abandonar su casa de toda la vida, una propiedad de dosmillones de euros en Kentish Town. A Victoria le cuesta hacerse a la idea de abandonar el luminoso noroeste



Keir y Victoria Starmer llegan a la Conferencia del Partido Laborista celebrada en Liverpool en octubre. P. ELLIS / AFP

de Londres para trasladarse al epicentro de la política británica y enclaustrarse en las penumbras de Downing Street.

«¿Por qué la mujer de Starmer se mantiene fuera de la campaña electoral?», fue la pregunta que lanzó en grandes titulares el diario conserva-

dor The Daily Telegraph, cuestionando la invisibilidad de Lady Vic (como también se la conoce desde que Keir Starmer fue investido como sir en 2014 por sus servicios al frente de la Oficina del Fiscal General).

The Daily Mail se refiere a ella como «la primera dama reticente», mientras que el portal Guido Fawkes la ha rebautizado directamente como «the Cut Out Woman» («la mujer recortada»). Aunque siempre se ha distinguido por el celo con el que ha defendido su privacidad, existe también una razón política: no ponerla a tiro de los tabloides ni de las redes sociales, siguiendo las instrucciones que le han valido a Starmer el sobrenombre de Capitán Cautela.

Victoria Starmer no tiene siquiera página en Wikipedia. De ella se sabe que es 10 años más joven que su marido (que cumplirá 62 en septiembre). Es descendiente de inmigrantes judíos polacos y ha querido mantener la tradición judía con sus hijos y con esporádicas apariciones en la sinagoga de St. John's Wood (lo cual explica también el celo con el que Starmer ha perseguido el antisemitismo en el Partido Laborista y su controvertida posición ante la ofensiva israelí en Gaza que provocó la fuga de decenas de concejales musulmanes).

Lady Vic es una gran aficionada a las carreras de caballos, aunque no la veremos precisamente estos días en Ascott. Le apasiona la música y la comida, y ha logrado que su marido deje de comer carne, aunque no pescado. Curiosamente, lleva más tiempo como activista en el Partido Laborista que su marido, y en 1997 participó como voluntaria en la campaña victoriosa de Tony Blair.

Aparentemente, y pese a ser abogada como ella, no aspira a tener un papel activo como el de Cherie Blair, ni como esposa millonaria a lo Akshata Murty, ni tampoco de figurante como Samantha Cameron, aunque Lady Vic ha sido ensalzada por su glamuroso estilo en sus fugaces apariciones como mujer de rojo o de azul marino (como cuando apareció con un vestido de Claudie Pierlot en la conferencia laborista de Brighton en 2021).

Vicha dejado claro a su marido que piensa seguir trabajando en el departamento de Salud Laboral del NHS (Servicio Nacional de Salud), algo que

#### «Es una mujer atrevida, divertida v astuta», según afirma su marido

#### No aspira a tener un papel activo como mujer del primer ministro

el propio Starmer asegura que le ha sido de gran ayuda para tomarle el pulso a la sanidad pública. «Ella ama su trabajo y quiere seguir haciéndolo», declaró el líder laborista a The Times. «Gracias a eso, tengo una línea directa sobre los retos diarios y la moral del personal del NHS».

La cocina familiar ha sido siempre el punto de encuentro personal y político de sir Keir y Lady Vic, y ese espíritu esperan poder trasladarlo allá donde vivan tras las elecciones del 4 julio. «Siempre hemos hecho frente a las situaciones según nos vienen», confesaba la propia Victoria al biógrafo Tom Baldwin. «No creo que sea diferente para Keir. Siempre ha sido él mismo, y será capaz de hacer frente a las situaciones duras porque así es como se consiguen las cosas. Y nosotros haremos lo que tengamos que hacer también».



UN PROYECTO DE:



**BAJO LOS AUSPICIOS DE:** 



SPONSORS:























## ACTUALIDAD ECONÓMICA

## España salva el déficit pero Bruselas afea la «precariedad» laboral

• Evita el expediente que sí impone a Francia o a Italia, pero la Comisión demanda mejoras en el empleo público y los jóvenes

#### DANIEL VIAÑA MADRID

La Comisión Europea anunció ayer que salva a España del procedimiento de déficit excesivo ya que, a pesar cerrar el año pasado el 3,6% del Producto Interior Bruto (PIB), la previsión es que la desviación se reduzca hasta el 3% en el presente ejercicio y se quedé así en el límite de referencia. La decisión fue incluso adelantada y celebrada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, antes de que se hiciese pública. «La Comisión Europea nos ha sacado del procedimiento de déficit excesivo, es decir, estamos expandiendo la economía, haciendo crecer la economía, creando empleo y consolidando las cuentas públicas», afirmó durante la sesión de control al Ejecutivo.

Pero desde Bruselas también se señaló, de manera muy directa, uno de los mayores problemas que sufre la economía española: el todavía alto nivel de desempleo, con un 12% de paro que es el «doble» de la media europea. Y aunque reconoce los avances en la creación de empleo que se han producido durante los últimos años, Bruselas muestra una especial preocupación por la «precariedad» laboral que existe en España.

«A pesar de las considerables mejoras registradas, la precariedad laboral sigue estando muy extendida, especialmente en el sector público y entre los jóvenes», apunta la Comisión en el capítulo dedicado a España dentro de su paquete de primavera del semestre europeo. El porcentaje de contratos temporales en la Administración, prosigue, roza el 30% y «afecta especialmente a las mujeres y a los sectores sanitario y educativo». «La proporción de empleados con contrato de duración determinada se encuentra entre las más altas de la UE», incidió la comisión precisamente el día en el que el Ejecutivo propuso una oferta de empleo públi-

**40.000 PLAZAS** 

EN LA OFERTA DE

**EMPLEO PÚBLICO** 

El Gobierno propuso ayer a los

empleo público histórica que,

40.000 plazas de funcionario.

Se trata de unas 16.700 plazas

Administración del Estado. A

ello hay que sumar, al menos,

interna y casi 8.700 más para

Fuerzas Armadas, Fuerzas y

de la oferta de empleo 2024 se

Cuerpos de Seguridad del

cuantifica en 40.121 plazas,

cifra que supera las 39.574

incluso superior ya que el

de Ministros.

aprobadas el pasado año. El

dato final, además, podría ser

Gobierno podría incrementar-

lo cuando finalmente apruebe

la oferta de empleo en Consejo

otras 10.600 de promoción

por primera vez, supera las

sindicatos una oferta de

de turno libre en la

co para este año que, por primera vez, superará las 40.000 plazas.

Los jóvenes, por su parte, «sufren tasas de trabajo a tiempo parcial 2,3 veces más altas que la media de la UE [49,1% frente a 21,3%]». Y, además, «tres de cada cinco jóvenes que trabajan lo hacen desde hace menos de un año», lo que, una vez más, es «una de las cifras más elevadas de la Unión Europea».

Otro aspecto que destaca de manera negativa en el documento de la Comisión, y que está directamente relacionado con la situación del mercado laboral, es la baja productividad de la economía española. «Continúa

por debajo de la media de la UE», apunta el texto, para a continuación subrayar que la productividad por hora trabaja se mantiene «por debajo de los niveles previos a la pandemia».

«La distancia con respecto a la media de la UE ha aumentado de manera significativa en la última década», expone, y algunos de los factores más preocupantes son la escasez de personal cualificado, la fragmentación del mercado laboral o la limitada in-

versión en I+D.

embargo, no aludió ayer en ningún momento a esta llamada de atención de la Comisión y sí subrayó que, además de no estar dentro del procedimiento de déficit, España también ha dejado de formar parte de los países con desequilibrios económicos. «Salimos, por primera vez desde 2012, del grupo de países con Estado. De esta manera, el total desequilibrios macroeconómicos. La Comisión reconoce la mejora estructural de nuestra economía, que se sitúa como uno de los motores de crecimiento de la Unión», celebraba ayer el ministro de Economía, Carlos Cuerpo.

«España ya no presenta desequilibrios macro y ya no tiene que estar sujeto a una vigilancia reforzada», ahondan fuentes del mismo departamento para explicar la im-



Paolo Gentiloni, Nicolas Schmit y Valdis Dombrovskis, ayer en Bruselas. EFE

trol tras la vuelta de las reglas fiscales, es sin duda positiva.

No lo es tanto, en cambio, para otras dos grandes economías europeas: Italia y Francia. La Comisión incluye ambos países en el procedimiento de déficit excesivo, decisión que en el caso francés, además, se produce tras la victoria de la extrema derecha en las elecciones europeas y el adelanto de las elecciones legislativas por parte del presidente Macron. La economía francesa registró una desviación del 5,5% y para este año la Comisión prevé una ligera e insuficiente corrección al 5,3%. Fuentes del Ejecutivo francés señalaron ayer que la mayoría que salga de los comicios legislativos del 30 de junio y



**REFLEXIONES ARCANAS IGNACIO DE LA TORRE** 

#### Cuando Francia tiene más riesgo que Portugal

Mark Twain acuñó la conocida frase «la historia no se repite, pero rima». Esta semana los bonos franceses a diez años presentaban una rentabilidad ligeramente superior a la de los bonos equivalentes portugueses

(3,20% frente a 3,17%), y eso, a pesar de la significativamente menor liquidez relativa del bono portugués frente al francés, algo que debería redundar en una mayor rentabilidad del primero asumiendo que los dos países fueran igual de arriesgados en el resto de los componentes (en realidad, el rating por S&Ps de Portugal es A-, inferior al de Francia, AA-). Se trata de una de las escasas veces en la historia en la que se observa esta situación. En este caso, la historia, ni se repite, ni rima.

¿Qué está ocurriendo? Si en nuestra última columna comentábamos cómo la degradación institucional afectaba al crecimiento económico y, por lo tanto, a nuestra prosperidad, en esta nos centrare mos en el daño tangible que el riesgo

político puede generar a un país, y por extensión, a sus ciudadanos presentes y

Francia presentará en 2024 un déficit fiscal cercano al 5,3% del PIB, frente a una media de 3,0% en la zona euro (España posiblemente termine ligeramente por encima del 3% de déficit), frente a un supe rávit de +0,4% en Portugal. Esta situación ha provocado que Francia, e Italia, junto con otros cinco países, entren en el llamado "protocolo de déficit excesivo", lo que les obligará, en cumplimiento de sus obligaciones con otros miembros de la UE, a realizar ajustes progresivos para estabilizar el déficit hacia cotas más sostenibles. Ello conllevará reducciones de gasto público e incremento de impuestos, aunque el proceso se graduará en un periodo de cuatro años, o siete si se acometen condiciones ad hoc.

La reciente victoria de RN, el partido de Le Pen, en las elecciones europeas, ha llevado al presidente Macron a convocar elecciones legislativas anticipadas: la segunda vuelta tendrá lugar el próximo 7 de julio. El programa económico del partido de Le Pen responde al populismo más clásico: anunciar medidas de enorme coste sin especificar cómo se va a pagar. Entre otras, reducir el IVA energético y volver a recortar la edad de jubilación. Estas acciones podrían suponer un déficit fiscal adicional cercano al 3,7% según el Instituto Montaigne, es decir, gastar ahora lo que no se tiene y que lo afronten los hijos que hoy no votan. Muy patriótico, solidario y democrático. La suma de ambas

PAULA MARÍA MADRID

Los interrogantes sobre el futuro

de Teresa Ribera en Bruselas han

sumido al Ministerio de Transición

Ecológica en una situación de in-

terinidad. En las últimas semanas.

la vicepresidenta tercera no solo ha

incrementado su actividad comu-

nitaria en detrimento de su agen-

da política y sectorial en el país,

también está dilatando decisiones

de envergadura, como el nombra-

miento de casi una decena de pues-

tos que ejercerán funciones clave

Hace un mes que el BOE dio cuen-

ta de la última reorganización inter-

na de la cartera. De ella surgieron

dos nuevas subsecretarías genera-

les, la de Infraestructuras e Integra-

ción del Sistema Energético y la de AlmacenamientoyFlexibilidad.Según fuentes próximas al ministerio, los equipos ya se han dividido en función de la nueva estructura, pero todavía no se ha designado a los responsables de dos áreas a las que, pese a no estar en el primer escalafón del organigrama, se les han atribuido funciones muy relevantes para la transición energética en ciernes. En la práctica, la falta de liderazgo tiene paralizadas estas dos subdirecciones. «En los periodos interinos nadie toma ninguna deci-

en el despliegue de renovables.

## ACTUALIDAD ECONÓMICA



#### 7 de julio tendrá que trabajar con la Comisión Europea para definir la estrategia a medio plazo para reducir ese déficit excesivo por debajo del lí-

mite del 3%, informa Efe.

Italia, por su parte, registró un déficit incluso más elevado el pasado año: un 7,4% del PIB. El esfuerzo que tendrá que hacer será, por lo tanto, incluso más elevado. Pero desde el Gobierno de Meloni se apuntó que el

«procedimiento de infracción esta ampliamente previsto». «Desde que llegamos al Gobierno hemos empezado un proceso de responsabilidad y sostenibilidad en las finanzas públicas que ha sido apreciado por los mercados y las instituciones», añadieron. El número total de países expedientados asciende a siete, con Bélgica, Hungría, Malta, Polonia y Eslovaquia además de los ya apuntados.

magnitudes, 5,3% y 3,7% ofrece la escalofriante dimensión de 9% de PIB, por eso los mercados se preocupan, ya que Francia presenta una deuda pública de 110% de PIB.

¿Cuáles son las implicaciones de esta situación? Francia tendrá que pagar más para atender a los intereses de la deuda, y como tendrá también que hacer frente a sus compromisos con la zona euro, los recortes en gasto público y subidas de impuestos serán todavía más abultados. El gasto público en la práctica se concentra, aparte de en los mencionados intereses de deuda, en pensiones, sanidad y educación. El resultado es que el populismo se paga en forma de mayores intereses, mayores impuestos y menores prestaciones sociales. Por eso gobiernos populistas de izquierda y

de derecha, como el de Tsiripas en Grecia y el de Salvini en Italia recularon: una simple calculadora les permitió observar que la consecuencia de su populismo es infligir más daño al ciudadano.

Portugal fue intervenida por la *troika* (FMI, BCE y Comisión Europea) en 2011, realizando ajustes que permitieron al país sanear sus cuentas públicas. Al igual que Irlanda, y en menor medida Grecia, otros países intervenidos han experimentado un fuerte crecimiento económico con unas finanzas públicas cada vez en mejor estado. El riesgo político en Portugal es inferior que en otros países de la zona euro. Aunque también tenga sus partidos populistas, existe un acuerdo tácito entre los partidos lusos de centro derecha y de centro izquier-

ecia y el da para dotar al país de estabilidad política.

Por eso hoy en día Francia presenta más
e la riesgo soberano que Portugal.

Yo creo que la sangre no llegará al río en

sión de calado», aseguran fuentes próximas. La urgencia por

designar a los máximos responsa-

bles de estas dos subdirecciones es

especialmente acuciante en el caso

de la división de Infraestructuras

que, según fuentes del sector, su-

pondrá una unidad administrativa

específica con personal dedicado,

por primera vez al 100%, a acelerar

la tramitación de proyectos, uno de

los mayores escollos que hoy frenan

la transición verde a nivel nacional.

Yo creo que la sangre no llegará al río en Francia. En el improbable caso de que unas elecciones en las que se vota en clave nacional y a dos vueltas otorgaran una mayoría a Le Pen y se generara un gobierno de cohabitación, RN tendría que adoptar medidas difíciles, en contra de sus vanas promesas. Por eso ahora, cuando se les pregunta si van a revertir la reforma de pensiones, responden «ya veremos». Además, RN tendrá que realizar los ajustes fiscales arriba expuestos, lo que desgastará al partido de cara a las elecciones presidenciales. Una cosa es prometer, otra, gobernar. La previsible falta de mayoría absoluta en la

A estos dos cargos ministeriales hay que sumar la designación de los siete miembros de la futura Comisión Nacional de Energía (CNE), cuyo anteproyecto de ley fue aprobado por el Consejo de Ministros hace ya cuatro meses. Se trata de

Mercados y la Competencia (CNMC). Ribera justificó la resurrección del supervisor energético, precisamente, por la necesidad de un órgano específico que hiciera frente a la irrupción del cambio climático en la agenda pública internacio-

un organismo que existió en el pa-

sado, hasta que el Gobierno de Ma-

riano Rajoy decidió suprimirlo en

2013 mediante su fusión con otros

seis supervisores sectoriales para

crear la Comisión Nacional de los

Parálisis ministerial por

La vicepresidenta dilata designaciones clave para el giro verde

las dudas sobre Ribera

dario de la segregación. «Ahora mismo no se habla del tema, no es prioridad», asegura una fuente cercana a la cartera

La próxima semana se celebrará en Bruselas una cumbre de la que puede salir un pacto para el reparto de altos cargos comunitarios. Todas las quinielas indican que Ursula von der Leyen repetirá al frente de la Comisión. El resultado del 9-J ha reforzado a Pedro Sánchez como negociador socialista y todo apunta a que el presidente español aprovechará esta posición para presionar, ya en la citada cumbre, a los líderes y Von der Leyen en aras de asegurarle una vicepresidencia comunitaria a Teresa Ribera, quien aspira a algo más que a una cartera climática rasa.



La vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, ayer en el Congreso. EFE

nal. Y es que el ministerio calificó de «insuficiente» la especialización de la CNMC para afrontar «con garantías» los desafíos de la descarbonización. En su día, la ministra afirmó que tramitará el proyecto de ley por la vía de urgencia en aras de que esté aprobado, como tarde, a finales de año, si bien en el seno de la CNMC se daba por descartado que el resultado de las elecciones europeas determinarían el calen-

La UE ha cerrado la legislatura verde y se encamina a la de la competitividad. En este contexto, Ribera y Sánchez quieren sumar a una eventual cartera ecológica, bien alguna materia de corte económico, bien una vicepresidencia ejecutiva, como ha ocurrido en estos últimos cinco años. En cualquier caso, Ribera podría seguir como ministra hasta pasado el verano, lo que alargaría el impasse que vive el departamento.

Asamblea Nacional de RN y el derecho de veto del presidente también moderarán cualquier resultado. Y lo más importante, la prima de riesgo, que actúa como guadaña contra el populismo.

Heródoto escribió en el siglo V antes de Cristo que la nobleza persa educaba a sus hijos en dos máximas. La primera, no mentir. La segunda, no incurrir en deudas, «porque el que incurre en deudas acaba mintiendo». La deuda, el déficit y el populismo es la mayor verdad que dejamos hacia la indefensa siguiente generación. Y para ocultar nuestra indignidad, mentimos y nos mentimos.

**Ignacio de la Torre** es economista jefe de Arcano Partners y profesor del Instituto de Empresa

## ACTUALIDAD ECONÓMICA



#### IAG PIDE UNA «AMPLIACIÓN SOSTENIBLE» DE EL PRAT

IAG es partidaria de una ampliación de El Prat «con criterios de sostenibilidad económica y ambiental». Su CEO, Luis Gallego (izqda.), dijo ayer que potenciar Girona o Reus «no sería útil» para convertir el aeropuerto de Barcelona en un 'hub'. En la presentación de un estudio sobre su impacto en la economía catalana, el 'holding' propietario de Iberia, British Airways, Vueling y Level anunció que abrirá un laboratorio de inteligencia artificial en Viladecans y señaló como clave para reforzar su posición «en el corredor Atlántico Sur» la autorización de Bruselas a la compra de Air Europa. Gallego aseguró también que IAG decidirá «pronto» si recupera el reparto de dividendos entre los accionistas, suspendido en 2020 por el Covid. G. MELGAR FOTO: D. RAMÍREZ

## El calor amenaza el turismo

La intención de volver a España entre los viajeros que sufrieron olas de calor como la de 2023 decae un 14%, según CaixaBank

#### CÉSAR URRUTIA MADRID

El verano de 2023 fue el tercero más cálido desde que hay registros, sólo superado por el de 2022 y el de 2003 y a los turistas extranjeros, o a una parte relevante de ellos, es algo que no les gusta. Las olas de calor que han protagonizado las últimas temporadas estivales han provocado que la intención de repetir decaiga hasta un 14% entre los visitantes que las vivieron, según un estudio elaborado por el servicio de estudios de CaixaBank.

La conclusión de CaixaBank Research es que estos datos ponen de manifiesto la vulnerabilidad del turismo internacional ante las olas de calor y su sensibilidad del sector al cambio climático. «Esto subraya la importancia de que el sector turístico participe activamente en la lucha contra el cambio climático y aplique medidas de adaptación para mitigar sus efectos negativos».

El clima se suma así a otros problemas crecientes como la masificación o las «externalidades negativas» (pisos turísticos y vivienda, servicios públicos...) que España afronta si quiere consolidarse como el destino turístico más potente del mundo. Pero en el corto plazo está por ver qué sucederá en los próximos meses, cuando se espera que el pico de la

#### **DATOS**

PIB TURÍSTICO. El PIB turístico superará holgadamente los niveles precovid con la llegada de más de 90 millones de viajeros, la mayor parte de ellos europeos. La riqueza nacional dependerá en un 13% del turismo.

RENTABILIDAD. Los hoteles disparan su rentabilidad por mayor ocupación y subida de precios, según CaixaBank, que destaca los problemas de vivienda y masificación como retos para el sector.

mejor temporada turística de la historia, con más de 90 millones de visitantes, coincida con otro verano particularmente cálido.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), las probabilidades de que en los próximos meses se registren temperaturas más altas de lo normal oscilan entre el 70% y el 100%.

CaixaBank obtiene sus conclusiones a partir del cruce de información de las temperaturas en el sistema Copernicus con el gasto en tarjetas en terminales de pago geolocalizados en puntos turísticos en 2022 y 2023. Normalmente, la propensión a repetir es aproximadamente del 13% cuando la temperatura es similar al promedio histórico. A partir de variaciones de 5º sobre el promedio, el atractivo de ese destino pierde fuerza.

Si la estimación del servicio de estudios de CaixaBank es acertada, una parte de los turistas que ya estuvieron en España el verano pasado podrían recordar como una mala experiencia las dos olas de calor que en el mes de julio llevaron tanto las temperaturas máximas como las mínimas (nocturnas) muy por encima de los valores habituales para esta época del año y en lugares como Málaga se llegó a los 44 grados mientras en Barcelona se activaban refugios climáticos para los ciudadanos con 36 grados. Agosto no dio tregua y, de hecho, se convirtió en el más cálido de la serie histórica con 1,8º más de calor que el promedio debido a dos olas de calor en la península-en Valencia se llegó a 45° y en puntos del Cantábrico a los 40°-y otras dos en

# Extranjeros para aliviar el problema de vacantes

Saiz aprobará en semanas el cambio de reglamento para facilitar la inmigración

#### ALEJANDRA OLCESE MADRID

El Gobierno tiene previsto aprobar en semanas una reforma del reglamento de extranjería, cuyo objetivo principal es simplificar y reducir los procedimientos y autorizaciones de residencia y trabajo para facilitar la incorporación de inmigrantes a nuestro mercado laboral, y contribuir así a aliviar los problemas que tienen las empresas para cubrir vacantes.

«Estamos trabajando de manera intensa en la reforma del reglamento y el compromiso es que esté listo en las próximas semanas. Se está haciendo de forma dialogada con comunidades autónomas, corporaciones locales y todos los organismos que han hecho aportaciones en distintas reuniones bilaterales que ha mantenido el Ministerio. Estamos analizando con los agentes sociales el diagnóstico de los perfiles que necesitan las empresas (...) Tenemos que apoyarnos en el diálogo social para mejorar la capacitación de los que vienen y adecuarla a las necesidades de las empresas», aseguró ayer Elma Saiz, ministra de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones.

Desde finales de 2020, en que se aliviaron las restricciones derivadas de la pandemia, España ha incrementado su población en 1,29 millones de personas, de las que el 91,2% (1,17 millones) son extranjeros. De ellos, el 69,6% (821.100) se han incorporado al mercado laboral; de hecho, cuatro de cada diez puestos creados en los últimos tres años y medio han sido ocupados por población foránea.

Esa mano de obra inmigrante, no obstante, no ha sido suficiente para cubrir todos los puestos que ofertan las empresas y para los que no consiguen candidatos, bien porque son pocos, porque no disponen de la cualificación o aptitudes necesarias, o porque se produce un desajuste entre los puntos geográficos en los que residen estos extranjeros y la ubicación de las compañías que no encuentran candidatos. Por todo ello, la reforma del reglamento se hace de forma paralela y coordinada a una ampliación del Catálogo de ocupaciones de difícil cobertura - que a día de hoy está desactualizado-, en el que se establece en qué profesiones los empresarios pueden contratar a extranjeros a los que se les tramita una autorización expresa para residir y trabajar, ante la dificultad para encontrar candidatos.

VIAJES El Corle jnglos

Cuando viajes, viaja

## ACTUALIDAD ECONÓMICA

#### **BOLSA BANKINTER** Último cierre: 7,84 euros **1,71%** 7,65 <del>-</del> 9:00 17:00 11:00 13:00 15:00 TIPOS OFICIALES MAYORES SUBIDAS DEL IBEX % MAYORES BAJADAS DEL IBEX % +1,85 Grifols Unicaja Banco España Bankinter +1,71 Colonial Alemania 4,25 Indra +1,48 Cellnex Telecom Zona euro 4,25 Merlin Properties 5,25 Reino Unide IAG +1,41 CaixaBan EE.UU. 5,50 Acciona Energía Naturgy 0,10 Japón 1,50

| IBEX 35         |                      |                             |                 |               |
|-----------------|----------------------|-----------------------------|-----------------|---------------|
| ТÍТИLО          | ÚLTIMA<br>COTIZACIÓN | VARIACIÓN DIARIA<br>EUROS % |                 |               |
| Acciona         | 111,400              | -1,400 -1,24                | 111,300 112,700 | -20,09 -16,43 |
| Acciona Energía | 19,920               | -0,320 -1,58                | 19,810 20,520   | -18,68 -29,06 |
| Acerinox        | 9,950                | 0,025 0,25                  | 9,920 9,980     | 26,28 -6,62   |
| ACS             | 39,360               | -0,260 -0,66                | 39,360 39,820   | 62,09 -1,99   |
| Aena            | 185,800              | 0,900 0,49                  | 184,400 186,200 | 50,73 13,22   |
| Amadeus         | 63,000               | -0,020 -0,03                | 62,800 63,860   | 36,09 -2,90   |
| ArcelorMittal   | 22,000               | -0,080 -0,36                | 21,990 22,340   | 6,83 -14,28   |
| B. Sabadell     | 1,782                | 0,015 0,82                  | 1,756 1,795     | 32,59 60,06   |
| B. Santander    | 4,452                | -0,001 -0,01                | 4,417 4,488     | 43,52 17,78   |
| Bankinter       | 7,836                | 0,132 1,71                  | 7,682 7,886     | 1,72 35,20    |
| BBVA            | 9,250                | 0,028 0,30                  | 9,176 9,332     | 62,22 12,45   |
| CaixaBank       | 5,052                | 0,050 1,00                  | 4,970 5,070     | 17,92 35,59   |
| Cellnex Telecom | 31,310               | -0,680 -2,13                | 31,280 32,010   | 15,54 -12,20  |
| Colonial        | 5,595                | -0,185 -3,20                | 5,565 5,815     | 19,35 -14,58  |
| Enagás          | 14,340               | -0,070 -0,49                | 14,280 14,480   | 8,95 -6,06    |
| Endesa          | 18,890               | 0,135 0,72                  | 18,660 18,890   | 16,05 2,33    |
| Ferrovial Se    | 36,380               | 0,020 0,06                  | 36,200 36,500   | 14,12 10,18   |
| Fluidra         | 21,640               | -0,020 -0,09                | 21,620 21,880   | 34,91 14,80   |

| TÍTULO            | ÚLTIMA     | VARIACIÓN DIARIA |       | AYER   |        | VARIACIÓN AÑO % |        |
|-------------------|------------|------------------|-------|--------|--------|-----------------|--------|
|                   | COTIZACIÓN | EUROS            | %     | MIN.   | MÁX.   | ANTERIOR        | ACTUAL |
| Grifols           | 8,688      | -0,510           | -5,54 | 8,480  | 9,278  | 43,50           | -43,79 |
| IAG               | 2,015      | 0,028            | 1,41  | 1,990  | 2,028  | 28,08           | 13,14  |
| Iberdrola         | 11,990     | -0,095           | -0,79 | 11,965 | 12,125 | 15,38           | 1,01   |
| Inditex           | 46,880     | 0,020            | 0,04  | 46,510 | 47,100 | 67,59           | 18,89  |
| Indra             | 20,620     | 0,300            | 1,48  | 20,420 | 20,760 | 34,32           | 47,29  |
| Logista           | 26,720     | 0,120            | 0,45  | 26,480 | 26,740 | 15,61           | 9,15   |
| Mapfre            | 2,172      | 0,002            | 0,09  | 2,154  | 2,178  | 20,23           | 11,79  |
| Meliá Hotels Int. | 7,510      | -0,080           | -1,05 | 7,500  | 7,600  | 30,19           | 26,01  |
| Merlin Properties | 10,520     | -0,210           | -1,96 | 10,510 | 10,770 | 23,66           | 4,57   |
| Naturgy           | 20,300     | -0,260           | -1,26 | 20,300 | 20,780 | 17,57           | -24,81 |
| Redeia            | 17,330     | 0,160            | 0,93  | 17,140 | 17,330 | -0,68           | 16,23  |
| Repsol            | 14,565     | 0,065            | 0,45  | 14,535 | 14,665 | -2,69           | 8,29   |
| Rovi              | 85,000     | -0,200           | -0,23 | 84,250 | 85,400 | 72,15           | 41,20  |
| Sacyr             | 3,324      | -0,038           | -1,13 | 3,300  | 3,350  | 28,54           | 6,33   |
| Solaria           | 11,850     | -0,130           | -1,09 | 11,620 | 11,900 | 8,70            | -36,32 |
| Telefónica        | 3,998      | -0,001           | -0,03 | 3,978  | 4,014  | 17,09           | 13,13  |
| Unicaja Banco     | 1,268      | 0,023            | 1,85  | 1,235  | 1,278  | -5,39           | 42,47  |
|                   |            |                  |       |        |        |                 |        |

## La incertidumbre política amenaza las salidas a Bolsa

El inversor americano se marcha y Tendam es la primera víctima en España

#### LAURA DE LA QUINTANA MADRID

En año electoral, con cerca de la mitad de la población mundial llamada a las urnas, lo que no se esperaban los inversores es que Francia también fuera uno de ellos, pero el auge de la extrema derecha en los comicios europeos lo ha cambiado todo. El calendario es truculento para pedir calma a las grandes manos que mecen el mercado y esto ha provocado ya la primera cancelación de una salida a Bolsa confirmada, la del fabricante de zapatillas deportivas italiano Golden Goose que, a 48 horas de su estreno en Milán, decidió echarse atrás y esperar, con una valoración próxima a los 1.700 millones de euros.

El próximo 4 de julio Reino Unido celebrará elecciones generales, aunque el verdadero quebradero de cabeza es Francia que celebrará una primera vuelta a la Asamblea Nacional el 30 de junio y la segunda será el 7 de julio. El gran temor para los inversores es que Marine Le Pen, candidata del antiguo Frente Nacional, repita el éxito que obtuvo en las europeas, con el 31% de los votos. «Si esto sucediera, no sería bien recibido por los mercados financieros (...) y la percepción del inversor extranjero resultaría muy afectada en vista de un gobierno que carece de experiencia para liderar un país», señalan los analistas de Goldman Sachs.

Aquí en España la primera víctima de la incertidumbre ha sido Tendam. La propietaria de cadenas como Cortefiel, Springfield o Women's Secret ha decidido no continuar con sus planes de salir a Bolsa en la ven-

tana de julio ante la volatilidad de las bolsas y después de que «algunos inversores de calidad hayan pedido más tiempo» a la compañía, apuntan fuentes financieras conocedoras de la operación. La firma textil mantiene, no obstante, sus intenciones de cotizar en España y no descarta aprovechar la siguiente ventana de oportunidad que se abre entre octubre y noviembre para cumplir con su compromiso de poner un primer pie sobre el parqué antes de que finalice su ejercicio fiscal el 28 de febrero de 2025.

«El mercado de renta variable en Europa es muy frágil y está sujeto a todo tipo de vicisitudes. Las ventanas se cierran con mucha rapidez cuando hay mucha volatilidad», sostienen fuentes de un despacho de abogados estadounidense.

Ahora todas las miradas se posan sobre Europastry, que anunció el pasado martes su intención de salir a Bolsa para la segunda semana de julio. El líder del pan congelado en España, por delante de Monbake, plantea levantar unos 500 millones de euros, a través de una ampliación de capital y de la colocación del 20% de las acciones que controla el fondo MCH, que busca salir del capital. Fuentes financieras reconocen que les «sorprendería que fueran a grandes cifras en esta coyuntura» teniendo que colocarse en el rango bajo de valoración, más cerca de los 1.500 millones que de los 2.000. No obstante, la compañía mantiene su velocidad de cruceroyya ha mantenido las primeras reuniones iniciales con algunas de las mayores gestoras del país.



Fachada de un edificio de EVO Banco en Madrid. EUROPA PRESS

# Bankinter absorbe EVO Banco e integrará a sus clientes y empleados

La entidad concluirá la fusión en la primera mitad de 2025

#### MARÍA HERNÁNDEZ MADRID

Gloria Ortiz empieza a imprimir su sello propio en Bankinter pocos meses después de tomar las riendas como consejera delegada. La entidad aprobó ayer integrar a EVO banco en la estructura de Bankinter para «aprovechar al máximo las sinergias entre ambas entidades y potenciar así la transformación digital del grupo», según informó el grupo en una nota a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En Bankinter resaltan «la complementariedad» de ambos negocios como uno de los motivos detrás de la decisión de fusionarse. Los consejos de ambas entidades aprobaron este paso teniendo en cuenta que EVO logró el *break even* a cierre de 2023, esto es, el equilibrio de las cuentas a partir del cuales se prevé la entrada en beneficios, y teniendo

en cuenta también el crecimiento de EVO, especialmente en los últimos tres años.

La operación se llevará a cabo mediante una fusión por absorción y supondrá, en la práctica, la desaparición de la ficha bancaria de EVO Banco, es decir, su desaparición como entidad propia. La absorción también traerá consigo «la integra $ci\'on\,de\,los\,clientes, del\,negocio\,y\,de$ los empleados de EVO Banco bajo la estructura Bankinter». En concreto, EVO cuenta con unos 200 empleados y aportará unos 320.000 clientes activos, según fuentes de la entidad a EL MUNDO. El proceso de fusión culminará previsiblemente en el primer semestre de 2025, y no está decidido «a día de hoy» si eso supondrá en algún momento la desaparición de la marca EVO, tal y como trasladan las mismas fuentes.

Los clientes de la entidad absorbida seguirán operando de un modo 100% digital y además tendrán acceso a los productos y servicios financieros del grupo Bankinter. Por su parte, los clientes de la matriz tendrán acceso a nuevas funcionalidades y a cuantas innovaciones digitales se desarrollen en el futuro.

A nivel laboral, los empleados de EVO Banco se incorporarán al grupo Bankinter, desde donde seguirán desarrollando productos en todas las geografías en las que opera: España, Portugal Irlanda y Luxemburgo. «Esta iniciativa forma parte del plan de crecimiento que ha puesto en marcha recientemente la nueva consejera delegada, Gloria Ortiz, y cuyo principal objetivo es seguir mejorando la rentabilidad y la eficiencia del grupo, y maximizando el valor entregado a los accionistas».





LA SELECCIÓN. El diario alemán 'Bild', tras la conclusión de la primera

jornada del campeonato, sitúa a España como «máxima favorita» al título

#### NICO WILLIAMS

DELANTERO DE LA SELECCIÓN ESPAÑOLA. Es un tipo divertido, y cuando se relaja porque intuye que nadie le preguntará si le va a fichar el Barcelona, habla como cualquier chaval de 21 años que, cuando el fútbol le deja, es eso, un chaval de 21 años. Con su peculiar forma de entender la vida



PABLO GARCÍA / RFEF

## «Si no fuese por mi familia, se me habría ido un poco la pinza»



EDUARDO J. CASTELAO GELSENKIRCHEN

vil, con el que pasa entre tres y cuatro horas todos los días, aunque con la sonrisa con la que estima el tiempo se intuye algo más. Nico Williams tiene una de esas

Llega con el mó-

(Pamplona, 21 años) tiene una de esas risas contagiosas y una de esas personalidades que caen bien. Se extraña un poco cuando se le adelanta que, de fútbol, poco. Pero luego se relaja. Y se divierte. Y convierte las mentirijillas en respuestas sinceras de la juventud que tiene. Junto a Lamine Yamal, ha cambiado el estilo de la selección española. También sonríe con eso.

Pregunta. ¿Cómo está? Respuesta. Bien, deseando que llegue ya el partido contra Italia.

P.¿Qué hace un chaval de 21 años encerrado un mes en un hotel?

R. Bueno, jugar a la Play, al FIFA, al futbolín, hablando de nuestras cosas... P. ¿Y de qué hablan los jóvenes hoy?

R. De los juegos, de dónde vamos a ir de vacaciones, de los colegas... P. ¿Dónde va a ir de vacaciones?

R. No lo sé, donde me lleve el viento. P. En su vida normal, ¿cuántas veces sale a cenar en una semana?

R. No mucho. Me cuido mucho. Hombre, cuando ganamos un partido importante y me dan libre, suelo ir a cenar a un restaurante que me gusta mucho. Se llama Amaren.
P. ¿Y de fiesta?

**R.** De fiesta salgo poco. Cero. **P.** ¡Qué mentiroso!

R. [Risas]. Bueno, alguna vez cuando ganamos un partido importante. Por ejemplo este año cuando jugamos contra el Barça en la Copa y al día siguiente teníamos libre. En días así aprovecho para hacer lo que hace cualquier



chico de 21 años, salir con mis amigos y divertirme.

P. Las cero veces que sale de fiesta, ¿le agobian mucho?

R. Notas el cambio de no ser conocido a serlo. Antes ibas tranquilo y nadie te decía nada. Ahora tienes que ir con más cuidado, tener en cuenta que todo el mundo te mira, saber qué puedes hacer y qué no.

P. ¿Eso le supone un problema?

R. Hombre, no es lo mismo salir ahora que cuando nadie te conoce. Cualquier tontería que harías con tus amigos, cualquier vacile, pues te cortas un poco más a la hora de hacerlo.

P. ¿Qué hace cuando está por ahí y alguien saca el móvil y le graba?

R. Es increíble, pero pasa bastante. Es algo que a veces me ha molestado mu-

cho. A mí no me importa que me vengas y me pidas una foto o un autógrafo. ¡Hombre! Si estoy comiendo o cenando, espérate a que termine y entonces me la pides, yo encantado. Pero sí, hay veces que la gente no respeta. Estás tan tranquilo, te miran, sacan el móvil y te empiezan a grabar directamente en la cara. Son situaciones un poco incómodas, la verdad.

**P.** Cuando sale, ¿qué se toma? ¿alguna cervecita?

R. No me gusta, y tampoco el vino. Así que bebo Coca-Cola, que me gusta. P. Pero es mala para un deportista.

R. Pero es cero cero. A ver, mi hermano me ha dicho que cuando me haga mayor me gustará la cerveza. Pero de momento no me gusta.

P. No lo dude. ¿Alguna copita?

#### **40 ENFRENTAMIENTOS.** 13 victorias españolas, 11 italianas y 16 empates es

el balance. Barella es uno de los que eliminó a España en la última Eurocopa



R. Cuando se puede, sí. Es lo que te digo, los días que tenemos libres aprovecho para hacer lo que hace cualquier chaval de 21 años.

P. ¿Es difícil mantener la calma con esa edad, con fama y dinero?

R. ¡Qué va! Gracias a Dios tengo una familia increíble que si se me va la olla, me frena. Si no fuese por ellos, se me habría ido un poco la pinza. Conozco algunos chavales que les ha pasado.

P. ¿Nota que la gente se le acerca por interés?

R. Sí, hay mucha gente que se te acerca por interés, por quién eres. Pero yo sigo teniendo mi círculo de amigos, que no ha cambiado y espero que no cambie nunca, porque es donde me siento realmente cómodo y puedo ser

el de siempre, sin tener que aparentar nada de nada.

P.¿Cómo les detecta? A los que vienen por el interés digo.

R. Pues mira, cuando te vienen a hablar mucho de fútbol, de qué bien jugaste, qué bueno eres... Cuando uno viene muchas veces así, lo calas.

P. Las chicas también se le acercarán mucho...¿Nunca piensa: 'no soy tan guapo como para ligar tanto'? R. [Risas]. Bueno, sí que se acercan, la verdad, pero estoy muy tranquilo.

P. Eso es que tiene una novia.

R. No no, de momento no no tengo.

P.¿Quién es el, o la, que le da una colleja cuando se le va la pinza, como dice?

R. Mi madre primero, y si ella ve que no es suficiente, se acercan mi padre y mi hermano, y ahí se acaban las tonterías. No soy muy de que se me vaya la olla, mis padres y mi hermano siempre han sido muy humildes y

siempre pido permiso para hacer las cosas. Por ejemplo, me quise comprar un coche y lo primero que hice fue preguntarle a mi madre si podía, porque tenía el dinero, y no me dejó. Me dijo que no era el momento

P.Y no se lo compró.

R. No. A mí me gustan mucho los coches, y quería un coche que igual era demasiado para tener 18 años. Le pregunté a mi madre y a mi hermano y me dijeron que no era el momento de comprar ese tipo de coche, que me comprase uno más normal, que estuviese un par de años con él y a partir de ahí que ya veríamos.

P.¿Qué es su hermano para usted? R. Es un referente, es mi compañero de vida, mi mejor amigo, mi hermano mayor, mi padre. Es el que me ha hecho ser como soy.

P.¡Pero si al parecer se pasan todo el día peleándose!

R. ¡Sí claro! Somos hermanos, y los hermanos discuten todo el rato, te picas con él, intentas superarle. Pero vamos, mi relación con él es sagrada.

P.¿De verdad está seis horas con el móvil en la mano?

R.; No no! El otro día en la radio exageré. Luego lo miré y estoy tres o cuatro horas al día.

P. Hombre...

ESPAÑA / ITALIA

Unai Simón

Pellegrini Frattesi

Barella

Di Lorenzo

R. Ya, es un poco mucho. Hay que rebajarlo, a ver cómo lo hacemos.

P.¿Cuánto mantenimiento necesita su pelo tal como lo lleva?

R. Cada semana voy a raparme los la-

dos, y las rastas, cada tres o cuatro meses me las arreglo. P. Será caro ese mantenimiento

R. ¡Qué va! Es un amigo que tengo desde los 15 años.

P. Usted y Lamine se han cargado el tiquitaca en España, que se dice pronto.

R. Bueno, yo creo que el fútbol camina hacia un futuro más físico, y nosotros tenemos velocidad, tenemos uno contra uno... Supongo que por ahí

va la cosa. P.¿Cree que esta selección, con Lamine, con usted, con Balde, que no está aquí, refleja la España actual?

R. Sí. En el Athletic, Ramallo primero y mi hermano después fueron los primeros negros, y ahora viene una camada tremenda. Aquí en la selección lo mismo. Es el reflejo de que la gente se integra bien. Mis padres nunca han hecho daño a nadie, sólo han querido inte-

grarse y contribuir a la sociedad, y sus

nace racista. ¿Qué podemos concluir

nes a jugar en el parque, jugarán sin problema, y no reparan en el color de se divierten y ya está. La base de todo ños en el respeto y en la tolerancia, iremos mejorando.

P.¿Se ve ganando la Eurocopa?

P. ¿Y cómo se ve de mayor?

#### **GIANLUCA** SCAMACCA

**DELANTERO DE** LA SELECCIÓN **DE ITALIA** 

## El león bajo el látigo de Spalletti

#### INMA LIDÓNL GELSENKIRCHEN

El fútbol le ha salvado la vida a Gianluca Scamacca (Roma, 1999) y no duda en reconocerlo. En el barrio a las afueras de Roma donde nació, Fidene, no había futuro y el presente era perseguir la pelota en la calle con los amigos. «Era difícil no acabar en determinados círculos. Gracias al fútbol no me he descarriado», confiesa el máximo goleador de la Serie A que hoy pondrá en aprietos a España. A sus 25 años ha trotado por me-

dia Europa para acabar encontran-

do su lugar en el Atalanta en una temporada en la que ha marcado 19 goles, ha sido campeón de la Europa League y se le han abierto las puertas de la selección. Pero para radiografiar a Scamacca hay que volver al extrarradio romano y al origen de la fama de pendenciero que, según el propio jugador, arrastra desde los 16 años.

«Siempre la liaba en el colegio. Un día corté la luz de todo el edificio», relata el delantero, que comenzóa enmendarse en la cantera de la Lazio para después dar el salto a la Roma, donde comenzó a moldearse como goleador y a fijarse en los movimientos de Totti cuando le tocaba ser recogepelotas en

el Olímpico. Nunca pudo ni siquiera entrenar con él. Con 16 años, la Roma lo traspasó al PSV.

«Holanda es una escuela de fútbol. Fue una decisión atrevida de la que no me arrepiento», asegura el futbolista, que tuvo como entrenador a Ruud Van Nistelrooy. Pero aquel no era su lugar. Scamacca, sin haber cumplido la mayoría de edad, tenía tres o cuatro tatuajes y en el campo era capaz de todo, algo que chirriaba en un equipo modosito. «Si hacía un taconazo me decían si quería imitar a Ibrahimovic. Me veían raro. Y yo no entendía que para ir a tomarme un helado con ellos tuviera que decirlo 10 días antes», contaba el delantero en una entrevista a su regreso al *Calcio*. Porque fue incapaz de pasar más de dos años en Eindhoven, pero su figura ya apuntaba y sí, además de por los tatuajes, se asemejaba a la del astro sueco. 1,95 de altura, buen juego aéreo, potencia en el remate y capacidad de asociarse en el área. Un tanque que complica la vida a las defensas: «La verdad es que veía sus vídeos y pensaba que sí nos parecíamos. Me gustaba su atrevimiento y yo en el campo me transformo y soy capaz de todo: de dar una carrera más que el rival o de pegarle».

pedirse con 16 goles. Fue entonces cuando la Premier, el West Ham, sacó el talonario y pagó 29 millones. Eso a pesar de un sambenito que arrastraba sin poder evitarlo. Meses antes, su abuelo fue detenido por amenazas y su padre por destrozar con una barra de hierro varios coches de directivos de la Roma en la ciudad deportiva de Trigoria. «A mi padre lo veo muy poco. Mi familia son sólo mi madre y mi hermana», tuvo que aclarar el delantero.

Cinco goles en su primer mes en auguraban que había encontrado su lugar en el mundo en Londres, pero todo cambió por una lesión. «En la Premier, si no estás al 100%, te barren». De allí se trajo una gran león tatuado en la espalda y un convencimiento: «Nunca subestimes el poder que tienes dentro».

Ese poder le llevó a Bérgamo el pasado verano. Gasperini iba a ser su domador y el Atalanta el equipo que le catapultara. 12 goles en la Serie A, seis en la Europa League, y el título, y otro más en la Copa. Son 19 en total y siete asistencias, números que no pasaron desapercibidos para Spalletti, que también ha tenido que amansar a la fiera. En marzo lo dejó fuera de la convocatoria por haberse quedado jugando a videojuegos hasta la madrugada. «Nadie sale lo que hago en la habitación», con-



El delantero italiano del Atalanta, Gianluca Scamacca, D. DAL ZENNARO/ GETTY

Eso vio el Sassuolo para traerle a la Serie A en 2017, pero las lesiones complicaron su carrera y comenzó a trotar por el Cremonese, el Ascoli o el Génova antes de volver para des-

Con 16 años se fue al PSV y lo entrenó Van Nistelrooy. Con fama de gamberro, creció admirando a Ibrahimovic

testó airado el jugador, pero el aviso surtió efecto y Scamacca apretó para estar en Alemania. De los 19 goles que le convierten en el máximogoleador azurro, 10 lo consiguió desde marzo. Imposible que Spalletti, necesitado de acierto, le dejase de vacaciones, pero no lo tiene ganado. Le da una de cal y otra de arena. «Me gustan las mechas con las que ha venido», dijo el primer día para rebajar la tensión. Después volvió a repartir elogios y avisos. «Tiene un poco de todo: tamaño, velocidad, técnica y goles. También un poco de pereza», advirtió el convencido de que, si agita el látigo, Scamacca despertará para ser letal.

## Los mismos que ante **Croacia**

Estadio: Arena Aufschalke. Árbitro: S. Vincic (ESL) Hoy: 21.00 h. La 1.

Jorgin

Di Marco

De la Fuente aprendió, marzo de 2023, que lo que funciona nohay que cambiar. Contra Escocia cambió a 10 y perdió (2-0) en Glasgow. Desde ese momento, no volvió a hacerlo, así que hoy, salvo sorpresa, jugará el mismo equipo que en el debut.

> hijos más de lo mismo. P. Le escuché un día decir que nadie

> R. Pues eso. Mira, si tú unes a dos niños, uno negro y otro blanco, y los pola piel del otro. Simplemente, juegan, es la educación. Si educamos a los ni-

R. Con mi mujer y mis hijos en una casa muy grande.

SYLVINHO. «Estoy muy orgulloso de mis jugadores. Creo que merecimos

ganar. Hay que disfrutar de este momento», recalcó el técnico de Albania

## Croacia se deshace

**SORPRENDIDA.** La selección de Modric, guiada por Budimir en la segunda parte, reaccionó ante el gol tempranero de Albania, pero se jugará el pase en la última jornada

GRUPO B (JORNADA 2)

CROACIA

ALBANIA

VOLKSPARKSTADION. 49.000 ESPECTADORES

Croacia: Livakovic; Juranovic, Sutalo, Gvardiol, Perisic (Sosa, min. 84); Brozovic (Pasalic, min. 46), Kovacic, Modric; Majer (Sucic, min. 46), Kramaric (Baturina, min. 84) y Petkovic (Budimir, min. 69)

Albania: Strakosha; Hysaj, Djimsiti, Ajeti, Mitaj; Asllani, Ramadani (Hoxha, min. 85), Laçi (Gjasula, min. 73), Asani (Seferi, min. 64); Manaj (Daku, min. 85) y Bajrami.

Árbitro: François Letexier (FRA).

Tarjetas amarillas: Daku y Gjasula.

**Goles:** 0-1: Laçi (min. 11). 1-1: Kramaric (min. 74). 2-1: Gjasula, p.p. (min. 76). 2-2: Gjasula (min. 90+5)

No era una frase hecha la de Sylvinho alertando de que su Albania pelearía por cada punto en esta Eurocopa. Es su descaro lo que está poniendo picante a esta competición que acostumbra a guardar alguna sorpresa. Desnudó a Italia a los 23 segundos y noqueó a Croacia en el añadido final después de una reación liderada por Budimir que parecía inapelable. La cenicienta de un grupo con dos campeonas del mundo y una semifinalista ha



INMA LIDÓN

salido respondona y obliga a echar cuentas a los croatas. En la última jornada de la primera fase, frente a Italia, si no ganan y España se descuida en sus deberes, pueden verse con los dos pies fuera de esta Eurocopa.

Habían escuchado el aviso que lanzaron los albaneses en su estreno con Italia, pero no lo interiorizaron y a los 11 minutos ya deambulaban por el campo con el marcador en contra y sin encontrar su fútbol. No le coge la medida el equipo de Dalic a esta competición en la que está sufriendo mucho más de lo que esperado.

Ramadani, cómodo ante Modric, Brozovic y Kovacic sesteando bajo el sol de Hamburgo, vio escaparse a Asani en la banda y le buscó para que fabricara la jugada del primer gol. El ya jugador de Las Palmas, como si en las botas tematizadas con la imagen de Mario Bros tuviera un guante, le regaló un centro al punto de penalti a Laçi para que, de cabeza, batiera a Livakovic. Otra vez estaban por delante antes del cuarto de hora. Otra oportunidad para, esta vez sí, atar la victoria.



Modric pierde un balón, ayer, en el partido disputado frente a Albania en Gelsenkirchen. ANDERSEN / AFP

Con Croacia sin desperezarse a Albania le bastó con ordenarse y buscar la espalda de la defensa croata con contras que no podían frenar. De una pérdida de Modric pudo nacer el segundo gol en un remate a bocajarro de Asllani que atrapó Livakovic. Había optado Zlatko Dali por colocar a Perisic de carrilero zurdo y Albania se encontró con un filón que a punto estuvo de aprovechar Rey Manaj con otro testarazo a las manos del meta del Fenerbahçe.

Necesitaba reaccionar con urgencia Croacia y fue el osasunista Budimir quien hizo sonar el despertador. Recuperó en el centro del campo y asistió a Kramaric para igualar el marcador. Era el minuto 73 y tardaron sólo tres más en ponerse por de delante. Otra vez el goleador de Osasuna peleó un balón hasta la línea de fondo para dejárselo en el

punto de penalti a Sucic, con la fortuna de que Gjasula lo tocó y acabó en el fondo de la portería.

Lo más difícil, salir del sopor, lo habían hecho. Ahora debían tirar de oficio para agarrarse al resultado y no echar una moneda al aire ante Italia en la última jornada. Pero Sylvinho pensó lo mismo. Había apuntalado a su equipo para aguantar el punto de brío que habían exhibido los croatas y se quedaba sin armas. Hasta que apareció Hoxha para estirar al equipo y volver a llevarlo al área croata. Nadie se rinde en Albania. Es una sensación que no conocen aún.

Por eso Hoxha, que juega en el Dinamo de Zagreb y sabe leer bien la mente de los croatas, se lanzó a intentar hacerles más daño. No importaba que el tiempo ya corriera en su contra porque no estaban dando muestras de ninguna seguridad. Aceleró, esperó a que apareciera por la orilla el carrilero Mihaj y asistiera a Gjasula para, esta vez sí, marcar en la portería de Livakovic. Con el empate a dos, Albania suma oxígeno, vida para intentar colarse al menos como tercera en los octavos de final con un fútbol sin miedo.

Es esa la sensación instalada ahora en el vestuario de Croacia, que no para de echar cuentas a ver qué resultado del España-Italia de esta noche le daña menos para llegar a la última jornada con alguna opción de no hacer las maletas para irse de vacaciones. Noparece que tenga gasolina ni ideas el equipo de Modric, el reflejo de que esta generación de croatas que lleva entre las mejores del continente desde 2018, está encarando su final. El fútbol no tiene respeto ni piedad. Ni espera.

## El eterno Shaqiri rescata el empate

#### AMADEU GARCIA

Una Escocia que fue de menos a más acabó por forzar las tablas ante una Suiza sorprendida en una contra culminada con gol en propia meta de Schär a la que un zarpazo de Shaqiri, en uno de los múltiples despistes de los escoceses cerca de su área, le sirvió finalmente para sellar un definitivo 1-1 que sofoca en parte las buenas sensaciones dejadas por el conjunto helvético en su contundente estreno frente a Hungría, pero que, con cuatro puntos, la deja prácticamente octavos.

Por mucho que Suiza fuera la que llegara aparentemente más y mejor a las inmediaciones del área escocesa, fue precisamente el conjunto británico el primero en inaugurar el marcador. Schär, tratando de desviar un disparo de McTominay, que llegó tras un contra rapidísima a la salida de córner favorable a los helvéticos, les puso las cosas cuesta arriba a los suyos. La falta de tensión defensiva, no obstante, acabó por costarle muy cara al equipo que entrena Steve Clarke. Shaqiri, aprovechando un balón suelto en la frontal, envió todo un trallazo a la escuadra que significó el empate antes de que se cumpliera la primera media hora de juego.

En la recta final del primer tiempo Suiza tuvo varias buenas opciones para volver a mover el marcador, pero chocó contra la solvencia de Gunn bajo los palos. El empate con el que se llegó al descanso cristalizó en una segunda parte en la que Escocia dio una imagen mucho más serena ante un rival que trataba de acelerar las cosas con más ganas que acierto. Rozaron el gol los británicos con un remate al poste de Hanley en la que acabaría por convertirse en una de las ocasiones más claras, junto con el tanto anulado por fuera de juego a Embolo, de unos segundos 45 minutos que, a la postre, morirían sin goles.

#### ESCOCIA 1 - SUIZA 1

**ESCOCIA:** Gunn, Ralston, Hendry, Hanley, Tierney (McKenna, m. 60), Robertson, McTominay, Gilmour, McGregor, McGinn (Shankland, m. 89) y Che Adams (Christie, m. 89).

**SUIZA:** Sommer, Akanji, Schar, Ricardo Rodríguez, Widmer, Xhaka, Freuler (Rieder, m. 75), Aebischer; Ndoye, Vargas (Sierro, m. 75) y Shaquiri (Embolo, m. 59).

**GOLES:** 1-0: Schär, en propia puerta (m 13). 1-1: Shaquiri (m . 26).

SZOBOSZLAI. El centrocampista húngaro, con 23 años y que ayer jugó

contra Alemania, tiene el honor de ser el capitán más jóven del campeonato





#### MBAPPÉ VUELVE Y SE ENTRENA CON UNA FÉRULA

Una de las imágenes del campeonato la protagonizó, una vez más Kylian Mbappé. El delantero francés, tras la lesión de nariz sufrida en el partido contra Austria, reapareció ayer en el entrenamiento de su selección, en Paderborn. El goleador -como muestra la foto adjuntase presentó con una férula protectora del tabique nasal y se ejercitó junto a sus compañeros con la precaución de no recibir un golpe. Aún no está decidido si participará en el encuentro de mañana contra Países Bajos (21.00 horas), si lo hiciera sería con una máscara protectora.

FOTO: FRANCK FIFE / AFP

## Alemania lo tiene todo

**GRUPO A.** Domina a Hungría con goles de Musiala y Gündogan y mete más miedo

Alemania: Neuer; Kimmich, Rüdiger, Tah, Mittelstadt; Andrich (Can, m. 72), Kroos, Gündogan (Undav, m.84), Musiala (Fuhrich, m. 72), Wirtz (Sané, m.58) y Havertz (Füllkrug, m.58).

Hungría: Gulacsi; Bolla (Adam, m.75), Fiola, Orban, Dardai, Kerkez (Nagy, m.75); Nagy (Kleinheisler, m.64), Schafer, Sallai (Csoboth, m.87), Szoboszlai y Varga (Gazdag, m.87).

Árbitro: Danny Makkelie (HOL)

**Tarjetas amarillas:** Rüdiger, Varga, Mittelstadt, Szoboszlai, Rossi.

Tarjetas rojas: No hubo

**Goles:** 1-0: Musiala (min. 22). 2-0: Gündogan (min. 67).

Alemania demostró ante Hungría que tiene todos los ingredientes de un campeón. Lidera su juego un centrocampista de época como Kroos, lo ejecuta una driblador insaciable como Musiala que además repitió gol, su columna vertebral la completan estrellas como Gündogan, que

ayer vio puerta, y Wirtz y, por si fuera poco, en su portería brilla como en sus mejores días el veterano Neuer, salvador por momentos.

Nagelsmann repitió el once que arrolló a Escocia en la primera jornada, con Wirtz, Musiala y Havertz arriba y Kroos, Gündogan y Andrich en el medio. Los seis fluyen a la perfección, con Kroos en el eje, Andrich como perro de presa y los otros cuatro intercambiando posiciones sin parar. Es un fútbol bonito de ver.

Y eso que Hungría saltó al césped consciente de su realidad en el torneo. Después del 1-3 contra Suiza, otra derrota les dejaba en el precipicio. A los 15 segundos, Neuer evitó el primer gol del partido ante la llegada de Sallai, que quería aprovecharse de un fallo de entendimiento entre Rüdiger y Tah.

Encerrada atrás pero con velocidad para salir a la contra, los magiares agradecieron no llevar el peso del duelo, como contra Suiza, donde sufrieron en las transiciones. En los primeros minutos, a Alemania no le quedó más remedio que buscar en



Gündogan celebra, ayer, el segundo gol de Alemania. AFP

largo a Havertz, poderoso ante Orban y a punto de hacer el primero en el minuto 10. Gulacsi detuvo su volea, pero Hungría supo que su espalda estaba en peligro.

Esos ingredientes que hacen candidata a Alemania le permiten también dominar el juego con la pausa necesaria para generar espacios en la defensa rival. Un rato por la izquierda, otro por derecha, un pase atrás a Rüdiger, empieza de nuevo con Kroos... Y así hasta que aparece un hueco. Es la versión que más se acerca a un hipotético *tiqui-taca*. Así llegó el 1-o que abrió camino.

En el 21, cuando apareció el espacio, Wirtz recibió entre líneas, se giró y buscó a Musiala en la frontal, éste dejó de primeras a la llegada de Gündogan y después de un forcejeo con Orban, recogió el balón suelto y asistió a Musiala para que anotara su segundo gol de la Eurocopa.

Los magiares, hundidos en el torneo, buscaron el empate, pero se encontraron con Neuer. En el 25, el portero voló en una falta de Szoboszlai que apuntaba a la escuadra y estu-

vo rápido para evitar que Bolla marcara el rechace.

Fueron los mejores minutos de los de Marco Rossi, que estuvieron cerca de empatar cuando Tah saltó para evitar el gol de Szoboszlai, desesperado.

Superado el susto, Alemania volvió a controlar el duelo camino del des-

canso. De nuevo moviendo a su rival, de nuevo esperando el espacio, sin prisa, sin pausa. En el 43, Wirtz encontró a Musiala en la frontal y el del Bayern armó rápido un disparo que rozó el palo izquierdo.

Hungría tendría otra oportunidad antes del intermedio. Szoboszlai lanzó una falta lateral que hizo estirarse a Neuer y Sallai marcó en el desvío, pero en fuera de juego.

En el segundo tiempo no se rompió el guion, asumiendo el combinado magiar que no iba a poder robarle la posesión a Alemania por mucho que lo intentara. Aguantar y esperar a la contra fue su plan. Ante eso, calma germana hasta que aparecieran las opciones.

En el 53, Gündogan comenzó a encontrar su sitio entre los centrales húngaros. Kroos le encontró, aunque Gulacsi sacó el disparo final, pero ya avisaba. En el 68, Mittelstadt arrancó con tiempo por la izquierda, Gündogan esperó el pase en el punto de penalti y definió con la izquierda a gol.

Sentencia alemana y hundimiento definitivo de Hungría, que tendrá que hacer cuentas, si es que le da alguna, para ver si puede entrar como una de las mejores terceras en caso

de ganar a Escocia en el último partido.

El duelo no tuvo para más. Monólogo continuo de Alemania en busca de mayores alegrías y minutos para los suplentes de Nagelsmann. Kimmich casi hace el tercero en el 68 y en el 74, pero se encontró con un Gulacsi que evi-

tó una goleada mayor volando también a un disparo de Sané. Alemania, ya en octavos, suma seis puntos y seis goles, firme en su rumbo.

ABRAHAM P.

**ROMERO** 

STUTTGART

KOSTIC. El centrocampista serbio deja el torneo por una lesión de rodilla que

se produjo ante Inglaterra. Es el segundo que ha de hacerlo tras el croata Vlasic

#### GRUPO C | DINAMARCA-INGLATERRA

## En la diana lejos de Guardiola

**INGLATERRA.** Los tabloides critican a Foden, MVP de la última Premier / «No tiene la personalidad de Bellingham», dicen

DINAMARCA / INGLATERRA

#### ABRAHAM P. ROMERO STUTTGART

ENVIADO ESPECI

Inglaterra vive en el debate y la presión. El país suma 58 años (desde el Mundial de 1966) sin ver a su selección ganar un torneo importante y lleva ya demasiado tiempo anunciando, sin suerte, que Football is co-

ming home (el fútbol está de vuelta a casa). Tiene al mejor jugador de la última liga española, Jude Bellingham, yal nombrado MVP de la Premier League, Phil Foden, elevado por Guardiola a los altares del fútbol inglés. Pero tras el debut ante Serbia en la Eurocopa la diana se ha puesto sobre el futbolista del Manchester City. No es la primera vez ni será la última.

El crecimiento de Foden con Guardiola es inversamente proporcional a la evolución del jugador en la selección. Unos le echan la culpa a Gareth Southgate, otros al propio centrocampista, pero la realidad es que la máxima estrella de la Premier no rinde con la selección nacional. Y eso, en el país de los tabloides y el sensacionalismo, es carne para

«No ha tenido ningún impacto. Un desastre», dijo *Yahoo*. «No consigue sacar lo mejor de sí mismo con Inglaterra», asegura *The Independent*. «Inglaterra tiene un problema con él», publicó el *Express*. «Necesita re-

cuperar su personalidad», le critica la *BBC*. «Vuelve a sufrir», resume el *Mirror*. «Tiene riesgo de convertirse en un enigma constante con la selección», avisa *The Guardian*.

Los dardos también van en la dirección de Southgate, muy criticado tras el estreno por la posición

en la que jugó Foden. En el City, el centrocampista juega en el centro, pegado a De Bruyne, cerca de Rodriy con la posibilidad de llegar mucho al área rival. Así nacieron gran parte de los 27 goles y 12 asistencias que sumó en la última temporada. Pero contra Serbia, Southgate le situó en la banda izquierda y dejó el centro para Bellingham, autor del único gol del partido.

«No hajugado ahí en el City, no le es familiar», le defiende *The Independent*. «Tienen libertad para intercambiarse la posición», insistió Southgate después del duelo. Perolaidea no cuajó.

Detrás de estas críticas se esconde una realidad: el deseo de gran parte de la opinión pública del fútbol inglés

de que Guardiola asuma el cargo de seleccionador nacional. Nadie mejor que él ha entendido a Foden y justo ahí nace un pequeño conflicto entre los dos entrenadores. «Preguntadle a Pep, con él juega en la ban-



El inglés Phil Foden, durante el calentamiento de su selección antes del debut ante Serbia. AP

#### La revancha de la semifinal de la Eurocopa 2021

Estadio: Frankfurt Arena. Árbitro: Artur Soares (POR). Hoy: 18.00 h. La1.

Dinamarca e Inglaterra repiten esta tarde uno de los mejores duelos de la última Eurocopa. Las dos selecciones se enfrentaron en las semifinales del torneo en un partido que se fue hasta la prórroga. Damsgaard adelantó a los nórdicos, un gol de Kjaer en propia puerta empató el encuentro y Harry Kane, en el tiempo extra, decidió el choque. En Frankfurt, la revancha.

Compite con Bellingham, que marcó en el debut, por el puesto de '10', su sitio en el City

da, con libertad, no en el centro», contestó, molesto, Southgate en uno de los parones de la temporada. «Puede jugar en todas las posiciones. Tiene instinto», contestó Pep.

Con 35 internacionalidades a sus espaldas, Inglaterra sigue esperan-

do una gran noche de Foden con la selección. No la hatenido. ¿La razón? «Lleva años madurando en la academia del City, donde todo está sincronizado, aquí hay que improvisar», insiste *The Guardian*.

Y ahí empieza todo, en la academia del City. Ahí le empezaron a poner el apodo de *El Iniesta de Stockport*, en referencia a su ciudad de nacimiento y a su parecido con el centrocampista español. «Andrés era muy, muy bueno. Es un gran elogio», ha dicho sobre el mote.

En su espalda con el City, el número 47, en honor a su abuelo, Walter, fallecido a esa edad. Cuando Agüero dejó el equipo le ofreció el dorsal, pero Foden lo rechazó para mantener el homenaje familiar. Por él lle-

va también el segundo nombre, Phil Walter. «El número 10 es una responsabilidad muy grande, pero tengo una relación especial con el 47».

En Inglaterra, el 10, por la camiseta y por la posición en el césped, lo lleva Bellingham, mientras que Foden porta el 11, escorado a la izquierda. «Su personalidad no es como la de Bellingham», ha comentado Rio Ferdinand, leyenda de la selección. «Necesita dar un paso adelante», le animó Cesc Fábregas en la televisión británica.

En algunos tabloides han intentado polemizar por su relación por Bellingham, pero Foden lo niega: «Jude es un líder. Nuestra relación en el césped está mejorando. Disfruto jugando con él», ha admitido.



#### CALENDARIO, RESULTADOS Y CLASIFICACIONES

|               |                                                 |                                          | PRIMERA FAS                                  | E                                        |                                                 |                                                              |
|---------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| RESULTADOS    |                                                 |                                          |                                              |                                          |                                                 |                                                              |
| VIERNES, 14   |                                                 |                                          |                                              |                                          | Grupo A Alemania 5 Escocia 1                    | Wirtz, Musiala, Havertz,<br>Früllkrug, Can.<br>Rüdiger (p.p) |
| SÁBADO, 15    | Grupo A Hungría 1 Suiza 3                       | Varga<br>Duah, Aebischer, Embolo         | Grupo B España 3 Croacia                     | Morata, Fabián, Carvajal                 | Grupo B Italia 2 Albania 1                      | Bastoni, Barella<br>Bajrami                                  |
| DOMINGO, 16   | Grupo D Polonia 1 Países Bajos 2                | Buksa<br>Gakpo, Weghorst                 | Grupo C Eslovenia 1 Dinamarca 1              | Janza<br>Eriksen                         | Grupo C Serbia 0 Inglaterra 1                   | Bellingham                                                   |
| LUNES, 17     | Grupo E Rumanía 3 Ucrania 0                     | Stanciu, Marin, Dragus                   | Grupo E  Bélgica  Eslovaquia  1              | Schranz.                                 | Grupo D Austria 0 Francia 1                     | Wóber (p.p.)                                                 |
| MARTES, 18    |                                                 |                                          | Turquía 3<br>Georgia 1                       | Müldür, Güller, Aktürkoglu<br>Mikautadze | Portugal 2<br>R. Checa 1                        | Hranac (p.p.),Conceiçao<br>Provod                            |
| MIÉRCOLES, 19 | Grupo B Croacia 2 Albania 2                     | Kramaric, Gjasula (p.p)<br>Laçi, Gjasula | Grupo A Alemania Hungría 0                   | Musiala, Gündogan                        | Grupo A Escocia 1 Suiza 1                       | Schär (p.p.)<br>Shaqiri                                      |
| JUEVES, 20    | Grupo C (15.00.La2/TD)<br>Eslovenia<br>Serbia   |                                          | Grupo C (18.00 h. La1) Dinamarca Inglaterra  |                                          | Grupo B (21.00h. La1)<br>España<br>Italia       |                                                              |
| VIERNES, 21   | Grupo E (15.00.La2/TD)<br>Eslovaquia<br>Ucrania |                                          | Grupo D (18.00 h.La1 )<br>Polonia<br>Austria |                                          | Grupo D (21.00h. La1) Países Bajos Francia      |                                                              |
| SÁBADO, 22    | Grupo F (15.00h. La1)<br>Georgia<br>R. Checa    |                                          | Grupo F (18.00h. La1) Turquía Portugal       |                                          | Grupo E(21.00h.La1 ) <b>Bélgica Rumanía</b>     |                                                              |
| DOMINGO, 23   |                                                 |                                          | Grupo A (21.00h. La1)<br>Suiza<br>Alemania   |                                          | Grupo A (21.00.La2/TD)<br>Escocia<br>Hungría    |                                                              |
| LUNES, 24     |                                                 |                                          | Grupo B(21.00.La2/TD) Croacia Italia         |                                          | Grupo B (21.00. La1) Albania España             |                                                              |
| MARTES, 25    |                                                 |                                          | GrupoD (18.00. La2) Países Bajos Austria     |                                          | GrupoC (21.00.La2/TD)  Dinamarca  Serbia        |                                                              |
|               |                                                 |                                          | GrupoD (18.00. La1) Francia Polonia          |                                          | Grupo C (21.00. La1)<br>Inglaterra<br>Eslovenia |                                                              |
| MIÉRCOLES, 26 |                                                 |                                          | Grupo E (18.00 h. La1)<br>Ucrania<br>Bélgica |                                          | Grupo F (21.00 h. La1)<br>Georgia<br>Portugal   |                                                              |
|               |                                                 |                                          | Grupo E(18.00 La2/TD) Eslovaquia Rumanía     |                                          | GrupoF (21.00 La2/TD) R. Checa Turquía          |                                                              |

#### CLASIFICACIONES

| <b>GRUPO A</b> |   |   |   |   |   |   |     |
|----------------|---|---|---|---|---|---|-----|
|                | J | G | Е | P | F | С | Pt. |
| Alemania       | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6   |
| Suiza          | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4   |
| Escocia        | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1   |
| Hungría        | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0   |
|                |   |   |   |   |   |   |     |

| GRUPO D      |   |   |   |   |   |   |     |
|--------------|---|---|---|---|---|---|-----|
|              | J | G | Е | P | F | C | Pt. |
| Países Bajos | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3   |
| Francia      | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3   |
| Austria      | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0   |
| Polonia      | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0   |

| GRUPO B |   |   |   |   |   |   |    |
|---------|---|---|---|---|---|---|----|
|         | J | G | Е | P | F | С | Pt |
| España  | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3  |
| Italia  | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3  |
| Albania | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1  |
| Croacia | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1  |

**GRUPO** (

Inglaterra Dinamarca Eslovenia

Turquía

Portugal R. Checa Georgia

J G E P F C Pt. 
 1
 1
 0
 0
 1
 0
 3

 1
 0
 1
 0
 1
 1
 1

 1
 0
 1
 0
 1
 1
 1

1 0 0 1 0 1 0

J G E P F C Pt.

1 1 0 0 3 1 3 1 1 0 0 2 1

| GRUPO E    |   |   |   |   |   |   |     |
|------------|---|---|---|---|---|---|-----|
|            | J | G | Е | P | F | C | Pt. |
| Rumanía    | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3   |
| Eslovaquia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3   |
| Bélgica    | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0   |
|            | - | - | - | - | - | _ | -   |

| GRUPO E    |   |   |   |   |   |   |     |
|------------|---|---|---|---|---|---|-----|
|            | J | G | Е | P | F | С | Pt. |
| Rumanía    | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3   |
| Eslovaquia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3   |
| Bélgica    | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0   |
| Ucrania    | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0   |

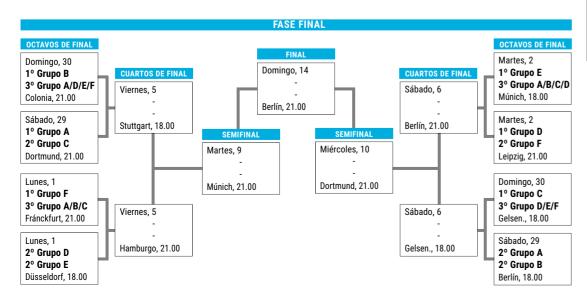

#### **HERZLICH** WILLKOMMEN!

#### **EMILIA LANDALUCE**

#### El ario Arda Güler

Leo en Mil ojos esconde la noche, el libro monumental de **Juan Manuel de Prada**, la llegada de las tropas de **Hitler** a París. Aquellos muchachotes arios, de mandíbula cuadrada, que hacían que a las francesitas se les fuera el miedo al invasor y les entraran ganas de otras cosas. (Y que Ruanito contara de las bondades del Fuhrer y de la magnanimidad con la que el Reich trataba a los derrotados). Muchos años después hay que imaginar cómo serían esas tropas ahora que el gobierno de Scholz quiere volver a una mili voluntaria. Seguramente se parecerían más a la selección de fútbol de Alemania (con sus Rüdiger, Musiala, Sané) que a aquellos antepasados de los Juegos Olímpicos del 36 que luego fueron a la guerra. De política es normal que no hablen los deportistas porque la mayoría, en efecto, como los chavales de barrio, pasan. O no les conviene pronun

segunda fuerza política en las elecciones europeas. Güler, con su diéresis, podía pasar por teutón -teutorrón vikingo es **Halaand**– pero es un turco talentoso que nos hace pensar más en Atarturk que en **Erdogan**. El jugador del Real Madrid, tan chiquitín como cuando llegó Vinicius aunque sin esos movimientos de cachorro, ha pasado un año complicado pero finalmente Ancelotti le ha resarcido con minutos. Sin duda Arda –**Turan** ardía más– está llamado a ser más uno de los puntales del Real Madrid si es que la frustración por un vestuario lleno de estrellas no mata sus aspiraciones.

En esto Mbappé ha renunciado a operarse la nariz hasta después de la Eurocopa y jugará con máscara. No está mal. Así ya tendrá excusa para no tener que ir con su selección a los Juegos de París como le había pedido Macron, temeroso de que



Arda Güler celebra el gol marcado a Georgia. O. KOSE / AFP

ciarse. Los extremos (Lepenchon) también compran zapatillas. Pero cuando se es Mbappé uno se puede permitir el lujo de hablar de lo que quiera. Hasta de

En Alemania reciben a nuestro Güler como un héroe ario. No hay que olvidar que en Alemania viven tres millones de turcos, que de momento, no han impedido que Afd se convierta en la

una nueva invasión (y no nos referimos a la situación desastrosa que se vivió en Saint Denis en la final de la Champions) le prive de los laureles a Francia. El Real Madrid, como es lógico, no quería que su nuevo jugador llegara agotado a la nueva temporada.

De momento, no hay nadie glosando como Ruanito a ningún ángel con gabardina y bigote.

#### **TIEMPO**

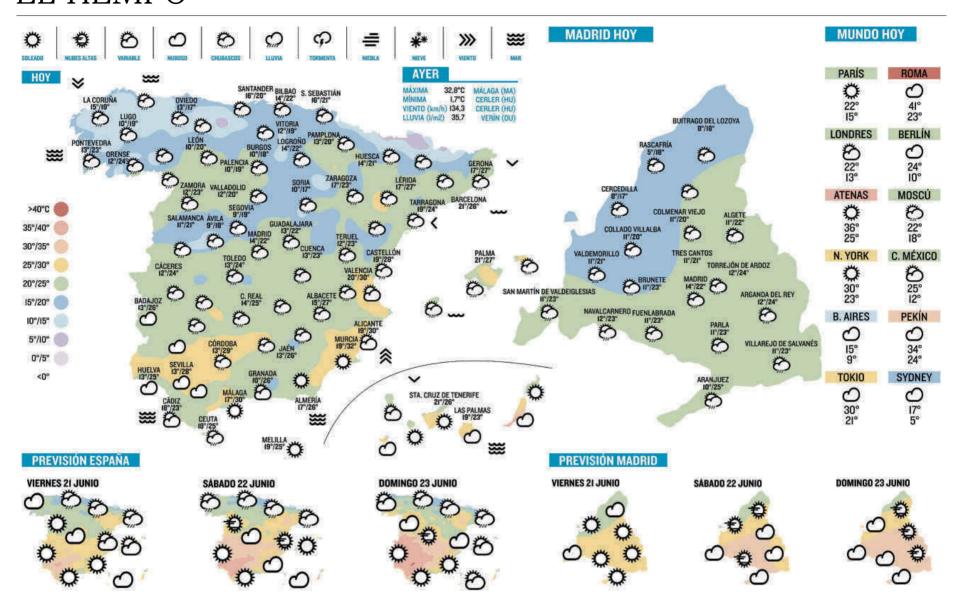

#### SORTEOS

#### **BONOLOTO**

Combinación ganadora del miércoles:

#### 3-16-19-28-32-34 (C 23, R 0)

| Categoría | Acertantes | Euros      |
|-----------|------------|------------|
| 6         | 0          | воте       |
| 5 + C     | 1          | 152.835,89 |
| 5         | 97         | 787,81     |
| 4         | 4.510      | 25,42      |
| 3         | 83.246     | 4.00       |
| Reintegro | 489.134    | 0.50       |

Combinación ganadora del martes:

#### 01-03-20-24-43-44 (CI3, R 4)

| Categoría | Acertantes | Euros     |
|-----------|------------|-----------|
| 6         | 0          | Bote      |
| 5 + C     | 4          | 33.865,70 |
| 5         | 67         | 1.010     |
| 4         | 3.758      | 27,03     |
| 3         | 73.085     | 4,00      |
| Reintegro | 431.847    | 0,50      |

Combinación ganadora del lunes:

#### 12-14-16-27-29-30 (C 21, R 3)

| Categoría | Acertantes | Euros    |
|-----------|------------|----------|
| 6         | 0          | Bote     |
| 5 + C     | 0          | 0,00     |
| 5         | 61         | 2.835,54 |
| 4         | 3,753      | 23,04    |
| 3         | 65.219     | 4,00     |
| Reintegro | 369.273    | 0,50     |

#### **CUPÓN DE LA ONCE**

#### 04011

La Paga: 030

El premio de este sorteo es de 35.000 euros a las cinco cifras del cupón y 500.000 euros al número más la serie. 250 euros a las cuatro primeras cifras o cuatro últimas: 25 euros a las tres primeras o tres últimas y 6 euros a las dos primeras o dos últimas. Reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.

#### TRIPLEX DE LA ONCE

041 - 891 - 766 - 492 - 019

#### SUPER ONCE:

Combinación ganadora del miércoles:

I° Sorteo: 03-07-08-24-27-32-36-37-39-42-44-46-50-55-58-59-63-64-70-79 2º Sorteo: 0I-03-06-07-09-I7-2I-26-30-34-36-43-44-45-48-49-50-52-53-59 3º Sorteo: 0I-06-I2-I7-20-24-26-29-34-37-42-45-46-47-5I-57-62-66-77-79

4º Sorteo: 03-06-12-26-27-29-31-40-45-52-53-56-60-61-67-73-78-81-84-85 5° Sorteo: I2-I8-I9-20-24-28-3I-32-50-52-55-56-58-60-6I-63-65-66-77-78

#### **LOTERÍA PRIMITIVA**

Combinación ganadora del lunes:

#### 02-08-12-16-22-43 (C 35, R 8)

| Aciertos | Acertantes | Euros      |
|----------|------------|------------|
| 6 + R    | 0          | Bote       |
| 6        | 1          | 672.638,36 |
| 5 + C    | 7          | 15.582,36  |
| 5        | 159        | 1.257,70   |
| 4        | 7.567      | 38,44      |
| 3        | 125.478    | 8,00       |

Jóker: 2 517 875

#### SUSCRÍBETE A TODO EL MUNDO Todo por solo €/mes Suscribete en suscripcion.elmundo.es/ofertas o llama al 91 275 19 88

#### **CRUCIGRAMA**

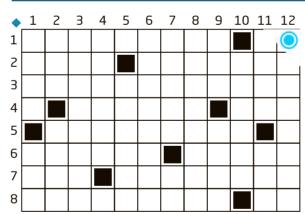

PASATIEMPOSWER.COM

HORIZONTALES.- I. Disminuidas unas cantidades. Se encuentra dentro de la alhambra. 2. Bolsa grande de forma alargada y abierta por uno de los extremos, al revés. Relativas a las Galias. 3. Perteneciente a la parte sur de América. 4. Manifieste, al ir a beber vino o licor, el bien que se desea a alguien o algo. United Soccer Leagues. 5. Muros construidos como protección contra las aguas. 6. Estar ..., bebido. Remata, termina de una determinada forma. 7. Apellido de la cantante nipón-brasileña de bossa nova cuvo nombre es Lisa. Ofreciéndonos materia para algo. 8. Separarías, apartarías, cercarías. Núcleo de población perteneciente al municipio de Haría, en la isla de Lanzarote.

VERTICALES.- I. Rojo, rusiente. Cuchillas del ..., reserva de la biosfera en Cuba. 2. Ecuador. Fruto seco de tamaño pequeño y alargado. 3. Groseros, que no tienen educación. 4. Tostarla, abrasarla. 5. Manera malsonante de llamar a la grasa, suciedad o porquería que se pega a la ropa o a otra cosa. 6. Hacer las diligencias conducentes al logro de algo. 7.

Pequeña arma arrojadiza. Conjunción copulativa que denota negación. 8. Loca, afectada de alienación mental. 9. Indica que una palabra empleada en un texto, y que pudiera parecer inexacta, es textual. Resonancias o repercusiones de una noticia o suceso. 10. Producen o son el origen de un efecto o resultado. 11. Villano en 'Frozen'. Chico inglés. 12. Pusiese muy moreno por haber estado mucho al sol.

rias, Ye. VERTICALES.- I. Roso. Toa. 2. Ecu. Maní. 3. Bárbaros. 4. Asarla. L. 5. J. Mierda. 6. Agenciar. 7. Dardo. Ni. 8. Alienada. 9. Sic. Ecos. 10. Causan. II. Hans. SOLUCIONES:HORIZONTALES.- I, Rebajadas, Ha. 2. Ocas. Gálicas. 3. Surameticano. 4. O. Brinde. Usl. 5. Malecones. E. 6. Tarari. Acaba. 7. Ono. Dándonos. 8. Aisla-

#### HORÓSCOPO

SOY  $^{ _{ }}$ 

#### **ARIES**

(21 marzo - 20 abril) Deberás reorganizar tus recursos en el trabajo y conseguir que los nuevos pac tos que puedas hacer con socios o proveedores sean más duraderos.



#### **TAURO**

(21 abril - 20 mayo) Debes seguir con la misma estrategia de actuación que has seguido hasta ahora en un asunto algo complicado



#### **GÉMINIS**

para conseguir solucionarlo

(21 mayo - 21 junio) La seguridad emocional es clave para estar personal. Cuida tus espa cios personales y fortalece los vínculos con aquellos que más quieres.



CANCEN (22 junio - 22 julio)
Tienes asuntos pendientes que debes resolver de inmediato si no quieres que el problema sea mucho más grave y te acabe periudicando.



#### LE0

(23 julio - 22 agosto)

No te preocupes por las pequeñas cosas, enfócate en el gran objetivo y lidera tus proyectos sin dudar en tomar



#### VIRGO

(23 agosto - 21 septiembre) Ciertos cambios que has hecho en tu vida empiezan a dar frutos, no obstante debes seguir eliminando todo elemento nocivo de ella.



#### LIBRA

(22 septiembre - 22 octubre) Quizás debas comentarle tus pensa mientos a alguien en quien confías por-que así te sentirás mucho mejor contigo mismo y con tu entorno



ESCORPIO (23 octubre -(23 octubre - 21 novie La colaboración y el diálogo serán los pilares de la jornada de hoy, así que deberías fomentar un ambiente de tra-



#### bajo inclusivo y relajado.

SAGITARIO
(22 noviembre - 22 diciembre) La vida es una aventura y por ello hay que tomar algunos riesgos, aunque tú eres quien debes decidir cuales tomas va que es tu vida.



#### CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero)

PASATIEMPOSWEB.COM

Tu presencia dominante será notable hoy, así que aprovecha para ası liderazgo de las situaciones que se den en la familia v en el trabajo.



#### **ACUARIO**

(22 enero - 21 febrero) Lograrás posponer ciertos asuntos de trabajo que realmente ahora no te ape-tece resolver, no obstante deberías solventarios lo antes posible



PISCIS (22 febrer (22 febrero - 20 marzo)

El amor está más cerca de lo que crees, pero debes ser valiente y seguir lo que dicte tu corazón. No tengas miedo a dar el primer paso.

La revista diaria de **EL MUNDO.** Jueves, 20 de junio 2024

## La revista diaria de **EL MONDO.** Sueves, 20 de julilo 2024



#### PAPEL EN PORTADA

Por **Darío Prieto** (Madrid) Autorretrato de **Oliviero Toscani** 

ace 20 años Oliviero Toscani (Milán, 1942) decidió documentar cómo somos en un proyecto cuyo nombre daba cuenta de su ambición: Raza humana. La idea era hacer una panorámica fotográfica a lo largo de los años para dejar constancia de la diversidad y la riqueza que encierran los rostros. En un momento dado, encontró un filón: los asistentes al Kappa FuturFestival, una cita que se inició como conmemoración del centenario del futurismo (1909-2009) y que ha terminado convirtiéndose en uno de los mayores encuentros mundiales de música electrónica, arte contemporáneo y nuevas tecnologías. Durante el último lustro, Toscani ha retratado al público que asiste al FuturFestival sobre un fondo blanco, en un intento de plasmar una realidad contrapuesta a los movimientos divisivos que recorren el mundo y, sobre todo, Europa.

«Yo quería hacer un work in progress que durase mientras yo fuese capaz de hacerlo», explica Toscani desde su residencia de Casale Marittimo, cerca de Pisa. «Ahora estoy en un momento de crisis, porque no puedo trabajar como antes, porque tengo un problema de salud... Hay que tener paciencia», explica sin querer entrar en muchos detalles.

Así que quienes acudan entre el 5 y el 7 de julio al Parco Dora de Turín –donde actuarán Carl Cox, Four Tet B2B Floating Points, Tiësto, The Blaze, Skrillex, Honey Dijon, Nina Kraviz o Bonobo– no se encontrarán este año con la cámara ni las gafas del hombre que revolucionó la forma de entender el lenguaje visual del siglo XX, gracias a sus polémicas campañas para Benetton, entre otras aportaciones.

Sí se podrán ver, en cambio, las imágenes que Toscani ha ido realizando estos años: un mosaico que trasciende el mero catálogo de *looks* y actitudes de *festivaleros*. Para él, *Raza humana* es «un antídoto» contra el auge de la xenofobia en Europa, tal y como han confirmado los resultados de las últimas elecciones al Parlamento Europeo. «Percibo estas imágenes como una investigación que he realizado para hacer que la gente comprenda la belleza de las personas», afirma el artista. «Porque, en realidad, nadie es feo. Y nadie se puede sentir diferente de nadie desde el momento en que queda claro que no hay dos personas iguales».

Sostiene Oliviero Toscani que, a pesar del volumen de imágenes que ha realizado dentro del proyecto y a pesar de efectuarlas todas mediante el mismo procedimiento, siempre hay «un descubrimiento» en el acto de apretar el obturador: «Aprendo algo de cada rostro».

#### "Las redes sociales han sido la ruina de la humanidad. Son como un campo de concentración voluntario"

Para ello, dice seguir una máxima: «Intento no hacer juicios morales. Quiero fotografiar lo que las personas quieren expresar a través de su cuerpo, de su forma de vestir, de los colores que escogen... y, sobre todo, de su mirada. Cada mirada es diferente a las demás, todas nos miran y, en cierto modo, cada una cuenta una historia con sus ojos».

Autor de algunas de las imágenes más impactantes de los últimos años –la modelo anoréxica Isabelle Caro antes de morir, los corazones alineados de personas de diferentes razas, el beso entre un sacerdote y una monja...– Toscani sigue rechazando la denominación de «fotógrafo». Enérgicamente. «Fotó-

grafo es el que hace fotografías. Y yo no me siento tal. Mi trabajo lo he dedicado a dar testimonio de mi tiempo. Con la ayuda de la fotografía, sí, pero tampoco sin caer en lo de tantos maniacos que conozco, todo el día con los objetivos o los sistemas técnicos. No me interesa nada de esto».

Se podría decir que, en su caso, la imagen congelada es un posicionamiento moral. «Sin duda», concede. «Es algo muy personal e instintivo. Antes de hacer una instantánea siento qué está bien y qué está mal. He tenido suerte porque lo he entendido desde muy joven. Pertenezco a una generación muy inclinada a la revolución, a la protesta, al cambio, a las nuevas reglas, al arte diferente, a la música imprevista... Y, lo que es más importante, a haber conocido muchísimos años de paz en Europa».

Cuando toma una fotografía, huye de la casualidad, de lo aleatorio. «No soy un fotógrafo callejero», proclama con tono de leve desdén. «No quiero lo interesado: prefiero crear algo interesante que pertenezca a mi tiempo. Quiero hablar de los problemas de mi tiempo, igual que hace 30 años hablé del racismo, del sida, de todas esas cosas de las que nadie quiere hablar». Porque, defiende, una fotografía puede cambiar el mundo, mucho más que cualquier texto.

Despedido de Benetton en dos ocasiones (la segunda, en 2020), Toscani no teme la controversia que generan sus imágenes. «Para mí, significa discusión, un concepto diferente de juicio», argumenta. «Esa discusión debe ser la base del arte y éste debe provocar a su vez controversia, debe provocar discusiones, debe provocar interés».

Dicho esto: ¿es Toscani un revolucionario o un subversivo? «Subvertir significa invertir prioridades, mientras que la revolución plantea cuestionar todo lo que la vida nos ha dado hasta ahora. Por eso creo que en la base de toda persona debe existir este sentido revolucionario». Y hace una invitación a

«cuestionar las cosas, estudiarlas, entender si son justas o no». De ahí su rechazo a la idea de tolerancia, porque trae consigo «comprometerse a aceptar algo que en el

fondo no es bueno».

Y el arte, ¿es bueno? «El arte se ha convertido en comercio», proclama. «El arte se vende, se compra para colgar en las paredes, para hacer inversiones. Los ricos compran arte no porque lo amen o lo necesiten, sino porque quieren invertir, ganar más. Así sucede con la mayoría de los coleccionistas».

No se puede generalizar, puntualiza, pero siente que frente



a ese arte que se usa para exhibirlo ante los amigos (o admiradores) hay otro que ha dejado de existir. «Es el que nos hace comprender algo que no entendemos, que nos hace crecer, que nos vuelve más comprensivos, más inteligentes, más maduros, más interesantes», afirma.

Será la edad, será la enfermedad, pero Toscani no tiene un discurso especialmente optimista. No ayudan las últimas tendencias tecnológicas, que contempla entre la desidia y la indignación. «Es terrible, ya no tenemos moral ninguna», se queja. «Carecemos del sentido de la humanidad, de la capacidad de crítica». Y eso le hace preguntarse cómo se ha llegado a esta situación y detectar un posible culpable: «Lamentablemente, las redes sociales han sido la ruina de la humanidad. Son como un campo de concentración en el que muchísimas personas van a ser gaseadas y lo hacen voluntariamente. Es como si deseasen ser gaseados, volverse estúpidos. Porque eso es lo que han hecho las redes sociales,

volver absolutamente estúpidos a todos los que las usan».

Una materialización de esto es lo que sucede políticamente en Italia, señala. Los resultados de los últimos procesos electorales, que se han saldado con sendas victorias de Giorgia Meloni y sus Fratelli d'Italia, arrojan un diagnóstico que empaña aún más el semblante de Toscani. «El mío es un país particularmente problemático», suspira el hacedor de imágenes. «Tenemos un sistema político fascista. Y esta realidad dominada por la extrema derecha provoca una represión cultural, pero también de la libertad de pensamiento y, por extensión, de cualquier cosa que tenga sentido».

Por desgracia, sigue su lamento, la situación parece ser común al resto de la UE, aunque él atisba una luz de esperanza materializada en Elly Schlein, la líder de los socialistas desde las últimas elecciones europeas, a la que Toscani es especialmente cercano. Representa, dice, la posibilidad de un cambio entre el nihilismo de proclamarse demasiado

#### **CULTURA** PAPEL

inteligente para involucrarse en el *maremagnum* de la política italiana y el mesianismo de quienes proponen soluciones sencillas a problemas complicados.

En cualquier caso, Toscani dice sentirse feliz por haber dejado atrás la era Berlusconi. «Fue la ruina de Italia», sentencia. «Significó un retroceso en la decencia humana, con él volvió la vulgaridad, el afán por el dinero, la chabacanería... Un eco de cosas que hoy se antojan terribles para mí», dice suspirando.

El, con perdón, fotógrafo, que tantas veces ha sido acusado de obscenidad, denuncia que él no era el más indicado para defenderse de esa acusación: «Lo estúpido es obsceno. Y Berlusconi era obsceno. Porque no tenía estilo, no tenía gracia, no tenía nada interesante».

Preguntado por qué piensa cuando vuelve la vista atrás, Toscani despacha la cuestión con amabilidad, aunque dejando claro que no está para nostalgias. «Tengo que decir que no me importa mucho lo que hice antes», zanja. «Hice lo que tenía que hacer en ese instante. Usé la fotografía para expresar mi posición sociopolítica en ese momento, utilizando los apoyos que se me brindaron», rememora.

En ese sentido, participar en la imagen de uno de los gigantes del negocio textil, amén de todo el marketing asociado a este tipo de productos, no supone una mancha en su expediente ético interior. Al contrario: «Tengo la sensación de que trabajar en publicidad de moda fue de gran ayuda, porque hizo posible que los mensajes fuesen realmente globales. Pero yo me siento tranquilo porque nunca he vendido nada, nunca he trabajado para una agencia de publicidad».

Así, para él no existe diferencia entre haber inmortalizado a Lou Reed en la cima de la fama o a unos Måneskin (desnudos, por cierto) cuando no les conocía nadie. «Si te digo la verdad, no he tenido tiempo para pararme a pensar esos distingos», se encoge de hombros. «Siento que estamos aquí para mirar, criticar, decidir, plantear... La cuestión es que tratar de resolver problemas significa que nunca te detienes y siempre hay trabajo que hacer». Ésa es, por cierto, otra de sus máximas: «Creo que siempre hay que estar ocupado».

Y aunque el ánimo no es el de antaño (confiesa que este año no ha celebrado la decimoquinta *Champions League* de su amado Real Madrid, al contrario que en triunfos anteriores), al menos el humor lo mantiene. «Claro que pienso en la muerte, como todos», asegura. «Pero no me asusta. Me hace reír, más bien», deja caer con una sonrisilla.

TIEMBLA HOLLYWOOD TRAS EL ESPEJISMO 'BARBENHEIMER'

EEUU. La industria del cine vuelve a un panorama de crisis e incertidumbre, con las salas vacías y cifras de paro alarmantes, y el fracaso de las grandes películas de la campaña de verano no está mejorando la situación

Por **Pablo Scarpellini** (Los Ángeles)

ay sensación de crisis de gran calado en Hollywood. El funesto resultado en taquilla del Memorial Day Weekend -el puente largo que tradicionalmente marca el inicio de la temporada veraniega en Estados Unidos-no ha hecho más que agravar la sensación de que el modelo tradicional de negocio se puede estar agotando. La irrupción de las plataformas de streaming, sumada a la histórica huelga de actores y guionistas, el azote de la inflación, la resaca de la pandemia y la dificultad de los estudios para encontrar títulos que atraigan al público a las salas ha encendido las alarmas en la meca del cine.

No es de extrañar. Los números son preocupantes. Con casi la mitad del año transcurrido, los 2.581 millones de euros ingresados a nivel nacional auguran un resultado muy por debajo de los 8.290 millones con que se cerró 2023. Solo en mayo, el descenso fue del 29% con respecto al año anterior; y en abril, del 52,2%. El ingreso total de los cuatro días del puente de finales de mayo no pasó de los 119 millones, un 37% menos que en 2023 y el peor resultado desde el verano de 1995, cuando debutó Casper. Ha llovido.

Cierto es que la huelga de actores y guionistas -la primera combinada entre ambos sindicatos desde hacía 50 años-ha afectado al número de nuevos títulos y a la fuerza de las propuestas en 2024, y ha obligado a posponer grandes estrenos de marcas como Marvel y DC hasta el año que viene. Pero los expertos creen que la crisis va más allá. «No se le están ofreciendo motivos suficientes a la gente para volver a las salas de cine, y eso es un problema», asegura Kevin Klowden, director del centro de análisis económico Milken Institute. «Cada vez hay más miedo de los estudios a apostar por determinadas películas, como las de presupuesto intermedio, las que funcionan mejor en taquilla. La desconexión con el público es evidente».

Klowden sostiene que Hollywood «no está seguro de cómo hacer dinero ahora mismo», confundido tras el desembarco del streaming. «Antes tenían varias fuentes de ingresos, empezando por los cines y siguiendo por la venta de derechos a la televisión por cable o la ventas de DVDs o Blue Ray, pero ahora todo eso se está esfumando con las nuevas tecnologías», explica. «A Netflix, Amazon o Apple el resultado en taquilla les trae sin cuidado, y son precisamente los que están haciendo las películas que antes íbamos a ver a los cines»

De momento, tan solo títulos como Kung Fu Panda 4, Godzilla y Kong: El nuevo imperio o la segunda parte de Dune han logrado salvar los muebles en 2024. El resto han sido filmes con un rendimiento mediocre en taquilla o fiascos sonados, como Madame Web, la cinta de superhéroes protagoniza-

A años luz parecen quedar los años de las vacas gordas, cuando Disney dominaba con holgura la taquilla y sus títulos rompían la barrera de los 1.000 millones recaudados en cuestión de días. Solo en 2019, el último año antes de que la pandemia hiciera añicos el modelo, nueve películas lograron alcanzar esos 1.000 millones, con *Avengers: Endgame* amenazando el trono de *Avatar* como cinta más recaudadora de la historia. De momento, ninguna película ha estado ni cerca de conseguirlo en 2024. Los 714 millones de *Dune* son lo más reseñable del año.

Zach Snyder, director de taquillazos como 300, Liga de la Justicia o Batman vs Superman, no lo ve tan oscuro. Sostiene que los buenos tiempos volverán. «No creo que sea algo para preocuparse. Estamos en una especie de bache, pero hay grandes títulos por estrenar y creo que la gente está esperando a que llegue algo que les interese para volver al cine», explica a EL MUNDO. «En realidad depende de nosotros hacer algo brillante para que la gente vuelva al cine porque la experiencia merece la pena. Todo el mundo lo sabe. Está ahí. Solo hay que saberla explotar».

Christopher Sean, actor y protagonista de la cinta animada de Netflix Ultraman Rising, confiesa que hace solo nueve años dormía en su camioneta porque no le alcanzaba para pagar un alquiler en Hollywood. Hoy la vida le sonríe en el aspecto laboral, pero sabe que hay muchos compañeros sufriendo más que nunca para lograr un trabajo en la industria. Según la oficina de estadísticas laborales de Estados Unidos, el empleo en el sector no había alcanzado un nivel tan bajo en 30 años, con grandes estudios anunciando despidos como Disney, Warner Brothers o Paramount Global Pixar fue el último en sacar la tijera hace unas semanas, con un recorte del 14% de su plantilla por el bajo volumen de producciones. Impera una sensación de pánico entre los que no han podido recuperar un ritmo de trabajo sostenible tras la huelga.

«El mundo es muy diferente con el *streaming* y tras la huelga», analiza Sean. «Estamos más cómodos en casa y está por ver si la era digital acaba por derrumbar la experiencia del cine en salas. Espero que no. Cine e historias por contar habrá siempre. Lo de las salas de cine no está tan claro».

Klowden cree que la taquilla se recuperará en la segunda mitad del año. «Ya pasó el año pasado con *Barbie* y *Oppenheimer*», recuerda. «Supongo que



## La recaudación apunta a un batacazo de entre el 30 y el 50%, y el empleo en el sector no tenía un nivel tan bajo desde hace 30 años

da por Dakota Johnson que se quedó en 92 millones de euros pese a haber costado casi lo mismo. O *Furiosa*, la última entrega de la saga *Mad Max* con la argentina Anya Taylor-Joy como principal reclamo. Aquí el tortazo ha sido de impresión: 128 millones ingresados frente a un presupuesto de 173.

Hollywood vislumbrará la forma de volver a hacer dinero, pero momento está en una encrucijada». La alegoría feminista de la muñeca rubia recaudó 1,300 millones en todo el mundo, números que le valieron el reconocimiento a película más taquillera en los Globos de Oro. Su rival nuclear ascendió a más de 830 millones. Queda por ver si aquello fue un signo de recuperación o un mero espejismo. De momento, parece más bien lo segundo.

Una escena de 'Furiosa', la última entrega de la saga 'Mad Max' dirigida por George Miller. WARNER BROS. PICTURES

#### PAPEL SOCIEDAD

HOJEANDO / ZAPEANDO
PERIODISTAS /
ACTIVISTAS, CONTRA
ESOS JUECES
DE LA FACHOSFERA



Por **Víctor** de la Serna

Los corresponsales de prensa europeos en Estados Unidos y los norteamericanos en Europa siempre han tenido algún pequeño lío a la hora de describir las posturas ideológicas de los políticos, y es que allí se ha llamado tradicionalmente «liberal» al que aquí sería «socialdemócrata», es decir, del centro izquierda moderado, mientras que en

Europa diferenciamos liberales, de centro derecha, de socialistas o socialdemócratas clásicos. El liberal estadounidense de tipo europeo encontraría acomodo en el ala derecha del Partido Demócrata o en la izquierda del Republicano. Y los conservadores estaban bastante claros, y nadie los confundía con fascistas, como un socialista no se confundía con un comunista. Así lo explicaban los corresponsales a sus lectores u oyentes, y se entendía.

La creciente división nacida del populismo desatado por los extremos está haciendo saltar las definiciones. Si en Estados Unidos los exabruptos antidemocráticos salen de Donald Trump y sus cohortes, en varios países europeos, con España destacada, salen del llamado progresismo, aquí sanchismo, y adoptan términos como «la fachosfera».

En todas partes hay periodistas y comentaristas que respaldan a estos nuevos políticos de la división y los muros, pero el caso español llama mucho la atención por el estallido de medios digitales de esa nueva izquierda nada democrática, y aunque surjan fenómenos de activismo a la derecha –ahí está Alvise–, los debates televisivos dan lugar a diatribas incoherentes, de fondo inquietantemente antidemocrático.

Tras Silvia Intxaurrondo, ahora tenemos más aún por parte de Angélica Rubio, la directora de *El Plural* –diario más bien monotemático, diríamos y colabora-

"En todas
partes hay
periodistas
que respaldan
a estos nuevos
políticos
de la división
y los muros"

dora de Al Rojo Vivo en La Sexta, que acaba de lanzar allí: «El Partido Socialista lo que no quiere es que los jueces se constituyan en un poder paralelo al margen del Congreso de los Diputados. La Constitución Española establece que toda la soberanía popular radica en el Congreso de los Diputados. (...)

¿Qué pasa, que los jueces son Dios y están por encima Rey y del presidente del Gobierno y se pueden constituir en un poder paralelo, al margen del Congreso? En todos los países democráticos hay un sistema de contrapeso y los jueces no pueden estar al margen de la soberanía popular que establece la Constitución».

La Constitución no habla de soberanía popular, sino nacional, reiteradamente insiste en los diferentes poderes del Estado y su idea de los contrapesos es justo lo contrario de lo que cree esta despistada señora, ex secretaria de Rodríguez Zapatero. Se lo recordaremos a la periodista/activista: «La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley», dice de ese poder judicial que Rubio preferiría anular. Como hacen las dictaduras.

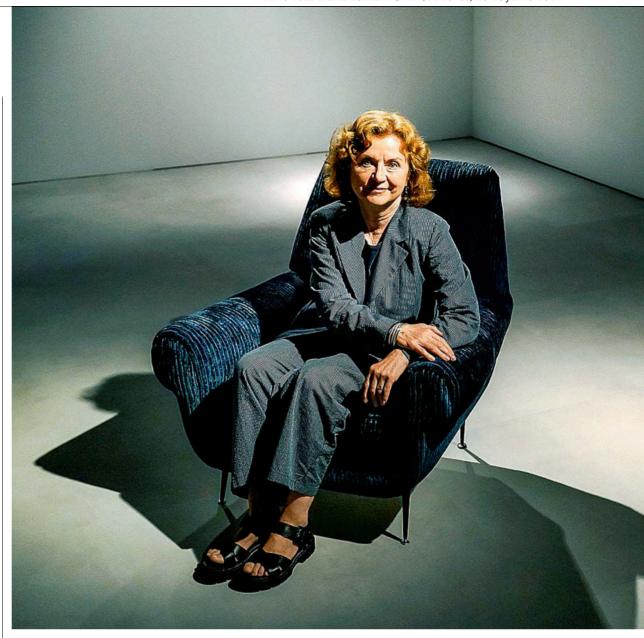

## ELKE WEBER "HAY QUE DESPOLITIZAR EL CAMBIO CLIMÁTICO"

Entrevista. Pionera en investigar la toma de decisiones medioambientales, esta psicóloga de la Universidad de Princeton recoge hoy en Bilbao el Premio Fronteras FBBVA de Ciencias Sociales

Por **Teresa Guerrero** (Bilbao)

odríamos decir que Elke Weber (Gelsenkirchen, Alemania, 1957) es una de las mayores expertas del mundo en tomar buenas decisiones y no exageraríamos. Esta psicóloga de la Universidad de Princeton (EEUU), comenzó centrándose en la economía y de ahí su interés evolucionó hacia lo que considera «un problema existencial», convirtiéndose en una pionera en investigar la toma de decisiones medioambientales y los factores que nos llevan a actuar contra el cambio climático. Así lo explica durante una entrevista con este periódico en Bilbao, donde hoy recogerá el Premio Fronteras del Conocimiento de la Fundación BBVA en Ciencias Sociales: «Para convencer a la sociedad para que actúe hace falta más que una argumentación racional». Weber fue además la primera psicóloga que formó parte del IPCC, el grupo de expertos en cambio climático vinculados a la ONU que elabora los informes de referencia

P. ¿Cómo la recibieron sus colegas del IPCC y en qué consiste su labor dentro de este grupo de expertos? R. Yo interactúo sobre todo con economistas porque estoy en el grupo que se centra en la mitigación del cambio climático. Gran parte de mi trabajo gira en torno a la mitigación más que a la adaptación, así que fue un hogar natural para mí. En realidad, la mitigación fue impulsada principalmente por la economía y la ingeniería para averiguar cuáles son las soluciones técnicas y cuánto cuestan, y descubrir cuál es la forma más eficiente de reducir las emisiones de CO<sub>2</sub>. Y ahí se ha asumido siempre que había que hacer una elección justa y racional. Tan pronto como la tecnología se vuelva más barata que otra cosa, cuando el precio de la energía solar baje, todos la adoptarán y ya no usaremos combustibles fósiles. Y es cierto que es necesario contar con la tecnología y que el precio sea bueno, pero no es lo único que impulsa a la gente a adoptarla.

P. ¿Y es difícil hacer entender la necesidad de que hay que tomar medidas para mitigar el cambio climático y que van a tener un coste?

R. Creo que de forma natural, ante un problema la gente tiende a pensar que el *status quo* es bueno: es decir, que lo que estamos haciendo ahora es correcto. Esto también se aplica a los economistas, por eso han escogido la elección racional durante mucho tiempo. Es una hermosa teoría, pero el cálculo de coste y beneficio es sólo una de las formas en que las personas decidimos. También tomamos decisiones basadas en sentimientos, para protegernos, por miedo o por orgullo, o seguimos las reglas porque ser un buen ciudadano nos hace sentir bien. Creo que incorporar todo esto nos ofrece muchas más formas

#### **SOCIEDAD** PAPEL



para llevar a cabo una buena acción climática. Por ejemplo, si quieren poner subsidios a los vehículos eléctricos para impulsar que la gente los compre, para un economista es sólo una cuestión de cuánto. ¿Debería ser el 5% o el 10% del precio? Pero si eres psicólogo, te preguntas cómo debería implementarse el subsidio. ¿Te devuelven ese dinero al comprar el coche, de modo que es 10% más barato? ¿O te lo devuelven a final de año, con los impuestos? Esto marca una enorme diferencia en la eficacia de la medida, aunque el precio sea el mismo. Así que mi experiencia con los economistas es que son algo reacios, como todos nosotros, a cambiar lo que están haciendo, a no asumir una elección racional. Pero muchos de ellos son bastante receptivos si les explicas qué se puede ganar al tener una visión más amplia en la toma de decisiones humanas. P. Ha puesto ya algún ejemplo pero ¿cómo argumentaría por qué hacen falta psicólogos para abordar el cambio climático? R. Creo que hay dos razones. De la primera hemos

hablado ya un poco, creo que la psicología ayuda a entender cómo piensa la gente sobre los cambios en las leyes. Por ejemplo, en Alemania se prohibieron hace 15 o 20 años las bombillas incandescentes normales. ¿Qué hizo mi abuela? Se fue a comprar y llenó un armario entero con bombillas para poder usarlas el resto de su vida.

P. No estaba dispuesta a prescindir de ellas.. R. Así es. Sólo porque prohíbas algo no significa que la gente deje de usarlo. Importa cómo lo hagas. Creo que los psicólogos pueden ayudar a que una política legal o una económica sea mucho más efectiva. Y el otro elemento es el cambio de comportamiento. Viajar en tren en lugar de en avión cuando vas a un lugar que está a dos o tres horas de distancia, vivir más cerca de nuestro trabajo, cómo educamos a nuestros hijos.... Hay muchas cosas que contribuyen no sólo a una vida más sostenible, sino también a una vida más feliz. Y creo que ahí es donde los psicólogos pueden intervenir y ayudar a las personas a superar el sesgo que todos tenemos de querer que la vida continúe como está ahora. Y también podemos mejorar la vida de muchas otras personas en este planeta haciéndolo más justo y equitativo.

P., ¿Cómo valora el movimiento liderado por Greta Thunberg? R. Es la gente joven la que va a verse más afectada por el cambio climático. A mí me quedan unos 20 años de vida pero alguien que nazca ahora verá cómo es el clima en 2100, y tienen todas las razones del mundo para estar mucho más preocupados. Lo vemos en las encuestas. Les asusta mucho más y están respondiendo de manera negativa, con ansiedad y con miedo. Creo que Greta Thunberg hizo un gran favor a los jóvenes al mostrarles que deben hacer oír sus preocupaciones. Pero creo que parte del movimiento juvenil también debería cambiar un poco sus tácticas. Especialmente en Alemania se han vuelto bastante radicales, cortando el tráfico en la autopista o en el aeropuerto impidiendo que la gente vuele, y creo que es contraproducente. La opinión pública apoyaba al principios protestas pacíficas, pero ahora que se han vuelto más radicales y disruptivas, se están posicionando en contra de esas protestas y de la acción climática. No le hacen ningún favor. Por eso ha surgido una rama de jóvenes que se ofrecen como voluntarios para ayudar a la gente, por ejemplo, a instalar células solares en sus casas. En lugar de protestar de manera destructiva, lo hacen de manera constructiva. P. ¿Qué recomendación haría a la gente que sufre ecoansiedad y qué se puede hacer a nivel global, como sociedad? R. Creo que algo en lo que los medios realmente pueden intervenir es comunicar que tenemos soluciones, que el cambio climático no es una conclusión inevitable, que hay muchas cosas que se pueden hacer, pero que a menudo hay que hacerlas al mismo tiempo. Hay que concienciar a la gente de que probablemente la acción más efectiva que tienen es votar por los partidos correctos y dar a conocer su opinión. Cuando nos fijamos en las encuestas en todo el mundo, una gran mayoría quiere

que los políticos y

las empresas

hagan algo con

climático, entre el

60% y el 80%, en

todos los países

donde alguna vez

se ha preguntado.

preguntas cuánta

gente creen que

responden: 'Oh, el

30% piensa como yo'. La gente no

climático, y los políticos tampoco

lo saben. Otra cosa que tenemos

que hacer es asegurarnos de que

nuestras democracias sean, de

nuevo, verdaderas democracias

sabe cuánto les importa a sus

conciudadanos el cambio

piensa así

Pero uando les

"Prohibir algo no significa que la gente respecto al cambio deje de usarlo, importa cómo lo hagas, y los psicólogos pueden ayudar"

no es suficiente, las emociones

"Los activistas más radicales deberían revisar sus tácticas... Están poniendo en contra a la opinión pública"

> negativas no funcionan muy bien porque tenemos que hacer muchas cosas: votar por los candidatos adecuados, cambiar un poco nuestro estilo de vida, comprar diferentes productos o presionar a las empresas para que no hagan determinadas cosas.

porque hay mucha influencia de las empresas e intereses. De alguna manera tenemos que cambiar nuestros sistemas políticos para que la voluntad de los ciudadanos importe más y que los políticos sepan cuál es. P. ¿Cuánto hay de racional y cuánto de emocional cuando votamos en unas elecciones? R. A mí me gustaría que hubiera más racionalidad. Creo que, sobre todo últimamente, la gente vota con el corazón y con lealtad partidista en lugar de pensar en lo que está en juego para ellos y qué partido tiene en mente sus intereses. Cuando se trata del cambio climático, creo que una cosa que debemos hacer es despolitizarlo. Es un asunto existencial, no político. Por ejemplo, en EEUU, durante muchos años, el derecho a abortar era la prueba de fuego para considerar si una persona era republicana o demócrata. Ahora creo que, en muchos sentidos, el cambio climático han asumido ese papel. Ya no piensas: ¿Quiero tener un clima saludable o quiero vivir con este clima extremo, con estas olas de calor, con lluvias torrenciales? Si la gente pensara más en lo que está en juego para ellos y sus propios intereses, creo que votarían de forma diferente. P. Dice usted que lo que mueve a la acción son las emociones positivas. Hábleme de esa idea. R. Las emociones importan así que la pregunta es: ¿quieres usar emociones negativas, como el miedo o la culpa, para motivar la acción, o usar emociones positivas como el orgullo y sentirte bien por ser parte de la solución en lugar de tener miedo porque eres parte del problema o culpable? Cuando hay un problema que tiene una solución sencilla, utilizar el miedo para motivar es bastante eficaz. Si quieres que la gente se haga una prueba de detección del cáncer, está bien asustarla porque hay una sola cosa que quieres que hagan, que es ir al médico. Pero en el caso del cambio climático, eso

Una mujer se protege con un abanico del sol y del calor. ANA ESCOBAR / EFE



#### **METEOROLOGÍA** ESPAÑA SE **ADENTRA EN UN VERANO** "MÁS CÁLIDO" **DE LO NORMAL**

Por **Lourdes Leblebidiian** 

as la octava primavera más cálida del siglo XXI, la Agencia Estatal de Meteorología prevé uno de los veranos más cálidos de los últimos años. Aunque las lluvias y el frío sean el paisaje de estos día y, como apunta Rubén del Campo, portavoz de la AEMET, «el verano no acaba de arrancar», la transición hacia el verano es inminente. Es más, se anticipa un clima más «normalizado» con la estación para este viernes.

Con el inicio del verano programado para hoy a las 22:51, la AEMET pronostica que el veranopodría ser más cálido de lo normal en toda España. «En la mayor parte del país podría situarse entre el 20% de los veranos más cálidos registrados, tomando como periodo de referencia desde 1993 a 2023», apunta Del Campo Respecto a las precipitaciones previstas para los próximos meses, existe un 40-50% de probabilidades de que el verano sea más seco de lo habitual.

En cuanto al balance climático de la primavera del 2024, según la AEMET, se clasificó como la octava más cálida del siglo XXI y la décima desde el 1961. Aunque las precipitaciones estuvieron dentro de un valor normal, su distribución fue desigual en tiempo y espacio. Frente a esto, Del Campo destaca: «Si bien llovió durante la primavera, buena parte de España continúa enfrentando una sequía de larga duración».

Finalmente, Del Campo recuerda: «La última primavera normal fue en 2021 y la última fría en 2018. Desde entonces, no hemos tenido una estación fría; han sido normales, cálidas o muy cálidas».

#### PAPEL TV

#### PEDRO GARCÍA AGUADO, EL GRAN SUPERVIVIENTE QUE DABAN POR "ACABADO"

Telecinco. De medallista olímpico a pasar por un infierno por las drogas, luego a convertirse en 'Hermano mayor' de la tele, un salto a la política... Y ahora, contra todo pronóstico, es el gran ganador de 'Supervivientes 2024'

Por Esther Mucientes (Madrid)

uando decían que si la edad, que con 55 años estoy acabado...
La edad es un número.
Las cosas están aquí.
Lo importante no es lo que pasa, lo importante es lo que te cuentas. La calidad de tus pensamientos va a marcar la calidad de tus emociones. Con esto, se puede llegar muy lejos».

Puede parecer la monserga de una charla de un *coach* cualquiera, pero son las primeras palabras del hombre que se ha proclamado el inesperado ganador de *Supervivientes 2024*: Pedro García Aguado, «intervencionista familiar». Muchos dirían que de casta le viene al galgo, pues el trabajo del ex medallista olímpico desde hace tiempo es precisamente ese, el de coach. Y tal vez por eso ha ganado Supervivientes... y a Supervivientes. Pues si con alguien tuvo que luchar los 102 días que permaneció en el reality fue contra él mismo. «Al principio creí que abandonaría, pero a medida que fueron pasando las semanas me lo creí. Dije: Puedo ganar Supervivientes siendo como soy yo, dándolo todo y no haciendo daño a nadie'», asegura.

La estrategia de Pedro García Aguado en *Supervivientes 2024* ha sido utilizada muchas otras veces: permanecer a un lado, meterse en pocos charcos, no dar demasiado espectáculo y aguantar. A muchos esta estrategia les salió rana; a Pedro García Aguado, no. ¿Por qué? Quizá porque contaba con tres ventajas que el resto de su compañeros no tenían: ser ejemplo de superación; ser el concursante de mayor edad y, por tanto, movilizar a esa generación –hubo avalancha de votos entre los 55 y 65 años—; y, la fortaleza mental de un deportista de élite que vivió el infierno y salió de él.

Muchos son los concursantes de *realities* a los que hemos visto caer por el simple hecho de vivir un *reality* paralelo. Sin embargo, en el caso de Pedro García Aguado, la estrategia le funcionó porque supo cuándo tenía que hablar y cuándo tenía que callar. El ex waterpolista ganó *Supervivientes* 2024 el día que se enfrentó al llamado *Puente de las emociones* y contó con todo

detalle y a corazón abierto sus problemas con las drogas, con su familia, con él mismo y cómo logró salir de todo ello.

Aunque su historia era más que conocida por todos, la manera en que se desgarró esa noche en *Supervivientes* fue clave para que este martes por la noche recibiera el 54% de los votos y se pudiera imponer a Rubén Torres, el que para muchos es el verdadero ganador de esta edición, pues este

bombero de Badalona ha sido el perfecto concursante: fuerte, ganador de decenas de pruebas, el que más veces se ha hecho con el collar de líder, el superviviente de los supervivientes, más tras la expulsión del otro gran favorito: Gorka.

Sin embargo, el duro relato de Pedro García Aguado y el ser el concursante más longevo de *Supervivientes* 2024 y también el ganador con más edad de la historia del *reality* le dieron un as con el que el resto de concursantes no contaban en esta particular partida de póker.

Las críticas a su victoria, que no han sido pocas, han venido en su mayoría precisamente por eso, porque muchos espectadores consideran que García Aguado no ha ganado Supervivientes 2024 por lo que ha hecho en el reality, sino por lo que ha hecho con su vida antes de participar en el programa. No era el favorito, no era el esperado, no era el mejor, pero sí tenía la mejor historia, la que engancha.

«Me empecé a contar cosas dramáticas. Pero después me contaba cosas positivas, empecé a ver lo bueno de esta aventura, y he ganado *Supervivientes 2024*», aseguraba el concursante pocas

horas después de su victoria. Ese fue su logro, pues el que fuera director general de Juventud en la Comunidad de Madrid con Isabel Díaz Ayuso no ganó nunca ninguna prueba de esta edición ni tampoco se colgó nunca el collar de líder.

Su victoria es la de la memoria colectiva, la victoria del hombre al que sus propios compañeros

coronaron como la «figura paterna» de *Supervivientes*. Las debilidades, el reconocimiento de las mismas y la capacidad de superación son ingredientes que fascinan.

Pedro García Aguado fascinó no siendo el mejor concursante. Ahora, con los 200.000 euros del premio devolverá lo que una vez le dieron: «Ayudaré a chavales para que no caigan en adicciones. Voy a hacer una donación».



Pedro García Aguado, tras proclamarse ganador de 'Supervivientes 2024'. MEDIASET















### **TELEVISIÓ**

#### GENERALISTAS

8.00 La hora de La L 10.40 Mañaneros. 14.00 Informativo territorial.

14.10 Ahora o nunca.

Telediario I. 15.45 Informativo territorial.

16.10 El tiempo. 16.15 Salón de té La Mod-

17.40 UEFA Euro 2024. «Dinamarca-Inglaterra». En

directo. **20.00** Camino a Berlín. En **20.30** UEFA Euro 2024.

«España-Italia». En directo. 23.00 Camino a Berlín. En 23.30 Los secretos de la

Roja. Campeones del mundo 0.40 Cine. «Las brujas de Zugarramurdi»

11.45 Culturas 2. 12.15 Mañanas de cine. «El

13.50 Vía de la Plata: diario

14.20 ¡Cómo nos reímos!

Xpress. **14.40** UEFA Euro 2024. En

directo. **16.55** Grandes documen

**18.05** Documenta2.

18.55 La 2 express. 19.00 El Paraíso de las

20 20 Diario de un nómada

Las huellas de Gengis Khan. 21.30 Cifras y letras.

22.00 La matemática del

23.45 Documentos TV.
0.45 Mujeres en Marte.

espejo. **22.50** En primicia.

La 2

ardín del diablo»

de un ciclista.

#### Antena 3

Espeio público. 13.20 Cocina abierta con Karlos Arguiñano. 13 45 La ruleta de la suerte Telecinco

8.55

La mirada crítica.

10.30 Vamos a ver. 15.00 Informativos Telecin-

co. Presentado por Isabel Jiménez y Ángeles Blanco.

15.25 ElDesmarque Te-

17.00 TardeAR. 20.00 Reacción en cadena.

Presentado por Ion Aramendi 21.00 Informativos
Telecinco. Presentado por

15.50 Así es la vida.

Carlos Franganillo.
21.35 El tiempo.
21.45 ElDesmarque

Telecinco. Presentado por Matías Prats Chacón.

6.30 Remescar, cosmética

Previo Aruser@s

Aruser@s.

14.30 La Sexta noticias la

15.30 La Sexta meteo. 15.45 Zapeando.

17.15 Más vale tarde

21.00 La Sexta Clave.

21.20 La Sexta meteo.

21.25 La Sexta denortes.

21.30 El intermedio. 22.30 Cine. «Una canción ir-

landesa» Irlanda 2020 IO2

min. Director: John Patrick

0.50 Cine. «Su peor pesa-

Shanley.

**20.00** La Sexta noticias 2<sup>a</sup>

11.00 Al rojo vivo.

15.15 Jugones

22.00 Supervivientes. Noche de leyendas.

1.55 Casino Gran Madrid

Online Show

al instante.

7 00

La Sexta

Antena 3 Noticias I. **15.30** Deportes.

15.35 El tiempo. 15.45 Sueños de libertad. 17.00 Pecado original. 18 00 Y ahora Sonsoles.

20.00 Pasapalabra. 21.00 Antena 3 Noticias 2

21.35 El tiempo. 21.45 El hormiguero 3.0. Invitada: Marta Sánchez,

cantante v compositora. 22.45 El peliculón, «Juego de ladrones: El atraco per-fecto». EEUU. 2018. 148 min.

Director: Christian Gudegast.

1.30 Cine. «Cerco al

7.00 Love Shopping TV

¡Toma salami!

Toma salami!

25 palabras

10.20 El concurso del año

14.00 Noticias Cuatro.

El tiempo.

Alerta Cobra, «El

En boca de todos.

Todo es mentira.

Tiempo al tiempo. Noticias Cuatro.

En el punto de mira.

pulación digital». The Game Show.

20.40 EIDesmarque Cuatro.

First Dates.

Horizonte.

21.05 First Dates.

ElDesmarque Cuatro.

Cuatro

Cuatro

7.30

8.15

15.30

21 45

1.45

#### VEO DMax

8.58 Aventura en pelotas. 11.26 Un planeta extraño.12.16 Alienígenas.14.06 Expedición al pasado.

15.57 La fiebre del oro. «El clímax de Klondike».

17.47 Cazadores de gemas. 19.38 Chapa y pintura. Incluye «¿Chuleando en italiano?» y «Nos quedamos

a cuadros».

21.30 ¿Cómo lo hacen?
Emisión de dos episodios.
22.30 La maldición del Windsor, Incluye «Un coloso en Ilamas», «Los fantasmas del Windsor», «La acción final» y «La navaja de Ock-

2.22 Onmotor. 2 52 Desmontando la

historia. **4.32** Historia prohibida.

8.00 La tienda de Galería

11.00 Santa misa. Palabra

11.40 Adoración eucarística.

TRECE

del Coleccionista.

12.00 Ángelus. 12.05 Ecclesia al día

13.30 Don Matteo. «A la

espera de juicio». **14.30** Trece noticias I4:30.

14.45 El tiempo en Trece. 14.50 Sesión doble. «La

17.00 Sesión doble. «Noche

18.50 Western. «Fort Mas-

sacre». EEUU. 1958. 80 min. Director: Joseph M. Newman.

20.30 Trece noticias 20:30.

Trece al día.

21.55 El tiempo en Trece.

22 00 Flicascabel

batalla de Anzio».

de violencia».

#### Movistar Plus+

8.55 Jan Ullrich: la etapa

12.17 Chava. El ciclista del

13.14 Informe Plus+. La Resistencia. 15.31 El consultorio de

16.00 Cine. «La boda de mi

mejor amiga». 17.58 Lina. «La tonta del

18.58 Williams v Mansell:

20.30 InfoDeportePlus+. 21.10 Día D: la batalla en color. «El gran desafío».

22.10 Segunda muerte. «Amor de hombre». 23.01 Ilustres ignorantes.

23.30 La Resistencia. 0.52 Informe Plus+.

6.40 Mujeres ricas de

9.00 Baio cubierta: Medi-

11.55 Venganza: millonarios

19.00 Ni que fuéramos la

23.25 La casa de mis sue

0.15 Venganza: recien

dos enisodios.

del Coleccionista

Cheshire.

6.00 Mujeres ricas de

casados asesinos. Emisión de

2.15 European Poker Tour.2.40 La tienda de Galería

Killer. Emisión de tres

TEN

terráneo.

12.50 Caso cerrado

happy hour. 20.00 Caso cerrado.

#### AUTONÓMICAS

#### Telemadrid

Deportes. El tiempo. Buenos días, Madrid. 6 50

11.20 120 minutos.

14 00 Telenoticias. 14.55 Deportes.

15.20 El tiempo. 15.30 Cine de sobremesa. «Te puede pasar a ti». EEUU. 1994. 101 min. Director: Andrew Bergman.

17.15 Cine. «Escrito sobre el viento». EEUU. 1956. 99 min. Director: Douglas Sirk.

19.00 Madrid directo.

20.30 Telenoticias. 21.15 Deportes.

21.30 El tiempo.

Juntos. 22.50 Madrileños por el

mundo. 2.25 Atrápame si puedes

#### ETB 2

Vascos por el mundo.

Boulevard. 9 25 En Jake.

7.00

Atrápame si puedes. 14.58 Teleberri.

Teleberri kirolak.

16.05 Eguraldia. 16.25 Esto no es normal

Quédate. 20.05 A bocados. «Espár-

ragos con salsa holandesa v hongos+Empanadillas de brie v salchichas».

21.00 Teleberri. 21.40 Teleberri kirolak.

22.05 Eguraldia. 22.30 Todo el mundo a la mesa. «Alubias pintas en

23.35 Duelo en la cocina.

«Euskadi vs Andalucia».

0.55 1.30 Eitb kultura.

#### Teknopolis.

#### A PUNT

10.40 Negocis de familia.

**12.20** Animalades, un món

12.55 La via verda.

Migdia. 15.30 Atrapa'm si pots.

17.35 Som de casa.

22 00 Ciutats desana regudes. «Especial ciutat

d'Alacant».

#### TV3

8.00 Els matins.

10.30 Tot es mou. 13.50 Telenotícies co-

Telenotícies migdia.

15.40 Cuines. «Amanida de llagostí de la Ràpita». 15.57 Cuines. «Sardines a la

donostiarra». 16.10 Com si fos ahir. 16.45 El Paradís de les

Senyores. 17.30 Planta baixa 19.10 Atrapa'm si pots.

20.15 Està passant.
21.00 Telenotícies vespre.
22.05 Polònia.

22.45 Alguna pregunta més? 23.25 Nervi. «Triquell, Maria

Arimany, Megamix Brutal... Es pot viure del teatre?».

0.30 Premis Alícia.

1.55 Copa Amèrica

#### Canal Sur

Buenos días. Despierta Andalucía

9 55 Hov en día. Presentado por Toñi Moreno.

12.50 Hoy en día, mesa de análisis. 14.15 Informativos locales.

14.30 Canal Sur noticias I. Presentado por Juan Carlos

Roldán y Victoria Romero. 15.25 La tarde. Aquí y ahora. 18.00 Andalucía directo.

19.45 Cómetelo.

20.30 Canal Sur noticias 2. Presentado por Miguel Ángel Sánchez

21.00 Informativos locales. 21.45 Atrápame si puedes. 22.45 Cine. «Sevillanas de

0.10 Cine. «Cuando los

IB3 TELEVISIÓN

Balears des de l'aire

Píndoles Cuina amb

#### ángeles duermen». 1.45 Lo flamenco.

Téntol.

#### PARA NO PERDERSE

#### 21.00 / La I

#### España se enfrenta a Italia en la fase de grupos

La Eurocopa 2024 se encuentra en pleno apogeo y los aficionados al fútbol ya han sido testigos de algunos grandes partidos. En esta edición, algunas selecciones como Alemania, Francia o Portugal parten como favoritas para repetir hazaña y convertirse nuevamente en campeonas del continente.



Luis de la Fuente.

Otros de los candidatos para tocar la gloria el próximo 14 de julio son las históricas España e Italia, que se enfrentarán esta noche en la segunda jornada de este torneo en lo que será un nuevo capítulo de esta gran rivalidad europea.

El último enfrentamiento entre ambas selecciones se remonta al año pasado, cuando España se impuso a la Azurra por 2-1 en la semifinal de la Liga de las Naciones. El combinado de Luis de la Fuente ahora buscará su segunda victoria consecutiva en Alemania tras ganar el sábado a Croacia (3-0).

#### 22.00 / Telecinco

El Partidazo de Cope.

#### Edición 'All Stars' del 'reality' de **Supervivientes**

Apenas han pasado 48 horas desde que Pedro García Aguado se coronara como ganador de Supervivientes, pero ya estamos de vuelta en Honduras para la edición All Stars del reality de Telecinco. ¿Y por qué se llama así? Pues porque se enfrentarán 10 de los concursantes más fuertes de



Adara Molinero.

la historia del reality. Ganadores y finalistas, todos elegidos para conmemorar los 20 años del programa de Mediaset

7.00 Les notícies del matí. 10.05 Bon dia, bonica.

11.15 Ciutats desana-

bestial

13.30 Mascletà fogueres

14.05 À Punt Notícies.

16.40 Alta tensió.

20.00 Tres de casa À Punt Notícies. Nit.

22.50 Dejavú.
23.55 Ochéntame otra vez.
1.45 À Punt Notícies. Nit.

#### Tothom en forma. IB3 Notícies matí. 10.05 Al dia. 11.58 Ara anam.

Santi Taura.
7.00 Cinc dies.

6.45 6.50

6.55

8.10

8 35

13.58 IB3 Notícies migdia 15.15 El temps migdia 15 30 Cuina amh Santi

Taura. «Llampuga amb col i salsa de vi blanc»

15.55 Agafa'm si pots! 16.55 Cinc dies.

20 30 IB3 Notícies vesnre 21.30 El temps vespre. 21.40 Jo en sé + que tu.

22.25 Uep! Com anam? El temps vespre.

Jo en sé + que tu.

#### sulte la programación completa de 127 canales en www.elmundo.es/television

#### **SUDOKU**

| FÁC | IL 20 | -06-2 | 024 |   |   |   |   |   |                                 |
|-----|-------|-------|-----|---|---|---|---|---|---------------------------------|
| 3   |       | 8     | 4   | 7 |   | 9 |   |   |                                 |
|     | 1     | 4     | 6   | 2 |   | 5 | 3 |   | Ì                               |
|     |       | 7     |     |   |   |   | 8 |   |                                 |
|     |       |       |     |   |   |   |   |   | 8                               |
| 5   |       |       | 9   | 4 | 2 |   |   | 1 | do                              |
|     |       | 1     | 5   |   |   | 7 | 4 | 9 | i+                              |
|     |       | 5     | 2   |   |   |   | 7 |   | 200                             |
| 4   |       |       | 7   | 3 |   |   | 9 | 5 |                                 |
| 7   |       | 6     |     |   | 4 |   | 2 | m | mon downsonmoitened within 1505 |

#### DIEÍCII 20-06-2024

| DIF | CIC 2 | 0-00- | 202- | <u> </u> |   | _ | _ |   |                        |
|-----|-------|-------|------|----------|---|---|---|---|------------------------|
| 1   |       |       |      |          |   |   |   |   |                        |
|     | 2     | 9     |      |          |   | 8 |   | 6 |                        |
|     |       | 6     | 1    |          |   | 3 | 7 |   |                        |
|     | 1     |       |      |          |   |   |   |   | mo.                    |
| 5   | 8     |       | 7    |          | 9 |   |   |   | sweb.                  |
| 3   |       |       | 8    |          |   | 7 |   |   | tiemoc                 |
|     |       |       |      | 6        | 7 | 9 |   |   | www.pasatiemposweb.com |
|     |       |       |      |          | 3 | 4 |   |   |                        |
| 8   |       |       | 9    |          |   |   |   |   | © 2024                 |

Complete los tableros (subdivididos en nueve cuadrados) de 81 casillas (dispuestas en nueve filas y columnas) rellenando las celdas vacías con números del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra en cada fila, ni en cada columna, ni en cada cuadrado

#### SOLUCIÓN FÁCIL 19-06-2024

CÓMO SE IUEGA AL SUDOKU

| 1 | 6 | 3 | 8 | 4 | 5 | 2 | 7 | 9 |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|
| 8 | 5 | 2 | 9 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 |  |  |
| 7 | 4 | 9 | 2 | 6 | 3 | 5 | 8 | 1 |  |  |
| 3 | 8 | 6 | 4 | 9 | 2 | 7 | 1 | 5 |  |  |
| 5 | 1 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3 | 2 |  |  |
| 2 | 9 | 7 | 5 | 3 | 1 | 8 | 6 | 4 |  |  |
| 9 | 3 | 5 | 1 | 8 | 4 | 6 | 2 | 7 |  |  |
| 6 | 7 | 1 | 3 | 2 | 9 | 4 | 5 | 8 |  |  |
| 4 | 2 | 8 | 7 | 5 | 6 | 1 | 9 | 3 |  |  |

#### SOLUCIÓN DIFÍCIL 19-06-2024 8 6 4 2 1 5 3 7 9

| 5 | 7 | 2 | 4 | 9 | 3 | 6 | 8 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 9 | 7 | 8 | 6 | 5 | 2 | 4 |
| 4 | 5 | 7 | 6 | 2 | 1 | 9 | 3 | 8 |
| 9 | 2 | 3 | 5 | 4 | 8 | 7 | 1 | 6 |
| 6 | 8 | 1 | Э | 7 | 9 | 4 | 5 | 2 |
| 2 | 9 | 5 | 1 | 6 | 7 | 8 | 4 | 3 |
| Э | 4 | 6 | 8 | 5 | 2 | 1 | 9 | 7 |
| 7 | 1 | 8 | 9 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 |

avda. Portugal, 4 CTC Cosla 28821 Coslada (Madrid). Dep. Legal: M-36233-1989



MADRID: Avenida San Luis, 25. 28033. Madrid. Tel.: 91 443 50 00. © Unidad Editorial Información General, Madrid 2024. Todos los derechos

reservados. Esta publicación no puede ser -ni en todo ni en parte-reproducida, distribuida, comunicada públicamente, utilizada o registrada



#### PATIO GLOBAL NATHAN LAW

QUIÉN. El ex líder estudiantil y legislador más joven en ocupar un asiento en el Parlamento hongkonés. QUÉ. Las autoridades le acusaron de varios delitos de seguridad nacional y huyó al Reino Unido. POR QUÉ. Fundó el partido independentista Demosisto, disuelto tras la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Nacional aprobada por China como respuesta a las célebres protestas de las que ahora se cumplen cinco años.

ENLACE AL CONTACTOR A no queda gloria en Hong Kong
para Nathan Law

Nathan Law se puso en pie y levantó los brazos cuando en el Parque Victoria comenzó a sonar la canción Gloria a Hong Kong. La sentada por la democracia que su partido político había convocado terminó convertida en una concurrida marcha por el centro de la ex colonia británica con un tema cantonés de fondo que hablaba

de libertad y que se había convertido en el himno de las protestas.

Era junio de 2019. Law, un ex líder estudiantil que había sido el legislador más joven en ocupar un asiento en el Parlamento hongkonés, encabezaba aquel movimiento que recuperaba el espíritu de la aclamada Revolución de los Para-



**LUCAS DE LA CAL** SHANGHAI

También puedes llevarte sólo EL MUNDO al precio de siempre.

guas de 2014. Aquel día, muchos jóvenes hongkoneses como Law creyeron de verdad que su rebelión por la democracia ganaría y que su desafío al régimen chino no tendría consecuencias.

Han pasado cinco años de aquellas protestas. Gloria a Hong Kong ya no suena en la ciudad. La canción fue recien-

temente prohibida por un tribunal. El juez argumentó que podía representar un «arma» que despertara las «emociones secesionistas» de algunos residentes.

Law, de 40 años, hace mucho que no pisa su casa. Está fugitivo en Reino Unido. Las autoridades hongkonesas que lo acusan de varios delitos de seguridad nacional ofrecen por su cabeza una recompensa de un millón de dólares hongkoneses (alrededor de 120.000 euros).

«Nathan Law lleva mucho tiempo involucrado en actividades anti China y que perturban a Hong Kong», dijo hace unos días un portavoz del Gobierno chino al ser preguntado por la noticia sobre la can-

Nathan Law, cuando era diputado en el Parlamento de Hong Kong, en 2016. KIN

CHEUNG / AP

celación del pasaporte de Law y de otros cinco activistas hongkoneses que viven en Reino Unido.

Law era el secretario general del partido Demosisto, independentista, que fue disuelto tras

Pekín

aprovechó la

las protestas

Ofrecen por

su cabeza

un millón

de dólares

hongkoneses

(120.000 euros)

pandemia para

aprobar una lev

represiva contra

la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Nacional aprobada por Pekín en 2020 como respuesta a las protestas que arrancaron en junio de 2019 por un controvertido proyecto de ley que hubiera permitido la extradición de fugitivos a China enielegiani

continental. Se consiguió frenar aquel proyecto, pero las manifestaciones continuaron y devinieron en un bucle de violencia y enfrentamientos entre antidisturbiosy unos manifestantes que demandaban una mayor auto-

nomía de Hong Kong. Cuando llegó la pandemia, las calles se vaciaron y Pekín lo aprovechó para cocinar una represivaley que castiga con hastacadena perpetua cualquier acto de protesta que las autoridades conside-

ren una proclama independentista o subversiva. Después vino la detención de cientos de activistas y legisladores pro democracia, y la huida de políticos como 1 2111 Law por miedo a ser encarcelados.

Con el paso del tiempo se fueron cerrando periódicos críticos y de las estanterías de bibliotecas y colegios se retiraron libros que no pasaron el corte censor. Una reforma electoral expulsó del Parlamento a los opositores que no eran considerados patriotas y este año se ha aprobado una nueva Ley de Seguridad que consolida el control de Pekín y restringe aún más las libertades en la ciudad.

Law dice que el Gobierno chino ha arrancado por la fuerza la autonomía prometida a Hong Kong bajo el acuerdo Un país, dos sistemas que llegó tras el cambio de soberanía en 1997. Entonces, muchos hongkoneses se sintieron atrapados entre una patria china que no eligieron y otra británica que no iba a volver.



#### **Partido** en la fachosfera

En esta época en la que las noticias son una riada, paradójicamente estamos mal informados. Entre la incomprensión y la confusión lectora ya no se sabe quién es de derechas o de izquierdas, demócrata o ultra, español o secesionista. Los bots de partido están en las redes, distribuyen noticias falsas y condenan a estar en la fachosfera a jueces, políticos y medios de comunicación que molestan. La fachosfera es una expresión francesa que se refiere a la extrema derecha en internet, que utilizó Pedro Sánchez en el Congreso y que también se empleó cuando el asalto al Capitolio. Según el presidente del Gobierno, se llama así a los que insultan y polarizan con propósito reaccionario.

Los políticos que Sánchez coloca en la fachosfera-las derechas-han ganado las elecciones europeas, con la colaboración, según los ortodoxos del sanchismo, de la vieja guardia del PSOE, a la que acusan de colaborar en la máquina del fango. Pero lo más preocupante es que el Gobierno se siente rodeado y tiene pésimas intenciones contra la libertad de prensa. Cualquier acción de censura en la redes o en las webs es difícil, pero intentan una forma de mordaza, según ellos conectada con Europa. Lo cual no es cierto porque la UE tiene los cimientos en la libertad de prensa. Querían organizar un Consejo Estatal de Prensa para que los políticos dieran carnés de periodismo y para que los diputados pudieran sancionar a los periodistas, pero han desistido de tal disparate.

Otra cosa es la división del viejo partido gobernante, donde son muy frecuentes en esta legislatura los desengañados y desencantados. Algunos de los arrepentidos fueron los dirigentes y creadores del nuevo socialismo, y quienes siguen al actual dirigente los tratan como traidores en redes sociales, tertulias y papeles en un estilo que recuerda a la inquisición. Los elevan a la fachosfera y los obedientes se quedan con los cargos y la verdad. Se refieren principalmente a los que estuvieron con el felipismo, que ahora se van, y a quienes señalan como oportunistas cuando el partido que apoyaron sigue mandando y no tienen cargos ni prebendas. Los desengañados se marchan porque no entienden que su partido sea dominado por el separatismo reaccionario. Como declaró Nicolás Redondo cuando le expulsaron, en el proyecto de Pedro Sánchez no hay una mayoría hegemónica. Solo existe una intrépida mezcla de orgullo, vanidad e ignorancia del presidente, que lleva detrás a un partido silenciado y cuya reconstrucción va a ser muy difícil.



Y además, también la revista ¡HOLA!, con las mejores exclusivas, bodas y eventos, de los personajes del momento. ¡Todo por solo 4 €!

**EL**MUNDO



NACIDA EN LAUSANA (SUIZA) EL 22 DE NOVIEMBRE DE 1961, HIJA DE MIGUEL Y ANA **FALLECIÓ EN MADRID** EL 19 DE JUNIO DE 2024

D.E.P.

Su esposo Luis y sus hijos Rocío, Cristina y Pablo RUEGAN una oración por su alma. sucesos. La Guardia Civil busca la cabeza de la mujer decapitada por su marido, un policía local de Soto del Real que se suicidó tras el asesinato. Se analiza su teléfono móvil / PÁGINA 5



#### **GRAN MADRID**



EN TRE **JUAN** 

SECRETARIO GENERAL DEL PSOE-M. En plenas dudas sobre la situación de Madrid en el PSOE y en mitad del debate sobre la financiación autonómica a cuenta de la singuralidad de Cataluña, el líder de los socialistas madrileños defiende su gestión: «No hago política con miedo, la hago con ambición y hambre»

## «Cada región debe defender su singularidad pero en un marco común»

PABLO R. ROCES MADRID Pregunta. ¿En qué situación se encuentra el secretario general del PSOE-M ahora en su partido?

cuperación y de ser una alternativa para Madrid después de 30 años sin gobernar. Y para eso hay que tener ambición, fuerza y un proyecto serio. Respuesta. Con un reto inmenso de P. El pasado lunes Pedro Sánchez se continuar con la dinámica de remostraba crítico con la situación en

Madridy Andalucía tras las europeas. ¿Entiende las críticas?

R. Ni escuché ni leí críticas hacia mi gestión ni ninguna otra, lo que se hizo fue un análisis electoral y es evidente que en Madrid debemos se-

guir avanzando. Recuerdo que yo cogí este partido en el peor momento de su historia, alguna encuesta nos daba un 12,9% y hoy estamos en el 28%. Pero hay que seguir creciendo, eso no me vale. El reto es que el PSOE

de Madrid, en términos electorales, deje de estar por detrás de la media de España y para eso hay que gobernar la Comunidad de Madrid. P. La crítica parece implícita en el mensaje que se trasladó desde Ferraz.

#### **GRAN MADRID**



R. Yo no interpreto eso en las conversaciones que he tenido, solo veo un análisis serio de por qué hay gente que no se ha movilizado o no nos ha apoyado. Yo entiendo que puede haber gente tan autocrítica como yo, pero más no y hay que ver en qué cuestiones se debe incidir.

P. ¿Se siente respaldado por su líder o teme por su puesto como secretario general del PSOE-M?

R. No, no temo por mi puesto, yo con miedo no hago política. La política hay que hacerla con ambición, con ilusión y con hambre. Yo tengo un puesto estupendo en la administración con el máximo nivel, tres hijos maravillosos y mi trabajo de ocho a tres a ocho minutos de mi casa. Me dedico a esto porque Madrid es un cañón por desarrollar, no estoy para perder el tiempo mirándome la espalda. P.¿En qué se ha equivocado el PSOE de Madrid en estas campañas?

R. No creo que las europeas sean fáciles de analizar desde el punto de vista de cada territorio. Teníamos una buena candidata en Teresa Ribera, se ha hecho una buena campaña en Madrid, yo he hecho 17 actos, y hemos tenido buenos resultados en zonas que se nos resistían como Vallecas. Pero hay que seguir avanzando con más presencia territorial y sectorial que nos hará generar confianza.

P. Si tiene todos esos condicionantes positivos, ¿por qué el PP está 12 puntos por encima suya y sólo en Galicia y Murcia hay más distancia?

R. Ahí es bueno ver la evolución, estábamos a 26 puntos y lo hemos reducido a 12 en dos años y medio. Pero aún queda mucho. Hemos conseguido movilizar en Madrid a mucho votante progresista, pero hay muchos en toda España que no. Por eso es tan importante el objetivo de gobernar. P. ¿Al PSOE-M le lastra que el foco político esté en Cataluña y en esas negociaciones de Sánchez?

R. Al revés, lo que lastra a Madrid es no entender que Cataluña debe ser su mejor aliado en desarrollo de proyectos, tener Barcelona a 40 minutos en avión y dos horas en AVE es un lujo. Y en vez de entenderlo así se busca un liderazgo combativo y excluyente desde Madrid.

P. Desde Cataluña se ha fomentado ese mismo liderazgo con Madrid. R. Y yo lo combato con efusividad porque es igual de torpe. Ayuso cuando se mete con los catalanes es igual de torpe que Puigdemont cuando se mete con los madrileños. Los dos hacen bien poco por sus regiones, yo quiero lo contrario con una persona como Salvador Illa, con el que comparto la visión política

P.¿Comparte con él que Cataluña requiere de una financiación singular? R. Sí, si significa que se renueve el sistema de financiación y se haga teniendo en cuenta las particularidades de cada región. No veo otra vía que entender las particularidades de Cataluña, Cantabria, Madrid o Valencia en un nuevo sistema de financiación.

P. Lo que se ha debatido por el momento es que Cataluña tenga un sistema especial, como puedan tener País Vasco o Navarra.

R. Eso no es lo que ha planteado Salvador Illa, ni mucho menos el PSOE. P. Es lo que plantean partidos como Esquerra para hacerle president.

R. Yo respeto las propuestas que puedan hacer otros partidos, la postura del PSOE es muy clara y es un nuevo sistema de financiación al que creo que debemos evolucionar con mayor corresponsabilidad fiscal para que no haya comunidades que perdonan 1.200 millones al 0,2% de los grandes patrimonios y al minuto siguiente piden dinero a papá Estado como Madrid. El modelo es el de los ayuntamientos, quien más esfuerzo fiscal hace, más financiación obtiene del Estado, hacia ahí debe evolucionar la financiación autonómica

P. En su partido, federaciones como Asturias, Extremadura o Castilla La Mancha ya se han opuesto a esa singularidad públicamente.

R. Todos han dicho lo mismo, que debemos ir a una negociación multilateral del sistema teniendo en cuenta la particularidad de cada territorio pero en un sistema común. Eso defienden los compañeros de Asturias, Extremadura o Castilla-La Mancha v también el PSOE

P. Señor Lobato, ese acuerdo multilateral no es lo que se está planteando, sino la singularidad de Cataluña. R. Yo siempre he escuchado que sea un acuerdo multilateral teniendo en cuenta las particularidades de cada territorio. Ni el PSOE ni Illa defienden la excepción catalana como tal, defienden que todos nos pongamos de acuerdo en un nuevo sistema teniendo en cuenta las singularidades: la dispersión, las infraestructuas infrafinanciadas... Todas las comunidades tenemos que defender los intereses de nuestra región pero en un marco de acuerdo entre todas. P. ¿Lo que usted defiende es que todo territorio tiene una singularidad y por tanto no es tal la de Cataluña? R. Cada uno tiene particularidades que pondrá en valor. Cataluña, la suya, pero también Madrid tendrá que poner su elemento de capitalidad. P. En el mes de enero, usted reconoció dudas con la amnistía en su militancia, ¿siguen estando presentes? R. No es que yo reconociera la duda, me hice eco de lo que dijo el presidente, que era una medida que generaba dudas entre los conservadores y los que no lo son. Y creo que está bien explicarlo así, de forma pedagógica y transparente, porque ayuda al debate ir de cara en una decisión compleja fruto de una situación parlamentaria. El debate ha sido intenso, pero sano, y creo que los frutos se irán dando con el tiempo. Ya hemos visto unas elecciones catalanas con mucha descompresión. Ojalá se confirme la mejora de la convivencia, pero eso no lo sabemos aún, aunque creo que lo veremos.

P. ¿Les ha penalizado en Madrid la aprobación de la amnistía?

R. No, el PSOE-M tiene que centrarse en su proyecto, eso son elementos de política nacional. Pero el debate también tiene que ir hacia qué relación queremos tener con Cataluña.

P. Usted fue muy crítico con la reforma de la malversación en un primer momento, precisamente la sala de fiscales ha avalado que esa malversación se pueda retirar con la amnistía. ¿Está de acuerdo?

R. Soy favorable a respetar a la Justicia siempre y radicalmente, por encima de todo tiene que haber respeto a sus decisiones. Se puede equivocar un juez, claro, pero para eso está la vía del recurso para corregir errores. P. Desde su partido se pone en entredicho algunas de esas decisiones con el caso de Begoña Gómez, ¿cómo valora estas decisiones judiciales?

R. Mi postura es muy clara, confianza en el sistema judicial como ha dicho el presidente del Gobierno. Otra cosa es la política y que se embarre con información sesgada, parcial, medio manipulada y exagerada. Y esto lo vemos todos los días, eso sí lo censuro, que se haga política así. Y creo que es un error porque ataca a la convivencia de los valores democráticos de un país. Puede parecer muy bien a corto plazo tener un titular, pero con eso se está perdiendo credibilidad.

**MICA** 

LA FINAN-CIACIÓN AUTONÓ- «Cataluña expondrá s expondrá su singularidad y Madrid tendrá que poner sobre la mesa su elemento de capitalidad»

**TADOS** TRAS LOS COMI-CIOS

RESUL- | «Mi reto es que el PSOE en Madrid deje de estar en términos electorales por detrás de la media nacional»

**SOBRE** LOS 'PSEUDO-**MEDIOS** 

DEBATE | «No puede haber impunidad para quien usa medios o espacios públicos para calumniar»

**GESTIÓN** 

DUDAS SOBRE SU Nor mi por mi puesto en el **PSOE-M. No** hago política con miedo, la hago con ambición y hambre»

**LEY DE** SÁNCHEZ

LA POLÉ- | «Creo que la amnistía meiorará la convivencia en Cataluña y lo veremos, aunque aún no lo sabemos»

**GÓMEZ**'

EL 'CASO | «Confianza BEGOÑA | Plona on la plena en la Justicia. Si un juez se equivoca, está la vía del recurso para corregirlo»

P. ¿Se debe investigar la relación de la esposa del presidente del Gobierno con la Complutense? Hemos conocido que un software de la universidad se puso a su nombre.

R. Todo el mundo tiene derecho a denunciar lo que considere y la Justicia a actuar, pero no me gusta que se use políticamente algo para atacar la dignidad y la profesionalidad de Begoña Gómez. [...] Entiendo que hay políticos que utilizan informaciones parciales para manipularlas, exagerarlas y forzarlas y con eso atacar al presidente y, en este caso, a su mujer por el simple hecho de serlo.

P. ¿Usted sigue la línea del presidente Sánchez en eso que él denomina pseudomedios?

R. Yo me identifico mucho con que no haya impunidad, no solo en el caso de los medios o pseudomedios, como lo queramos llamar, sino en general. Cuando se incumple la ley, querella. Si alguien te injuria o te calumnia, querella. Creo que no puede haber impunidad para quienes usan medios de comunicación o espacios públicos para injuriar o calumniar, el sistema debe castigar. Y si eso no opera bien, se debe reformar la legislación aunque sea complejo.

P. ¿Qué línea hay entre esa regulación y una posible censura?

R. Esa línea es el incumplimiento del Código Penal. Si alguien me imputa a mí un delito, debe caer sobre él el peso de la ley. A partir de ahí, una cosa es la aplicación judicial y otra la política, que yo lo he sufrido cuando la señora Ayuso aseguró que mi padre avaló los contratos de mascarillas del PP. Yo di una rueda de prensa con mi padre, que no digo que haya que reaccionar así, pero así se acabó todo. P. Con el presidente ese hecho no lo

hemos visto, más bien al contrario, comparecencias sin preguntas.

R. Cada uno explica las cuestiones como considera, pero en este caso no hay nada que explicar porque un informe de la Guardia Civil acredita que no ve delito de ningún tipo. Que eso se utilice políticamente...

P. Las elecciones europeas han introducido un nuevo elemento en la política nacional: Alvise Pérez y Se Acabó la Fiesta. ¿Por qué usted se refirió la pasada semana a ellos, acusando a Ayuso de darles alas, sin mencionarlos explícitamente?

R. Era una referencia genérica porque pasa en toda Europa y creo que Ayuso es responsable de hacer suyo un discurso que deslegitima las instituciones, con tintes xenófobos, que le da votos pero alimenta que las opciones ultras se sientan legitimadas. Le ha pasado a Feijóo, cuando hace un discurso racista y xenófobo, le da más fuerza a Vox. Esos son errores que los partidos conservadores en Europa no han cometido y estamos introduciendo un riesgo en nuestro país.

P. ¿Mencionarlo nueve veces, como hizo Pedro Sánchez el día después de las europeas, no es darles alas? R. Creo que denunciar que gente co-

mo Avuso se mimetice con esos discursos de Milei y ese tipo de ultras es importante para que reaccionen y no sigan haciéndolo. Aunque soy muy escéptico porque ya es una caricatura de sí misma

**EL MUNDO.** Jueves, 20 de junio 2024

#### **GRAN MADRID**



#### AYUSO, FOTO DE FAMILIA POR EL AÑO DEL GOBIERNO

Isabel Díaz Avuso celebró ayer el año de formación de su nuevo Gobierno con una foto de familia junto a todos sus consejeros en las escaleras de entrada a de la Real Casa de Correos. Lo hizo antes de la reunión del Consejo para después leer una declaración institucional con motivo del X aniversario de la proclamación de Su Majestad el Rey Felipe VI. Respecto a su año de Gobierno recordó que «el Ejecutivo autonómico ha completado 119 actuaciones (el 25,93% del total) y otras 293 se encuentran en fase de ejecución (63,83%), quedando tan solo pendientes 47 (10,24%)». Destacó la labor «austera y solvente» de su equipo.

**AYUNTAMIENTO MONTECARMELO** 

## OK al Ministerio para los trabajos arqueológicos

Cibeles autoriza la búsqueda de brigadistas, pero en el solar situado a 12 metros del cantón

#### CARLOS GUISASOLA MADRID

La hipotética presencia de 451 brigadistas de la Guerra Civil bajo la parcela donde está proyectada la construcción del cantón de limpieza de Montecarmelo, lleva meses acompasando la ruta de esta infraestructura municipal. Una fosa que, de acuerdo con la información que publicó ayer GRAN MADRID, habría quedado descartada por los estudios realizados con georradar por el Ayuntamiento de José Luis Martínez-Almeida. En ese mismo análisis geofísico del entorno sí quedó desvelado que, a unos 12 metros de la infraestructura planteada en el plano, asoma una anomalía que «podría ser compatible con una fosa de gran tamaño»

Por ello, según el borrador al que ha tenido acceso este periódico, el Consistorio enviará en los próximos días una carta al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática para autorizar los trabajos arqueológicos en esa porción de terreno sospechosa, de unos 125 metros y una profundidad máxima de tres metros. Un solar bajo la lupa que, según aseguraron los especialistas que firmaron el informe municipal, no

implicaría que los restos de los brigadistas se hallaran allí, «sino que existe una alteración del subsuelo». Y para desvelar esta incógnita serían necesa rios los trabajos de arqueología para los que el Gobierno central tendrá en los próximos días la autorización municipal en género epistolar.

En ese documento que partirá des-

de Cibeles se adjuntarán tres informes. El de la posible existencia (descartada en el estudio municipal) de una fosa de enterramiento de brigadistas internacionales en la parcela destinada a la instalación de limpieza, tras el cementerio, el de actuación arqueológica, con prospección geofísica de los terrenos, y el estudio geotécnico para el proyecto de la infraestructura de 10.000 metros cuadrados en el barrio de Montecarmelo.

Eso sí, la autorización, según detalla el borrador de la carta, autorizaría con carácter provisional, y bajo control, supervisión y responsabilidad de la Dirección General de Atención a las Víctimas y Promoción de la Memoria Democrática, los sondeos de carácter previo dentro de la zona delimitada. Es decir, la de la citada «anomalía», a 12 metros del futuro cantón.

«No desistimos de seguir investigando en la zona, todo lo contrario», admitían ayer fuentes de La Moncloa, que en los próximos días recibirán el documento municipal. En caso de que esos sondeos ministeriales encontrasen indicios de restos huma-

aunicipal, no contrasen indicios de lestos numa-

Parcela prevista para el futuro cantón de limpieza. SERGIO ENRÍQUEZ-NISTAL

nos, los trabajos y la exhumación requerirían de la autorización de la Ley de Memoria Democrática.

En cualquier caso, es un proceso que contrasta con el que se llevó a cabo durante el verano de 2017. En pleno ecuador del mandato de Manuela Carmena, el Ayuntamiento anunció obras de rehabilitación en el cementerio de Fuencarral, próximo al futuro cantón de limpieza. En aquel comunicado municipal se descartaba «la posible afectación al lugar donde pudieran estar sepultados los brigadistas». Y añadía: «Estos trabajos se paralizarían en el caso de que se detectase la existencia de cualquier resto cadavérico y se procedería al análisis de su origen. No existe ningún indicio, evidencia, información o documento que acredite la posible ubicación actual de los restos de estas personas, que fueron exhumados y sacados del cementerio en los años posteriores al final de la Guerra Civil».

Es decir, que las máquinas araña-

ron el terreno sin la elaboración de un plan de prospección previo, pese al conocimiento de que la fosa de los brigadistas, que ahora se ha convertido en asunto capital en la zona, podía encontrarse en ese radio de acción. La saga del cantón de Montecarmelo sigue pasando páginas. La siguiente, como se ha escrito, será la carta con la

que el Ayuntamiento autorizará al Ministerio a buscar a los brigadistas en la parcela de la «anomalía».

#### **PATRIMONIO**

#### Seis millones para rehabilitar el Pabellón de los Hexágonos

#### RICARDO PINO MADRID

El Ayuntamiento de Madrid finalizará la restauración del Pabellón de Hexágonos, implantado en la Casa de Campo en 1959 tras obtener el año anterior la Medalla de Oro de la Exposición Universal de Bruselas, gracias a la firma de un convenio de colaboración con el Ministerio de Cultura por el que ambas administraciones aportarán más de seis millones de euros.

El Consistorio, a través de Madrid Destino, llevó a cabo, con una inversión de 1,3 millones de euros, la primera fase del proceso de recuperación del Pabellón, que terminó a finales de 2021. Por su parte, la Comunidad de Madrid colaboró con una intervención en el acceso principal. Según el convenio firmado por ambas entidades, la segunda fase de intervención en el inmueble supondrá el fin definitivo de la restauración, tanto en lo relativo a la estructura como a las envolventes.

A continuación, una tercera fase permitirá la adecuación para la implantación de instalaciones, con el objetivo de poder dotar a esta construcción, un icono de la arquitectura de la ciudad, de uso cultural en el futuro. **EL MUNDO.** Jueves, 20 de junio 2024

#### **GRAN MADRID**



Minuto de silencio en Soto del Real por la mujer asesinada por su pareja, un ex policía municipal de la localidad. EUROPA PRESS

CRIMEN MACHISTA SE SOSPECHA QUE TUVO LUGAR EL DOMINGO

## Buscan la cabeza de la asesinada por su pareja

La Guardia Civil examina el coche y el teléfono del ex policía para localizar el cráneo de la víctima, que sigue sin hallarse tras el crimen

#### LUIS F. DURÁN / DANIEL J. OLLERO

MADRI

La Guardia Civil está tratando de localizar la cabeza de Soledad, la mujer de 65 años asesinada y decapitada por su pareja, un ex policía local de 56 años, en un chalé de Soto

del Real. El hombre, Jorge Ramón, alias Walker, mató a tiros a la mujer y luego le cercenó la cabeza en el garaje de la casa, empleando una hacha y una sierra eléctrica. A continuación, se marchó y se deshizo de la extremidad. Por último, regresó al chalé y se quitó la vida con una escopeta en una de las plantas superiores de la vivienda. Se sospecha que el crimen machista ocurrió el pasado domingo, pero no

fue descubierto por la Guardia Civil hasta el pasado martes, cuando recibieron el aviso de una hija de la mujer, preocupada porque llevaba días sin tener noticias de ella.

En el chalé, los agentes encontraron el cadáver de Jorge y el cuerpo decapitado de Soledad, su pareja. Los agentes registraron sin éxito tanto el interior como el exterior del chalé en busca de la cabeza. Incluso levantaron varias zonas del jardín.

En el día de ayer, la Guardia Civil, con la colaboración de perros



Chalé de Soto donde aparecieron ambos cuerpos. EFE

especializados en la búsqueda de restos biológicos, peinó las inmediaciones del municipio para tratar de dar con el paradero de los restos. Concretamente, se están centrando en las zonas que, según los vecinos, solía frecuentar el hombre,

pues cada día tenía la rutina de salir a caminar en solitario por varios senderos de la localidad.

De hecho, los agentes del Instituto Armado también estuvieron ayer a lo largo de la mañana analizando el vehículo que el ex policía

utilizaba para moverse y que estaba aparcado en una finca de la casa de su padre, también vecino de Soto del Real, de 85 años. En el vehículo se estuvieron buscando restos de sangre para descubrir si pudo emplear el coche para trasladar la cabeza tras cometer el crimen.

Además, los investigadores están pendientes de examinar

el teléfono móvil de Jorge para tratar de averiguar mediante la triangulación del GPS las zonas por donde estuvo el mismo domingo, ya sea andando o en coche.

El detonante del crimen machista pudo ser que la mujer pretendía irse a vivir con una de sus hijas, que reside en Londres, y vender el chalé donde ambos residían desde hace más de 25 años, según los primeros datos. El delegado del Gobierno de Madrid, Francisco Javier Martín, confirmó que estaban en trámites de separación. Además, también confirmó que después de dar de baja al hombre como policía municipal, hace dos años se le retiró la licencia de arma policial. También ha trascendido que las dos que preservaba eran de «carácter familiar».

Los allegados de Jorge aseguran que el hombre entró en depresión tras sufrir un accidente de moto y dejar de trabajar como policía; de hecho, fuentes municipales confirmaron que se le concedió una inca-

pacidad. No constaban denuncias previas por malos tratos y la mujer no se encontraba registrada en el sistema VioGén.

La Universidad Autónoma de Madrid (UAM) va a celebrar hoy a las 12.00 horas un minuto de silencio en recuerdo de Soledad, puesto que había sido funcionaria de este centro. La rectora de la institución, Amaya Mendikoetxea, emitió un mensaje en redes sociales en el que aseguraba que la universidad estaba «conmocionada» por la noticia del asesinato.

Asimismo, los vecinos

de Soto del Real guardaron ayer mediodía cinco minutos de silencio por el supuesto asesinato, en un encuentro en el que el delegado del Gobierno indicó que todavía se estaba pendiente de los resultados de la autopsia a los dos cuerpos. **DELITO** 160.000€

#### Detienen a un falsificador de billetes reincidente

#### D.J.O./L.F.D. MADRID

La Policía Nacional detuvo el martes pasado a un hombre por, presuntamente, poner en circulación casi 160.000 euros en billetes falsos mediante el método del «goteo». Su *modus operandi* consistía en distribuir billetes falsificados de 50 euros para pagar en pequeños comercios de Madrid. Una práctica que los investigadores señalan que podría haber estado ocurriendo desde 2017.

La investigación se inició en marzo del año pasado, cuando los agentes detectaron a un hombre que realizaba pagos en pequeños comercios con billetes falsos de 50 euros. Las autoridades descubrieron que el sospechoso era el único distribuidor de este tipo de falsificación y que su actividad se limitaba a la Comunidad.

Fuentes policiales aseguran a GRAN MADRID que el detenido, con iniciales J.G.L., es un español reincidente que ya había sido arrestado en 2009 en Móstoles por falsificación de moneda.

La estrategia empleada por J.G.L. consistía en el método del «goteo», que implicaba realizar compras de bajo valor y pagarlas con billetes falsos de 50 euros, obteniendo así cambio en moneda de curso legal. Además, tomaba precauciones para evitar o dificultar los seguimientos por parte de los agentes y seleccionaba cuidadosamente los comercios donde introducía las falsificaciones.

Los investigadores estiman que, desde el inicio de su actividad, J.G.L. habría introducido un total de 3.171 billetes falsos de 50 euros



Billetes de 50 euros falsificados. E.M.

en el circuito financiero, acumulando un total de 158.550 euros. Tras su detención, los agentes realizaron un registro en el que intervinieron 400 euros en billetes falsificados, tres teléfonos móviles y otros siete dispositivos.

#### **GRAN MADRID**



Un rodaje del programa 'Roast Battle', para Comedy Central Paramount, en el Estudio Super 8. E. M.

**HISTORIAS** TAMBIÉN FUE SALA DE FIESTAS

## Y el cine volvió (mutado) al Vallehermoso

La antigua sala, que echó a rodar en la década de los 40 en el barrio de Chamberí, revive ahora como un innovador plató

#### VIRGINIA GÓMEZ MADRID

Hay lugares que parecen estar predestinados a un fin. Y, aunque pasen los años y la vida dé una y mil vueltas, sus orígenes siempre vuelven a ellos. De la misma forma o de otra. Con atisbos de clasicismo o de modernidad. Ese es el caso del número 22 de la calle Donoso Cortés. Allí se construyó en 1944 una sala de cine, la Vallehermoso, que durante 35 años atrajo a miles de vecinos del barrio de Chamberí que llenaban (y hasta hacían cola) sus 1.000 butacas los fines de semana. Hoy, ese inmenso local, que en medio de su historia también fue discoteca, es un plató con la última tecnología donde las cámaras se acomodan para rodar cine y, sobre todo, televisión. De proyectar a producir. De ver a crear. El tiempo pasa, la historia (mutada) se repite.

Detrás de este nuevo proyecto, que apenas lleva un año en marcha, se encuentra la compañía Super 8, quien ha recuperado esta localización tras más de una década cerrada para convertirla (2,5 millones de euros de por medio) en «un estudio sin igual en el centro de la capital», apunta su director, Paco Rodríguez.

Ubicado en los bajos de un bloque de viviendas diseñado por el arquitecto Manuel López-Mora, de aquel antiguo cine -uno de los más grandes de barrio- no queda nada. En la fachada, se intuyen los cuatro huecos simétricos, situados a ambos lados del portal, por los que se accedía y que, entonces, formaban un pequeño porche donde se encontraban las taquillas. Pero no hay rastro de éstas ni de las cuatro puertas que accedían a la sala. Tampoco de las butacas ni del anfiteatro (el cine estaba a dos alturas) ni de la pantalla nide los grandes cortinones que la cubrían ni de los fotogramas en cartón que mostraban las secuencias de las pelis del oeste que allí se veían...

La discoteca en la que se convirtió tras su cierre, en 1979, acabó con todo aquello. Sus revestimientos de madera dieron paso a espejos, tan de moda en aquella época, el patio de butacas se convirtió en sala de baile y las bandas sonoras pasaron a ser las de aquellos grupos españoles que destacaban en los 80: Mecano, La Década Prodigiosa... La Sala Marathón, que símantuvo las dos plantas originales del cine, estuvo abierta hasta el 93.

Años después, el 22 de Donoso Cor-

tés volvió a dedicarse al mundo de la producción audiovisual acogiendo un plató de cine que también sirvió como lugar de prácticas para jóve-

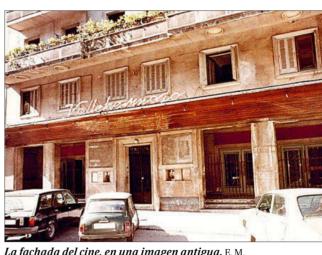

La fachada del cine, en una imagen antigua. E. M.



La pantalla del Vallehermoso, con su cortina granate. E. M.

nes que comenzaban en la industria y que terminaron por borrar todo rastro de aquel antiguo cine.

Tras más de 10 años abandonado, Super 8 ha recuperado este espacio transformándolo en un plató de 400m² y unas instalaciones complementarias de 340 que lo hacen, dice su director, «único». «Estaba bastante deteriorado y los espacios no eran lo que son ahora. Ha sido una obra de casi dos años», añade Rodríguez.

Lo que era el antiguo patio de butacas es hoy un espacio diáfano y teñido de negro, con un croma en la pa-

#### Las butacas desaparecieron en los 70, cuando se hizo discoteca

#### Bayona y Bardem han rodado extras de 'La Sociedad de la Nieve' allí

red de la pantalla, y coronado por una pasarela metálica suspendida en el aire. Camerinos, espacios de trabajo, office, salas de coproducción, sonido y edición, accesos para vehículos a motor, además de una habitación vip en la antigua cabina del proyeccionista, completan a lo largo de tres plantas este local, que ha acogido recientemente a celebridades como Javier Bardem o Juan Antonio Bayona. «Aquí realizaron una entrevista que formaba parte de los contenidos extra de La Sociedad de la Nieve», explica Sol Mayoral, responsable comercial de

Estudio Super 8, quien también ha visto por allí al piloto de Fórmula 1 Checo Pérez, que grabó dos anuncios de televisión.

Además, se han rodado programas de televisión como Roast Battle, algunas escenas de la serie Serrines, de Antonio Resines, y talents show para Amazon Prime, o se ha usado como escenario de eventos para compañías como Condé Nast o Schweppes. «Se puede adaptar el plató. Aquí cada uno monta su escenario, lo hace suyo», sostiene Mayoral.

El gran diferencial de este complejo son «sus dimensiones, el lugar (en pleno centro de Madrid) y la calidad del espacio», apunta la responsable comercial. «Aquí no sólo filmas, sino que produces también», agrega. Yañade el director: «Queremos ser la referencia de las produccio-

nes en Madrid capital. Este plató reúne condiciones para grabar, con tecnología 3D, cualquier cosa». Sea como sea, lo importante para ellos es que la magia del cine (o de la televiEL MUNDO. Jueves, 20 de junio 2024

#### **GRAN MADRID**



La fotógrafa Andrea Santolaya en su exposición dedicada a Azores 'A ilha de Sam Nunca', en Leica Store. CARLOS GARCÍA POZO

**EXPOSICIÓN** EN LEICA STORE

### Las Azores a ojo de Rabo de Peixe

La fotógrafa Andrea Santolaya muestra en 'A ilha de Sam Nunca' un retrato del archipiélago a través de sus misterios y ritos

#### **JUAN FORNIELES**

Suena la música de la charanga. Suenan los vientos, los tambores de la banda. Por las calles estrechas de Rabo de Peixe, el barrio pescador de Ribeira Grande en la azoreña isla de San Miguel, aparecen unos jóvenes que pasean un collage fotográfico gigante. Es A Besuga –una 'tía buena' en español-. Este pescado imaginario es una idea original de la fotógrafa madrileña Andrea Santolaya, un motor de explosión, un volcán de ideas en erupción, que está contagiando su amor por la imagen a los chavales y profesores que asisten a sus cursos en este rincón atlántico. Tanto los talleres como las exposiciones resultantes son el fruto de la Residencia de Artista a través del Plano Nacional das Artes que le ha brindado Portugal.

Arquipélago, el Centro de Artes Contemporáneas de Ribeira Grande, también ha sucumbido a los coleteos de A Besuga. La exposición Por Vía Marítima muestra hasta el 28 de julio unas imágenes muy sentidas: la virgen de corazón púrpura, entradas de mar, olas, muros de contención, ropa tendida, barcas silentes, dunas... Son los trabajos de unos estudiantes de Auxiliar de Guardería que, de la mano de Andrea, han agarrado una cámara para romper los estereotipos de Rabo de Peixe, lugar que ha catapultado su mala fama debido a una serie de Netflix del mismo nombre, donde Eduardo, Carlinhos, Sílvia y Rafael salen del círculo de la pobreza de la pesca para convertirse en narcos improvisados revendiendo coca de un velero a la deriva. Una ficción que aún duele a

unos vecinos humildes que viven entre redes, cajas de pescado y escamas con una fe religiosa capaz de detener el mar.

Andrea Santolaya y su currículo vertiginoso (máster en Bellas Artes en Nueva York, trabajos para Manolo Valdés y para Carlos García-Alix, reportajes en Rusia, Venezuela...) no se ha conformado sólo con promover el ciclón de A Besuga. Fomentando su lado más curioso y arrancando en Rabo de Peixe, ha sacado su apreciada cámara Leica a pasear para capturar la magia de todas las Azores. Partiendo del blanco y negro, su refugio, su guarida, ha coqueteado con el color para acercarse a unas islas portuguesas que van más allá del turismo, las vacas, los pastos verdes y el dichoso anticiclón, recurso habitual entre nuestros televisivos hombres y mujeres del tiempo.

Un resumen de este trabajo, proyecto de varios años, se puede ver estos días en la Leica Store de Madrid (José Ortega y Gasset, 34). Hasta el 14 de septiembre, la exposición A ilha de Sam Nunca, que podríamos traducir libremente como La Isla de Nunca Jamás, exhibe el resultado de



Novia a la fuga 'En un mar de lágrimas'. ANDREA SANTOLAYA

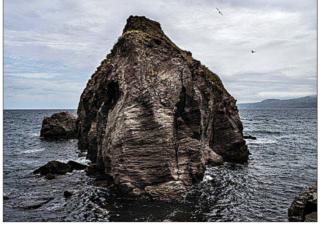

Cabeza de elefante en 'El portinho de Santa Iria'. A. SANTOLAYA

una Andrea de cuento. Una fotógrafa que se acerca a la realidad con aire de periodista, muy de cerca y con lentes fijas, para acabar jugando con el aura, la niebla, los sentidos... A base de aproximación, quizá de obsesión, retrata una tierra de navegantes que sueñan con emigrar a EEUU y Canadá mientras se apegan a los rituales como forma de vida.

Prologada por un delicioso texto de Enrique Vila-Matas (*Andrea Santolaya, Niebla del más allá*), de las paredes de la Leica Store cuelga *El Rancho de Hermanos*, una postal de los peregrinos de Rabo de Peixe que pasean durante una semana por la isla de San Miguel para dar gracias a

#### Sus instantáneas cuentan historias desconocidas del Atlántico luso

## Muestran a unos isleños apegados a rituales como forma de vida

Dios. En sus manos callosas por las nasas y el agua salada lucen estampas del Santo Cristo.

La retratista agranda su mirada en el Peter's Bar de la isla de Faial, *stop* obligatorio para quien cruza el Atlántico a vela, y contempla un risco marino que se asemeja a un elefante. Santolaya juega con nosotros, con nuestra psique, y da las gracias a los azorianos por acogerla a corazón abierto –vive a las afueras de Rabo

de Peixe en un antiguo fuerte militar llamado Pico do Refúgio, hoy guarida de artistas y corsarios de la cultura—junto a su marido, el arquitecto y marino portugués Luís Bernardo de Brito e Andreu, y el hijo de ambos, Tiago.

Para delicia de curiosos y coleccionistas, la fotógrafa, en versión*Alicia en el País* de las Maravillas, plasma a Miss Rabo de Peixe, una Sirenita actualizada. También inmortaliza a un chaval canadiense, hijo de azorianos, que ha venido a coronarse en una ceremonia católica que le lleva a convivir con el Espíritu Santo durante un año. Santolaya nos cuenta historias con un solo disparo. Ahí vemos a María obnubilada por A Nossa Senhora, a niñas angelicales que lucen alas blancas, al caballero de San Pedro y a una novia a la fuga, titulada En un mar de lágrimas,

que nos invita a escapar, a huir de las ceremonias, del qué dirán. Una invitación a saltar a las Azores, a sumergirnos en un mar de magia, de leyenda. Un archipiélago que vive aferrado al Atlántico, en la nada más salada, a medio camino entre la Península y Estados Unidos.

## **GRAN MADRID**

granmadrid@elmundo.es

ENTRE GATAS Y GATOS

David Jiménez es capaz de fotografiar el humo y que esa bocanada tome forma y parezca la reencarnación de una persona. Sus fotos logran que los maniquíes de un escaparate cobren vida y recorran las calles de Nueva York, o que un zapato abandonado sea mucho más que un zapato e interpele al espectador con preguntas sobre toda una existencia.

En sus imágenes se entremezcla lo real y lo onírico, lo decadente y lo bello, lo concreto y lo abstracto, lo preciso y lo ambiguo, el orden y el caos, en un juego constante de espejos, dobles sentidos y equívocos. Porque para Jiménez el poder de la imagen reside «en la ambigüedad que permite que el significado cambie».

La obra de este pionero de la fotografía se puede contemplar hasta el 29 de junio en la galería Ivorypress, el espacio cultural fundado por Elena Ochoa en el distrito de Te-

tuán. La exposición recoge varias estampas de Nueva York en blanco y negro, unas instantáneas que, más que retratar la ciudad, pretenden reflejar su atmósfera y evocar las sensaciones que producen los interminables rascacielos o esas estaciones de Metro desvencijadas. Considerado un poeta de la imagen, Jiménez va destapando las capas de la ciudad con cada instantánea. «Me gusta trabajar con la imaginación del espectador. Mi obra tiene que ver con los sueños y, por eso, apelo más al plano onírico que al real», explicó ayer Jiménez durante un recorrido por su muestra.

La exhibición parte del libro New York Memories, la cuarta entrega de la colección de Ivorypress dedicada a las ciudades, en la que se explora la visión de un lugar a través de los ojos de un artista y de la voz de un escritor. En esta ocasión las palabras de Bob Colacello, periodista y miembro de la camarilla de Warhol, acompañan a las imágenes de Jiménez, en un

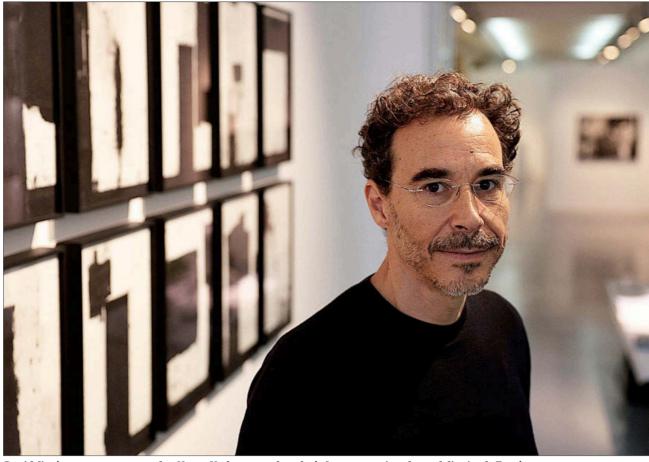

David Jiménez en su muestra sobre Nueva York, ayer, en la galería Ivorypress, situada en el distrito de Tetuán. ANTONIO HEREDIA

**DAVID JIMÉNEZ** Es uno de los mejores fotógrafos de este país y sus imágenes sobre Nueva York se exponen actualmente en Ivorypress

### El poeta de la imagen capaz de retratar las bocanadas de humo

ANA DEL BARRIO MADRID

volumen que se edita en pequeño formato encuadernado en tela. David Jiménez es un fotógrafo que cocina a fuego lento y sus trabajos tardan años en ver la luz: «Una foto se puede realizar en un instante, pero la maduración de esa idea dura años. La dificultad estriba en afinar la mirada sobre el mundo».

Su fotolibro *Infinito* –publicado en el año

2000 – fue toda una revolución y sigue siendo un referente porque estableció nuevas pautas de lo que debe ser un libro concebido como una obra de arte en sí misma.

Licenciado en Bellas Artes en Madrid, David Jiménez enseguida se dio cuenta de que deseaba ser fotógrafo en lugar de pintor, aunque quizás nunca haya dejado de serlo porque muchas de sus fotografías parecen lienzos. Entre sus instantáneas existe un vínculo y una simetría oculta, reflejadas en un blanco y negro cargado de matices. «Cada milímetro cuenta», añade este sevillano de nacimiento.

Jiménez no tuvo que realizar la travesía del desierto de las bodas, bautizos y comuniones, como muchos otros compañeros fotógrafos, y siempre ha podido emprender proyectos personales y creativos. Porque si algo define su obra es la valentía. No tuvo reparos en abandonar un tra-

bajo fijo de profesor de Artes y Oficios en Asturias para dar el salto a Madrid, donde ha desarrollado la mayoría de su carrera.

Pronto tuvo suerte y recibió encargos de un cliente, lo que le permitió vivir de la fotografía desde los inicios, una profesión con una gran precariedad laboral. Siempre ha compaginado sus trabajos de autor con su labor como docente, donde ilustra sobre el proceso creativo.

–¿Se puede enseñar a ser creativo?

– Sí. La mayor parte de lo que se crea es entrenamiento personal, costumbre y práctica.

Por eso, lamenta que la proliferación de imágenes en las redes estén basadas en estereotipos: la misma imagen con la misma postura repetida hasta el infinito. Su arma de trabajo es una Canon digital con la que ha recorrido el mundo y con la que ha buscado encontrar su propia voz. Por eso aconseja a los nuevos fotógrafos que sean auténticos, hagan pocas concesiones y sigan sus inclinaciones personales.

 $\textbf{ADN.} \ \textbf{HA PUBLICADO 8 LIBROS MONOGRÁFICOS} \bullet \ \textbf{EL CANAL DE ISABEL II REALIZÓ UNA RETROSPECTIVA DE SU OBRA} \bullet \ \textbf{LA GALERÍA IVORYPRESS ESTÁ EN AVIADOR ZORITA, 48}$ 



EL ROMPEOLAS ANTONIO LUCAS

#### Invocación de Vicente Aleixandre

Antes de quedar en ruinas por la desidia de tantos políticos advertidos del abandono de la casa del poeta **Vicente Aleixandre**, el chalecito mítico y en sombra alojó a la mejor escudería de la poesía española desde la Generación del 27 a los novísimos. Quiero decir: a la parte grande de la gran poesía española. A Aleixandre le asestaron el Premio Nobel en 1977 para hacérselo llegar desde la calle Velintonia (donde vivía) a los compañeros de viaje, de Lorca a Cernuda, de Salinas a Alberti, de Dámaso a Concha Méndez, de Gerardo Diego a Josefina de la Torre. La ermita laica de Aleixandre fue embajada roja del exilio interior, nido conspirador de los poetas sucesivos armados con versos en busca de la aprobación del maestro. También fue confesionario y refugio. La casa de los poetas.

Quedó vacía a mediados de los años 8o. Varada en la zona de Metropolitano. Sola y quieta. Su expresión inmediata, durante años, era la de venirse abajo en cualquier momento. A casi nadie le importó. Los políticos encadenaron promesas, así que pasen 40 años, y en el tiempo de descuento la Comunidad de Madrid la ha comprado para evitar que invoquemos desde aquí su ruina. Bien está. Las cosas como son: es una buena iniciativa en el tiempo de descuento.

Hablamos de un poeta gigante al que han hecho el peor desprecio durante décadas. Aquí ha habido dinero para todas las gilipolleces posibles, pero casi tenemos que ir recoger los cascotes de la casa antes de que alguien decidiese que a un poeta monumental es vergonzoso desecharlo así. A un Premio Nobel, incluso. A un referente cívico. A un tipo que impulsó a jóvenes de varias generaciones a quedarse en la poesía, a buscar dentro, a decir fuera, a leer, a no callarse.

Lo siguiente es darle, además de lustre a la memoria, sentido al espacio. Pero eso ya se puede ir pensando sin lamentar el daño de la retroexcavadora en el solar. Un poeta como Aleixandre es un patrimonio. No saber esto es perderse algunas razones buenas de la desnivelada historia de la cultura en España. La escritura de Aleixandre, callado, casi secreto, anchea lo que uno mira. Esto es así. Basta con abrir sus libros.

La casa no habitada quizá vuelva a llenarse de gente, a vivir en paz. Es un acierto para Madrid. No el Madrid vergonzante que condecora a **Milei** para incordiar, sino ese otro (mejor hecho) que al fin se endeuda sentimentalmente con el poeta traspapelado y víctima del abandono burocrático. El mismo hombre que escribió esto: «*Olvidar es morir*». Los dos lo sabemos.

#### **EL**MUNDO

## EL CORREO DE BURGOS 4 TO DE LA CORREO DE BURGOS 4 TO DE BURGOS 4 T



Jueves 20 de Junio de 2024. Número: 8.927. Este periódico se distribuye conjunta e inseparablemente con EL MUNDO DE BURGOS

## El PSOE busca reprobar al vicealcalde de Vox por sus declaraciones «xenófobas»

• Pedirá que la Corporación renueve el compromiso con el respeto y la convivencia frente a la idea de Vox de vigilar el padrón de emigrantes • De la Rosa denuncia que los vehículos municipales están inmovilizados en el garaje por falta de personal

El grupo municipal socialista solicitará en el Pleno la reprobación del vicealcaldey portavoz de Vox, Fernando Martínez-Acitores, por las declaraciones «racistas y xenófobas» contra la población inmigrante y en situación de vulnerabilidad del 5 de junio. Reclamará el posicionamiento de la Corporación en la línea de rechazar tales afirmaciones y pedirá la renovación del compromiso por parte del Ayuntamiento de Burgos de respeto, integración y acogida a las personas migrantes de «nuestra» ciudad. Este es el contenido prin-

cipal de la única proposición que el PSOE planteará en la sesión ordinaria, según ha anunciado la concejala Sonia Rodríguez, ante la «gravedad» de la iniciativa de Vox que anunció que pondrá en marcha medidas de prevención contra el empadronamiento ilegal de personas inmigrantes promoviendo inspecciones y visitas a domicilio por la Policía Local. Pág. 3



#### ANA LAGUNA SE REENCUENTRA CON LOS BAILARINES EN LA ESCUELA QUE LLEVA SU NOMBRE

Cercanía, franqueza y claridad. Es lo que en estos días traslada la bailarina internacional Ana Laguna a los estudiantes que apuran los últimos días de clase en la Escuela Profesional de Danza de Castilla y León a la que da nombre.

Un poco tímidos a la hora de preguntar, pero que en colaboración con el equipo docente y con la cercanía de quien conocen por lo que ven en vídeos, en internet y en libros y por dar nombre a su escuela, acaban soltándose.

Pág. 15

#### CASTILLA Y LEÓN

#### Sanidad amplía a todos los sanitarios la posibilidad de retrasar su jubilación ante el déficit de profesionales

La Consejería flexibiliza las condiciones para atraer al mayor número del personal sanitario

Sanidad amplía el retraso de la jubilación a todos los profesionales de Castilla y León. La Conssejería pretende paliar el «déficit» de personal y simplifica los trámites para que puedan seguir activos quienes se encuentren en edad de jubilarse. Pág. 9



#### La UBU ofertará el próximo curso el primer título de España para ser afinador de quesos

BURGOS

La Universidad de Burgos ofrecerá el primer título de experto afinador de quesos del país. José Miguel García, vicerrector de Investigación, presentaba este nuevo diploma, pionero en el sur de Europa, como unprimer paso para poner en valor de un sector clave para el desarrollo rural. Pág. 6

#### La falta de camareros en Aranda obliga a subir el precio y reducir las cenas

Pág. 8

#### **DEPORTES**



Patrocinador nuevo y «una linda sorpresa» en las camisetas del Burgos CF

Página x

### **OPINIÓN**

ALGÚN correveidile irá con el cuento a ese ministro que colecciona las críticas que se publican sin tener cabeza para echar la vista atrás, pero no por eso me voy a privar, como llevo haciéndolo décadas, por desgracia, de volver a dedicar una columna a los fiascos en Burgos y en Castilla y León de las infraestructuras de comunicación que dependen del Ministerio de Fomento, antes de Obras Públicas. Se conoce que al cambiarle el nombre se perdió esa consciencia de que le corresponde realizar obras, porque hay que ver el ritmo que llevan las que están en marcha y el retraso que acumulan esas por las que seguimos esperando, y que estas sean para el servicio público, no para pagar deudas políticas a comunidades autónomas lloronas y egoístas. Volvemos hoy con la burra al trigo de las conexiones de Castilla y León con comunidades



AL SERENO
RICARDO
G. URETA

#### Viajes del siglo pasado en la Comunidad

como Cantabria y Galicia. Las primeras siguen a paso de burra y quien sabe cuando se acabará la autovía a Aguilar de Campoo desde Burgos. Pero si el paso de la meseta al puerto de Santander y la costa desde Burgos no es prioridad para Fomento desde que se completó la autovía desde Osorno, menos aún lo es traer al siglo XXI

las conexiones de Castilla y León con Galicia. Tras el hundimiento de uno de los viaductos de la A-6 en el Bierzo, el tráfico seguirá un verano más siendo desviado por una carretera comarcal que mete miedo. Es el más grave de los muchos problemas que presenta esta autovía a su paso por Castilla y León, donde atraviesa las provincias de Valladolid, Zamora y León con su enorme catálogo de baches y asfalto deteriorado. Si la conexión por autovía está interrumpida, no está mejor el trazado ferroviario. Viajar desde la capital gallega a Burgos es transportarse en el tiempo. La vía está cortada en Galicia por obras, pero que los trenes circulen entre Ponferrada y Astorga a poco más de 60 kilómetros por hora y se tarden cerca de 70 minutos en completar los 80 kilómetros que separan ambas poblaciones es inaceptable a estas alturas. Como lo es el hecho de que ese tren, el que va de Barcelona a Galicia atravesando Burgos, Palencia y León llegue siempre tarde cuando viaja en sentido a la comunidad gallega y la mayoría de las veces cuando regresa. Recientemente uno de esos trenes acumuló un retraso de algo más de una hora en su llegada a destino en Burgos. Tanto se demoraba que lo tuvieron que parar dos veces para dejar paso a otros convoys que viajaban en sentido contrario. Porque la vía que va a Burgos es única. Por la misma se va y se viene. Cuando los viajeros han querido reclamar, Renfe se pone de perfil y en su web, que es como se protestan los retrasos hoy, se dice que no consta demora en ese tren. Y a conformarse. Como hay obras, los retrasos no cuentan. Cosas que le pasan a la gente que no viaja en coche oficial y que, por desgracia, no son bulos.

#### **ABEL**



#### CASTILLA Y LEÓN A ESCENA



#### CASTILLA Y LEÓN RECONOCE A SUS HÉROES ANÓNIMOS

ICAL

«Sois los mejores de los nuestros y cada día entregáis lo mejor de vosotros sin esperar nada cambio, solo por la satisfacción del deber cumplido». Con estas palabras destacó ayer la directora general de Protección Civil y Emergencias en el Ministerio del Interior, Virginia Barcones, la labor «callada» y que «salva vidas» de las 23 personas e instituciones que fueron reconocidas con la Medalla al Mérito de Protección en un acto celebrado en la Delegación del Gobierno de Castilla y León, con la presencia del subdelegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen.

EL CORREO DE BURGOS EL⊕MUNDO

BURGOS PUBLICACIONES S. A.

EDITORA: ADRIANA ULIBARRI

DIRECTOR:

GERENTE: JOSÉ ANTONIO ARIAS **DIRECTOR:** RICARDO GARCÍA URETA

REDACTOR JEFE:

REDACCIÓN:

Marta Casado, Natalia Escribano, Virginia Martín, Diego Santamaría Loreto Velázquez, Laura Briones

ADMINISTRACIÓN Y PUBLICIDAD:

PUBLICIDAD:

DISEÑO GRÁFICO: Alberto Marroquín

MAQUETACIÓN:
Miguel Cuenca-Romero

DISTRIBUCIÓN:
Logintegral / Beralán, S. L.
IMPRIME:
Bermont Impresión.
Avda. Portugal, 4 CTC Coslada,
28821 Coslada (Madrid)
DEPÓSITO LEGAL:
BU - 228 - 1999

## El PSOE busca reprobar al vicealcalde por sus declaraciones «xenófobas»

• El grupo municipal socialista llevará al Pleno una proposición en la que pedirá que la Corporación renueve el compromiso con el respeto y la convivencia frente a la idea de Vox de vigilar el empadronamiento de emigrantes

#### N. ESCRIBANO BURGOS

El grupo municipal socialista solicitará en el Pleno, este viernes 21 de junio, la reprobación del vicealcalde y portavoz de Vox, Fernando Martínez-Acitores, por las declaraciones «racistas y xenófobas» contra la población inmigrante y en situación de vulnerabilidad realizadas el pasado 5 de junio. Reclamará el posicionamiento de la Corporación en la línea de rechazar tales afirmaciones y pedirá la renovación del compromiso por parte del Ayuntamiento de Burgos de respeto, integración y acogida a las personas migrantes de «nuestra» ciudad.

Este es el contenido principal de la única proposición que el PSOE planteará en la sesión ordinaria, según ha anunciado la concejala Sonia Rodríguez, ante la «gravedad» de la iniciativa presentada por el grupo municipal de Vox que anunció que pondrá en marcha medidas de prevención contra el empadronamiento ilegal de personas inmigrantes promoviendo inspecciones y visitas a domicilio por parte de la Policía Local.

La edil socialista ha remarcado que no existen los empadronamientos ilegales y desde Vox, además, los asocian específicamente con la población inmigrante. «Parte de una premisa falsa a la que da vueltas y sobre la que torticeramente trata de sumir en el desconcierto a la población y crear desconfianza porque habla del empadronamiento ilegal de personas que están en España en situación irregular», afirma Rodríguez, que fue responsable de Servicios Sociales en el pasado mandato y, a la vez, es abogada de Burgos Acoge.

Los migrantes o las personas residentes en la ciudad se pueden empadronar independientemente de su situación administrativa a efectos de migración, remarcan desde el PSOE, a la vez que añaden que «la ley habla del deber de las personas residentes en un municipio de empadronarse en ese municipio en el que residen».

Los socialistas, que cuentan con 12 concejales de 27, sacarán este asunto a colación en el Pleno, a pesar de que Vox ya ha asegurado que no llevará como proposición la serie de medidas anunciadas. Pero la preocupación del principal partido de la oposición es máxima porque durante el balance del primer año de Gobierno del bipartito de Cristina Ayala, el portavoz de Vox aseguró que estaban trabajando «en consonacia con el PP» en el desarrollo de su planteamiento, que tantas voces en contra ha levantado.

Rodríguez, que ha estado acompañada en su intervención por el portavoz socialista, Daniel de la Rosa, pretende que se reitere en el Pleno que no se van a dar órdenes a la Policía Local en el sentido de hacer inspecciones o visitas domiciliarias. «La ley lo impide y el Ayuntamiento no es competente», recuerda, a la vez que espera que los agentes de la Policía Local, que no tienen competencias en materia migratoria, van a

seguir en su línea de luchar contra la discriminación y a favor de los derechos humanos. Así, desde el PSOE recuerdan que durante el pasado mandato, con De la Rosa como máxima autoridad en materia de Seguridad Ciudadana, se impulsó el grupo de Diversidad que pasó de dos a 8 agentes.

Rodríguez recuerda que la función de estos agentes es precisamente la prevención de cualquier tipo de discriminación, la defensa de los colectivos más vulnerables, incluso la defensa de las mujeres víctimas de violencia de género.

Los socialistas han reproducido las frases que literalmente dijo el vicealcalde hace unos días para evitar que los concejales de Vox puedan decir que se están basando en «interpretaciones erróneas».

Por otro lado, la anterior responsable de Servicios Sociales ha evi-

denciado la preocupación que existe entre los colectivos de inmigrantes por las propuestas de Vox, según pusieron de manifiesto en la reunión del Consejo Sectorial de Migración que tuvo lugar la pasada semana: «Son declaraciones gravemente irresponsables porque lo que propone Vox no es construir convivencia o proteger a los más vulnerables. Lo que propone Vox precisamente es todo lo contrario».



El portavoz socialista, Daniel de la Rosa, compareció este lunes acompañado de la alcaldesa y el vicealcalde. TOMÁS ALONSO

## De la Rosa denuncia que los vehículos municipales están inmovilizados en el garaje por falta de personal

Critica la estrategia de Ayala de «esconder» el debate sobre Burgos Río al convocar el Pleno extraordinario el viernes a las 8.30, justo antes del ordinario

#### N. E. BURGOS

Los socialistas han sacado a la luz la situación en la que se encuentran los servicios municipales que no pueden utilizar los vehículos del Ayuntamiento que se aparcan en el garaje de la calle Santocildes por falta de personal. Según ha explicado el portavoz de la formación política, Daniel de la Rosa, hay tres chóferes que, además de conducir, realizan tareas de mantenimiento, limpieza y apertura y cierre del estacionamiento y, en estos momentos, solo está

trabajando uno de los conductores que está asignado a la alcaldesa, Cristina Ayala, y a su equipo de Gobierno. Otro de los profesionales está de baja y el tercero de vacaciones durante este mes de junio, al haber cumplido 25 años de servicio y haber solicitado este permiso que se une a su mes oficial de vacaciones.

Como han podido comprobar desde el PSOE, existe cierto malestar por parte de distintas áreas que no pueden utilizar estos vehículos para visitar obras o realizar sus respectivas obligaciones. «Normalmente, hay una serie de coches a disposición, como saben, de distintas áreas y servicios, y no pueden cogerlos porque el único conductor que está de servicio está trayendo y llevando a la alcaldesa», asegura.

Por otro lado, el líder socialista en el Ayuntamiento ha criticado la decisión de Cristina Ayala de colocar el pleno extraordinario sobre 'Burgos Río, que se celebra a petición del PSOE, justo antes del ordinario de este viernes. De esta manera, en la jornada del 21 de junio se celebrarán dos sesiones en las que los corporativos cobrarán dietas por ambas.

La queja de De la Rosa tiene que ver con que se ha convocado alas 8.30 con la intención de «esconder» el debate sobre este proyecto de ciudad que promovió el PSOE en el pasado mandato. Desde su punto de vista, la alcaldesa vuelve a ningunear la iniciativa, después de secuestrar las propuestas realizadas por los estudios de arquitectura finalistas.

### Burgos impulsa la sostenibilidad con 5 bancadas nuevas y 60 bicis eléctricas

Se facilitará llegar en bici a monumentos como el Castillo, el Monasterio de Huelgas, Cartuja de Miraflores y el MEH

#### NATALIA ESCRIBANO BURGOS

El Ayuntamiento de Burgos impulsará el uso de la bicicleta eléctrica para desplazarse por la ciudad a través del desarrollo de un nuevo proyecto que une movilidad con turismo. Así, se prevé la adquisición de 60 unidades de bicis de estas características y la creación de cinco nuevas bancadas en el entorno de la Catedral, Huelgas, Cartuja de Miraflores, Castillo y Museo de la Evolución Humana.

El concejal de Movilidad, José Antonio López, explica que esta iniciativa se desarrollará con la subvención de los fondos europeos otorgada a la ciudad dentro del plan de sostenibilidad turística. El eje dos de estas ayudas, dotado con 472.472 euros, estaba destinado a la adquisición de vehículos lanzadera al Castillo y esta será la actuación que se lleve a cabo, aunque no está descartada tampoco la opción de contar con autobuses municipales que realicen este servicio.

El bipartito que preside Cristina Ayala ha decidido impulsar este proyecto para recolocar a Burgos «en el mapa de las ciudades punteras en movilidad, en este caso mediante el fomento de la micromovilidad eléctrica».

López ha recordado que en los años 2007 y 2008, con el programa Civitas que desarrolló la asociación Plan Estratégico, la ciudad recibió reconocimientos por las acciones emprendidas en materia de movilidad con servicios como Bicibur y los sistemas de acceso a las zonas peatonales. «Entonces era concejala de Medio Ambiente, Cristina Ayala», indicaba el popular, que considera que en los últimos años se ha perdido liderazgo en este tipo de iniciativas de movilidad sostenible.

El objetivo del equipo de Gobierno es realizar un esfuerzo «para conseguir aunar con garantías la utilización del vehículo a motor y también una alternativa, aumentando los préstamos del servicio gratuito de bicicletas de Bicibur con un transporte público 100% limpio», se explicaba.

Esta iniciativa está en un momento muy incipiente y, por tanto, en breve se van a redactar los

pliegos para sacar la licitación adelante con la idea de que a finales de año pueda ser una realidad.

Además, de las cinco bancadas nuevas que ha comentado López, la previsión es construir dos aparcamientos cubiertos y seguros a los que se destinarán 60.000 euros. Con respecto a las bancadas, que ahora explota Bicibur, también se introducirán mejoras para que en todas ellas haya espacio para las bicicletas eléctricas y sean puntos de carga para que se puedan usar de manera indistinta y aprovechar las ubicadas por toda la ciudad.

Otra serie de novedades son la adquisición de dos triciclos silla y dos triciclos porta sillas, vehículos eléctricas destinados a personas con problemas de movilidad. Se calcula que los triciclos silla tendrán un coste de 7.000 euros y los porta sillas de 8.000 euros.

#### **AUTOBUSES**

Las obras en el Hospital Universitario de Burgos (HUBU) para renovar el acceso a la sala del PET-TAC anularán la parada del autobús municipal más próxima al centro y motivarán cambios en una decena de líneas. Así lo ha explicado el concejal de Movilidad, José Antonio López, que ha indicado que la duración de esta medida se prolongará entre el 24 de junio y el 8 de septiembre.

Las personas que utilizan el transporte urbano para acudir a sus puestos de trabajo en el centro hospitalario, a sus consultas y a visitar a pacientes deberán modificar sus costumbres y caminar durante unos cuantos metros más para acceder a las instalaciones sanitarias. Así, las paradas estarán ubicadas en las cercanías del polideportivo José Luis Talamillo, Pozanos, número 96, y en dos nuevas que se van a ubicar en la avenida Islas Baleares.

López indica que la medida es provisional y transitoria, aunque no descarta que si alguna de las paradas se demuestra más efectiva pueda permanecer en el futuro.

El concejal de esta área confía en que las paradas en Islas Baleares, en las proximidades del HU-BU, no generen graves afecciones al tráfico, puesto que el cambio se desarrollará durante los meses de verano.

#### Las empresas de I+D+i, principales beneficiarias de las ayudas de la Junta

Carriedo asegura que más de 1.700 compañías burgalesas han recibido apoyos directos o financieros por valor de 265M€ en esta legislatura

DIEGO SANTAMARÍA BURGOS

Seis de cada diez empresas de Burgos que han recibido respaldo económico de la Junta de Castilla y León durante la presente legislatura se enmarcan en el campo del I+D+i (investigación, desarrollo e innovación). En total, independientemente de su actividad, más de 1.700 compañías de la provincia se han beneficiado de inversiones directas y ayudas financieras. El montante, tal y como apuntaba ayer el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ronda los 265 millones de euros.

Según Carriedo, encargado de presentar las líneas de ayuda que el Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICECyL) ofrece a día de hoy, este desembolso ha permitido que «el tejido productivo de Burgos, especialmente en el ámbito industrial, sea de los mejores no solamente de Castilla y León sino del conjunto de España». Previamente, subrayó que la cuantía global de las ayudas supera los 1.700 millones de euros y ha servido para respaldar a más de 11.000 empresas de la Comunidad.

Más allá de las cifras, el consejero se mostró convencido de que estas subvenciones han resultado imprescindibles para «avanzar en la competitividad sobre la base de la innovación, de las exportaciones, de disponer de más suelo empresarial y de acceder a fuentes de financiación en un contexto de crecimiento de los tipos de interés». Dicho esto, destacó que Castilla y León es la tercera región del país que «más ha avanzado en I+D+i en los últimos años» y la quinta con «mayor inversión» dentro de este apartado.

También indicó el titular de Economía y Hacienda que Castilla y León lidera actualmente los índices de «crecimiento de las exportaciones». Se trata, según puntualizó, de «una Comunidad que es capaz de exportar más de lo que importa» gracias a su «capacidad de competir» y el desarrollo de «nuevo suelo empresarial».

Sobre la Conferencia Sectorial del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que tuvo lugar ayer por la tarde en Madrid, Carriedo recordó que la posición de la Junta es «muy clara». Partiendo de la base de que buena parte de las ayudas concedidas a las empresas provienen de fondos europeos, reivindicó criterios de «igualdad» entre territorios para que «estos fondos lleguen a las empresas y a las pymes» con el fin de favorecer el «crecimiento económico».



El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, presidió el acto ayer en Burgos. ECB

## Malestar por la financiación de Cataluña y su «negociación a la carta en Suiza»

La Junta reclama «igualdad» y «solidaridad» entre comunidades frente a las «reuniones bilaterales con partidos separatistas»

#### D. SANTAMARÍA BURGOS

La Junta de Castilla y León rechaza de pleno la denominada financiación singular para Cataluña. Ylo hace a través de una posición «muy clara e inequívoca», en palabras de su consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, frente a quienes «quieren la diferencia». Mucho se teme además que lo que el Gobierno central plantea es una suerte de «negociación a la carta en Suiza con los partidos separatistas».

«Espero que el Gobierno se dé cuenta de que no puede seguir actuando como hasta ahora. No puede hacer solo reuniones bilaterales con partidos separatistas. Lo que es de todos se tiene que negociar entre todos», sentenció ayer Carriedo antes de presentar, en Burgos, las líneas de apoyo del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICECyL).

Aparte de insistir en que la «igualdad» y la «solidaridad» debieran primar en la financiación autonómica, Carriedo defendió la petición, respaldada por 14 comunidades autónomas, de la convocatoria urgente del Consejo de Política Fiscal y Financiera para «conocer cuál es la posición del Gobierno». Solo así, advirtió, será posible «avanzar todos juntos para alcanzar un acuerdo» y lograr que «el reparto sea justo, equi-

 $librado\,y\,en\,condiciones\,de\,igualdad\\para\,todos\,los\,espa\~noles».$ 

Por otro lado, el consejero volvió a denunciar la «infrafinanciación» que sufre Castilla y León, algo «muy evidente» porque el dinero procedente del sistema de financiación de las entregas a cuenta «ni siquiera cubre el coste de lo que estamos destinado hoy a Sanidad, Educación y Servicios Sociales». Y no solo eso, pues también señaló que «el sistema de financiación autonómica en España está caducado desde hace 10 años», de ahí la necesidad de que «se aborde su reforma» tomando como referencia el «interés general» y no «la permanencia del presidente», Pedro Sánchez.

#### HONORES MILITARES POR FELIPE VI

El Ejército también quiso sumarse en Burgos a las celebraciones del décimo aniversario de la proclamación de Felipe VI con un acto de izado de bandera frente al palacio de Capitanía, presidido por el general Mariano Arrazola, jefe de la División San Marcial y representante del Ejército de Tierra en Castilla y León y Cantabria. Junto a él, se congregaron las autoridades civiles y militares. La ceremonia comenzó con los honores correspondientes las autoridades. Después se leyó la efeméride, según recoge Ical. El momento culminante fue el izado de la bandera nacional, realizado al compás del himno nacional. La ceremonia concluyó con un breve concierto ofrecido por la Unidad de Música Militar de la División San Marcial.



SANTI OTERO

## Ayala elogia en un bando el «papel integrador» del Rey

En un bando de alcaldía la regidora destaca que ha «contribuido a la estabilidad» y ha sido un «factor de cohesión entre los españoles»

BURGOS

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, puso en valor el «papel integrador» del rey Felipe VI, «basado en la neutralidad política», durante la celebración del décimo aniversario de la proclamación del monarca. A través de un bando de Alcaldía, la regidora burgalesa destacó el papel del rey durante esta última década, en la cual «ha contribuido a la estabilidad y ha sido factor de cohesión entre los españoles».

«Desde el Ayuntamiento de Burgos nos sumamos a la felicitación por este décimo aniversario y agradecemos a don Felipe, junto a la reina Letizia, su servicio a España, con absoluto respeto a los ideales consagrados en la Constitución de 1978, así como su ejemplaridad a la hora de desempeñar sus funciones como jefe de Estado», señala el bando recogido por Ical, donde la alcaldesa destaca tres «premisas fundamentales» que han regido el mandato de Felipe VI estos últimos diez años: «deber compromiso y servicio».

Recuerda que la «vinculación» de la Casa Real con Burgos «viene de antaño», y lo prueban las «numerosas visitas» que los distintos monarcas han realizado a la ciudad a lo largo del tiempo. Además, anima a los burgaleses a participar en esta celebración engalanando las calles y balcones con los colores de la bandera nacional, «símbolo que une a todos los españoles, de modo que podamos dejar patente la valoración y estima que nuestra ciudad siente por la Casa Real». Tal y como recoge el bando, el Ayuntamiento de Burgos quiere que la ciudad «se vista de gala» como muestra de cariño y apoyo a Felipe VI, y a través de este bando invitan a los vecinos a «ser parte activa de este reconocimiento que busca resaltar los valores de progreso, estabilidad, convivencia y concordia que otorga la Corona»



María Esther Cubo recibe la felicitación de Felipe VI. CASA REAL

#### **MÉRITOS CIVILES**

#### EL MONARCA CONDECORA A UNA DOCTORA BURGALESA DEL HUBU

XEl rey Felipe VI ha condecorado con la Orden del Mérito Civil a 19 ciudadanos, uno por cada comunidad y Ceuta y Melilla, por representar las «mejores virtudes cívicas» y reforzar la cohesión y la convivencia democrática, según sus palabras, en el marco de la conmemoción del X aniversario de su reinado. Entre ellos figura la doctora del Servicio de Neurología del Hospital Universitario de Burgos, Esther Cubo, de 57 años, a cargo del proyecto Domino-HD', que analiza el impacto de los factores ambientales en la enfermedad de Huntington, una dolencia rara de origen genético que padecen siete de cada 100.000 personas.





José Miguel García y Jesús Sanz, presentaron este nuevo título. SANTI OTERO

## La UBU ofertará el próximo curso el primer título de afinador de queso de España

Incorpora a su catálogo de títulos propios un diploma pionero en el sur de Europa que busca fortalecer un sector en pleno crecimiento

LAURA BRIONES BURGOS La Universidad de Burgos ofrecerá el primer título de experto afinador de quesos del país. José Miguel Gar-

cía, vicerrector de Investigación y

Transferencia del Conocimiento, presentaba este nuevo diploma, pionero en todo el sur de Europa, como un primer paso de relevancia hacia la puesta en valor de un sector clave para el desarrollo económico del mundo rural.

Pero, ¿en qué consiste esta profesión desconocida en España, aunque más que consolidada en paí-

ses con mayor tradición quesera como Francia o Grecia? El significado estricto del verbo en cuestión da la pista. Y es que afinar un queso, como si de un instrumento se tratase, supone perfeccionarlo para que alcance un punto «sublime».

«Al igual que ocurre con el vino, tras la elaboración comienza otro proceso en el que cada decisión determina el resultado final. Todo lo que se hace en ese tiempo, en esa vida posterior, aporta los matices y aromas que pueden marchar la diferencia», relataba Jesús Sanz, vicepresidente de la Asociación de Artesanos Alimentarios de Castilla y León, entidad que respalda esta nueva titulación y colaboraba en los eventos vinculados con su presentación, tales como una mesa redonda con primeras espadas del ámbito, una cata profesional y una degustación.

«Dos quesos elaborados el mismo día, con la misma leche, y de la misma manera, con un afinado distinto, van a ser finalmente dos quesos que no se parecen absolutamente en nada. Hasta ahí llega la importancia de esta figura», incidía Sanz, agradecido por la visión de futuro de la UBU al incorporar este título propio a su catálogo. El artesano explicaba que el reto, más allá de proveer al mercado de expertos formados, es fortalecer y potenciar un sector que iniciaba una positiva transformación «hace 10 años» para, inspirado por otros ámbitos punteros como el vino, crecer y generar riqueza.

Así, si bien España es un país «con poca cultura del queso y un consumo bajo -8 kilos por persona al año, frente a los 25 de Francia o los 34 de Grecia-, ya comienza a florecer un cambio» que evidencia la «creciente diversidad» de la oferta, impulsada en gran medida «por la artesanía».

Aportar profesionales cualificados a este gremio se revela, pues, clave para que el ansiado salto cualitativo logre los resultados esperados y, de paso, impacte de manera positiva en su entorno. «Entronca esta iniciativa con la intención del Centro Internacional de Investigación en Desarrollo Rural de la Universidad de Burgos (CIDER), que nacía hace un año en línea con el propósito de la Unión Europea de fortalecer las zonas rurales, impulsar su desarrollo socioeconómico, generar talento y retenerlo y fijar población», indicaba García, para precisar que habrá una cantidad significativa de fondos para desarrollar medidas concretas entre las que cabrían, por ejemplo, las vinculadas al desarrollo del componente cultural, incluso turístico, del queso. «Se trata de crear sinergias», concluía Sanz al respecto, convencido de las oportunidades que traerá consigo una apuesta decidida de las administraciones por el sector quesero. «Es indudable que va a seguir creciendo en los próximos años y precisa profesionales que lo potencien», añadía.

El título propio de Experto Afinador de Quesos por la Universidad de Burgos consta de un total de 150 horas de formación teórica y práctica en las que se incluyen conceptos relativos a todo el proceso de elaboración del queso, lugares y condiciones de la fase posterior (humedad, temperatura o aireación), acciones posibles con otros elementos como moho o levaduras para alcanzar puntos determinados, el marco legal del afinado y cuál es el papel que desempeña la figura del maestro en todo este proceso.

La UBU ofertará entre 25 y 40 plazas para el próximo curso 2024-2025 y las prácticas se llevarán a cabo en laboratorios, queserías y bodegas de toda la comunidad.

También habrá hueco para analizar las posibilidades que brindan las bodegas tradicionales como espacios idóneos para la maduración de quesos, «lo que podría favorecer el rescate de un patrimonio y una tradición abundantes en la provincia y en la región y, de paso, convertirse en elemento diferenciador», detalló Sanz.

#### El mindfulness' y la parálisis cerebral, a estudio

Un programa liderado por las docentes de la UBU Sonia Rodríguez y Vanesa Delgado buscará mejorar la calidad de vida de usuarios de Apace gracias a la realidad virtual

#### L. BRIONES BURGOS

Con el objetivo último de mejorar la calidad de vida de los usuarios de la Asociación para la Atención de las personas Afectadas de Parálisis Cerebral y Afines de Burgos (Apace), la Universidad de Burgos ha suscrito un acuerdo de colaboración con la citada agrupación y la empresa Kronospan, como patrocinadora de la iniciativa, para desarrollar un proyecto que permita conocer el impacto del 'mindfulness' en estos perfiles concretos.

Las docentes Sonia Rodríguez y Vanesa Delgado capitanean un programa que cuenta además con el apoyo de la jefa de Servicio de Neurología en el Hospital Universitario de Burgos (HUBU), Esther Cubo, y da continuidad a una línea de investigación en la que trabajan desde hace años, centrada en «la aplicación de la realidad virtual en el ámbito de la neurodiversidad».

En este caso en concreto, tal y como ha explicado Rodríguez, se emplearán aplicaciones de atención plena con la intención de favorecer la relajación de los participantes y disminuir los niveles de ansiedad. La experiencia previa de las promotoras del proyecto permite anticipar unos resultados «positivos», indicaba la profesora de la Facultad de Ciencias de la Educación, para sub-

rayar que «hay una base científica sólida».

La primera fase del proyecto consistirá en formar a los profesionales de Apace que van a encargarse directamente de la implementación. En paralelo, se llevará a cabo la selección también de los usuarios que pueden acceder a este tipo de hardware y de software, porque las particulares características de la realidad habitual requieren habilidades específicas.

Culminado este cribado, tocará implementar el programa en cuestión, cuyas buena marcha supervisarán sus responsables. En última instancia recopilarán los datos ne-

cesarios «para evaluar si la repercusión es la esperada». En esencia, para comprobar si, como ya intuyen, la iniciativa mejora la calidad de vida de las personas con parálisis cerebral que participen en ella.

Rodríguez agradecía la implicación de Apace y de Kronospan, pues sin su apoyo y «sobre todo sin su confianza» el desarrollo de este programa sería imposible. El representante de la empresa de tableros de madera, Francisco Javier Martínez, recogía el guante y 'devolvía' el cumplido. Celebraba de hecho la oportunidad brindada por la asociación local, que servía de enlace, para ejercer su responsabilidad social

corporativa de la mejor manera: con «un proyecto gestionado por gente seria, que quiere responder a necesidad real y, además, cuenta con el aval científico de la Universidad de Burgos».

Por su parte, Fernando Santamaría, miembro de la junta directiva de Apace, también mostró su satisfacción por poner en marcha una iniciativa que es un nuevo «paso significativo hacia la innovación en la atención integral que ofrecemos a las personas con parálisis cerebral». «En Apace tenemos un firme compromiso con la búsqueda constante de nuevas herramientas y métodos que mejoren la calidad de vida de nuestros usuarios y estamos expectantes por los resultados que este programa puede traer», añadía, para apostillar que la que se materializaba ayer con la firma del acuerdo a tres bandas sea la primera colaboración de otras muchas «que beneficien a nuestra comunidad».

## La UBU investiga cobros de hasta 10.000€ por matrículas de doctorado

El Vicerrectorado de Investigación estudia cinco casos sospechosos, de alumnos italianos, sin descartar la posibilidad de que haya empresas que realizan trabajos en su nombre

#### DIEGO SANTAMARÍA BURGOS

Fue un director de tesis de la Universidad de Burgos (UBU) quien dio la voz de alarma hace un par de meses. Le pareció cuanto menos extraño que una alumna de la Escuela de Doctorado, oriunda de Italia, se comunicara con él y le enviase documentos en perfecto castellano pese a desconocer el idioma. No tardó en comprobar que detrás había una empresa «intermediando» como si de una «asesoría» se tratase. Solo por el papeleo que conlleva la matriculación, la estudiante desembolsó 10.000 euros cuando las tasas públicas rondan los 450 euros anuales con el fin de favorecer el «acceso libre e igualitario» a los campus de Castilla y León.

«Los trámites de la Universidad son muy sencillos», apunta el vicerrector de Investigación, José Miguel García, pese a ser consciente de que muchos alumnos extranjeros «no conocen el procedimiento». Por eso, precisamente, se puso en contacto con los docentes de la Escuela de Doctorado para hacer hincapié en el «acompañamiento necesario» que evite este tipo de prácticas quizá no ilícitas pero sí completamente amorales.

La cuestión es que, una vez detectado el primer caso, los directores de tesis se han topado con otros cuatro similares. Existe, además, un denominador común: los cinco alumnos son de origen italiano. Lo más llamativo del asunto es que estos estudiantes, como tantos otros de terceros países, no dominan el castellano. Por eso, lo habitual es que las comunicaciones con el personal docente se produzcan en inglés. Sin embargo, resulta cuanto menos extraño que muchas de las respuestas que dan los doctorandos son «demasiado rápidas» y en un español sumamente perfecto como para haber empleado un traductor.

Teniendo en cuenta que el primer caso permitió destapar la existencia de al menos una empresa que se dedica a cobrar una «cantidad desorbitada» por gestionar matrículas universitarias, todo apunta a la existencia de una red cuyo abanico podría ir mucho más allá. Lo de traducir las comunicaciones entre profesores y alumnos tendría un pase, pero preocupa -y con razón- el hecho de que la prestación de estos servicios se extienda a la realización de trabajos. Eso, obviamente, supondría un fraude en toda regla y conllevaría, como mínimo, la apertura de un expediente disciplinario.

Con la máxima cautela, García insiste en que la investigación abierta tiene carácter «preventivo» para evitar que «esto vaya a más». De momento «todo son conjeturas», aunque no queda más remedio que permanecer

ojo avizor. En principio, la UBU no tiene constancia de que otras universidades hayan vivido episodios parecidos, aunque se comunicará lo sucedido a la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) para «ver si alguien sabe algo de esto». Lo que resulta evidente es que si una empresa llega a tanto, el alumno dificilmente podrá sacarse el doctorado porque es «casi imposible que no te pillen». Sin ir más lejos, la lectura de la tesis sería una prueba de fuego para detectar posibles trampas.

Mientras tanto, el vicerrector de Investigación de la Universidad de Burgos reitera el compromiso de «velar por que el acceso sea en igualdad de condiciones y con tasas públicas». En este sentido, asegura que «los profesores son muy accesibles» a la hora de solventar cualquier duda. Y ahora más que nunca después de detectar estas prácticas tan sospechosas.

#### Dos policías, una enfermera y una ambulancia salvan la vida a un infartado

#### BURGOS

Cuando la parca llama a tu puerta pero no te toca el destino es capaz de mover los hilos para salvarte el pescuezo al reunir a dos agentes de la Policía Local con conocimientos de primeros auxilios y mucha determinación, una vecina que es enfermera de profesión y muy experimentada y una ambulancia que pasaba por allí provista del material necesario para aferrarte a la vida.

Así sucedió en la calle Dámaso Alonso de Gamonal cuando una mujer se vio con su marido desvanecido dentro de su furgonteta y tuvo que reclamar ayuda urgente.

El 112 recibió un aviso y dio la alerta. Los primeros en llegar fueron los agentes de una patrulla de la Policía Local que verificaron que el hombre había perdido el conocimiento, pero tenía pulso y respiración débil. A continuación procedieron a sacarlo del interior del vehículo y colocarlo en posición lateral de seguridad, para después volver a dar aviso urgente a los servicios sanitarios.

La buena fortuna quiso que en ese instante, una vecina, que es enfermera de profesión, se acercó al lugar del suceso alertada por las sirenas y, junto con los agentes de la Policía Local, coordinó las labores de resucitación, la conocida RCP, ya que el paciente había empeorado y entró en parada cardiorrespiratoria.

La casualidad rizó el rizo y coincidió que en ese crítico momento una ambulancia no medicalizada circulase por casualidad por esa zona de Gamonal. Al momento fue detenida por los agentes de la Policía Local que pudieron sacar de esa ambulancia una bala de oxígeno y una cánula de Guedel para ser usadas por la sanitaria para seguir con la reanimación del hombre infartado.

Cuando llegaron los servicios sanitarios de emergencia al lugar del suceso, aproximadamente 10 minutos después de haber comenzado con el masaje cardíaco, continuaron con la estabilización del paciente.

Cuando pudo recuper el pulso y las constantes vitales fue trasladado a urgencias del HU-BU y los policías locales, la vecina enfermera y el conductor de la ambulancia que pasaba por allí pudieron seguir con sus vidas sabiendo que el destino les había reunido durante un ratito para salvar la vida de un hombre

## 30 meses de prisión a un dominicano que forzó a una menor a masturbarle

La chica tenía 14 años y personalidad vulnerable / El abuso le dejó secuelas

#### BURGOS

La Audiencia provincial de Burgos ha ratificado el fallo del juzgado de primera instancia y ratifica la condena a dos años y seis meses de cárcel para un hombre de nacionalidad dominicana y con residencia ilegal en España por un delito de abusos sexuales cometido sobre una menor de edad, que contaba con 14 años en el momento de los hechos denunciados.

Además, el condenado tendrá que asumir una indemnización de 4.000 euros como compensación por los daños morales causados a la víctima, a la que no podría acercarse a menos de 300 metros. Sin embargo, aunque exista esa orden del alejamiento, este individuo, que está encarcelado en la prisión de Dueñas deberá ser expulsado de España en cuanto alcance el tercer grado o se le dé libertad condicional.

Los abusos sexuales que forzó este sujeto, de nombre Evaristo, tuvieron lugar en Burgos el 17 de febrero del año 2021 cuando el condenado contaba con 23 años de edad. Aquella mañana la víctima, de 14 años, se encontró a la puerta de su instituto con una amiga que la víspera le había preguntadopor Instragram si tenía pensado entrar a clase. La chica -María-, que le había comentado a su amiga que no es-

taba segura de si entraría a clase, se encontró que le esperaba a la puerta del centro escolar esta compañera suya junto con su novio, Gervasio.

Entre ambos la convencieron para que se saltase las clases y se dirigieron a la vivienda del novio de su amiga donde coincidieron con un amigo de este, Evaristo; el que cometería posteriormente el abuso y que ya sabía desde la víspera que el plan era que María se saltase la clase y acudiera a ese domicilio. En un momento dado Evaristo, que también sabía que la niña tenía 14 años, logró quedarse a solas con María en un cuarto donde con ánimo libidinoso la agarró besándola y tocando su zona genital, culo y pecho, levantando su camiseta y sujetador, besándola en el pecho. A continuación, cogió la mano de María, colocándola en su pene, moviendo su mano para que le masturbase, llegando a eyacular, manchando los pantalones y camiseta de María, quedando impregnada la mano de ella de semen. Las pruebas de ADN constararon que correspondía al agresor de la niña.

A consecuencia de los hechos la menor ha desarrollado un trastorno adaptativo de naturaleza ansioso- depresiva sobre la base de una personalidad con elevada vulnerabilidad previa.



El dron estaba equipado con cámaras. ECB

#### **BURGOS**

#### LE PILLAN VOLANDO UN DRON EN LA CATEDRAL EN EL DÍA DEL PARRAL

Volar un dron sobre una zona poblada no es un juego de niños. Es una actividad regulada y, como tal, sometida al cumplimiento de una serie de requisitos y autorizaciones. No lo puede hacer cualquiera ni cuando quiera. Para empezar hay que comunicarlo. Sobre todo porque si echas a volar el dron te van a localizar y te puede caer una multa de 60 a 225.000 euros, que no son moco de pavo. La picaresca vale de poco ante la tecnología, como prueba la efectividad de la Policía Nacional de Burgos que cazó infraganti al piloto de un sistema aéreo no tripulado (UAS en sus siglas en inglés), que es lo que conocemos como dron. Había aprovechado que el viernes 7 de junio media ciudad de Burgos se encontraba celebrando la festividad del Curpillos y el Parral en la Quinta para echar al volar su dron sobre la Catedral con el centro de la ciudad casi vacío. Hay que destacar que la Seo es Patrimonio de la Humanidad y cabe recordar que en julio de 2020, en plena pandemia, un aparato similar se estrelló contra la fachada sin causar graves daños. En este caso, el piloto que quiso pasar inadvertido se topó con que el Servicio de Seguridad y Protección Aérea UAS, que opera en la ciudad se percató del vuelo no autorizado ni comunicado del dron en las inmediaciones de la Catedral gracias al sistema de detección de Aeroscope. Las patrullas se desplaza $ron\,a\,ese\,punto\,donde\,localizaron\,al\,dron\,en\,pleno\,vuelo\,e\,identificaron\,a\,su$ piloto. Los policías interrumpieron el vuelo del aparato y verificaron las dos infracciones que cometió el ciudadano que lo pilotaba, que fue denunciado y le quitaron el aparato que quedó depositado en la Comisaría Provincial.

### La falta de camareros obliga a subir el precio y reducir las cenas en Aranda

La hostelería arandina vive un momento muy complicado por la escasez de personal

#### LORETO VELÁZQUEZ ARANDA

Todos coinciden. Es algo que no se ha visto en la Ribera del Duero en los últimos veinte años. La falta de camareros y cocineros comienza a colapsar la hostelería de Aranda y la comarca. «Hay una escasez tremenda», lamenta Rafael Miquel, del asador Casa Florencio, consciente de que si tras la pandemia costó atraer de nuevo a los clientes, ahora «tenemos clientes pero no camareros para dar servicio»

Faltan camareros, cocineros, jefes de sala, pero también se echa de menos experiencia y calidad. Según explica, los que llegan apenas tienen experiencia, vienen de otros sectores o incluso de ninguno, y eso exige un «esfuerzo sublime en formación». «Si a eso le unimos las condiciones laborales que se negocian en todos los sentidos, porque más que en tema de dinero, que siempre he negado que se pague mal, lo que sí priorizan son las libranzas y los horarios, y eso va a tener como consecuencia una subida de costes e inevitablemente un incremento de precios al consumidor», señala contemor porque los restaurantes que no tengan una marca consolidada tendrán muchas dificultades para resistir y no cerrar.

El panorama no deja mucha alternativa. «Seguiremos siendo un sector super potente y motor nacional pero seremos un sector algo más caro, que es precisamente lo que ha pasado en Estados Unidos donde en los últimos siete años ha multiplicado por 2 los precios, precisamente por el mismo motivo: la falta de personal»

Pero, ¿Qué está haciendo la hostelería arandina y ribereña para afrontar esta crisis ya histórica? Por el mo-



El Restaurante Nuevo Coto tiene un cartel de 'Se busca personal'. ECB

mento el déficit de profesionales se está viendo en la noche con el cierre de 7u8 sitios icónicos. «Cada vez hay menos sitios para cenar», lamenta a sabiendas de que no es lo único que está cambiando. Y es que, ante la falta de trabajadores muchos restaurantes están optando por abrir solo de jueves a domingo, o incluso exclusivamente viernes y sábados.

Por otro lado, muchos de los que funcionaban todo el día desde desayunos a la cena han recortado el horario por necesidad. Para los que quieren montar o ampliar un negocio, la falta de personal supone también un verdadero escollo.

Es el caso de Daniel de la Morena. Tras consolidar El Tubular como una de las mejores barras de pinchos, hace 8 meses decidió dar el salto y abrir una nueva etapa en el bar-restaurante La Perla, en pleno centro de Aranda.

«Desde el principio he intentado mejorar en todo lo posible las condiciones de los empleados, pero lo que está pasando no lo he vivido en los casi 15 años que llevo en hostelería. No hay profesionales

Su situación ha llegado a tal punto que hace tres fines de semana tuvo que colgar el cartel de 'cerrado por falta de personal'. «Es un desastre, el primer equipo que se supone era profesional casi me lleva a la ruina porque no sabían gestionar una nevera, un congelador y eso significa tirar mucha comida y mucho dinero», lamenta.

De hecho, hasta que encuentre un nuevo equipo de confianza, él se encarga ahora de la cocina. «Llevo un mes así», advierte convencido de que «muchos piensan que todos pueden ser camareros o cocineros, pero «na-

Aunque la Escuela de Hostelería de

Aranda continúa funcionando, no va al ritmo que precisa un sector cuyas necesidades han ido creciendo en los últimos años gracias sobre todo al enoturismo y gastroenoturismo, dos conceptos que «han llegado para quedarse». «Ahora septiembre, octubre y noviembre son potentísimos cuando antes eran meses normales», ejemplifica Rafael con la mirada puesta en camareros pero también en profesionales de cocina, que tampoco hay, así como otros cargos indispensables en el funcionamiento de un restaurante como personal de atención al público o 'hostes & Control', perfiles que no se forman en Aranda. «Esas formaciones se dan en las escuelas de Madrid o Valladolid y allí es muy difícil conseguir que vengan»

Las soluciones no son sencillas. Según explican los expertos consultados, las asociaciones de hosteleros están moviendo a nivel provincial, regional e incluso en el ámbito estatal la posibilidad de poder traer de otros países a personas con contrato, como se ha hecho en el campo, por ejemplo para la campaña de la fresa o con los médicos en pandemia. «Hay gente muy preparada, bien formados en universidades culinarias que saben hacer las cosas pero no tienen papeles y no pueden trabajar», apremia Daniel a sabiendas de que, con un índice de desempleo que roza el paro técnico, «la situación en Aranda es más complicada» que en otras zonas

Pese a todo, Rafael Miquel hace un llamamiento a la esperanza. «Sé que estamos en un momento muy difícil pero estoy seguro de que todo se estabilizará tarde o temprano. Hay que tener esperanzax

#### Luz verde a un párking en el cementerio de Sad Hill

La Consejería de Medio Ambiente ha adjudicado la obra para construir un aparcamiento cerca del famoso Cementerio de Sad Hill, en el que se rodó la escena final de la película 'El bueno, el feo y el malo', en el término municipal de Contreras. Financiada por fondos de la Unión Europea Next Generation, la obra ha sido adjudicada a la empresa Forestación y Repoblación por 55.095,55 euros, con un plazo de ejecución de 3 meses.

El objetivo es regular la afluencia de visitantes a este lugar tan emblemático y así preservar el ámbito natural que rodea al famoso cementerio. El aparcamiento contará con 54 plazas y se ubicará en las afueras del casco urbano del término municipal de Contreras. Consistirá en un recinto abierto, aprovechando una pradera propiedad del ayuntamiento de la localidad y de fácil acceso desde el camino a Santo Domingo de Silos. Se podrá estacionar de forma gratuita y acceder al lugar, tanto por el camino habitual como por una senda peatonal que se habilitó recientemente, según recoge Ical.

#### Zona Gtrata de concienciar para que los perros no ensucien las calles del barrio

La Asociación de Comerciantes, Empresas de Servicios y Hosteleros de Gamonal Zona G ha observado un aumento significativo de excrementos de perros en las calles, lo que se convierte en una de las molestias más graves para vecinos y comerciantes, no solo por el mal olor y la falta de higiene, sino también por lo insalubre y poco cívico que resulta. La orina tiene un efecto altamente corrosivo y su persistente olor anima a otros perros a orinar en el mismo lugar, por lo que se pide evitar que las mascotas orinen en las aceras, y si es inevitable, llevar una botella de agua con vinagre o jabón para limpiar. También se necesitan bolsas para recoger las heces, evitando así problemas de pisadas y dispersión, especialmente entre niños y ancianos. Zona G, con esta campaña denominada "ni pipí, ni popó", busca concienciar a todos los ciudadanos sobre la importancia de recoger los excrementos y limpiar las micciones de sus mascotas, para así disfrutar de una mejor convivencia y un barrio más limpio-



#### **COPIOSA GRANIZADA EN LA HORRA**

El cambio de tiempo que se espera para esta semana ha tenido un sonoro anticipo en la localidad ribereña de La Horra donde una fuerte granizada ha sorprendido a los vecinos. Climatológicamente está siendo un año intenso en la Ribera del Duero. No hay más que ver cómo granizó en el pueblo, donde, según explican los viticultores, ha caído de forma localizada por lo que tendrán que valorar los daños en las viñas. La Aemet alertaba de la posibilidad de lluvias intensas de hasta 20 litros por metro en una hora en la provincia, aunque en el caso de La Horra el agua fue pedrisco.

### **CASTILLA Y LEÓN**

## Sacyl amplía a todos los sanitarios el retraso de su jubilación ante la falta de profesionales

• La Consejería de Sanidad de Alejandro Vázquez aumenta los supuestos y simplifica los trámites, como el que sólo se pida una vez y se renueve automáticamente, para captar al mayor números de trabajadores sanitarios

#### DIEGO GONZÁLEZ VALLADOLID

La Consejería de Sanidad extiende a todas las categorías profesionales incluidos enfermeros-los supuestos del Plan de Ordenación de Recursos Humanos para que los trabajadores del Servicio de Salud de Castilla y León que hayan alcanzado la edad de jubilación puedan seguir activos para paliar el «déficit estructural de personal». Entre sus medidas concretas, además, simplifica el procedimiento y resolución de la jubilación con el objetivo de «garantizar la actividad de prestación de los servicios sanitarios con la mayor eficacia y la continuidad asistencial en los centros e instituciones sanitarias»

El Boletín Oficial de Castilla y León (BOCYL) publicó ayer una nueva orden por la que el departamento dirigido por Alejandro Vázquez reconoce que transcurridos más de diez años desde la aprobación del Plan de Ordenación de Recursos Humanos, su finalidad y necesidades están «superadas» y «no resultan acordes» a los nuevos objetivos de preservación de la sostenibilidad del sistema de pensiones y de reducción de la temporalidad. También considera que no se ajusta a la modificación de la edad de jubilación forzosa introducida por la legislación en materia de Seguridad Social, al aumento de la esperanza de vida de la población o a la actual «situación problemática» de Sacyl.

Es por ello que la Consejería de Sanidad admite que los «supuestos» de ese plan son «netamente insuficientes» para paliar el «déficit estructural» de personal en Licenciados Especialistas y otras categorías asistenciales, así como para afrontar «los problemas en todas las categorías profesionales en zonas de difícil cobertura» y las necesidades organizativas «puntuales» de los centros e instituciones sanitarias.

De esta forma, Sanidad recoge en las necesidades que justifica la continuidad de un profesional la imposibilidad de cobertura de la plaza vacante que deje el interesado o de cualquier otra de la misma categoría. También, para justificar la conveniencia de su continuidad se tendrá en cuen-



Enfermera en una habitación del Hospital Clínico Universitario de Valladolid. ICAL

ta «la especificidad de las funciones que realiza o el perfil profesional especialmente cualificado que presenta», más allá de la relevancia de las técnicas sanitarias que realiza, puestos que ocupe, o de los proyectos de investigación que lidere, como ocurría anteriormente. En cualquier caso se mantiene que la persona acredite la capacidad funcional necesaria para ejercer la profesión.

El otro punto clave en el documen-

to son las medidas de simplificación ante las «dificultades» de tramitación y resolución de las solicitudes, con el fin de reducir las «cargas» administrativas a los interesados y responder a las necesidades de profesionales con «celeridad». De esta forma, ya no será necesario el Informe-Propuesta de la Comisión Central establecido en el Plan de Ordenación de Recursos Humanos, mientras que la gestión y tramitación de las solicitudes de prolongación de la actividad corresponderá a la Dirección General competente en materia de personal, siendo el titular de la Gerencia Regional de Salud el que dicte la resolución motivada por los informes de la Gerencia del centro, que contendrá la justificación detallada de las circunstancias, o institución sanitaria en la que el solicitante preste servicios y de la Dirección General con competencias en materia de perso-

En el caso de que el informe sea desfavorable a la prolongación, la Gerencia del centro deberá motivar debidamente que no concurren ninguno de los supuestos establecidos y si la estima por la necesidad de profesionales podrá solicitar informe de la Dirección General de Asistencia Sanitaria.

Una vez que haya transcurrido el período inicial de un año, la autorización para la prolongación de la permanencia en el servicio activo será prorrogada anualmente de forma automática, sin necesidad de solici-

PASA A **PÁGINA SIGUIENTE** 

## El TSJ anula las nóminas de guardias de sanitarios entre 2018 y 2020

#### VALLADOLI

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León declaró nula de pleno derecho la Tabla XII de las respectivas órdenes de la Consejería de Sanidad de la Junta, por la que se dictan instrucciones para la elaboración de las nóminas del personal que presta sus servicios de guarda en los niveles de Atención Especializada y Primaria, así como en la Gerencia de Emergencias Sanitarias, de los años 2018, 2019 y 2020.

El Tribunal las anula porque solo incluye entre las retribuciones básicas del personal con nombramiento de licenciada con título de especialista en Ciencias de la Salud, los trienios, cuando, además, «debe incluir el sueldo asignado a cada categoría en función del título exigido para su desempeño y las pagas extraordinarias, manteniendo las retribuciones complementarias previstas en dicha Tabla en cuanto incluyen el complemento de atención continuada», el complemento acuerdo marco y la productividad fija, según el fallo de la sentencia difundida ayer por el TSJCyL y recogida por Ical, que da la razón a la parte demandante después de que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Valladolid hubiera rechazado los argumentos de esta misma trabajadora, anulando la resolución del 4 de mayo de 2023 de la Directora Gerente de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León.

La sentencia condena a la Admi-

nistración regional a abonar esas retribuciones básicas a la recurrente, que podría abril ahora jurisprudencia, durante el periodo que ha prestado servicios con los intereses legales correspondientes.

La anulación se produce porque tanto la legislación básica como el Estatuto Jurídico del Personal Estatutario del Servicio de Salud de Castilla y León «imponen que el personal estatutario temporal, entre el que se encuentra el personal eventual que realiza guardias, perciba la totalidad de las retribuciones básicas y complementarias que correspondan a su nombramiento y que se estructuren en retribuciones básicas y complementarias».



LEÓN **SALAMANCA PALENCIA SEGOVIA SORIA** 103.4 FM 99.8 FM 90.2 FM 101.9 FM 88.1 FM **ASTORGA** ÁVILA BÉJAR ÁGREDA ARENAS DE SAN PEDRO 93.2 FM 88.4 FM 97.7 FM 89.6 FM 94.1 FM **BURGOS CIUDAD RODRIGO VALLADOLID ZAMORA** ARANDA DE DUERO 91.6 FM 92.9 FM 103.4 FM 102.8 FM 97.1 FM

#### CASTILLA Y LEÓN

#### VIENE DE **PÁGINA ANTERIOR**

tud del interesado, siempre que subsistan las circunstancias que dieron lugar a su concesión. Además, deberán subsistir las circunstancias que dieron lugar a su concesión y no concurran supuestos de desestimación apreciados por la Gerencia del Centro o Institución en que el solicitante preste servicios. Si fuese así, deberá remitirse el correspondiente informe justificativo desfavorable.

Esta orden está ya vigente desde su publicación en el BOCYL y hasta que se apruebe un nuevo Plan de Ordenación de Recursos Humanos de Sacyl. Además, afectará también a las solicitudes que estén en tramitación. Contra la misma se puede interponer recurso de reposición en el plazo de un mes ante este mismo órgano, o bien directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, con sede en Valladolid, en el plazo de dos meses.

#### MÁS REFORMAS

Pese a la nueva orden de Sanidad, el presidente del Colegio Oficial de Médicos de Soria, José Ramón Huerta, médico de familia de 68 años, aseguró que la situación en Castilla y León se encuentra «al borde del precipicio», en especial con los tres próximos respectivos a la época estival.

«El verano va a ser muy malo. Cada vez hay más trabajo y menos médicos», aseguró. Y es que no existen médicos de sustitución para cubrir cualquier incidencia no programada. «Con los recursos tan justos es muy difícil», afirmó Huerta, quien recordó que cada verano la situación se repite y son los propios compañeros los que cubren el cupo del facultativo de vacaciones. Por eso insistió en que «no se han hecho las cosas bien», en referencia a Soria, donde se convocaron sólo diez plazas de médico de familia, «insuficientes, porque no se prevén ni las jubilaciones». «La Gerencia de Soria pidió más pero en Valladolid han sido más restrictivos», indicó Huerta, que comparó las diez plazas de Soria con las 70 de

El presidente del Colegio de Médicos de Soria señaló también que es necesaria una reforma para solventar la situación creada, en la que tienen que involucrarse el Ministerio de Educación, el de Sanidad y por supuesto la Junta de Castilla y León, que es la responsable de la organización de efectivos.

Indicó que la programación en los centros de salud está cubierta, «los médicos van a estar ahí», por lo que no habrá cierres, como ya afirmó el consejero en su visita a Soria el pasado martes. Pero «está por ver qué pasa en los consultorios. Será con muchas dificultades», destacó Huerta porque a las vacaciones programadas de los médicos se suma un aumento de la demanda, habitual, con la llegada de veraneantes.

## Tres de cada cuatro beneficiarios de las ayudas a la vivienda son españoles

La Junta abona la totalidad de las subvenciones / Suárez-Quiñones dice que los extranjeros que las reciben están en Castilla y León de forma «legal» y aportan «población y trabajo»

#### JOSÉ JAVIER ÁLAMO VALLADOLID

La Junta aporta la totalidad de las ayudas destinadas al alquiler de la vivienda. Los 18.456 beneficiarios cobraron la cantidad que les corresponde entre el lunes y el martes. El número de solicitantes aumentó hasta 27.287, lo que supone 2.556 más que en la convocatoria correspondiente a 2022. El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, destacó el trabajo realizado por el Ejecutivo regional para que las personas que se benefician de estas ayudas hayan cobrado ya el dinero integramente.

De los 18.456 beneficiarios que han recibido las ayudas para el alquiler de vivienda, 10.999 son mujeres y 7.457 hombres. El consejero indicó que este dinero que han ingresado esta semana les llega también a familias numerosas, a personas que presentan alguna discapacidad y también a quienes tienen su residencia en el medio rural.

Suárez-Quiñones indicó también que tres de cada cuatro beneficiarios son españoles (13.946) y el resto extranjeros (4.510), lo que supone un 75.56% y un 24.44% respectivamente. En este sentido, el consejero indicó que los extranjeros que han recibido estas ayudas se encuentran en Castilla y León con permiso de residencia, de forma «legal». «Aportan población y trabajo a la Comunidad», señaló Suárez-Quiñones, quien dijo que los extranjeros que reciben estas ayudas realizan una actividad.

La Junta tiene previsto revisar el procedimiento de renovación que ha aplicado este año tras la presentación de las solicitudes. Suárez-Quiñones indicó que las personas que reciben estas ayudas tienen que demostrar que cumplen las condiciones exigidas. «Tenemos que gestionar el dinero público con mucha pulcritud». El consejero resaltó el hecho de que este año se han podido resolver y pagar todas las ayudas con un mes de antelación al plazo estimado que era de seis meses, y también destacó que buena parte de los solicitantes no han tenido la necesidad de aportar los recibos junto a la solicitud, con lo que el Ejecutivo regional ha visto cómo disminuía el trabajo administrativo.

Durante la presentación de los datos de las solicitudes recibidas y el número de beneficiarios que ya han recibido la ayuda, Suárez-Quiñones, acompañado por la directora general de Vivienda, María Pardo, y por la delegada territorial de la Junta en Valladolid, Raquel Alonso, avanzó que en la siguiente convocatoria se

tendrá en cuenta será el límite de la renta que abona el solicitante, fijada en 550 euros para la población urbana y 450 euros para las personas que residen en el medio rural. El consejero añadió que las ayudas de la Junta no son generales para todos los arrendatarios ya que conceden un objetivo de carácter social para que puedan llegar a las personas que tengan más necesidades.

La resolución de las ayudas a la vivienda correspondientes a 2023 se publicó el pasado 6 de junio en el Boletín Oficial. El consejero destacó que en esta ocasión no hay lista de reserva y añadió que las personas que no recibirán estas ayudas no se encuentran al corriente de pago con la Seguridad Social y la Agencia Tributaria. El consejero indicó que no se puede escalar de forma permanente en estas ayudas porque los recursos son «finitos».

#### **MODIFICACIONES**

Suárez-Quiñones dijo que en próximas convocatorias se plantearán modificaciones, entre las que podría estar un aumento progresivo para las personas que menos ingresos tengan, sin concretar la posibilidad de ampliar el límite máximo de las rentas, fijado en 550 euros al mes, ante el encarecimiento del mercado del

alquiler. La cuantía media de estas ayudas es de 2.203 euros y hay que tener en cuenta que el porcentaje de la cuota de alquiler que se sufraga con la subvención no es igual en todos los casos. La ayuda es del 50% si es de carácter general, se amplía al 60% si los beneficiarios son jóvenes que no han cumplido 36 años y el 75» si la vivienda delos jóvenes se encuentra en el medio rural.

Suárez-Quiñones destacó las 106 ayudas para alquiler de habitaciones, una modalidad que se incluyó como novedad, así como las 3.281 a familias en las que se encuentra al menos una persona que presenta algún tipo de discapacidad y las 177 repartidas para afrontar situaciones de «vulnerabilidad sobrevenida», que implica que sus ingresos se han reducido un 20% en un breve periodo de tiempo.

Por otra parte, los jóvenes que han percibido el Bono Alquiler Joven del Gobierno reciben hasta el 40% de la diferencia entre la renta y 250 euros con un límite del 75%. Así lo señaló el consejero, quien insistió en que descartan suplementar esta ayuda. «Fue ideada por el Gobierno a espaldas de las comunidades autónomas, es desorganizada, sin ningún tipo de concierto y sin presupuesto suficiente del Gobierno».

#### El Gobierno recela de Castilla y León para asumir la gestión del IMV

VALLADOLID

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, pidió ayer que el Gobierno transfiera a Castilla y León la gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV) en las mismas condiciones que País Vasco y Navarra, pero chocó con la posición de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, que según apuntó Blanco «no fue muy receptiva inicialmente» a esta demanda, en base a varias sentencias judiciales, que aluden al régimen especial de los dos territorios forales.

Saiz recibió a la consejera en Madrid en lo que supuso una «primera toma de contacto», que se produjo tras solicitar en noviembre la Comunidad una reunión con ella para abordar el IMV, puesto que Isabel Blanco señaló que Castilla y León «no puede ser una comunidad de segunda». «Castilla y León sabe gestionarlo», dijo, y añadió que tiene la Renta Garantizada de Ciudadana, prestación propia de la Comunidad, es-

ta vinculada a la inserción laboral y la eliminación del absentismo escolar, por lo que expresó su «preocupación» con que el Ingreso Mínimo Vital no lo esté.

En ese sentido, Isabel Blanco señaló que la ministra les emplazó a seguir trabajando en el futuro. La Comunidad plantea que el Gobierno les transfiera la financiación para que la Comunidad asuma su tramitación, algo que insistió es «perfectamente posible», pese a las dudas de la ministra, en virtud de los informes propios que maneja el Ejecutivo autonómico. Además, con ello, señaló que se mejorará la coordinación entre las dos ayudas, puesto que indicó en algunos casos han tenido que complementar la cuantía del IMV al ser menor que el de la Renta de Ciudadanía.

Fuentes del Ministerio señalaron que Elma Saiz destacó durante el encuentro el «compromiso de colaboración» del Gobierno con las comunidades para «fortalecer» los siste-



La ministra Elma Saiz y la consejera Isabel Blanco tras la reunión. ICAL

mas de protección a las personas en situación de pobreza y exclusión social. Además, añadieron que hizo una llamada a la corresponsabilidad de las autonomías «que pueden complementar la cuantía del IMV, aumentar su renta mínima o ampliar los colectivos a los que se dirige, garantizando un nivel de ingresos más digno y acorde a las necesidades de cada territorio», informa Ical.

Desde que se puso en marcha en 2020, cerca de 37.000 familias de Castilla y León han recibido el IMV, beneficiando a un total de 110.000 personas, de las cuales el 43,6% son menores. Esto ha supuesto un desembolso de 475 millones de euros en la Comunidad. En paralelo, la cobertura de la Renta Garantizada de Ciudadanía, una prestación anterior de Castilla y León, descendió un 80% en este tiempo, pasando de 9.313 hogares beneficiados en 2020 a 1.748. La nómina destinada a cubrir estas prestaciones descendió de 4,47 millones en mayo de 2020 a 816.914 euros en mayo de 2024.

### Las Edades unen Galicia y Castilla y León

Mañueco elogia la voluntad integradora entre las autonomías para ser útiles a sus ciudadanos en vez de «levantar muros» al compartir la exposición 'Hospitalitas'

#### VALLADOLI

'Hospitalitas' de las Edades del Hombre ya se expone en Santiago de Compostela. El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, elogió ayer la voluntad integradora entre la Comunidad y Galicia para ser útiles a sus ciudadanos, «tender caminos y puentes» en vez de «levantar muros» en su unión para compartir en 2024, la exposición de las Edades del Hombre, con sedes en Villafranca del Bierzo y Santiago de Compostela.

En su intervención en la inauguración de la exposición 'Hospitalitas. La Gracia del Encuentro / A Graza do Encontro' de la Fundación las Edades del Hombre en Santiago de Compostela, tras la apertura hace una semana en Villafranca del Bierzo, Fernández Mañueco puso en valor la relación de vecindad que une a Castilla y León y Galicia, marcada por «seculares vínculos, afectos y un legado en común», además de compartir «raíces y valores», según recogió Ical.

Recordó el presidente de la Junta el protocolo que firmó el pasado mes de diciembre con su homólogo gallego, Alfonso Rueda, y con la Fundación Edades del Hombre en O Cebreiro, Lugo, para la XXVII Edición de esta exposición en Villafranca del Bierzo y Santiago de Compostela, entre junio y octubre de 2024.

En este punto, destacó que la muestra en Villafranca del Bierzo fue inaugurada por el rey, «que no falla» en su asistencia a la apertura de las Edades del Hombre, momento que aprovechó, cuando hoy se cumplen diez años de su llegada a la Jefatura del Estado, para trasladar su felicitación y desearle larga vida como monarca, así como darle las gracias por «su generosidad» y defensa de la «libertad, la igualdad, la solidaridad y la Constitución».

Se detuvo en reconocer a la muestra de las Edades del Hombre como «una de las más brillantes iniciativas para mostrar el patrimonio a las generaciones» presentes y futuras y en destacar que se tra-



Los presidentes de la Junta de Castilla y León y la Xunta de Galicia junto al obispo de Burgos, ayer en Santiago. ICAL

ta de un fenómeno cultural, pero también turístico y «una herramienta» que sirve para fijar población y dinamizar el mundo rural.

#### **DOCE MILLONES**

Así, subrayó que más de 12 millones de personas han visitado la exposición en las ediciones celebradas. Es por ello que, tras felicitar a la Fundación Las Edades del Hombre, apostó por «mimar y cuidar» el patrimonio.

Tuvo un recordatorio para José Velicia, el sacerdote que puso en marcha este proyecto en el año 1988, y recordó su frase: «Anhelaba pan amasado por muchas manos», para afirmar que así lo puso de manifiesto cuando firmó el protocolo con la Xunta de Galicia, en un deseo que «se ha cumplido» al compartir esta edición ambas comunida-

des. La exposición permanecerá abierta al público hasta el próximo 27 de noviembre en sus dos escenarios.

'Hospitalitas', la XXVII edición del proyecto expositivo de Las Edades del Hombre, desembarcó ayer en Galicia con la inauguración de la muestra en la Catedral de Santiago de Compostela y en el Monasterio de San Martín Pinario, que hasta el próximo mes de noviembre albergarán 170 obras de arte sacro con las que se completa el relato que se puede contemplar desde el pasado miércoles en la sede de Villafranca del Bierzo, en León.

La hospitalidad, entendida no solo como atención hospitalaria sino como caridad, acogida y solidaridad, es el eje vertebral de una muestra que ilumina la meta del Camino y que promueve, como nunca antes, el intercambio cultural entre las comunidades de Galicia y Castilla y León.

Con el subtítulo 'La gracia del encuentro / A graza do encontro', la exposición en su estancia en Galicia se estructura en nueve ámbitos, el primero de ellos en la cripta de la Catedral de Santiago de Compostela y los ocho restantes, en el Monasterio de San Martín Pinario, a a apenas tres minutos andando del templo. En todos ellos se escucha la música del compositor zamorano David Rivas, que ha compuesto para estos espacios 33 piezas que configuran 130 minutos de música.

Con el lema 'Santiago apóstol y peregrino', el primer ámbito hace hincapié en la presencia en Compostela de la tumba apostólica, y profundiza en la tradición jacobea con la evolución iconográfica de un apóstol.

## Mañueco acusa a Montero de «jugar con las cartas marcadas» con la financiación

#### VALLADOLID

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, acusó ayer a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de «jugar con las cartas marcadas» al realizar una «negociación por detrás» sobre la denominada financiación singular, a la que calificó de «oscura y sin ningún tipo de transparencia» de la que no han dado «ningún tipo de explicaciones». El jefe del Ejecutivo autonómico ase-

guró que el Gobierno de España quiere «romper la igualdad de todos los españoles» y dar «privilegios económicos» a sus socios «radicales y separatistas» a los que ya ha dado «privilegios políticos» en forma de anmistía, aseguró en declaraciones que recogió Ical.

Durante su presencia en la inauguración de la exposición *'Hospitalitas. La Gracia del Encuentro / A Graza do Encontro'* de la Fundación las Edades del Hombre en la capital gallega, Santiago de Compostela, Mañueco afirmó que el modelo de financiación es «viejo y malo» pero aseguró que al igual que la amnistía sirvió para que Sánchez «se atornillara» en la Moncloa, el modelo de financiación singular que quiere pactar con sus socios busca «conseguir la presidencia de la Generalitat».

«Cualquier modelo de financiación singular supone un robo para Castilla y León, porque de lo que tenemos que hablar es de la prestación de servicios públicos. Todas las personas que viven en España somos iguales en derechos y también en servicios públicos y tenemos que tener la misma sanidad, la misma educación, los mismos servicios sociales y la misma atención a los mayores», remarcó.

El presidente del Ejecutivo autonómico se mostró «totalmente en contra» de una financiación singular para Cataluña al mismo tiempo que auguró acciones judiciales porque «cada presidente defenderá los intereses de cada comunidad autónoma, como hemos hecho siempre y como hacen otros presidentes del Partido Socialista».

#### La Junta suma 23 millones para el déficit del transporte público

#### VALLADOLID

La consejera de Movilidad y Transformación Digital, María González Corral, anunció ayer que el Consejo de Gobierno aprobaráhoy 23 millones de euros para cubrir el déficit de explotación del transporte público en la Comunidad. González Corral participó en una mesa sobre los retos del sector en Valladolid, dentro de la celebración de la Asamblea General Ordinaria de la Federación Castellano y Leonesa de Transporte en Autobús (Fecylbus), junto al presidente del Departamento de Viajeros del Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), Rafael Barbadillo. Los 23 millones se suman a los 11,7 que ya se anticiparon entre diciembre y abril de este año para los primeros meses de 2024.

La titular de Movilidad y Transformación Digital recalcó que el 63% de las líneas tienen menos de 5.000 viajeros al año y más del 90% de las concesiones son deficitarias, lo que lleva a la Junta a ayudar al sector para que sus servicios lleguen a todos los ciudadanos, informa Ical.

#### Tudanca rescata la ley de Igea de derechos del final de la vida

#### VALLADOLID

El Grupo Parlamentario Socialista rescató ayer, con la firma de su portavoz, Luis Tudanca, la proposición de Ley de derechos y garantías en el proceso de las personas al final de la vida que en su día presentó el entonces gobierno de coalición de PP-Cs y después el exvicepresidente y actual procurador del Grupo Mixto, Francisco Igea, que no llegó al pleno porque los actuales socios la pararon en la Comisión de Sanidad.

Tudanca explicó, en rueda de prensa, que el contenido de la ley es el mismo de la iniciativa de Igea, con quien lo ha hablado, con la inclusión de las enmiendas que presentó el Grupo Socialista en su frustrada tramitación para regular el derecho a ser atendidos para que el final de la vida sea lo más digna y los profesionales tengan protección. «Nada tiene que ver con la eutanasia», aseveró en declaraciones que recogió Ical.

El líder de la oposición advirtió a Mañueco, que ya no tiene «excusa» porque la firma él como portavoz socialista.

Detenido en Segovia por

llevar 13 kilos

de 'maría' en

un bus de línea

La Guardia Civil de Segovia ha

detenido a una persona de 35 años,

vecina de Madrid, como presunta

autora de un delito por tráfico de

drogas al ser hallados en el inte-

rior de su maleta un total de 13.410

gramos de marihuana mientras

En concreto, este pasado 13 de

junio, durante un dispositivo ope-

rativo de la Usecic de la Coman-

dancia de Segovia, desarrollado en

la carretera A-1, en el término de

Fresno de la Fuente (Segovia), se

procedió a dar el alto a un autobús

en el que viajaban numerosas per-

viajaba en un autobús de línea.

#### CASTILLA Y LEÓN

## Corchado se inhibirá en la investigació que le afecta de la USAL

#### VALLADOLID

El rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado, acudió a la apertura de un congreso en el Campus Viriato de Zamora, donde contestó a las preguntas sobre la investigación que se llevará a cabo en la USAL con motivo de las «presuntas malas prácticas» llevadas a cabo en la publicación de su curriculum. «Yo obviamente me voy a inhibir, claro, es un tema que, si me afecta, haré como haría cualquier persona y corresponde a los órganos de la Universidad pronunciarse» aseguró el rector tras la información del diario El País, recogida por Europa Press, que señala que 150 profesores de la universidad salmantina han firmado un comunicado en el que reclamaban que el rector «no se investigue a sí mismo».

«Vamos a seguir las recomendaciones que nos ha hecho el Ministerio al respecto de este tema y serán los órganos colegiados de la Universidad los que se pronuncien, en este caso el Consejo de Gobierno el que decida las actuaciones que se van a llevar a cabo en breve», añadió. En cuanto al tiempo que se alargará el proceso, el máximo mandatario de la Universidad de Salamanca apuntó: «Todos queremos clarificar esto cuanto antes y en el próximo Consejo de Gobierno tomaremos las decisiones y veremos plazos»

El Comité Español de Ética de la Investigación fue el que pidió a la USAL que ejerciera «sus potestades de inspección y sanción» ante «las presuntas malas prácticas» del rector en la publicación de su currículum, ya que se apuntaban supuestas irregularidades para inflar el impacto de sus investigaciones con miles de «autocitas y citas falsas motivadas por él mismo a terceros».



Bosco Guerrero, Fátima Pereyra, José María Aznar, Ana Botella y José Moro en su visita a Cepa 21. E.M.

### Aznar y Ana Botella decantan un Cepa 21

El expresidente del Gobierno y su mujer realizan un recorrido por las instalaciones de la bodega de Ribera de Duero de José Moro

#### RAÚL RUANO VALLADOLID

El expresidente del Gobierno de España, José María Aznar, visitó las bodegas Cepa 21 junto a su mujer, la exalcaldesa de Madrid, Ana Botella. El matrimonio viajó este miércoles a la Ribera del Duero para realizar una visita a dichas instalaciones. Un recorrido por esta bodega que se produjo de la mano del presidente de la misma, José Moro.

José Moro, un amigo del matrimonio, según indica la bodega en una nota de prensa, acompañó a ambos por los pasillos de la bodega de Ribera del Duero. Aznar y Botella quisieron conocer las instalaciones y descubrir los factores de este proyecto de vinos que se encuentra inmersa en una expansión internacional.

La pareja tuvo la oportunidad de pasear por los viñedos y recorrer las principales salas de elaboración con las explicaciones de José Moro.

La visita finalizó con un almuerzo de platos tradicionales de la región con vinos estrella de la bodega, Cepa 21, Malabrigo y Horcajo.

«Es todo un placer recibir a José María Aznar y Ana Botella en Cepa 21. Para mí es un orgullo poder trasladar nuestra filosofía y valores, y brindar con ellos desde nuestra tierra. Cepa 21 tiene mucho que decir y conocerla de primera mano es entender el alma del proyecto y las raíces de nuestros vinos. Esta es y será siempre su casa», concluye José Moro.

El que en su día fuera presidente de la Junta de Castilla y León, se ha dejado ver por la Comunidad en otra ocasión en este año. La anterior visita se produjo también junto a su mujer y fue a la provincia de Burgos. Ambos, junto a Alfonso Fernández Mañueco, acudieron al Monasterio de Santo Domingo de Silos, donde disfrutar de su claustro además de otras estancias del templo. El matrimonio fue recibido por el abad Dom Lorenzo Maté. También aprovecharon para desplazarse a la localidad burgalesa de Covarrubias, perteneciente a la comarca del Arlanza, que destaca por su bonita arquitectura tradicional.

Un día antes de este encuentro, en Burgos también pasearon por las calles de Soria y visitaron la Diputación Provincial. Un encuentro que finalizó con una comida en un restaurante típico de la zona

# ro en su visita a Cepa 21. E.M. ella a 21 elegian

sonas, informa Europa Press.
Una vez informado el conductor del motivo de la parada, se le solicitó la apertura de los maleteros, donde se realizó una inspección de su interior. Los agentes observaron una maleta con gran volumen y rigidez, pero con escaso peso. Tras identificar al propietario, se procedió a su apertura y se hallaron en su interior 24 paquetes de marihuana, plastificados y prensados, con un pe-

so total de 13,410 gramos.

#### León se erige en campeona de producción de remolacha con 10.000 hectáreas

#### LEON

La provincia de León se convierte en la principal provincia productora de remolacha de España, después de haber cultivado un total de 10.041 hectáreas en la actual campaña, 2024-2025, según los datos provisionales aportados en la Comisión Provincial de Estadística Agraria y recogidos hoy por la Asociación de Jóvenes Agricultores, Asaja, que puntualizó que estos datos «podrían revisarse a la baja si finalmente algunas fincas no se han podido sembrar», informa Ical.

Esta superficie de siembra representa un incremento del 42,8 por ciento respecto a la de 2023, que a su vez se había incrementado un 85 por ciento respecto a la de 2022. Además, aunque todavía no se han proporcionado datos oficiales de siembras en otros territorios, Asaja asegura que «León seguirá siendo la principal provincia productora de remolacha de España y todavía a mayor distancia que el pasado año con respecto a la segunda, que seguirá siendo Valladolid».

### Los ecologistas denuncian que el 17% de Castilla y León respiró aire contaminado

#### ALLADOL

Ecologistas en Acción señaló que el 17% de la población de Castilla y León, en torno a 400.000 personas, respiró aire contaminado por encima de los nuevos límites legales aprobados para 2030 por el Parlamento Europeo. Tal y como concluye el informe sobre la calidad del aire de la organización, el año pasado, el segundo más cálido desde 1961, se produjeron diversos episodios de contaminación por partículas y por ozono. Las peores situaciones se observaron en las aglomeraciones de Le-

ón y de Valladolid y en el Valle del Tiétar y Alberche (Ávila), informa Ical.

Por ejemplo, el área urbana de Valladolid incumplió el nuevo límite legal anual del dióxido de nitrógeno. Pero las ciudades de Castilla y León, denunció Ecologistas en Acción, «no han implantado las obligadas zonas de bajas emisiones, vencido hace año y medio el plazo legal para ello».

El informe analiza los datos recogidos en 785 estaciones oficiales de medición instaladas en todo el Estado español, entre ellas 46 en Castilla y León. Entre sus principales conclusiones, destacan que el año pasado la calidad del aire en la Comunidad mejoró respecto a los años 2022 y anteriores a la pandemia, con una reducción significativa de los niveles de partículas en suspensión (PM10 y PM2,5), dióxido de nitrógeno (NO2) y ozono troposférico, en porcentajes que oscilan entre el dos y el 57% respecto a los promedios del periodo 2012-2019.

El informe toma como referencia los nuevos valores límite aprobados por el Parlamento Europeo el pasado 26 de abril, que deberán alcanzarse antes de 2030. De acuerdo a esos umbrales, el aire contaminado afectó en 2023 a la sexta parte de la población castellana y leonesa, lo que expresa la «magnitud del reto a asumir por las administraciones en los próximos años para alinearse con la nueva legislación».

Considerando la normativa todavía vigente, no hubo población que

Considerando la normativa todavía vigente, no hubo población que respirara aire contaminado ni superficie expuesta a niveles de contaminación que dañan la vegetación, por encima de los obsoletos límites legales actuales. Si bien la estación de El Maíllo (Salamanca), en la Zona Sur y Este de Castilla y León, volvió a superar en el quinquenio 2019-2023 el objetivo legal para la protección de la vegetación establecido para el

#### **DEPORTES**

## Nuevo patrocinador y «una linda sorpresa» en las camisetas del Burgos CF

**FÚTBOL.** La Fundación Caja Rural desembolsará 80.000 euros a cambio de que su logotipo luzca en las mangas de la elástica blanquinegra. El club, que sigue con Adidas, tiene «avanzadas» las negociaciones para cerrar el patrocinador principal

#### DIEGO SANTAMARÍA BURGOS

Las equipaciones del Burgos Club de Fútbol para la temporada 2024-2025 contarán con un nuevo sponsor en su manga. Se trata de la Fundación Caja Rural de Burgos, que ayer suscribió un acuerdo de patrocinio, por valor de 80.000 euros, con vocación de continuidad en años venideros bajo la esperanza de que «la aportación pueda ser mayor» en caso de lograr el ansiado ascenso a Primera División.

No será la única novedad en las elásticas del conjunto blanquinegro de cara al próximo curso. Según avanzó el director general del club, Alejandro Grandinetti, tanto la camiseta titular como la segunda y tercera, con «diseños exclusivos» por parte de Adidas, llamarán la atención de los aficionados. Sobre todo una de ellas porque, según apuntó, trae consigo una «linda sorpresa».

Aún queda pendiente de concretar el nombre del patrocinador principal, hasta ahora Reale. En este sentido, Grandinetti señaló que las negociaciones con otras empresas se encuentran «muy avanzadas». En cuanto Gestamp, presente en la manga, la relación no «desaparece» sino



Tomás Fisac (Fundación Caja Rural) y Alejandro Grandinetti (Burgos CF), ayer, en El Plantío. SANTI OTERO

que se mantiene al ser un «compañero de ruta».

Una vez se cierren los acuerdos de patrocinio, las nuevas camisetas sal-

drán a la venta para que la afición pueda lucirlas durante la pretemporada. Sobre el convenio alcanzado con Caja Rural, el director general del Burgos CF destacó lo «sumamente importante» que resulta para «seguir invirtiendo en nuestra cantera», amén de incidir en que «es la única entidad financiera que tiene sus raíces en esta ciudad».

Para el presidente de la Fundación, Tomás Fisac, lo que se busca con este «pequeño apoyo» es poner a Burgos «en órbita» a través del «deporte rey». A cambio, la entidad obtiene una gran «visibilidad» de la que enorgullecerse a través de una afición que siempre ha sobresalido por sus «muestras de deportividad».

#### CAMPAÑA DE ABONADOS

Superado el ecuador de junio, la campaña de abonados está funcionando «muy bien». De hecho, la cuota de renovación «supera a la del año pasado por estas fechas», esgrimía Grandinetti tras recordar que los descuentos anunciados a finales de mayo se mantendrán hasta finales de mes.

Por lo demás, la propiedad del club castellano sigue «trabajando día a día» con el fin de consolidar un «plantel competitivo». Según Grandinetti, se mantienen los «mismos objetivos» y el afán de obtener «mejores resultados» que en la última temporada. En cuanto al mercado de fichajes, auguró «novedades todas las semanas».

### El Burgos BH, a por todas en seis competiciones a lo largo del fin de semana

**CICLISMO.** Dieciseis componentes del conjunto morado participan en pruebas de España, Francia, República Checa, Guatemala, Grecia y Mongolia

#### BURGO

El Burgos BH encara un fin de semana trepidante, con la mayoría de campeonatos nacionales de ciclismo a lo largo del mundo en juego, presente en seis competiciones. Un total de 16 ciclistas morados competirán en las citas que pondrán en juego los títulos de España, Francia, República Checa, Guatemala, Grecia y Mongolia, defendiendo en estas dos últimas la victoria lograda hace un año. La principal expedición burgalesa se desplazará hasta la Comunidad de Madrid, donde se coronará a los nuevos campeones de España de contrarreloj y fondo en carretera. Seis citas en las que intentar lograr un triunfo que se sume al obtenido por Aaron Gate el pasado mes de febrero en el Campeonato de Nueva Zelanda.

El Campeonato de España arrancará mañana viernes con las pruebas de contrarreloj, que tendrán lugar en Galapagar, sobre un recorrido de 33 kilómetros. Con inicio y final en el municipio madrileño, los corredores rodearán el embalse de Valmayor, pasando por Valdemorillo y El Escorial. El trazado no es excesivamente técnico y sí que cuenta con numerosos repechos, lo que abrirá el abanico de candidatos al triunfo. En esta ocasión, el Burgos BH estará representado por Ander Okamika, y Jesús Ezquerra.

Dos días después, tendrá lugar la prueba de fondo en carretera, sobre un recorrido de 201 kilómetros con salida y llegada en San Lorenzo de El Escorial. El pelotón se dirigirá en primer lugar hacia el sur, donde se completará en hasta cinco ocasiones un circuito de 30 kilómetros con ascensos en todas las vueltas hasta Fresnedilla de la Oliva. Tras ello, la

carrera volverá hacia El Escorial, donde, en un segundo bucle más corto, se subirá en tres ocasiones a Abantos, en cuyas rampas se decidirá el campeón nacional.

En la cita tomarán la salida once de los corredores españoles del Burgos BH: José Manuel Díaz, que fue duodécimo en la pasada edición; Jesús Ezquerra, Ander Okamika, Antonio Angulo, Óscar Pelegrí, Alejandro Franco, Sinuhé Fernández, David Delgado y los burgaleses Ángel Fuentes, Mario Aparicio y Rodrigo Álvarez. La única ausencia será la de Sebastián Mora, que está preparando la inminente cita olímpica de París. El pistard acudirá la próxima semana a Bélgica para disputar el Belgian Open Track Meeting, última gran prueba previa a los Juegos Olímpicos.

Además de competir en territorio nacional, cinco corredores del Burgos BH competirán en sus respectivos países a lo largo los próximos días. Clément Alleno disputará este domingo la prueba de fondo del Campeonato de Francia sobre un recorrido de 240 kilómetros. La carrera comenzará en Avranches y concluirá en Sain-Martinde-Landelles con un circuito final al que se darán nueve vueltas, ascendiendo en todas ellas la Montée de la Piegeonnière, la Côte de La Vallée y la Cöte des Biards. Ese mismo domingo también competirá Karel Vacek en la prueba en ruta del Campeonato de la República Checa. Los corredores deberán dar ocho vueltas a un circuito de 25 kilómetros en Jevíčko y Velké Opatovice, completando un total de 203 kilómetros.

También el domingo, llegará el turno para la prueba de fondo del Campeonato de Guatemala, en la que competirá Sergio Chumil. La carrera tendrá un recorrido de 190 kilómetros con inicio y final en San Andrés Itzapa. El joven corredor morado ya disputó el pasado fin de semana la contrarreloj, logrando la medalla de plata. Previamente ha sido sexto en las pruebas de ruta y contrarreloj y medallista de plata en la crono por equipos del Campeonato de Centroamérica que se celebró a comienzos de mes en Honduras.

Llega también en buena forma Jambaljamts Sainbayar al Campeonato de Mongolia, donde disputará tanto la contrarreloj, el viernes; como la prueba de fondo, el domingo. El mongol defiende el título obtenido en 2023, mientras que en 2022 venció en la prueba contra el crono. Recientemente ha disputado el Campeonato de Asia, terminando octavo en la contrarreloj y octavo en la prueba de ruta. La última cita del mes en la carretera para los morados será el Campeonato de Grecia, donde Georgios Bouglas buscará su cuarto título nacional, tras haberse impuesto en 2014, 2022 y 2023. La cita tendrá lugar una semana más tarde que el resto, el domingo 30 de junio, sobre un recorrido de 180 kilómetros con inicio y salida en la localidad de

#### **ESQUELAS**



#### DOÑA ÁGUEDA **GONZÁLEZ RODRÍGUEZ**

(VDA. DE DON JESÚS PÉREZ VILLANUEVA)

Falleció el día 19 de junio a los 85 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad.

#### Q. E. P. D.

Sus apenados hijos: María Jesús; Ángel María; José Ramón y Tere; Jesús y Araceli; Águeda y Paco; Ana y Raúl. Nietos: Sara y Diego; José Miguel, Laura y Álvaro; Rodrigo y Gonzalo; Henar y Alfonso; Andrés, Águeda y Lola. Nietos políticos y biznietos, hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia

#### Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma

as honras fúnebres y funeral se celebrarán hoy jueves a las 17h, en la iglesia parroquial de Nuestra Señora de Acorro de Sotopalacios. Efectuándose acto seguido la conducción de la finada al cementerio de dicha localidad

Capilla ardiente: Tanatorio de Funeraria 'San José'.

Burgos, 20 de junio de 2024



#### DOÑA MARÍA DEL PILAR **BENITO RUIZ**

(VDA. DE DON ÁNGEL PEÑA ORTEGA)

Falleció en Burgos el día 19 de junio, a los 82 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad.

#### Q. E. P. D.

Sus apenados hijos: Francisco Ángel y Aída Almudena. Hijos políticos: Ana Méndez (†) y Miguel Oliveira. Nietos: Diego, Ángela y Mencía. Hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia

Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma

Las honras fúnebres y funeral se celebrarán hoy jueves a las 18h, en la capilla del tanatorio de Funeraria 'San José'. Efectuándose acto seguido su incineración.

Capilla ardiente: Tanatorio de Funeraria 'San José'.

Burgos, 20 de junio de 2024

#### FARMACIAS COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICO DE BURGOS **DE GUARDIA**

SERVICIO DE URGENCIAS DIURNA: (9:30h a 22:00h)

- San Pedro y San Felices, 45
- Avda. del Cid, 85
- Barcelona s/nº
- Vitoria, 20 y C/ Gran Teatro

**SERVICIO DE URGENCIAS NOCTURNA:** (22:00h a 9:30h del día siguiente)

- · Barcelona s/nº
- Francisco Sarmiento. 8



#### **DON ÁNGEL BALLESTERO BALLESTERO**

(VDO. DE DOÑA GLORIA MARCOS MAMBRILLAS)

Falleció en Salas de los Infantes el día 18 de junio, a los 99 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad.

Q. E. P. D.

Sus apenados hijos: Fidel v María Ángeles Hijos políticos: Montserrat y Miguel Ángel. Nietos: Lucía, Estefanía y Alberto.

Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma

Las honras fúnebres y funeral se celebrarán hoy iueves a las 13.30h. en la iglesia parroquial de Santa María de Salas de los Infantes. Efectuándose acto seguido la conducción del finado al cementerio de dicha localidad

Vivía: Plaza La Solana, 1 (Salas de los Infantes)

Capilla ardiente: Tanatorio de Funeraria 'San José' de Salas de los Infantes.

Salas, 20 de junio de 2024



#### DON CARLOS VEGAS BLANCO

Falleció en Soria el día 19 de junio, a los 51 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad.

Q. E. P. D.

Sus apenados hermanos: Jesús Luis (†), José Manuel, Isabel, Mariángeles, Satur y Marisol. Hermanos políticos: Isabel, Rosana, Lucio y Ángel. Sobrinos, primos y demás familia.

Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma

Las honras fúnebres y funeral se celebrarán hoy iueves a las 12h. en la iglesia parroquial de Santa María de Salas de los Infantes.

Jivía: C. Camino del Peñón, 1

Capilla ardiente: Tanatorio de Euneraria 'San José' de Salas de los Infantes

Salas, 20 de junio de 2024



para empleo en el hogar, acompaña en hospital y domicilio, atención y cuidado de familiares..

> **PONTE EN CONTACTO CON**

burgos acage

C/ Padre Aramburu, 2 · 09006 Burgos Teléfono: 947 23 23 03 burgos.acoge.laboral@redacoge.org

## **ESQUELAS** en el#mundo EL CORREO DE BURGOS

Consulte nuestras tarifas en www.elcorreodeburgos.com

Teléfono: 947 10 10 00 · Fax: 947 00 28 53

#### **CULTURA**

### Ana Laguna y su reencuentro con los bailarines de Burgos

La madrina de la Escuela Profesional de Danza agradece volver a las clases y «ver una evolución tan buena con los estudiantes»

#### MARTA CASADO BURGOS

Cercanía, franqueza y claridad. Es lo que en estos días traslada la bailarina internacional Ana Laguna a los estudiantes que apuran los últimos días de clase en la Escuela Profesional de Danza de Castilla y León a la que da nombre. Un poco tímidos a la hora de preguntar, pero que en colaboración con el equipo docente y con la cercanía de quien conocen por lo que ven en vídeos, en internet y en libros y por dar nombre a su escuela, acaban soltándose.

En la mañana el encuentro fue con los más mayores. Los alumnos de 6º se enfrentan al abismo de no volver a la escuela que han pisado prácticamente cada día durante los 10 años de formación y las dudas de seguir adelante o dejarlo estar les inundan. «Dar el paso, atreveros a hacer audiciones, no tengáis miedo, igual no entras en la compañía, es lo más pro-

bable, pero vas a aprender qué es para la próxima e igual ese día no das el perfil que buscan pero si otro que puedan necesitar en un futuro y te llaman cuando ya no lo esperas. No dejéis de intentarlo», alentaba a un grupo atento a sus palabras.

La técnica, el volverlo a intentar, las puntas o el neoclásico, el contemporáneo o el clásico... «En mis inicios era clásico puro, pero vi la compañía de Cullberg Ballet y descubrí el contemporáneo algo que no había visto nunca a nivel artístico, dramático, algo más cercano y me fascinó pero el clásico y el contemporáneo están indisolublemente unidos entre sí», apuntó.

El objetivo del encuentro es también retomar el contacto directo con la bailarina maña que es un referente, sigue en activo, de la escena contemporánea europea. Los proyectos acumulados por la pandemia le han



Ana Laguna, con las jóvenes promesas de la danza burgalesa. TOMÁS ALONSO

impedido volver antes a Burgos. Sus anécdotas se salpican de los grandes nombres de la danza Nureyev, Barishnikov y su pareja y coreógrafo Mats Ek. Se marchó en los 60 a Suecia, sin hablar ni sueco, ni inglés y con todas las dudas del mundo. Por eso animaba a los alumnos que están a punto de terminar con la intención de seguir intentándolo.

«Sobre el escenario no se trata de ser mejor que nadie, aprendes de los compañeros, más bien se trata de dar nuestra mejor versión, disfrutar la danza, cuanta más técnica más libertad tenéis sobre el escenario, y tener en cuenta que tenéis un futuro delante de vosotros que está por realizarse», puntualizó. Ana Torrequebrada comparte clase con los alumnos de 6º de Enseñanzas Profesionales de Danza Clásica en las aulas de la Escuela de Danza Ana Laguna dónde empezó.

En la colaboración con la Escuela también se aborda en estos días. Su contacto con grandes de la danza como la Ópera de París, en Estocolmo y en escuelas europeas «nos permitirá tener una visión más amplia del trabajo de las compañías europeas y, por otro lado, motivar al alumnado», explican desde el centro burgalés. Laguna, que vio la escuela con Juan Carlos Santamaría cuando aún estaban hormigonando los cimientos, reconoce emocionada que «ha evolucionado todo

tanto, los alumnos se les ve con tantas ganas en el escenario y estoy feliz». Recuerda la llamada de Santamaría, «vamos a montar una escuela, vas a ser la madrina me dijo, pero eso qué tengo que hacer no sabía, y he venido varias veces a Burgos, me encanta ver cómo está creciendo y me gusta lo que veo me hace muy feliz». Desde entonces había venido a Burgos en 2015, en 2018... Ahora remota los encuentros periódicos que su agenda de trabajo, aún activa, le permite. «Me encanta venir, cuando uno adquiere enseñanzas y vivencias, por qué guardarlas para mí, me encanta compartirlo con los futuros bailarines y bailarinas», comenta.

#### La importancia del agua a través de un espectáculo solidario y «diferente»

Aralia Danza estrena 'Aqua', esta tarde en el Cultural Caja de Burgos, con el objetivo de recaudar fondos a favor de Admobu

#### DIEGO SANTAMARÍA BURGOS

«El cambio climático está ahí, pero no queremos verlo». El verano pasado, en un contexto de sequía galopante, Lara Beamonte no dejaba de pensar en la importancia del agua para la supervivencia de la especie humana. «Creemos que es un recurso ilimitado», reflexiona ahora, después de estudiar a fondo todo lo que este bien imprescindible conlleva para la vida, a punto de estrenar el nuevo espectáculo de su compañía, Aralia Danza

Aqua. El título lo dice todo, pero encierra multitud de variables que pasan desapercibidas para el común de los mortales. Danza oriental, bollywood, ballet y pole dance convergen en esta pieza, broche de oro del presente curso académico, que verá la luz esta tarde, en el Cultural Caja de Burgos de la avenida de Cantabria, a partir de las 20:30 horas. La cita, en principio, debía tener lugar en el Teatro Clunia el día 22. Sin em-

bargo, los desperfectos ocasionados por una fuga de agua a finales de mayo obligaron a cambiar de fecha y emplazamiento.

De nuevo, Aralia Danza muestra su cara más altruista. Los beneficios de *Aqua* se destinarán a la Asociación de Donantes de Médula Ósea de Burgos (Admobu). No es la primera vez que la compañía colabora con esta entidad y seguramente no sea la última. Tal y como señala Beamonte, «son muy generosas en muchos aspectos» y la causa lo merece. Además, considera indispensable echar un cable porque «muchos pacientes de Burgos tienen que ir a Salamanca» para recibir tratamiento.

El precio de la entrada, simbólico pero de gran ayuda, es de 5 euros. No obstante, se pueden adquirir papeletas aparte, a un euro la unidad, para el sorteo de numerosos premios por parte de las empresas patrocinadoras. El año pasado, recuerda Beamonte, la iniciativa salió «bastante bien» porque el público supo responder a este llamamiento a la «empatía».

Al margen del carácter benéfico del espectáculo, la directora de Aralia enfatiza la necesidad de concienciar a la población sobre el agua, un bien escaso que cubre el 80% de la superficie del planeta Tierra. Cuando habla sobre ello, no puede evitar acordarse de las tropelías que se cometen en el río Amazonas, «contaminado por mercurio» y causa de muerte para miles de indígenas que «no tienen ningún tipo de esperanza de vida» porque «el hombre civilizado les está matando». Del mismo modo, recuerda la existencia de todos esos «mares de plástico» a priori lejanos pero que tanto daño causan a nuestro ecosistema.

La lluvia, lógicamente, también juega un rol protagonista en esta propuesta creativa. Nos quejamos cuando cae una tromba de agua sin darnos cuenta de que lo «necesario» que resulta. Por contra, Beamonte ensalza el «efecto relajante» de las go-



Ensayo de Aralia Danza para poner 'Aqua' a punto. ÓSCAR CORCUERA

tas al caer o lo mucho que «agradeces tener un techo cuando estás resguardado». Tampoco se olvida de la danza de la lluvia, rito ancestral de infinidad de tribus para que la tierra les provea de alimento, o el innegable «espectáculo en el cielo gracias al arcoíris».

«Vivimos en el agua desde que nacemos», concluye la directora y alma máter de Aralia Danza mientras alude a otros fenómenos, también presentes en Aqua, que van desde el efecto de la música sobre el líquido elemento, su papel como conductor de electricidad e incluso la fantasía, a través de la ficción, con personajes tan entrañables como la Sirenita.

Confesa admiradora de la cultura polinesia por su profunda «conexión con el océano», Beamonte se enorgullece de presentar un espectáculo «diferente», con una cuidada puesta en escena, en el que medio centenar de bailarinas se entregan al máximo. Asimismo, no duda en poner en valor las aportaciones de Miguel Tena, que sorprenderá al público, antes de reivindicar, como no podía ser de otra manera, que «el agua siempre fluye».

Redacción, Administración y Publicidad: Avda. de La Paz 19, 1ºA. C.P.: 09004. Teléfono: 947 10 100. Fax: 947 00 28 53. E-mail de Redacción: info@ecb-elmundo.com



Jesús González, concejal de Medina, presentó el evento junto a los diputados provinciales Manuel Villanueva y Ángel Carretón. TOMÁS ALONSO

## Jóvenes por la Provincia reúne este sábado en Medina a 621 participantes

Procedentes de 11 localidades de diferentes comarcas de Burgos participarán en una jornada de convivencia que se desarrollará bajo el lema 'Jóvenes por la Inclusión'

FUENCISLA CRIADO BURGOS

El próximo sábado día 22, Medina de Pomar será la anfitriona del XI encuentro' Jóvenes por la Provincia' que reunirá a 620 participantes en una jornada de convivencia y actividades. El objetivo de este encuentro es crear una jornada lúdica que potencie la convivencia en los participantes, con una apuesta por el ocio saludable y desarrollar la dinámica del voluntariado.

Este año se han inscrito 11 localidades, Melgar de Fernamental, Villadiego, Salas de los Infantes, Sierra-Pinares, Medina de Pomar, Valle de Mena, Villarcayo, Roa de Duero, Briviesca, Belorado y Alfoz de Quintanadueñas. Una propuesta organizada por el Instituto Provincial para el Deporte y Juventud de la Diputación Provincial en colaboración con el Ayuntamiento de Medina de Pomar.

Participarán jóvenes con edades comprendidas entre 12 y 17 años, pertenecientes a localidades de la provincia de Burgos con población inferior a 20.000 habitantes. La cuota de participación es de 5 euros. La cantidad recaudada, 3.505 euros se donará a las Creciendo Merindades, ASA-MIMER, Autismo Burgos Medina.

Desde las 10,30 de la mañana del sábado a las 21.00 de la noche se han previsto el desarrollo de 30 talleres y actividades. Contarán con la participación y ayuda de 96 voluntarios y un presupuesto de 35.000 euros que aporta la Diputación.

Por la mañana el caso histórico de Medina de Pomar acogerá el desarrollo de las propuestas en la plaza Mayor y a los pies del Alcázar de la villa. «Los jóvenes tendrán sus talleres, actividades más novedosas, como un mago que recorrerá las calles de la localidad», explicó Jesús González, concejal de deportes, juventud y recursos humanos del ayuntamiento de Medina. «Una parte muy importante es que este año se desarrolla bajo el lema' Jóvenes por la Inclusión' por lo que hay municipios que acorde a este lema van a desarrollar sus diferentes actividades».

Una experiencia que está destinada a crear lazos entre los vecinos de las diferentes localidades que dan después paso a otro tipo de encuentros «La primera base que tenemos es el Deportes Escolar, con los coordinadores de cada municipio», indica el concejal de Juventud de Medina. «Poder crear un listado de actividades nos dapie, un futuro pueda hacer otros encuentros, es riqueza para los municipios y un aporte importantísimo para nuestros jóvenes».

Durante la mañana se pondrán en marcha diferentes propuestas como el photocall alas, la creación de brochetas de chuches, la elaboración de llaveros con fieltro y pulseras, marcapáginas o manualidades con gomaeva. También está prevista actividades deportivas como el kick-Bo-

xing, futbolín humano a ciegas, fútbol, baloncesto 4 en raya gigante, jenga gigante o el scalextric.

La actividad más novedosa de este año es Cabina 360°. Una propuesta que toma fotos dando vueltas alrededor de la persona para capturar una vista de 360 grados de cada pose. Los jóvenes disfrutarán de esta nueva tendencia en fotografía en una cabina de video que graba 120 fotogramas por segundo.

También está previsto un punto de encuentro intergeneracional para que los jóvenes puedan aprender deportes autóctonos, «Tendrá cabida los juegos populares, con unos vecinos de Medina que prestan su colaboración para enseñar a los chicos la tuta o los bolos», explicó Jesús González «tenemos la parte más moderna, tecnológica, pero también queremos seguir cuidando la esencia de la cultura».

Por la tarde está previsto que la programación se traslade a las piscinas donde después de la comida comunal tendrá lugar diferentes propuestas, como voleibol, multideporte, barredora, fiesta de la espuma y discoteca móvil.

PEQUEÑAS SOLUCIONES

MILES DE NIÑOS SIGUEN MURIENDO POR ENFERMEDADES QUE SE PUEDEN PREVENIR CON UNA VACUNA.

HAZTE SOCIO DE UNICEF

pequeñassoluciones.es | 900 907 133



# HERALDO-DIARIO DE SORIA

**EL** 

DECANO DE LA PRENSA SORIANA

Jueves 20 de Junio de 2024. Este periódico se distribuye conjunta e inseparablemente con EL MUNDO HERALDO-DIARIO DE SORIA

AÑO CXI. Número: 18.918

# Tendencia a la baja en las peticiones de la PAC en Soria

• La provincia registra una pérdida de solicitantes este año, al igual que ocurriera durante el pasado ejercicio • El número asciende a 3.756 para una superficie de 458.808 hectáreas

IRENE LLORENTE YOLDI SORIA Soria consuma su tendencia a la baja en las peticiones a la PAC, al igual que ocurriera durante el ejercicio anterior. La provincia registra un total de 3.756 solicitudes únicas de ayudas para 2024, un 5,96% del total de las recibidas por la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (63.018) desde que el pasado 1

de febrero se abrió el plazo de peticiones hasta el 17 de junio. Una cifra que ha experimentado un descenso del 3,84% con respecto a las presentadas en la provincia en 2023. La su-

perficie declarada ha aumentado un 0,47%, pasando de las 456.808 hectáreas en 2023 a las 458.982 hectáreas de este año, con merma en trigo, cebada y girasol.

Pág. 3



V. F. M.

#### CAJA RURAL DE SORIA FORMA A LOS ALUMNOS SORIANOS EN FINANZAS

Caja Rural de Soria ha formado desde el pasado mes de abril, gracias a un convenio con Educación, a más de 800 alumnos en el mundo de las finanzas a través de su Cátedra de Innovación y Conocimiento. Este miércoles tuvo lugar la clausura de las jornadas dedicadas a la ciberseguridad, las criptomonedas o como hacer una hipoteca, En la imagen, los organizadores y los alumnos.

Pág. 5

#### CASTILLA Y LEÓN

## Sanidad amplía a todos los sanitarios la posibilidad de retrasar su jubilación ante el déficit de profesionales

La Consejería flexibiliza las condiciones para atraer al mayor número del personal sanitario

VALLADOLID

Sanidad amplía el retraso de la jubilación a todos los profesionales de Castilla y León. La Consejería pretende paliar el «déficit» de personal y simplifica los trámites para que puedan seguir activos quienes se encuentren en edad de jubilarse. Pág. 9



#### Ólvega busca garantizar el abastecimiento de agua con una nueva balsa

SORIA

Ólvega garantiza su abastecimiento de agua con la construcción de una nueva balsa, junto a la existente, que tendrá una capacidad de 98.000 metros cúbicos. La obra avanza a buen ritmo se podrá disponer de las instalaciones en 2025. El Ayuntamiento, que invierte 3,1 millones para duplicar el agua disponible, persigue esta obra hace años pues en época de sequía los recursos hídricos han resultado justos. Pág. 8

#### Regresa a las farmacias la demanda de test de antígenos por el alza del covid

El incremento comenzó hace dos semanas pero no hay «histeria» Pág.

El escaso personal en el cementerio de Soria lleva a un taxista a ayudar en un sepelio

Pág. 6

#### **HISPANISMO**



Estudiantes de Colorado aprenden oficios tradicionales de la provincia

Pág. 6

#### **FÚTBOL**

Lupu lo tiene claro: su primera opción es el Numancia

Pág. 13

# **OPINIÓN**

ALGÚN correveidile irá con el cuento a ese ministro que colecciona las críticas que se publican sin tener cabeza para echar la vista atrás, pero no por eso me voy a privar, como llevo haciéndolo décadas, por desgracia, de volver a dedicar una columna a los fiascos en Burgos y en Castilla y León de las infraestructuras de comunicación que dependen del Ministerio de Fomento, antes de Obras Públicas. Se conoce que al cambiarle el nombre se perdió esa consciencia de que le corresponde realizar obras, porque hay que ver el ritmo que llevan las que están en marcha y el retraso que acumulan esas por las que seguimos esperando, y que estas sean para el servicio público, no para pagar deudas políticas a comunidades autónomas lloronas y egoístas. Volvemos hoy con la burra al trigo de las conexiones de Castilla y León con comunidades



AL SERENO **RICARDO G. URETA** 

### Viajes del siglo pasado en la . Comunidad

como Cantabria y Galicia. Las primeras siguen a paso de burra y quien sabe cuando se acabará la autovía a Aguilar de Campoo desde Burgos. Pero si el paso de la meseta al puerto de Santander y la costa desde Burgos no es prioridad para Fomento desde que se completó la autovía desde Osorno, menos aún lo es traer al siglo XXI

las conexiones de Castilla y León con Galicia. Tras el hundimiento de uno de los viaductos de la A-6 en el Bierzo, el tráfico seguirá un verano más siendo desviado por una carretera comarcal que mete miedo. Es el más grave de los muchos problemas que presenta esta autovía a su paso por Castilla y León, donde atraviesa las provincias de Valladolid, Zamora y León con su enorme catálogo de baches y asfalto deteriorado. Si la conexión por autovía está interrumpida, no está mejor el trazado ferroviario. Viajar desde la capital gallega a Burgos es transportarse en el tiempo. La vía está cortada en Galicia por obras, pero que los trenes circulen entre Ponferrada y Astorga a poco más de 60 kilómetros por hora y se tarden cerca de 70 minutos en completar los 80 kilómetros que separan ambas poblaciones es inaceptable a estas alturas. Como lo es el hecho de que ese tren, el que va de Barcelona a Galicia atravesando Burgos, Palencia y León llegue siempre tarde cuando viaja en sentido a la comunidad gallega y la mayoría de las veces cuando regresa. Recientemente uno de esos trenes acumuló un retraso de algo más de una hora en su llegada a destino en Burgos. Tanto se demoraba que lo tuvieron que parar dos veces para dejar paso a otros convoys que viajaban en sentido contrario. Porque la vía que va a Burgos es única. Por la misma se va y se viene. Cuando los viajeros han querido reclamar, Renfe se pone de perfil y en su web, que es como se protestan los retrasos hoy, se dice que no consta demora en ese tren. Y a conformarse. Como hay obras, los retrasos no cuentan. Cosas que le pasan a la gente que no viaja en coche oficial y que, por desgracia, no son bulos.

#### **RODERA**







#### CASTILLA Y LEÓN A ESCENA



#### CASTILLA Y LEÓN RECONOCE A SUS HÉROES ANÓNIMOS

«Sois los mejores de los nuestros y cada día entregáis lo mejor de vosotros sin esperar nada cambio, solo por la satisfacción del deber cumplido». Con estas palabras destacó ayer la directora general de Protección Civil y Emergencias en el Ministerio del Interior, Virginia Barcones, la labor «callada» y que «salva vidas» de las 23 personas e instituciones que fueron reconocidas con la Medalla al Mérito de Protección en un acto celebrado en la Delegación del Gobierno de Castilla y León, con la presencia del subdelegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen.

MEDALLA DE ORO DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN, MEDALLA DE ORO DE LA PROVINCIA DE SORIA Y MEDALLA DE ORO DE LA CIUDAD DE SORIA

#### HERALDO-DIARIO DE SORIA **EL**

EDITORA DE PRENSA SORIANA

PRESIDENTA: ADRIANA ULIBARRI

DIRECTOR GENERAL EDITORIAL:

GERENTE: JOSÉ ANTONIO ARIAS

v Pilar Pérez

REDACTORES JEFE:

JEFES DE SECCIÓN:
Milagros Hervada (Local)
Félix Tello (Deportes)
José Ignacio Ruiz (Maquetación y

DIRECTOR COMERCIAL: José Ignacio Arganda

JEFA DE ADMINISTRACIÓN:

IMPRIME: Henneo Print Polígono San Miguel, Sector Calle Albert Einstein,44 50830 Villanueva de Gállego (Zaragoza)

DEPÓSITO LEGAL:

# Soria registra 3.756 solicitudes PAC y consuma su tendencia a la baja

• Las peticiones se reducen casi un 6% con 150 menos con respecto al ejercicio anterior • Aumenta ligeramente la extensión de terreno aunque hay merma de cultivos en el trigo, la cebada o el girasol

#### IRENE LLORENTE YOLDI SORIA

Soria registra 3.756 solicitudes únicas de ayudas de la Política Agrícola Común (PAC) para 2024, un 5,96% del total de las recibidas por la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (63.018) desde que el pasado 1 de febrero se abrió el plazo de peticiones hasta el 17 de junio. Una cifra que ha experimentado un descenso del 3,84% con respecto a las presentadas en la provincia en 2023, que a su vez ya había caído casi un 5%, dado que en 2022 había 4.108 solicitudes. No obstante, la superficie declarada ha aumentado un 0,47%, pasando de las 456.808 hectáreas en 2023 a las 458.982 hectáreas para esta PAC.

Desde la Consejería aseguran que todas se han registrado de forma telemática utilizando el aplicativo desarrollado por la Junta de Castilla y León en un entorno web que también reduce de forma significativa la presentación de documentos en formato papel. Esto va en la línea de la Comunidad, ya que el número global de solicitudes ha sufrido una disminución de en torno al 3,9 % respecto al año 2023. De hecho, han mermado en todas las provincias.

Sin embargo, Soria aumenta, aunque ligeramente, su superficie declarada mientras que en Castilla y León desciende por debajo de los 5,3 millones de hectáreas, con 5.273.952 para 2024 frente a las 5.309.078 hectáreas de 2023.

La provincia pierde superficie dedicada al trigo y a la cebada, los cereales más cultivados en Soria, y se queda en 86.679 y en 71.091 hectáreas, un 5,64% y un 4,9%, respectivamente. Son los descensos más significativos, que podrían estar directamente vinculados con las abundantes precipitaciones de octubre y noviembre, los meses cruciales pa-



Campo de cultivo de trigo en la provincia. HDS

ra la siembra de estos herbáceos. De hecho, en 2023 se declararon 91.866 hectáreas de trigo y 74.766 de cebada, según los datos publicados este martes por la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.

También ha caído la superficie de girasol, aunque en menor proporción, pasando de las 44.907 hectáreas en 2023 a las 44.181 hectáreas este año, lo que supone una merma interanual de un 1,6%.

En positivo, han aumentado las tierras dedicadas a la avena, hasta las 2.639 hectáreas, y el centeno ha experimentado un importante incremento, pasando de las 7.922 hectáreas en 2023 a las 11.447 hectáreas este año. También se ha incrementado la superficie de otras oleagino-

sas, de 5.775 hectáreas a 9.610 hectáreas. Y las legumbres de consumo humano, hasta las 1.780 hectáreas, de la misma manera que aumentan las leguminosas y proteaginosas de consumo animal, hasta las 25.969 hectáreas. Además, caen los barbechos, hasta las 76.208 hectáreas y aumentan los pastos, hasta las 115.675 hectáreas.

Aunque la limitación de los importes ya se puede considerar descontada, el aumento de las exigencias derivadas de una mayor profesionalización del sector—especialmente en cuanto a la adquisición y manipulación de fitosanitarios—, así como el seguimiento de los planes de abonado, ha provocado la desaparición de ciertas explotaciones de menor

profesionalización, cuya superficie ha pasado a englobar otras ya existentes, pues la superficie de cultivo, de una forma global, se mantiene.

En el caso de Soria las ayudas directas en 2023 ascendieron a un total de 58 millones de euros para 3.536 agricultores de las 3.906 solicitudes únicas presentadas. El importe anticipado en octubre y noviembre de este año fue de 42,9 millones, y el de diciembre es de 15,1 millones.

Por tipos de solicitudes, el mayor número corresponde al régimen de ayuda básica a la renta y pagos complementarios al mismo, como el pago redistributivo, para el que se han presentado 56.571 solicitudes frente a las 59.345 solicitudes del año 2023. Asimismo, 51.561 agricultores y ganaderos se han acogido a alguna de las prácticas previstas en los ecorregímenes, frente a los 54.402 del año anterior. Además, se han registrado 2.740 solicitudes para la ayuda complementaria a los jóvenes agricultores y otras 557 solicitudes de importes a la reserva nacional.

Los agricultores y ganaderos acogidos a alguna práctica de los ecorregímentes representan el 91% del total, mientras que la superficie acogida supera el 96%. Esto significa que las explotaciones mejor dimensionadas son las que mayoritariamente se acogen a estas prácticas.

Aunque se trata de un modelo de seguimiento continuo, en los próximos días, una vez obtenida la información definitiva por la finalización del período de solicitud, comenzará la difusión de la información de los recintos con discrepancias del control por monitorización, basado en la obtención de imágenes de los satélites Sentinel.

Como para la resolución de estas posibles discrepancias es necesaria la colaboración de los agricultores y ganaderos, las pruebas que se pueden aportar consistirán fundamentalmente en fotografías georreferenciadas – para cuya realización la propia Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural pone a disposición de todos una aplicación propia –; actas de Agroseguro o cualquier documento que permita verificar el ejercicio de la actividad agraria o el cultivo presente en aquellos recintos objeto de la mencionada discrepancia.

El objetivo, una vez más, es efectuar los anticipos de las ayudas en el primer día hábil que se autorice por la Comisión Europea, en todo caso a partir del 16 de octubre próximo, así como alcanzar una ejecución de pagos en el mismo año de la solicitud del 95%.

# La Asociación Forestal pone en marcha el proyecto SocialForest, una alianza contra el cambio climático

#### SOR

La Asociación Forestal de Soria (Asfoso) ha puesto en marcha el proyecto SocialForest,una alianza europea contra el cambio climático en los bosques de Sudoe (área del suroeste europeo que agrupa a 26 regiones y ciudades autónomas)

Concluida con éxito la reunión inicial del citado proyecto, la semana pasada la universidad de Toulouse sirvió de anfitrión en la reunión inicial de los socios del proyecto. El proyecto impulsado por la Consejería de Me-

dio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor de la Región de Murcia surge como una iniciativa para combatir estas amenazas de manera integral, abarcando tanto los aspectos biofísicos como sociales de los territorios. El proyecto pone en marcha una estrategia de gestión forestal integral, que aumente la resiliencia frente al cambio climático y a la vez potencie el desarrollo socioeconómico de las zonas rurales.

Los bosques de Sudoe se enfrentan a múltiples amenazas: sequías,

plagas, incendios, desertificación y pérdida de biodiversidad. Estos desafíos se intensifican por factores socioeconómicos como el abandono rural, la fragmentación del paisaje forestal, la gestión forestal deficiente y las dificultades en los sistemas agroforestales.

El proyecto Social Forest pretende incidir en la necesidad de desarrollar una adecuada gestión forestal capaz de afrontar la necesidad de adaptación de los bosques al cambio climático Este planteamiento se llevará a cabo mediante el desarrollo de 7 acciones piloto. Las acciones piloto abordarán tanto riesgos biofísicos como riesgos sociales del territorio y se diseñarán gracias a la cooperación transnacional. Se implementarán mediante el uso combinado de metodologías de vanguardia como la teledetección, el software de apoyo a la toma decisiones, la monitorización de los servicios ecosistémicos forestales, incluso a través de iniciativas de innovación social relacionadas con

la revinculación de los propietarios con su patrimonio forestal.

El proyecto confeccionará una estrategia de adaptación de los bosques del sudoeste europeo al cambio climático y tiene previsto desarrollar un importante esfuerzo de transferencia de los resultados obtenidos a todo tipo de propietarios y gestores forestales, tanto públicos como privados. Este proyecto se desarrolla en España (Castilla-La Mancha, Castilla y León, Región de Murcia), Portugal (Alentejo) y Francia (Occitania y Nueva Aquitania). Para la Asociación Forestal de Soria este proyecto europeo es «un paso más en su compromiso por la gestión forestal, la lucha contra el cambio climático y el desarrollo de las zonas rurales.

### **SORIA**

# La demanda de test de antígenos vuelve a las farmacias por el alza del covid

El incremento comenzó hace dos semanas, cuando fue más significativo el regreso del virus / «No hay histeria porque los síntomas son como una gripe», según los profesionales

#### MILAGROS HERVADA SORIA

No hay que tirar mucho del hilo para dar con algún afectado por coronavirus en estos últimos días en Soria. Las farmacias lo corroboran, porque han visto cómo ha repuntado la demanda de test de antígenos. Una circunstancia que comenzó hace un par de semanas y que todavía está activa. «Se venden unos cinco al día, no es mucho pero llevamos así desde hace dos semanas», indicó el presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos, Javier Alonso.

El regreso del virus es un hecho y también la correa de contagios. Si bien, Alonso destacó que no existe «histeria» porque los síntomas son similares a los de una gripe, llevaderos para una mayoría de los afectados

La red centinela sanitaria de la Consejería de Sanidad indica que «continúa el aumento del covid-19, que sitúa su tasa de incidencia en 129 casos por 100.000 habitantes». Se refiere a los datos de la pasada semana, la del 10 al 16 de junio, que reflejan que «las detecciones en muestras centinela indican una importante actividad del Sars-Cov-2», puesto que «una de cada tres muestras es positiva».

Del mismo modo, la red centinela evidencia que en la semana pasada se observó una disminución de las urgencias y hospitalizaciones por infecciones respiratorias agudas, IRA. Pues aunque el covid sí continúa aumentando, la tasa total de IRA se ha reducido debido al descenso de otros procesos respiratorios. Con todo, la semana pasada era de 584 casos por cada 100.000 habitantes.

Por el contrario, la gripe apenas tiene presencia ya, con tres casos por cada 100.000.

Según la información que maneja la Consejería de Sanidad, en el



Venta de test de antígenos en farmacia. M.T.

colectivo donde más se detecta la presencia de covid-19 es en el de más de 75 años. La tasa de incidencia acumulada desde la semana 40 -el mes de octubre de 2023– es de

3.008 por 100.000 habitantes.

No obstante, hay que tener en cuenta que no todos los afectados por el covid acuden al centro de salud y tampoco informan de que han resultado positivo en un test de antígenos, si es que han pasado por ese trámite, porque ante la levedad de los síntomas puede semejarse a un simple catarro.

# Colegio de Médicos: «Estamos al borde del precipicio» por la falta de efectivos

#### M.H. SORIA

La falta de médicos hace prever un verano muy complicado. Así lo aseguró el martes el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, y lo corroboró ayer el Colegio de Médicos de Soria. «El verano va a ser muy malo. Cada vez hay más trabajo y menos médicos», aseguró su presidente, José Ramón Huerta, mé-

dico de familia, quien enfatizó que la situación se encuentra «al borde del precipicio». Y es que no existen médicos de sustitución para cubrir cualquier incidencia no programada. «Con los recursos tan justos es muy difícil», afirmó Huerta, quien recordó que cada verano la situación se repite y son los propios compañeros los que cubren el cupo del

facultativo de vacaciones. Por eso insistió en que «no se han hecho las cosas bien», en referencia a Soria, donde se convocaron sólo diez plazas de médico de familia, «insuficientes, porque no se prevén ni las jubilaciones». «La Gerencia de Soria pidió más pero en Valladolid han sido más restrictivos», indicó Huerta, quien comparó las diez plazas de Soria con las 70 de Ávila.

El presidente del Colegio de Médicos de Soria señaló que es necesaria una reforma para solventar la situación creada, en la que tienen que involucrarse el Ministerio de Educación, el de Sanidad y por supuesto la Junta de Castilla y León que es la responsable de la organización de efectivos.

Indicó que la programación en los centros de salud está cubierta, «los médicos van a estar ahí», por lo que no habrá cierres, como ya afirmó el consejero. Pero «está por ver qué pasa en los consultorios. Será con muchas dificultades», destacó Huerta porque a las vacaciones programadas de los médicos se suma un aumento de la demanda con la llegada de veraneantes.



José Luis Molina. M.T.

#### Molina deja la presidencia de la Hermandad de Donantes el 11 de julio

#### M.H. SORIA

El presidente de la Hermandad de Donantes de Sangre de Soria, José Luis Molina, dejará definitivamente el cargo el próximo 11 de julio. Para entonces está previsto que se reúna la junta directiva y tome una decisión que solucione la falta de relevo en la presidencia. Molina ya anunció hace meses su determinación de dejar el cargo, que lleva ostentando desde hace 23 años, si bien ha ido prologando su salida precisamente por la ausencia de h*eredero*.

«Decidimos dejar pasar las fiestas de San Juan dando un mes de reflexión y esperar a ver si alguien quería dar el paso, pero si no es así, yo me iré y tendrá que formarse una gestora o la figura que se decida», avanzó Molina, quien reconoció que el relevo «no está nada claro». Éste ya informó en la Asamblea General Ordinaria del pasado 25 de mayo su decisión de abandonar la presidencia, pero se dio un margen de un mes para que fuera efectiva, algo que ya sucederá el 11 de julio.

La junta directiva, con seis miembros, puede continuar con la actividad de la Hermandad de Donantes, sobre todo porque un administrativo se encarga del día a día, «pero hace falta una cabeza visible», destacó el actual presidente, quien permanecerá como vocal en la Hernandad. «Si nos quedamos sin presidente, tendría que desaparecer, y eso no puede pasar», enfatizó.

La importante labor que desarrolla la Hermandad de Donantes de Sangre toma mayor relevancia, si cabe, en temporadas como el verano cuando las donaciones tienden a bajar por las vacaciones.

El punto fijo de donación se encuentra en el Instituto de Estudios de Ciencias de la Salud de Castilla y León, en el parque de Santa Clara, los lunes de 15.00 a 21.00 horas y los martes y miércoles de 9.00 a 15.00 horas. Hoy 20 junio, la unidad móvil estará en Medinaceli, de 16.30 a 18.00 horas, y en Santa María de Huerta de 19.00 a 20.30 horas. Mañana 21 junio será en el centro de salud El Burgode 16.30 a 20.30 horas

#### **ASOCIACIÓN FORESTAL DE SORIA**

Por acuerdo de la Junta de Gobierno, se convoca a los asociados a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar en los salones del Hotel Alfonso VIII (C/ Alfonso VIII, 8 – Soria) el viernes 21 de junio, a las 12:00 horas en primera convocatoria y a las 12:30 horas del mismo día en segunda, con el siguiente:

#### ORDEN DEL DÍA

- 1. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Asamblea General anterior.
- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria de Actividades y Cuentas Anuales correspondientes al Ejercicio 2023 y aplicación de resultados.
- 3. Actividades y Presupuesto de Gastos e Ingresos para el año 2024.
- 4. Renovación de cargos de la Junta Directiva.
- 5. Ruegos y Preguntas

Soria, junio de 2024

Por la Junta de Gobierno, El Presidente Pedro A. Marín Gil



crmsoria@cruzroja.es

# El dinero en efectivo resiste en Soria ante el imparable empuje del uso de la tarjeta

800 alumnos reciben formación financiera gracias a Caja Rural dentro de la Cátedra de Innovación y Conocimiento / La ciberseguridad, la Inteligencia Artificial o las criptomonedas, temas más demandados

#### VÍCTOR F. MORENO SORIA

Los pagos por tarjeta se imponen. Los jóvenes prácticamente no utilizan el efectivo y hasta para compras pequeñas utilizan el 'plástico'. Más todavía, algunas estadísticas apuntan a que el 80% ya no utiliza dinero en metálico. Sin embargo, en Soria, por el peso del medio rural, el dinero en efectivo resiste. Así lo aseguró este miércoles el director general de Caja Rural de Soria, Domingo Barca, quien asistió a la clausura de las jornadas sobre educación financiera organizadas por la entidad a través de la Cátedra de Innovación y Conocimiento

Barca resumió que el dinero en metálico se impone en el medio rural, que es el que ahora mismo ejerce de 'frontera' para evitar que las tarjetas acaben definitivamente con los billetes o monedas en circulación, especialmente entre los más jóvenes. Sin embargo, reconoció que «aunque sigue pesando más el efectivo en la provncia, el uso de la tarjeta ha crecido un 100%». «Por pequeña que sea la compra, se está utilizando el 'plástico'», añadió. Además, precisó que los mayores de 45 o 50 años los que prefieren el efectivo.

Durante las jornadas financieras organizadas por Caja Rural se han llevado a cabo 25 talleres dirigidos a estudiantes de tercero y cuarto de la ESO, así como a estudiantes de Formación Profesional de diferentes centros educativos de la capital y la provincia. Los talleres han cubierto temas fundamentales sobre los dife-



Carmelo García, Blanca García, Yolanda de Gregorio y Domingo Barca. V. F. M

rentes ámbitos de las finanzas, con el objetivo de que todos los participantes sean capaces de tener conocimientos sobre esta materia para que puedan desenvolverse con criterio a la hora de tomar decisiones sobre asuntos relacionados dentro del contexto económico.

Mas de 800 estudiantes han participado en estas actividades, costedas por la entidad financiera, incluyendo el transporte de los estudiantes de la provincia. Además estas jornadas cuentan con la colaboración de la Dirección Provincial de Educación de la Junta de Castilla y León.

Al acto celebrado en la Casa del Agricultor, al que asistieron un nutrido grupo de alumnos, tomaron parte el citado Barca, la delegada territorial Yolanda de Gregorio; la directora de la Cátedra de Innovación y Conocimiento de Caja Rural de Soria, Blanca García, y el representante de la Dirección Provincial de Educación, Carmelo García.

De Gregorio hizo hincapié en las enseñanzas recibidas por el alum-

nado en materia de ciberseguridad («hay que tener cuidado con las nuevas tecnologías», expresó), la Inteligencia Artificial (IA), que puede reportar grandes beneficios «con responsabilidad», o las criptomonedas.

Pero los estudiantes también se han formado en otros campos. Por ejemplo, qué hacer para pedir una hipoteca, cómo gestionar el dinero, una economía social sostenible y el emprendimiento. «Las entidades no son tu enemigo sino tu compañero de trabajo», subrayó la delegada territorial. «Se han activado las vías para el negocio y la capacidad financiera aunque hay que recordar que no todo es seguro», apostilló.

Barca alabó los «meses de trabajo» por parte de Blanca García y reconoció que en la entidad estaban «alucinados» con la acogida por parte del alumnado de estas jornadas que han venido desarrollándose desde el mes de abril. Sobre la ciberseguridad llamó a «ser prudentes en su uso, con confianza pero siendo ciberseguros».

Blanca García destacó el trabajo de los estudiantes desarrollado durante estos meses, «un ejemplo de comportamiento» a la par que su «complicidad» porque «sois el alma de estas jornadas». Del mismo modo, halagó al equipo «magnífico» de profesores que ha participado de esta materia y que «han resultado fundamentales» para el éxito de las mismas.

Finalmente, Carmelo García subrayó «el entusiasmo» con que se han llevado a efecto estos cursos. «Fue tal que la propia consejera de Educación (Rocío Lucas) asistió a la firma del acuerdo» de colaboración entre su departamento y la Cátedra de Innovación y Conocimiento de Caja Rural de Soria.

«Todos los centros de Secundaria de Soria han participado», resumió, para dar una idea de la acogida que esta actividad ha tenido entre los alumnos de los centros escolares de la provincia. «La actitud ha sido buena y los chavales se lo han pasado bien», finalizó.

## El Campus acoge un Encuentro de Profesores de Contabilidad

SORIA

El Departamento de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Valladolid organiza en el Campus Duques de Soria el XXI Encuentro de la Asociación Española de Profesores de Contabilidad, Asepuc, que comenzó ayer y se celebrará hasta mañana viernes. El encuentro bienal que organiza la Asociación es un espacio caracterizado por el rigor académico y científico, para el debate y la reflexión sobre aspectos vinculados a la docencia y la investigación en Contabilidad, según informó la Universidad de Valladolid.

El XXI Encuentro Internacional Asepuc se celebra bajo el lema La contabilidad en la sociedad de la

información: cultura, sostenibilidad y control, organizado en sesiones paralelas que comenzaron ayer. La primera estuvo dedicada a la historia, con intervenciones como el método de valoración de empresas ferroviarias y su aplicación práctica en una compañía sevillana, a cargo de profesores de la Universidad de Sevilla y la Complutense de Madrid. El vicerrector del Campus de Soria, José Luis Ruiz, junto con otros dos profesores de la Universidad de Valladolid, intervino para analizar el sector asegurador español en el siglo XX, el caso concreto de Mapfre entre 1934 y 1940. Mientras que el profesor del Instituto Antonio Machado Javier Martínez se centró en las



Primera de las sesiones paralelas en el XXI Encuentro Internacional celebrado en el Campus. HDS

obras y pagos del edificio de la iglesia del Espíritu Santo del colegio de la Compañía de Jesús en Soria entre 1585 y 1740. Asimismo, profesores de Sevilla trataron sobre las contribuciones de la Iglesia al Estado y las consecuencias del afán recaudatorio en el cabildo catedral

de Sevilla en el siglo XVIII.

La segunda paralela de ayer se centró en la información financiera, la tercera en ética contable y contabilidad de gestión, y la cuarta se dedicó a información social, ambiental y de gobernanza.

El encuentro continúa hoy con

análisis financiero en la primera paralela, y se hablará en las siguientes de auditoría y educación contable, así como de impuestos y contabilidad pública, temáticas que abordarán también otros ponentes en la sesión de mañana vier-

### **SORIA**

# Los sindicatos denuncian que un taxista ayudó en un sepelio

Ejemplifican así la falta de personal en el cementerio, donde hay dos trabajadores

#### SORIA

Desde el Comité de Empresa se hizo un repaso a algunas cuestiones de actualidad en el plano laboral del Ayuntamiento, con la denuncia de la falta de trabajadores en algunas áreas y la merma de plantillas. «A la incorporación de trabajadores con planes de empleo de la Junta, contraviniendo los principios de igualdad, mérito y capacidad, trabajadores que va a ocupar puestos estructurales del Ayuntamiento» se suma «el deterioro de áreas como el cementerio». Aquí «solamente dos trabajadores llevan el día a día, cuando después de numerosas reuniones con la parte organizativa hemos repetido una y otra vez que no pueden estar menos de cuatro trabajadores», apuntaron los sindicatos.

Como consecuencia, «luego llegan casos como el del último entierro, donde hasta incluso un taxista tuvo que ayudar al sepelio, un taxista que había llevado a un familiar, esto es vergonzoso, esto es de pueblo de la España vaciada», consideró el Comité.

Para los sindicatos, «este Ayuntamiento es un bonito coche, limpio y reluciente que tiene un motor, que son sus trabajadores, que no se cuida, que no se mantiene y

al que le faltan piezas por todas partes y esto conlleva que haya que llamar continuamente a empresas privadas que lo remolquen y todo esto nos sale muy caro a los ciudadanos». El Comité puso como ejemplo «cómo hemos asistido a la privatización de la piscina del Castillo, que ha pasado a manos de una empresa privada para la explotación este verano».

Por lo demás, «el 4 de mayo el alcalde prometía que en menos de 20 días estaría la Relación de Puestos de Trabajo. Estamos a día 19 [por ayer] y todavía no sabemos absolutamente nada». Los sindicatos señalaron que «está claro el problema: gestión y voluntad».

«Otro de los problemas que tenemos y que venimos denunciando desde hace mucho tiempo es la pérdida de personal municipal», agregó el Comité. En este sentido, «desde hace cuatro años podemos ver que se ha mermado en unos 100 puestos de trabajo en el Ayuntamiento», al que «lo podíamos comparar como si fuera una de las grandes empresas de Soria». Entonces «estaríamos viendo que es un problema muy grave», pero «como lo están haciendo poco a poco parece que no nos damos cuenta», pero la merma es de «extrema gravedad».



Alumnos estadounidenses elaboran cestos en un taller de oficios. MONTESEGUROFOTO

# Alumnos de Colorado se forman en los oficios tradicionales de Soria

El CIAM-FDS favorece la inmersión lingüística y cultural

#### SORI

El Centro Internacional Antonio Machado, de la Fundación Duques de Soria de Ciencia y Cultura Hispánica, acoger por octavo año consecutivo a un grupo de jóvenes estudiantes de la Universidad Colorado College para seguir en Soria, hasta el 9 de julio, un programa de lengua y cultura española. Los alumnos estadounidenses recibieron este miércoles una clase práctica sobre un taller de oficios tradicionales, en concreto, la elaboración de cestos.

Para favorecer la inmersión lingüística y cultural de los estudiantes, todos ellos están alojados con familias sorianas, algunas de las cualestienen una larga tradición en la acogida de los alumnos de los cursos de español para extranjeros del CIAM-FDS

Durante su estancia en Soria, además de asistir por las mañanas a clases en el antiguo Convento de la Merced, según su nivel de español (avanzado, intermedio o principiante), están disfrutando de un intenso programa de excursiones y actividades, entre las que se encuentran visitas a la provincia de Soria (Caracena, San Baudelio de Berlanga o el Castillo de Gormaz) y viajen a otros lugares de España (La Rio-

ja, Segovia, Madrid o San Sebastián).

El CIAM tiene previsto recibir este verano a un centenar de alumnos extranjeros para aprender español dentro de los programas personalizados que pone en marcha.

A los cuarenta alumnos norteamericanos que llegaron en mayo a Soria, a finales de julio y principios de agosto está previsto la visita de una veintena a través de la colaboración de la Asociación de Hispanistas de Egipto, otra de las iniciativas más veteranas de esta entidad que cuenta con acreditación del Instituto Cervantes.

# Soria Ya califica de «ataque directo» la financiación singular para Cataluña

Exige al PSOE «trabajo» para la reapertura de la Soria-Castejón

#### SORI

Soria Ya consideró este miércoles que la posible financiación singular en Cataluña es un «ataque directo» a territorios como la provincia y que las negociaciones para formar gobierno en Cataluña y para garantizar la gobernabilidad en España son «muy desasosegantes». El portavoz de la formación, Ángel Ceña, mostró su preocupación «porque otra vez, los sorianos son los 'paganinis' de este despropósito, y hablar de financiación singular para Cataluña, una Comunidad que tiene el 20 por ciento del PIB de toda España, es una mala noticia para Soria».

«Seguiremos siendo los últimos de la fila para recibir. Otra vez más. Las inversiones y los proyectos para la provincia seguirán en los cajones de los ministerios», lamentó Ceña, quien se hizo eco de las declaraciones realizadas por el diputado de Sumar-Chunta Aragonesista, Jorge Pueyo, en las que rechazó este modelo de financiación, y aseguró que el diputado compromete poner por delante los intereses de su tierra, «lo mismo que hubieran hecho los representantes de Soria Ya en el Congreso y Senado».

En este sentido, señaló que Soria cuenta con un diputado como Luis Rey que «vota lo que le digan desde su partido, aunque perjudique a los sorianos». «Unos defienden unas siglas aunque hundan una provincia, mientras que otros defendemos a nuestra provincia aunque nos hundamos. Esa es la diferencia», replicó. En cuan-

to a la reunión mantenida el pasado lunes por el alcalde de Soria, Carlos Martínez y Luis Rey con el ministro de Transportes, Óscar Puente, para Soria Ya «es lamentable que en este encuentro los representantes sorianos no fueran capaces de sacar ningún compromiso al ministro».

Sobre la posible reapertura de la línea férrea Soria-Castejón, Soria Ya pidió al alcalde «que se implique hasta el final con la reivindicación de esta infraestructura», sin servicio desde diciembre de 1996. Para el partido local, si el estudio de viabilidad es negativo, Martínez «debe seguir insistiendo». «Que se oponga al Gobierno, que sea el primero en protestar enérgicamente, aunque se trate de su partido», reclamaron los sorianistas.

## La UNED abre el periodo de admisión para sus estudios de Grado

#### SORI

La Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) ha abierto el periodo de Admisión para sus estudios de Grado. Este proceso solo es necesario para aquellos estudiantes que desean trasladar su expediente o simultanear estudios desde otra universidad española, así como los estudiantes procedentes de la prueba de acceso para mayores de 45 años desde otra universidad española, según un comunicado del centro asociado de Soria.

Una vez admitidos, los alumnos deberán formalizar su matrícula entre el 4 de julio y el 22 de octubre. Ambos procesos se realizan de forma online. La UNED cuenta con una variada oferta académica «en constante renovación» que incluye una treintena de títulos de Grado a los que se puede acceder sin nota de corte. Su metodología online y semipresencial permite a los alumnos cursar todos sus estudios «desde cualquier lugar del mundo gracias a la tecnología más novedosa y al apoyo de la extensa red de centros», que cuenta con 80 sedes en 75 ciudades de 17 países.

Además del periodo de Admisión de Grados, la UNED mantiene abierta la preinscripción para estudiantes nuevos de Másteres Oficiales, que se mantendrá hasta el 9 de julio (excepto la preinscripción para el máster en Innovación en Tecnologías Industriales, que será desde el 19 de junio hasta el 31 de julio.

#### SORIA



Bosque de sabinas en la provincia. MARIO TEJEDOR

# Piden derogar artículos de la Ley de Naturaleza

Unión de Uniones (UCCL) cree que tienen impacto en el sector agrario

SOR

Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos (UCCL), tras la aprobación in extremis de la ley de restauración de la naturaleza, una vez se haya conformado el nuevo Parlamento Europeo, presentará una iniciativa para derogar los artículos que tienen un impacto negativo para el sector agrario español y europeo.

Unión de Uniones, quien ya se ha mostrado contrario a esta ley en repetidas ocasiones, lamenta que el cambio de postura de Austria de última hora haya hecho posible la aprobación de esta ley que «no sirve más que para ejercer más presión a las explotaciones agrarias», explica la organización en un comunicado.

La organización destaca las «excesivas» cargas ambientales que soportan los agricultores y ganaderos con el aumento consiguiente de los costes. Además, en muchos casos y en muchas explotaciones, no han demostrado una incidencia favorable en los objetivos ambientales o climáticos perseguidos.

Asimismo recuerda que la Ley de Restauración de la Naturaleza de la UE afectará a las prácticas llevadas a cabo en tierras de uso agrícola y ganadero y que podrán implicar la obligación de introducir elementos paisajísticos, reducir el pastoreo, detener el uso de fitosanitarios y fertilizante químicos y de estiércol animal o el abandono de explotaciones para permitir que los ecosistemas desarrollen sus

propias dinámicas.

«Todo ello, sin que, además, se contemple una dotación financiera adicional para cubrir y compensar estas nuevas exigencias», lamentan.

«Parece que los agricultores nunca salimos a la calle», se quejan desde la organización. «Precisamente, unas de las reivindicaciones que teníamos era no seguir aprobando medidas agroambientales mal entendidas que sólo se traducen en aumento de cargas y costes», añaden.

Unión de Uniones ha anunciado que se reunirá con los grupos cuando estén constituido el Parlamento para estudiar la derogación de los artículos de la ley que «afecten negativamente al sector agrario y ganadero español y también europeo».

Igualmente, ante las conversaciones que se están dando en Europa sobre los quiénes serán los altos cargos, insiste en que «es importante que se respete el resultado de las urnas, algo que no parece que esté sucediendo», a juicio de la organización agraria.

«Es cambiar todo para quedarse igual. Los agricultores hemos pedido una serie de cambios, perpetrar lo que había en el Parlamento europeo con un reparto de sillones es prácticamente decir que no se va a hacer nada», critican desde la organización.

En definitiva, quejas entre los agricultores semanas después de las movilizaciones llevadas a efecto en toda España.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CEREALES Y GIF                                                                                                    | ASOL                                                         |                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| MERCADO DE SEGOVIA                                                                                                                                                                                                                                                                       | Semana<br>anterior                                                                                                | Variación                                                    | Semana<br>actual                                                                       |
| Trigo pienso 72 kg/Hl.                                                                                                                                                                                                                                                                   | 219                                                                                                               | -9                                                           | 210                                                                                    |
| Cebada de 62 kg/Hl.                                                                                                                                                                                                                                                                      | 207                                                                                                               | -9                                                           | 198                                                                                    |
| Centeno                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 194                                                                                                               | -9                                                           | 185                                                                                    |
| Girasol                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                                                                                                                 | -                                                            | -                                                                                      |
| LONJA DEL EBRO                                                                                                                                                                                                                                                                           | Semana<br>anterior                                                                                                | Variación                                                    | Semana<br>actual                                                                       |
| Frigo pienso 72 kg/Hl.                                                                                                                                                                                                                                                                   | 239                                                                                                               | -3                                                           | 236                                                                                    |
| Cebada de 62 kg/Hl.                                                                                                                                                                                                                                                                      | 218                                                                                                               | -5                                                           | 213                                                                                    |
| Centeno                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                                                                                                                 | -                                                            | -                                                                                      |
| Girasol                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                                                                                                                 | -                                                            | -                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          | GANADO VACI                                                                                                       | JNO                                                          |                                                                                        |
| MERCADO DE SEGOVIA                                                                                                                                                                                                                                                                       | Semana<br>anterior                                                                                                | Variación                                                    | Semana                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          | antenur                                                                                                           | variacion                                                    | actual                                                                                 |
| Añojos Extra 270-320 kilos                                                                                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                 | -                                                            | -                                                                                      |
| Añojos Primera 270-320 kilos                                                                                                                                                                                                                                                             | -                                                                                                                 | -                                                            |                                                                                        |
| Añojos Segunda 270-320 kilos                                                                                                                                                                                                                                                             | •                                                                                                                 | -                                                            | •                                                                                      |
| LONJA DEL EBRO                                                                                                                                                                                                                                                                           | Semana                                                                                                            |                                                              | Semana                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          | anterior                                                                                                          | Variación                                                    | actual                                                                                 |
| Añojos Extra menos 280 kilos                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,65                                                                                                              | 0,02                                                         | 5,67                                                                                   |
| Añojos Primera 281-320 kilos                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,47                                                                                                              | 0,02                                                         | 5,49                                                                                   |
| inojos Segunda 281-320 kilos                                                                                                                                                                                                                                                             | GANADO OVI                                                                                                        | NO                                                           |                                                                                        |
| Añojos Segunda 281-320 kilos<br>MERCADO DE SEGOVIA                                                                                                                                                                                                                                       | Semana                                                                                                            |                                                              | Semana                                                                                 |
| MERCADO DE SEGOVIA                                                                                                                                                                                                                                                                       | Semana<br>anterior                                                                                                | Variación                                                    | actual                                                                                 |
| MERCADO DE SEGOVIA Cordero lechal 10-12 kilos                                                                                                                                                                                                                                            | Semana                                                                                                            |                                                              |                                                                                        |
| MERCADO DE SEGOVIA Cordero lechal 10-12 kilos Cordero pascual 12-15 kilos                                                                                                                                                                                                                | Semana<br>anterior                                                                                                | Variación                                                    | actual                                                                                 |
| MERCADO DE SEGOVIA Cordero lechal 10-12 kilos Cordero pascual 12-15 kilos                                                                                                                                                                                                                | Semana<br>anterior<br>6,55                                                                                        | Variación                                                    | actual<br>6,65                                                                         |
| MERCADO DE SEGOVIA  Cordero lechal 10-12 kilos  Cordero pascual 12-15 kilos  Cordero grande 23-25 kilos                                                                                                                                                                                  | Semana<br>anterior<br>6,55                                                                                        | Variación                                                    | actual<br>6,65                                                                         |
| MERCADO DE SEGOVIA Cordero lechal 10-12 kilos Cordero pascual 12-15 kilos                                                                                                                                                                                                                | Semana<br>anterior<br>6,55<br>-<br>4,59                                                                           | Variación                                                    | 6,65<br>-<br>4,59                                                                      |
| MERCADO DE SEGOVIA  Cordero lechal 10-12 kilos  Cordero pascual 12-15 kilos  Cordero grande 23-25 kilos                                                                                                                                                                                  | Semana<br>anterior<br>6,55<br>-<br>4,59<br>Semana                                                                 | Variación<br><b>0,10</b><br>-<br>-                           | actual<br>6,65<br>-<br>4,59<br>Semana                                                  |
| MERCADO DE SEGOVIA  Cordero lechal 10-12 kilos Cordero pascual 12-15 kilos Cordero grande 23-25 kilos  LONJA DEL EBRO  Cordero lechal 10-12 kilos Cordero pascual 12-15 kilos                                                                                                            | Semana anterior 6,55 - 4,59  Semana anterior 5,96 -                                                               | Variación<br><b>0,10</b><br>-<br>-                           | actual<br>6,65<br>-<br>4,59<br>Semana<br>actual<br>5,96                                |
| MERCADO DE SEGOVIA  Cordero lechal 10-12 kilos Cordero pascual 12-15 kilos Cordero grande 23-25 kilos  LONJA DEL EBRO                                                                                                                                                                    | Semana<br>anterior<br>6,55<br>-<br>4,59<br>Semana<br>anterior                                                     | Variación<br><b>0,10</b><br>-<br>-                           | actual<br>6,65<br>-<br>4,59<br>Semana<br>actual                                        |
| MERCADO DE SEGOVIA  Cordero lechal 10-12 kilos Cordero pascual 12-15 kilos Cordero grande 23-25 kilos  LONJA DEL EBRO  Cordero lechal 10-12 kilos Cordero pascual 12-15 kilos                                                                                                            | Semana anterior 6,55 - 4,59  Semana anterior 5,96 - 4,66                                                          | Variación  0,10  -  -  Variación  -  -  -                    | Semana actual                                                                          |
| MERCADO DE SEGOVIA  Cordero lechal 10-12 kilos Cordero pascual 12-15 kilos Cordero grande 23-25 kilos  LONJA DEL EBRO  Cordero lechal 10-12 kilos Cordero pascual 12-15 kilos Cordero grande 23-25 kilos                                                                                 | Semana anterior 6,55 - 4,59  Semana anterior 5,96 -                                                               | Variación  0,10  -  -  Variación  -  -  -                    | actual<br>6,65<br>-<br>4,59<br>Semana<br>actual<br>5,96                                |
| MERCADO DE SEGOVIA  Cordero lechal 10-12 kilos Cordero pascual 12-15 kilos Cordero grande 23-25 kilos  LONJA DEL EBRO  Cordero lechal 10-12 kilos Cordero pascual 12-15 kilos                                                                                                            | Semana anterior 6,55 - 4,59  Semana anterior 5,96 - 4,66  GANADO PORO                                             | Variación  0,10  -  -  Variación  -  -  -                    | actual<br>6,65<br>-<br>4,59<br>Semana<br>actual<br>5,96<br>-<br>4,66                   |
| MERCADO DE SEGOVIA Cordero lechal 10-12 kilos Cordero pascual 12-15 kilos Cordero grande 23-25 kilos  LONJA DEL EBRO Cordero lechal 10-12 kilos Cordero pascual 12-15 kilos Cordero grande 23-25 kilos  MERCADO DE SEGOVIA                                                               | Semana anterior 6,55 - 4,59  Semana anterior 5,96 - 4,66  GANADO PORO Semana anterior 1,80                        | Variación  0,10  Variación  Variación  - 0,01                | actual 6,65 - 4,59  Semana actual 5,96 - 4,66  Semana actual                           |
| MERCADO DE SEGOVIA  Cordero lechal 10-12 kilos Cordero pascual 12-15 kilos Cordero grande 23-25 kilos  LONJA DEL EBRO  Cordero lechal 10-12 kilos Cordero pascual 12-15 kilos Cordero grande 23-25 kilos  MERCADO DE SEGOVIA  Normal Graso +120 kgs.                                     | Semana anterior 6,55 - 4,59  Semana anterior 5,96 - 4,66  GANADO PORO Semana anterior                             | Variación  0,10  Variación  Variación  Variación             | actual 6,65 - 4,59  Semana actual 5,96 - 4,66  Semana actual                           |
| MERCADO DE SEGOVIA  Cordero lechal 10-12 kilos Cordero pascual 12-15 kilos Cordero grande 23-25 kilos  LONJA DEL EBRO  Cordero lechal 10-12 kilos Cordero pascual 12-15 kilos Cordero grande 23-25 kilos  MERCADO DE SEGOVIA                                                             | Semana anterior 6,55 - 4,59  Semana anterior 5,96 - 4,66  GANADO PORO Semana anterior 1,80                        | Variación  0,10  Variación  Variación  - 0,01                | actual 6,65 - 4,59  Semana actual 5,96 - 4,66  Semana actual                           |
| MERCADO DE SEGOVIA  Cordero lechal 10-12 kilos Cordero pascual 12-15 kilos Cordero grande 23-25 kilos  LONJA DEL EBRO  Cordero lechal 10-12 kilos Cordero pascual 12-15 kilos Cordero grande 23-25 kilos  MERCADO DE SEGOVIA  Normal Graso +120 kgs. Lechones de 20 kgs.                 | Semana anterior 6,55 - 4,59  Semana anterior 5,96 - 4,66  GANADO PORO Semana anterior 1,80                        | Variación  0,10  Variación  Variación  0,01 0,01             | actual 6,65 - 4,59  Semana actual 5,96 - 4,66  Semana actual                           |
| Cordero lechal 10-12 kilos Cordero pascual 12-15 kilos Cordero grande 23-25 kilos  LONJA DEL EBRO  Cordero lechal 10-12 kilos Cordero pascual 12-15 kilos Cordero grande 23-25 kilos  MERCADO DE SEGOVIA  Jormal Graso +120 kgs.                                                         | Semana anterior 6,55 - 4,59  Semana anterior 5,96 - 4,66  GANADO PORO Semana anterior 1,80 2,02 -                 | Variación  0,10  Variación  Variación  - 0,01                | actual 6,65 - 4,59  Semana actual 5,96 - 4,66  Semana actual 1,81 2,03                 |
| MERCADO DE SEGOVIA  Cordero lechal 10-12 kilos Cordero pascual 12-15 kilos Cordero grande 23-25 kilos  LONJA DEL EBRO  Cordero lechal 10-12 kilos Cordero pascual 12-15 kilos Cordero grande 23-25 kilos  MERCADO DE SEGOVIA  Normal Graso +120 kgs. Lechones de 20 kgs.  LONJA DEL EBRO | Semana anterior 6,55 - 4,59  Semana anterior 5,96 - 4,66  GANADO PORO Semana anterior 1,80 2,02 - Semana          | Variación  0,10  Variación  Variación  0,01 0,01             | actual 6,65 - 4,59  Semana actual 5,96 - 4,66  Semana actual 1,81 2,03 - Semana        |
| MERCADO DE SEGOVIA  Cordero lechal 10-12 kilos Cordero pascual 12-15 kilos Cordero grande 23-25 kilos  LONJA DEL EBRO  Cordero lechal 10-12 kilos Cordero pascual 12-15 kilos Cordero grande 23-25 kilos  MERCADO DE SEGOVIA  Normal Graso +120 kgs. Lechones de 20 kgs.                 | Semana anterior 6,55 - 4,59  Semana anterior 5,96 - 4,66  GANADO PORO Semana anterior 1,80 2,02 - Semana anterior | Variación  0,10  Variación  Variación  0,01 0,01 - Variación | actual 6,65 - 4,59  Semana actual 5,96 - 4,66  Semana actual 1,81 2,03 - Semana actual |



## **PROVINCIA**

# Ólvega se blinda frente a la sequía con una balsa de agua

• La infraestructura tiene una capacidad para 98.000 metros cúbicos lo que permite duplicar la capacidad de almacenamiento para utilizarla en periodos de déficit

SORI

Las obras de la nueva balsa de almacenamiento de agua en Ólvega avanzan a buen ritmo y el Ayuntamiento podrá disponer de las instalaciones en 2025 con las que se blindará frente a la sequía.

La balsa, en la que se invierte la cantidad de 3.130.590,44 euros, permitirá duplicar el agua disponible en el municipio para el abastecimiento. Es una obra que el gobierno municipal persigue desde hace años tras comprobar que en los años de sequía los recursos hídricos han resultado justos para la localidad que cuenta con una importante actividad empresarial y como el resto de los pueblos de la provincia, en los meses estivales incrementa su población.

El proyecto consiste en la construcción de una nueva balsa de regulación, junto a la existente, que permitirá aumentar el volumen de agua embalsada durante el invierno y la primavera para poderse utilizar posteriormente en la época de mayor déficit hídrico.

Está construida con diques de tierra e impermeabilizada con una lámina de polietileno de alta densidad que tendrá una capacidad total de 98.000 metros cúbicos, lo que equivale a 98 millones de litros de agua. El agua procederá de la actual captación y estará conectada con el



Aspecto actual de la balsa que se encuentra en construcción. HDS

resto del sistema actual de distribución de agua, evitando cualquier impacto o modificación del entorno natural.

Supone una obra muy ambiciosa, según explica el Ayuntamiento en un comunicado, dado que la propia balsa ocupa una superficie de unas 4 hectáreas, llegando con el resto de instalaciones e infraestructuras a ocupar 5, 2 hectáreas de superficie. Para su construcción se requerirá el movimiento de unos 50.000 metros cúbicos de tierra, unas 120.000

toneladas de material que se aprovecharán en la propia obra.

La actuación se está llevando a cabo a través de la empresa adjudicataria del servicio de aguas de Ólvega, una unión temporal de empresa formadas por las empresas OCR Medio ambiente y AUDECA. Esta entidad comenzó la ejecución de los trabajos a principios de año, tras varios años de desarrollo del proyecto de ingeniería y diseño de la actuación.

En la actualidad se está fina-

lizando el movimiento de tierras y han comenzado las labores de impermeabilización. El plazo de ejecución previsto es de 18 meses, por lo que se prevé que esté en funcionamiento para el año 2025, como un recurso más, de gran importancia, para los vecinos e industria del término municipal de Ólvega.

Además, el Ayuntamiento está actualmente promoviendo la ampliación del sistema de regulación de la red de abastecimiento de agua en el término municipal.

#### Las Cortes piden la concentración parcelaria para Rollamienta

SORIA

Las Cortes de Castilla y León solicitarán a la Junta la realización de la concentración parcelaria en Rollamienta. La procuradora del PSOE por Soria, Judith Villar, defendió ayer una Proposición No de Ley (PNL) que contó con el apoyo del resto de los grupos en las Cortes.

El perímetro de la zona de concentración parcelaria afecta a una superficie de 1.868 hectáreas, según lo publicado en la página web de la Junta de Castilla y León. La concentración parcelaria de Rollamienta ha sido solicitada por los agricultores y ganaderos del municipio. Según la página web de la Junta De Castilla y León, en la sección de Agricultura y Ganadería, actualmente se encuentra en fase de solicitud, pese a que el Ayuntamiento de Rollamienta ya realizó formalmente en el año 2020 la petición.

La pasada semana, la procuradora soriana consiguió el apoyo a otraPNL socialista para la realización, en este caso, de la concentración parcelaria de Borobia por parte de la Junta de Castilla y León. Este acuerdo contó con el apoyo unánime de todos los grupos después de 29 años de espera y cuatro peticiones tramitadas por parte del Ayuntamiento.

## Tierras del Cid ejecuta 80 proyectos con una inversión de 14 millones gracias a las ayudas de fondos Leader

La asociación aprueba un presupuesto de 376.158 euros para el funcionamiento de 2024

SANDRA GUIJARRO EL BURGO La Asociación Tierras Sorianas del Cid ha hecho balance del ejercicio de 2023 y da a conocer el presupuesto con el que contará este año para seguir trabajando. Celebró el pasado martes la asamblea general ordinaria a la que asistieron 49 de los 146 socios. En ella, se cerró el presupuesto del pasado año 2023 con una ejecución de 290.416 euros y se aprobó el presupuesto del año 2024 que asciende a 376.158 euros, tal y como explicó el gerente Javier Martín Olmos.

Durante el acto, también se perfiló el Plan de Trabajo y de Acción de Tierras Sorianas del Cid, que actualmente se centra, en gran parte, en la gestión de las ayudas Leader, que llevan desarrollando desde el año 2016. Este programa les ha permitido recibir un total de 5 millones de euros de fondos públicos y «en él se han ejecutado más de 80 proyectos con una inversión acumulada que se en-



Un momento de la asamblea. S. G.

cuentra cerca de los 14 millones de euros, un montante importante teniendo en cuenta los recursos con los que cuenta la asociación», señaló Martín Olmos. El pasado año, el grupo de Acción local centró su trabajo en la elaboración de la estrategia de desarrollo local LEADER y desarrolló «un gran esfuerzo a nivel comarcal basado en mesas de trabajo, talleres, encuentros con distintos colectivos». En palabras de Martín Olmos, se trató de «un trabajo amplio de recogida de información y de participación que permitió profundizar en el diagnóstico del territorio y plantear propuestas para avanzar hacia el futuro».

No obstante, la visión de las acciones desarrolladas por la asociación traspasan la esfera Leader. Actualmente, Tierras Sorianas del Cid se encuentra trabajando en un proyecto sobre vivienda financiado, desarrollado en paralelo junto a otras dos asociaciones de Cuenca y Teruel. Con él, «se pretende abordar desde una escala comarcal el análisis y las posibles soluciones al problema de la vivienda, que en el medio rural presenta tres grandes hándicap: la disponibilidad, lo poco asequible que resulta y las condiciones de habita-

bilidad precaria que presenta la vivienda», explicó Martín Olmos.

Por otro lado, el trabajo de este año también se enfocará en la energía y el apoyo a la asociaciones culturales de la comarca. La entidad forma parte de un grupo motor de transición energética y cuenta con un proyecto para dinamizar el tejido asociativo. Además, el gerente recordó que «la asociación trabaja activamente en el tema del emprendimiento apoyando a emprendedores y contribuyendo a generar cultura emprendedora desde edades tempranas trabajando con los centros educativos».

El nuevo programa de ayudas para proyectos empresariales parte de un fondo de 2.232.000 euros de fondos públicos hasta el año 2027, una cantidad que, en palabras del gerente, consideran insuficiente y que es inferior a lo gestionado en el periodo anterior. No obstante, desde Tierras Sorianas del Cid se encuentran «ilusionados pero conscientes de que los recursos de partida son escasos» y esperan que estos fondos «puedan crecer para poder apoyar más proyectos e iniciativas a nivel comarcal», puntualizó el gerente.

# Sacyl amplía a todos los sanitarios el retraso de su jubilación ante la falta de profesionales

• La Consejería de Sanidad de Alejandro Vázquez aumenta los supuestos y simplifica los trámites, como el que sólo se pida una vez y se renueve automáticamente, para captar al mayor números de trabajadores sanitarios

#### DIEGO GONZÁLEZ VALLADOLID

La Consejería de Sanidad extiende a todas las categorías profesionales incluidos enfermeros-los supuestos del Plan de Ordenación de Recursos Humanos para que los trabajadores del Servicio de Salud de Castilla y León que hayan alcanzado la edad de jubilación puedan seguir activos para paliar el «déficit estructural de personal». Entre sus medidas concretas, además, simplifica el procedimiento y resolución de la jubilación con el objetivo de «garantizar la actividad de prestación de los servicios sanitarios con la mayor eficacia y la continuidad asistencial en los centros e instituciones sanitarias»

El Boletín Oficial de Castilla y León (BOCYL) publicó ayer una nueva orden por la que el departamento dirigido por Alejandro Vázquez reconoce que transcurridos más de diez años desde la aprobación del Plan de Ordenación de Recursos Humanos, su finalidad y necesidades están «superadas» y «no resultan acordes» a los nuevos objetivos de preservación de la sostenibilidad del sistema de pensiones y de reducción de la temporalidad. También considera que no se ajusta a la modificación de la edad de jubilación forzosa introducida por la legislación en materia de Seguridad Social, al aumento de la esperanza de vida de la población o a la actual «situación problemática» de Sacyl.

Es por ello que la Consejería de Sanidad admite que los «supuestos» de ese plan son «netamente insuficientes» para paliar el «déficit estructural» de personal en Licenciados Especialistas y otras categorías asistenciales, así como para afrontar «los problemas en todas las categorías profesionales en zonas de dificil cobertura» y las necesidades organizativas «puntuales» de los centros e instituciones sanitarias

De esta forma, Sanidad recoge en las necesidades que justifica la continuidad de un profesional la imposibilidad de cobertura de la plaza vacante que deje el interesado o de cualquier otra de la misma categoría. También, para justificar la conveniencia de su continuidad se tendrá en cuen-



Enfermera en una habitación del Hospital Clínico Universitario de Valladolid. ICAL

ta «la especificidad de las funciones que realiza o el perfil profesional especialmente cualificado que presenta», más allá de la relevancia de las técnicas sanitarias que realiza, puestos que ocupe, o de los proyectos de investigación que lidere, como ocurría anteriormente. En cualquier caso se mantiene que la persona acredite la capacidad funcional necesaria para ejercer la profesión.

El otro punto clave en el documen-

to son las medidas de simplificación ante las «dificultades» de tramitación y resolución de las solicitudes, con el fin de reducir las «cargas» administrativas a los interesados y responder a las necesidades de profesionales con «celeridad». De esta forma, ya no será necesario el Informe-Propuesta de la Comisión Central establecido en el Plan de Ordenación de Recursos Humanos, mien-PASA A **PÁGINA SIGUIENTE** 

# El TSJ anula las nóminas de guardias de sanitarios entre 2018 y 2020

#### VALLADOLI

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León declaró nula de pleno derecho la Tabla XII de las respectivas órdenes de la Consejería de Sanidad de la Junta, por la que se dictan instrucciones para la elaboración de las nóminas del personal que presta sus servicios de guarda en los niveles de Atención Especializada y Primaria, así como en la Gerencia de Emergencias Sanitarias, de los años 2018, 2019 y 2020

El Tribunal las anula porque solo incluye entre las retribuciones básicas del personal con nombramiento de licenciada con título de especialista en Ciencias de la Salud, los trienios, cuando, además, «debe incluir el sueldo asignado a cada categoría en función del título exigido para su desempeño y las pagas extraordinarias, manteniendo las retribuciones complementarias previstas en dicha Tabla en cuanto incluyen el complemento de atención continuada», el complemento acuerdo marco y la productividad fija, según el fallo de la sentencia difundida ayer por el TSJCyL y recogida por Ical, que da la razón a la parte demandante después de que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Valladolid hubiera rechazado los argumentos de esta misma trabajadora, anulando la resolución del 4 de mayo de 2023 de la Directora Gerente de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León.

La sentencia condena a la Admi-

nistración regional a abonar esas retribuciones básicas a la recurrente, que podría abril ahora jurisprudencia, durante el periodo que ha prestado servicios con los intereses legales correspondientes.

La anulación se produce porque tanto la legislación básica como el Estatuto Jurídico del Personal Estatutario del Servicio de Salud de Castilla y León «imponen que el personal estatutario temporal, entre el que se encuentra el personal eventual que realiza guardias, perciba la totalidad de las retribuciones básicas y complementarias que correspondan a su nombramiento y que se estructuren en retribuciones básicas y complementarias».



MUNDO AGRARIO

Todos los lunes en su kiosko

#### VIENE DE **PÁGINA ANTERIOR**

tras que la gestión y tramitación de las solicitudes de prolongación de la actividad corresponderá a la Dirección General competente en materia de personal, siendo el titular de la Gerencia Regional de Salud el que dicte la resolución motivada por los informes de la Gerencia del centro, que contendrá la justificación detallada de las circunstancias, o institución sanitaria en la que el solicitante preste servicios y de la Dirección General con competencias en materia de personal.

En el caso de que el informe sea desfavorable a la prolongación, la Gerencia del centro deberá motivar debidamente que no concurren ninguno de los supuestos establecidos y si la estima por la necesidad de profesionales podrá solicitar informe de la Dirección General de Asistencia Sanitaria.

Una vez que haya transcurrido el período inicial de un año, la autorización para la prolongación de la permanencia en el servicio activo será prorrogada anualmente de forma automática, sin necesidad de solicitud del interesado, siempre que subsistan las circunstancias que dieron lugar a su concesión. Además, deberán subsistir las circunstancias que dieron lugar a su concesión y no concurran supuestos de desestimación apreciados por la Gerencia del Centro o Institución en que el solicitante preste servicios. Si fuese así, deberá remitirse el correspondiente informe justificativo des-

Esta orden está ya vigente desde su publicación en el BOCYL y hasta que se apruebe un nuevo Plan de Ordenación de Recursos Humanos de Sacyl. Además, afectará también a las solicitudes que estén en tramitación. Contra la misma se puede interponer recurso de reposición en el plazo de un mes ante este mismo órgano, o bien directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, con sede en Valladolid, en el plazo de dos meses.



# Tres de cada cuatro beneficiarios de las ayudas a la vivienda son españoles

La Junta abona la totalidad de las subvenciones / Suárez-Quiñones dice que los extranjeros que las reciben están en Castilla y León de forma «legal» y aportan «población y trabajo»

#### JOSÉ JAVIER ÁLAMO VALLADOLID

La Junta aporta la totalidad de las ayudas destinadas al alquiler de la vivienda. Los 18.456 beneficiarios cobraron la cantidad que les corresponde entre el lunes y el martes. El número de solicitantes aumentó hasta 27.287, lo que supone 2.556 más que en la convocatoria correspondiente a 2022. El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, destacó el trabajo realizado por el Ejecutivo regional para que las personas que se benefician de estas ayudas hayan cobrado ya el dinero integramente.

De los 18.456 beneficiarios que han recibido las ayudas para el alquiler de vivienda, 10.999 son mujeres y 7.457 hombres. El consejero indicó que este dinero que han ingresado esta semana les llega también a familias numerosas, a personas que presentan alguna discapacidad y también a quienes tienen su residencia en el medio rural.

Suárez-Quiñones indicó también que tres de cada cuatro beneficiarios son españoles (13.946) y el resto extranjeros (4.510), lo que supone un 75.56% y un 24.44% respectivamente. En este sentido, el consejero indicó que los extranjeros que han recibido estas ayudas se encuentran en Castilla y León con permiso de residencia, de forma «legal». «Aportan población y trabajo a la Comunidad», señaló Suárez-Quiñones, quien dijo que los extranjeros que reciben estas ayudas realizan una actividad.

La Junta tiene previsto revisar el procedimiento de renovación que ha aplicado este año tras la presentación de las solicitudes. Suárez-Quiñones indicó que las personas que reciben estas ayudas tienen que demostrar que cumplen las condiciones exigidas. «Tenemos que gestionar el dinero público con mucha pulcritud». El consejero resaltó el hecho de que este año se han podido resolver y pagar todas las ayudas con un mes de antelación al plazo estimado que era de seis meses, y también destacó que buena parte de los solicitantes no han tenido la necesidad de aportar los recibos junto a la solicitud, con lo que el Ejecutivo regional ha visto cómo disminuía el trabajo administrativo.

Durante la presentación de los datos de las solicitudes recibidas y el número de beneficiarios que ya han recibido la ayuda, Suárez-Quiñones, acompañado por la directora general de Vivienda, María Pardo, y por la delegada territorial de la Junta en Valladolid, Raquel Alonso, avanzó que en la siguiente convocatoria se

tendrá en cuenta será el límite de la renta que abona el solicitante, fijada en 550 euros para la población urbana y 450 euros para las personas que residen en el medio rural. El consejero añadió que las ayudas de la Junta no son generales para todos los arrendatarios ya que conceden un objetivo de carácter social para que puedan llegar a las personas que tengan más necesidades.

La resolución de las ayudas a la vivienda correspondientes a 2023 se publicó el pasado 6 de junio en el Boletín Oficial. El consejero destacó que en esta ocasión no hay lista de reserva y añadió que las personas que no recibirán estas ayudas no se encuentran al corriente de pago con la Seguridad Social y la Agencia Tributaria. El consejero indicó que no se puede escalar de forma permanente en estas ayudas porque los recursos son «finitos».

#### **MODIFICACIONES**

Suárez-Quiñones dijo que en próximas convocatorias se plantearán modificaciones, entre las que podría estar un aumento progresivo para las personas que menos ingresos tengan, sin concretar la posibilidad de ampliar el límite máximo de las rentas, fijado en 550 euros al mes, ante el encarecimiento del mercado del

alquiler. La cuantía media de estas ayudas es de 2.203 euros y hay que tener en cuenta que el porcentaje de la cuota de alquiler que se sufraga con la subvención no es igual en todos los casos. La ayuda es del 50% si es de carácter general, se amplía al 60% si los beneficiarios son jóvenes que no han cumplido 36 años y el 75» si la vivienda de los jóvenes se encuentra en el medio rural.

Suárez-Quiñones destacó las 106 ayudas para alquiler de habitaciones, una modalidad que se incluyó como novedad, así como las 3.281 a familias en las que se encuentra al menos una persona que presenta algún tipo de discapacidad y las 177 repartidas para afrontar situaciones de «vulnerabilidad sobrevenida», que implica que sus ingresos se han reducido un 20% en un breve periodo de tiempo.

Por otra parte, los jóvenes que han percibido el Bono Alquiler Joven del Gobierno reciben hasta el 40% de la diferencia entre la renta y 250 euros con un límite del 75%. Así lo señaló el consejero, quien insistió en que descartan suplementar esta ayuda. «Fue ideada por el Gobierno a espaldas de las comunidades autónomas, es desorganizada, sin ningún tipo de concierto y sin presupuesto suficiente del Gobierno».

## El Gobierno recela de Castilla y León para asumir la gestión del IMV

VALLADOLID

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, pidió ayer que el Gobierno transfiera a Castilla y León la gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV) en las mismas condiciones que País Vasco y Navarra, pero chocó con la posición de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, que según apuntó Blanco «no fue muy receptiva inicialmente» a esta demanda, en base a varias sentencias judiciales, que aluden al régimen especial de los dos territorios forales.

Saiz recibió a la consejera en Madrid en lo que supuso una «primera toma de contacto», que se produjo tras solicitar en noviembre la Comunidad una reunión con ella para abordar el IMV, puesto que Isabel Blanco señaló que Castilla y León «no puede ser una comunidad de segunda». «Castilla y León sabe gestionarlo», dijo, y añadió que tiene la Renta Garantizada de Ciudadana, prestación propia de la Comunidad, es-

ta vinculada a la inserción laboral y la eliminación del absentismo escolar, por lo que expresó su «preocupación» con que el Ingreso Mínimo Vital no lo esté.

En ese sentido, Isabel Blanco señaló que la ministra les emplazó a seguir trabajando en el futuro. La Comunidad plantea que el Gobierno les transfiera la financiación para que la Comunidad asuma su tramitación, algo que insistió es «perfectamente posible», pese a las dudas de la ministra, en virtud de los informes propios que maneja el Ejecutivo autonómico. Además, con ello, señaló que se mejorará la coordinación entre las dos ayudas, puesto que indicó en algunos casos han tenido que complementar la cuantía del IMV al ser menor que el de la Renta de Ciudadanía.

Fuentes del Ministerio señalaron que Elma Saiz destacó durante el encuentro el «compromiso de colaboración» del Gobierno con las comunidades para «fortalecer» los siste-



La ministra Elma Saiz y la consejera Isabel Blanco tras la reunión. ICAL

mas de protección a las personas en situación de pobreza y exclusión social. Además, añadieron que hizo una llamada a la corresponsabilidad de las autonomías «que pueden complementar la cuantía del IMV, aumentar su renta mínima o ampliar los colectivos a los que se dirige, garantizando un nivel de ingresos más digno y acorde a las necesidades de cada territorio», informa Ical.

Desde que se puso en marcha en 2020, cerca de 37.000 familias de Castilla y León han recibido el IMV, beneficiando a un total de 110.000 personas, de las cuales el 43,6% son menores. Esto ha supuesto un desembolso de 475 millones de euros en la Comunidad. En paralelo, la cobertura de la Renta Garantizada de Ciudadanía, una prestación anterior de Castilla y León, descendió un 80% en este tiempo, pasando de 9.313 hogares beneficiados en 2020 a 1.748. La nómina destinada a cubrir estas prestaciones descendió de 4,47 millones en mayo de 2020 a 816.914 euros en mayo de 2024.

# Las Edades unen Galicia y Castilla y León

Mañueco elogia la voluntad integradora entre las autonomías para ser útiles a sus ciudadanos en vez de «levantar muros» al compartir la exposición 'Hospitalitas'

#### VALLADOLI

'Hospitalitas' de las Edades del Hombre ya se expone en Santiago de Compostela. El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, elogió ayer la voluntad integradora entre la Comunidad y Galicia para ser útiles a sus ciudadanos, «tender caminos y puentes» en vez de «levantar muros» en su unión para compartir en 2024, la exposición de las Edades del Hombre, con sedes en Villafranca del Bierzo y Santiago de Compostela.

En su intervención en la inauguración de la exposición 'Hospitalitas. La Gracia del Encuentro / A Graza do Encontro' de la Fundación las Edades del Hombre en Santiago de Compostela, tras la apertura hace una semana en Villafranca del Bierzo, Fernández Mañueco puso en valor la relación de vecindad que une a Castilla y León y Galicia, marcada por «seculares vínculos, afectos y un legado en común», además de compartir «raíces y valores», según recogió Ical.

Recordó el presidente de la Junta el protocolo que firmó el pasado mes de diciembre con su homólogo gallego, Alfonso Rueda, y con la Fundación Edades del Hombre en O Cebreiro, Lugo, para la XXVII Edición de esta exposición en Villafranca del Bierzo y Santiago de Compostela, entre junio y octubre de 2024.

En este punto, destacó que la muestra en Villafranca del Bierzo fue inaugurada por el rey, «que no falla» en su asistencia a la apertura de las Edades del Hombre, momento que aprovechó, cuando hoy se cumplen diez años de su llegada a la Jefatura del Estado, para trasladar su felicitación y desearle larga vida como monarca, así como darle las gracias por «su generosidad» y defensa de la «libertad, la igualdad, la solidaridad y la Constitución».

Se detuvo en reconocer a la muestra de las Edades del Hombre como «una de las más brillantes iniciativas para mostrar el patrimonio a las generaciones» presentes y futuras y en destacar que se tra-



Los presidentes de la Junta de Castilla y León y la Xunta de Galicia junto al obispo de Burgos, ayer en Santiago. ICAL

ta de un fenómeno cultural, pero también turístico y «una herramienta» que sirve para fijar población y dinamizar el mundo rural.

#### DOCE MILLONES

Así, subrayó que más de 12 millones de personas han visitado la exposición en las ediciones celebradas. Es por ello que, tras felicitar a la Fundación Las Edades del Hombre, apostó por «mimar y cuidar» el patrimonio.

Tuvo un recordatorio para José Velicia, el sacerdote que puso en marcha este proyecto en el año 1988, y recordó su frase: «Anhelaba pan amasado por muchas manos», para afirmar que así lo puso de manifiesto cuando firmó el protocolo con la Xunta de Galicia, en un deseo que «se ha cumplido» al compartir esta edición ambas comunida-

des. La exposición permanecerá abierta al público hasta el próximo 27 de noviembre en sus dos escenarios.

'Hospitalitas', la XXVII edición del proyecto expositivo de Las Edades del Hombre, desembarcó ayer en Galicia con la inauguración de la muestra en la Catedral de Santiago de Compostela y en el Monasterio de San Martín Pinario, que hasta el próximo mes de noviembre albergarán 170 obras de arte sacro con las que se completa el relato que se puede contemplar desde el pasado miércoles en la sede de Villafranca del Bierzo, en León.

La hospitalidad, entendida no solo como atención hospitalaria sino como caridad, acogida y solidaridad, es el eje vertebral de una muestra que ilumina la meta del Camino y que promueve, como nunca antes, el intercambio cultural entre las comunidades de Galicia y Castilla y León.

Con el subtítulo 'La gracia del encuentro / A graza do encontro', la exposición en su estancia en Galicia se estructura en nueve ámbitos, el primero de ellos en la cripta de la Catedral de Santiago de Compostela y los ocho restantes, en el Monasterio de San Martín Pinario, a a apenas tres minutos andando del templo. En todos ellos se escucha la música del compositor zamorano David Rivas, que ha compuesto para estos espacios 33 piezas que configuran 130 minutos de música.

Con el lema *'Santiago apóstol y peregrino'*, el primer ámbito hace hincapié en la presencia en Compostela de la tumba apostólica, y profundiza en la tradición jacobea con la evolución iconográfica de un apóstol.

# Mañueco acusa a Montero de «jugar con las cartas marcadas» con la financiación

#### VALLADOLID

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, acusó ayer a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de «jugar con las cartas marcadas» al realizar una «negociación por detrás» sobre la denominada financiación singular, a la que calificó de «oscura y sin ningún tipo de transparencia» de la que no han dado «ningún tipo de explicaciones». El jefe del Ejecutivo autonómico ase-

guró que el Gobierno de España quiere «romper la igualdad de todos los españoles» y dar «privilegios económicos» a sus socios «radicales y separatistas» a los que ya ha dado «privilegios políticos» en forma de anmistía, aseguró en declaraciones que recogió Ical.

Durante su presencia en la inauguración de la exposición *'Hospitalitas. La Gracia del Encuentro / A Graza do Encontro'* de la Fundación las Edades del Hombre en la capital gallega, Santiago de Compostela, Mañueco afirmó que el modelo de financiación es «viejo y malo» pero aseguró que al igual que la amnistía sirvió para que Sánchez «se atornillara» en la Moncloa, el modelo de financiación singular que quiere pactar con sus socios busca «conseguir la presidencia de la Generalitat».

«Cualquier modelo de financiación singular supone un robo para Castilla y León, porque de lo que tenemos que hablar es de la prestación de servicios públicos. Todas las personas que viven en España somos iguales en derechos y también en servicios públicos y tenemos que tener la misma sanidad, la misma educación, los mismos servicios sociales y la misma atención a los mayores», remarcó.

El presidente del Ejecutivo autonómico se mostró «totalmente en contra» de una financiación singular para Cataluña al mismo tiempo que auguró acciones judiciales porque «cada presidente defenderá los intereses de cada comunidad autónoma, como hemos hecho siempre y como hacen otros presidentes del Partido Socialista».

#### La Junta suma 23 millones para el déficit del transporte público

#### VALLADOLID

La consejera de Movilidad y Transformación Digital, María González Corral, anunció ayer que el Consejo de Gobierno aprobaráhoy 23 millones de euros para cubrir el déficit de explotación del transporte público en la Comunidad. González Corral participó en una mesa sobre los retos del sector en Valladolid, dentro de la celebración de la Asamblea General Ordinaria de la Federación Castellano y Leonesa de Transporte en Autobús (Fecylbus), junto al presidente del Departamento de Viajeros del Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), Rafael Barbadillo. Los 23 millones se suman a los 11,7 que ya se anticiparon entre diciembre y abril de este año para los primeros meses de 2024.

La titular de Movilidad y Transformación Digital recalcó que el 63% de las líneas tienen menos de 5.000 viajeros al año y más del 90% de las concesiones son deficitarias, lo que lleva a la Junta a ayudar al sector para que sus servicios lleguen a todos los ciudadanos, informa Ical.

#### Tudanca rescata la ley de Igea de derechos del final de la vida

#### VALLADOLID

El Grupo Parlamentario Socialista rescató ayer, con la firma de su portavoz, Luis Tudanca, la proposición de Ley de derechos y garantías en el proceso de las personas al final de la vida que en su día presentó el entonces gobierno de coalición de PP-Cs y después el exvicepresidente y actual procurador del Grupo Mixto, Francisco Igea, que no llegó al pleno porque los actuales socios la pararon en la Comisión de Sanidad.

Tudanca explicó, en rueda de prensa, que el contenido de la ley es el mismo de la iniciativa de Igea, con quien lo ha hablado, con la inclusión de las enmiendas que presentó el Grupo Socialista en su frustrada tramitación para regular el derecho a ser atendidos para que el final de la vida sea lo más digna y los profesionales tengan protección. «Nada tiene que ver con la eutanasia», aseveró en declaraciones que recogió Ical.

El líder de la oposición advirtió a Mañueco, que ya no tiene «excusa» porque la firma él como portavoz socialista.

# La UVA, la que más gasta por alumno

Cada plaza le cuesta 7.985€ frente a la Usal, la más cara en precios públicos pero quinta en gasto con 7.022 / Más del 20% del profesorado de ambas universidades se jubila en 5 años

#### SANTIAGO G. DEL CAMPO

VALLADOLID

La Universidad de Valladolid (UVA) es la que más gasta por alumno en Castilla y León, una media de 7.985 euros por curso, mientras no es la más cara, sino la cuarta en el ranking de los precios de matrícula, con 1.151 euros. Es la situación inversa a la Universidad de Salamanca (Usal), que mientras sí es la más cara en precios públicos, una media de 1.288 euros por alumno, ocupa el quinto lugar en gasto, con 6.937 euros por plaza.

Es una de las principales conclusiones del estudio Las universidades españolas. Una perspectiva autonómica. 2024', publicada ayer por la Fundación CYD (Conocimiento y Desarrollo) y con datos referidos al curso 2021-2022, que apunta a estas dos universidades, las de Salamanca y Valladolid, como las dos con más peso relativo en la Comunidad. Entre las dos copan prácticamente la mitad del tejido universitario regional con el 49% de los graduados, el 59% del profesorado y en torno al 54% tanto de matriculados como de titulaciones.

El estudio otorga al sistema universitario presencial de Castilla y León el quinto lugar de España en términos de matriculados (6,1% del total); de graduados (6,7%); de profesorado (6,5%) y de titulaciones (7,8%). Respecto a la de Valladolid, supone el 21,2% de los egresados de la Comunidad, el 23,5% de las titulaciones, el 24,9% de los matriculados y el 29,2% del Personal Docente e Investigador (PDI).

«La Universidad es una institución que debe estar en continua evolución, para adaptarse cada año a las nuevas demandas de la sociedad» asegura la consejera de Educación, Rocío Lucas, con motivo de la publicación del estudio de la Fundación CYD. «Debe ser un reto para los poderes públicos de nuestra Comunidad el estar a la altura a través de una oferta educativa universitaria cada vez más cualificada».

Castilla y León es la quinta región con mayor tasa de rendimiento y la cuarta con mayor tasa de idoneidad, señala el informe. También es la tercera región con más proporción de estudiantes internacionales y la sexta con mayor incremento de alumnos matriculados.

#### **MATRICULADOS**

La Usal es la primera universidad de Castilla y León en número de matriculados universitarios, teniendo en cuenta los de grado, máster oficial y doctorado, un 29,5% del total autonómico. La UVA es la segunda, con el mencionado 24,9%, mientras León es la tercera con el 12%. y la UBU la cuarta con el 9%.

Respecto a la evolución, la UVA baja un 1,2% el número de matriculados desde el curso 17-18, mientras la Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC), también e Valladolid, es la que más sube en el mismo periodo, un 115,4%, seguida de la Universidad Católica de Ávila (UCAV) con el 61,2%. La Usal se queda en un discreto número positivo del 1,3%, mientras bajan más que la UVA la Universidad de León (-5,2%) y la Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA), un -5,4%.

De nuevo la Usal ocupa el primer lugar en otro de los parámetros, al ser la que más titulaciones oferta de Castilla y León, el 30,2%. UVA es la segunda que más, con el 23,5%. La Uva incrementó sus titulaciones un 13,8% desde el curso 2017-2018 al curso del informe, mientras la

#### RANKING REGIONAL

Matriculados. Castilla y León es la segunda comunidad de España con más porcentaje de matriculados en ciencias sociales y jurídicas, por encima del 40%, solo por debajo de Madrid, y la segunda con menor proporción de matriculados en ingeniería, industria y construcción. Es la tercera con menor proporción de egresados en STEM

Internacionales. Es la tercera región con más proporción de estudiantes internacionales, el 12,8%, frente al 10% nacional. También la tercera con más docentes e investigadores de nacionalidad extranjera (5,1%).

Género. Es la cuarta comunidad con más presencia relativa de mujeres entre los matriculados, un 56,5%, y también la cuarta con más presencia relativa de profesoras, un 45,8%

Crecimiento. Es la quinta comunidad autónoma con mayor crecimiento de titulaciones en cinco años,

Usal lo hizo un 9,9%. Las dos se sitúan a distancia de la que más repuntó su oferta de titulaciones, la IE Universidad, con campus en Segovia, que lo hizo en un 52,9%.

Uno de los datos más dispares entre las universidades de Castilla y León es la edad media de su profesorado, ya que mientras la UVA y la Usal son las que cuentan con la edad media más alta del personal docente e investigador (las dos con 50,7 años), la institución universitaria con el profesorado más joven es la Universidad Católica de Ávila (Ucav), con 43,5 años. Si se habla de la primera con PDI con 60 y más años, es la Usal (23,8%). La Universidad de León es la segunda, con el 21,5% de PDI por encima de los 60 años, y la UVA la tercera con el 20%. Es el porcentaje de PDI que se jubilará en un margen de 5 años.

En cuanto al perfil de los estudiantes, Castilla y León es la cuarta con más presencia relativa de mujeres entre los matriculados en sus universidades (56,5%), entre las cuatro tanto con más porcentaje de matriculados como de titulados de nacionalidad extranjera (12,8%) y es la cuarta con más proporción de titulados en máster.

Por ámbitos de estudio, destacan los estudiantes de negocios, administración y derecho, con el segundo porcentaje más alto de España, y los de artes y humanidades, con el tercero. En cambio es la segunda comunidad con menos proporción de matriculados en ingeniería, industria y construcción, lo que influye en que sea la tercera con menor proporción de egresados en STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics).

También destaca Castilla y León en que es la tercera con más proporción de estudiantes internacionales sobre el total de estudiantes universitarios matriculados (12,8% frente al menos del 10% del conjunto de España).

#### 30 meses de cárcel por forzar a una menor a masturbarle en Burgos

BURGOS

La Audiencia provincial de Burgos ratifica el fallo de primera instancia y ratifica la condena a dos años y seis meses de cárcel para un hombre de nacionalidad dominicana y con residencia ilegal en España por un delito de abusos sexuales cometido sobre una menor de 14 años.

El 17 de febrero de 2021, a María, la víctima una amiga y su novio la convencieron para que se saltase las clases y se dirigieron a la vivienda del novio donde coincidieron con un amigo de éste, Evaristo, que ya sabía desde la víspera que María podría acudir a ese domicilio y que tenía 14 años. En un momento dado logró quedarse a solas con María en un cuarto donde con ánimo libidinoso la agarró besándola y tocando su zona genital, culo ypecho, levantando su camiseta y sujetador, besándola en el pecho. Después cogió la mano de María, colocándola en su pene, moviendo su mano para que le masturbase, llegando a eyacular, manchando los pantalones y camiseta de María, quedando impregnada la mano de ella de semen.

#### Cazado volando un dron en la Catedral de Burgos en el día del Parral

Volar un dron sobre una zona po-

blada no es un juego de niños. Es una actividad regulada y, como tal, sometida al cumplimiento de una serie de requisitos y autorizaciones. La picaresca vale de poco ante la tecnología, como prueba la efectividad de la Policía Nacional de Burgos que cazó infraganti al piloto de un dron que había aprovechado que el 7 de junio medio Burgos se encontraba celebrando la festividad del Curpillos y el Parral en la Quinta para echar al volar su dron sobre la Catedral con el centro de la ciudad casi vacío. Hay que destacar que la Seo es Patrimonio de la Humanidad y cabe recordar que en julio de 2020, en plena pandemia, un aparato similar se estrelló contra la fachada. En este caso, el piloto se topó con que el Servicio de Seguridad y Protección Aérea UAS, que opera en la ciudad se percató del vuelo no autorizado del dron gracias al sistema de detección de Aeroscope. Las patrullas localizaron al dron en pleno vuelo e identificaron a su piloto, que fue denunciado.

## La Universidad de Burgos detecta cobros de hasta 10.000€ por matrículas de doctorado

#### **DIEGO SANTAMARÍA BURGOS**

Fue un director de tesis de la Universidad de Burgos (UBU) quien dio la voz de alarma hace un par de meses. Le pareció cuanto menos extraño que una alumna de la Escuela de Doctorado, oriunda de Italia, se comunicara con él en perfecto castellano pese a desconocer el idioma. No tardó en comprobar que detrás había una empresa «intermediando» como si de una «asesoría» se tratase. Solo por el papeleo que conlleva la matriculación, la estudiante desembolsó 10.000 euros cuando las tasas públicas rondan los 450 euros anuales con el fin de favorecer el «acceso libre e igualitario» a los campus de Castilla y León.

«Los trámites de la Universidad

son muy sencillos», apunta el vicerrector de Investigación, José Miguel García, pese a ser consciente de que muchos alumnos extranjeros «no conocen el procedimiento». Por eso, precisamente, se puso en contacto con los docentes de la Escuela de Doctorado para hacer hincapié en el «acomte tipo de prácticas quizá no ilícitas pero sí completamente amorales.

La cuestión es que, una vez detectado el primer caso, los directores de tesis se han topado con otros cuatro similares. Existe, además, un denominador común: los cinco alumnos son de origen italiano. Lo más llamativo del asunto es que estos estudiantes, como tantos otros de terceros paí-

ses, no dominan el castellano. Por eso, lo habitual es que las comunicaciones con el personal docente se produzcan en inglés. Sin embargo, resulta cuanto menos extraño que muchas de las respuestas que dan los doctorandos son «demasiado rápidas» y en un español sumamente perfecto como para haber empleado un traductor.

Teniendo en cuenta que el primer caso permitió destapar la existencia de al menos una empresa que se dedica a cobrar una «cantidad desorbitada» por gestionar matrículas universitarias, todo apunta a la existencia de una red cuyo abanico podría ir mucho más allá. Lo de traducir las comunicaciones entre profesores y alumnos tendría un pase, pero preocupa -y con razón- el hecho de que la prestación de estos servicios se extienda a la realización de trabajos. Eso, supondría un fraude en toda regla y conllevaría, como mínimo, un expediente disciplinario. Con la máxima cautela, García in-

siste en que la investigación abierta tiene carácter «preventivo» para evitar que «esto vaya a más». De momento, «todo son conjeturas» aunque no queda más remedio que permanecer ojo avizor. En principio, la UBU no tiene constancia de que otras universidades hayan vivido episodios parecidos, aunque se comunicará lo sucedido a la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) para «ver si alguien sabe algo de esto». Lo que resulta evidente es que si una empresa llega a tanto, el alumno difícilmente podrá sacarse el doctorado porque es «casi imposible que no te pillen». Sin ir más lejos, la lectura de la tesis sería una prueba de fuego ideal para detectar trampas.

### **DEPORTES**

# «Mi primera opción»

**FÚTBOL.** Lupu asegura que si sigue en Segunda RFEF se decantaría por el Numancia para la próxima temporada / Carlos González todavía no ha decidido dónde jugará

#### FÉLIX TELLO SORIA

Andrei Lupu tiene encima de la mesa la oferta de renovación del C.D. Numancia para seguir la próxima temporada en Los Pajaritos y el delantero está valorando la posibilidad de continuar como rojillo. «El Numancia es mi primera opción, dependiendo de si tengo ofertas de Primera Federación», comentaba el jugador desde Rumania, donde está disfrutando de las vacaciones junto con sus abuelos maternos.

El Numancia está renovando a los pesos pesados de la pasada campaña y uno de los objetivos es contar con su goleador Lupu para darle forma a la punta del ataque. Sus quince goles del ejercicio pasado le avalan y desde la entidad numantina hace ya unas fechas que se le formulaba la oferta para seguir como rojillo. Ahora es el futbolista el que tiene la última palabra.

Lupu reconoce que en Soria se siente como en su casa y que en las dos temporadas de numantino «he sido feliz». Queda la duda de si el ariete cumplirá una tercera campaña en Los Pajaritos, aunque parece claro que si sigue en Segunda Federación su apuesta será por el club numantino.

El atacante, que hace unas fechas fue operado en uno de los de dos de la mano, regresará el lunes de Rumania y será la próxima semana cuando se siente con su represen-



Lupu decidirá en breve sobre la oferta del Numancia. MARIO TEJEDOR

tante para valorar las diferentes opciones de cara al futuro.

El Numancia quiere que siga y apostar por Lupu para que continúe siendo la referencia en la línea ofensiva. El hispano rumano fue el máximo goleador numantino el ejercicio pasado con quince goles, a pesar de los problemas físicos que arrastró prácticamente durante todo el campeonato. La sociedad formada entre Lupu y Bonilla dio muchas ale-

grías a los numantinos y el objetivo es que siga unida para la Liga 2024-2025.

La dirección deportiva del Numancia ya ha confirmado la continuidad de hasta ocho efectivos de la temporada pasada como son Dorronsoro, Diego Royo, De Frutos, Mpustapha, Bonilla, David Sanz (regresa tras su cesión en el Unión Adarve), Sanchidrián y Ribeiro.

Álex Huerta también ha propues-

to la continuidad como rojillo a Carlos González y es el atacante el que tiene que decidir. «Con el Numancia tengo muy buena relación y sólo puedo tener palabras de agradecimiento hacia el club. En Soria he sido feliz, pero ahora estoy de vacaciones y no sé done jugaré la próxima tem-

► AITOR CALLE El C.D. Numancia se ha encontrado con una gran competencia para que Aitor Calle sea su entrenador la próxima temporada. Y es que otros clubes como Amorebieta, Real Unión y UD Logroñés también está interesados en la contratación del técnico vasco para el siguiente curso. 'Novias' no le faltan al bilbaíno después de anunciar que no seguiría en el banquillo de Las Llanas para dirigir al Sestao River. El nuevo presidente del Numancia, Patricio de Pedro, confirmaba el lunes en su presentación como responsable rojillo que Aitor Calle es una de las opciones que integran la terna de candidatos para dirigir al equipo en el ejerci-

Calle es un entrenador con prestigio en Primera y Segunda Federación, categorías en las que ha dirigido a conjunto como el Haro Deportivo y el Sestao River. Con el Sestao lograba el ascenso a Primera Federación el curso pasado y esta campaña que finalizaba recientemente lograba la permanencia.

#### **PRETEMPORADA**

#### Ocho partidos para preparar el debut liguero

El C.D. Numancia ya conoce el calendario de partidos de pretemporada antes del inicio de la Liga que arrancará entre el 31 de agosto y el 1 de septiembre. Los rojillos jugarán un total de ocho partidos de preparación desde el 31 de julio al 24 de agosto. El choque estrella del verano será el que disputen ante el Atlético de Madrid en El Burgo de Osma, encuentro para el que todavía no hay fecha confirmada. Además del conjunto colchonero, los rivales del Numancia durante la pretemporada serán Teruel, Unionistas, Calahorra, Alavés B, Ponferradina, Izarra y Tudelano. La plantilla numantina comenzará los entrenamientos de pretemporada el 16 de julio y primer choque amistoso programado será en Ólvega el 31 de julio. La pretemporada del Numancia recorrerá diferentes localidades de la provincia como Ólvega, Navaleno, Quintana Redonda o El Burgo de Osma. Los sorianos también jugarán fuera de la provincia de Soria, concretamente en Calahorra, Estella y Tudela. La presentación del Numancia 2024-2025 tendrá lugar en Los Pajaritos ante la Ponferradina el 14 de agosto.

# La BTT Urbión congrega a más de 600 ciclistas

**CICLISMO.** La prueba, que se celebra de viernes a domingo, discurre por Covaleda, Vinuesa, Molinos, Duruelo y Salduero

SOF

La comarca de Pinares se convierte nuevamente en el escenario principal de una de las carreras de ciclismo de montaña más reconocidas a nivel nacional. La décimo sexta edición de la BTT Urbión se celebrará este fin de semana, del 21 al 23 de junio, en las localidades de Covaleda, Vinuesa, Molinos de Duero, Duruelo de la Sierra y Salduero.

«Este evento reúne a más de 600 participantes que agotaron las inscripciones en tan solo una hora», detalló Andrés Cámara, responsable del Club Deportivo Xtrem Covaleda y organizador de la carrera. A lo largo de los tres días de competición, participarán un total de 680 ciclistas provenientes de distintos puntos de España, así como algunos deportistas internacionales. Castilla y León es la Comunidad con mayor representación, con un 24,6% de los participantes. «Además, más de 300 voluntarios locales son los responsables de que todo salga adelante un año más», destacó Juan Ramón Soria, alcalde de Vinuesa y representante de la comarca de Pinares.

La prueba, que ayer se presentó en la Diputación de Soria, consta de tres



Momento de la presentación BTT Urbión que se celebra este fin de semana. DIPUTACIÓN DE SORIA

etapas con diferentes características técnicas, donde cada participante deberá demostrar su destreza en la montaña. La primera etapa, el 'Gran Premio Fonté', comienza en Vinuesa y es una de las carreras más destacadas, realizándose la noche del viernes. El recorrido es de 25,5 kilómetros con 400 metros de desnivel, mayormen-

te por senderos creados específicamente para la carrera

El sábado se disputará el segundo recorrido, 'Premio Agua Montepinos', considerada una de las etapas reinas, con 68 kilómetros y 1500 metros de desnivel. Este trayecto atraviesa todos los pueblos participantes, con salida y meta en Vinuesa. «El río Duero guia-

rá a los deportistas durante todo el recorrido», explican los organizadores.

Finalmente, la última etapa del domingo, en memoria a Iván Herrero, cuenta con dos recorridos: uno largo de 43 km y otro más corto de 22 km, con un 89% del trayecto por sendas limpiadas por los voluntarios durante estos días.

### **ANUNCIOS BREVES**

#### **VENTA INMOBILIARIA**

SE VENDE cochera cerrada de 34m2 en Av. de Valladolid 7, junto al Chino y frente al bar Termancia, capacidad para 2 coches, 2 motos y almacenaje, con luz independiente, ideal para carga de vehículos eléctricos. 30.000 euros. 629 286 155.

#### **MOTOR**

601

SE VENDE Citroën C4 año 2008. 210.000 km. 5.000 euros. Tel. 630070931

sus anuncios llame al 975 21 20 63

#### **INUEVA FASE DE VIVIENDAS!**

1 DORMITORIO .... 95.000€... 2 DORMITORIOS .... 119.000€... 3 DORMITORIOS .... 160.000€... ADOSADOS .... 209.000€...



#### **TRABAJO**

701

NECESITO persona para ayudar en casa, tardes o mañanas (Lunes a Viernes), en Almenar (So-

#### **VARIOS**

901

SE VENDE radio cd-mn3 coche modelo Alanna, año 2006 (Seat Ibiza). Llamar al 622000129, de lunes a viernes por las mañanas v festivos todo el día.

sus esquelas Ilame al **975 21 20 63** 



#### FARMACIA DE GUARDIA

#### **Javier Alonso Martínez**

C/ Marqués de Vadillo, 3 Tel. 975.211.183

#### **EN LA PROVINCIA**

Del 17 al 23 de junio

ALMAZÁN. BURGO DE OSMA. ÓLVEGA, SAN ESTEBAN DE GORMAZ, COVALEDA, ARCOS DE JALÓN. SALAS DE LOS INFANTES (24 H.)

ALMENAR (HASTA LAS 22.00H.)

#### **FARMACIAS CON HORARIO AMPLIADO**

#### Celia Carrascosa Martínez

C/ Fl Collado, 46, Tel. 975,212,443 De lunes a viernes de 09.00 a 20.00 h.

Ma del Mar Lérida García C/ Valonsadero, 22. Tel. 975.230.709 De lunes a viernes de 09.00 a 22.00 h.

Ma Dolores Sánchez Barreiro Avda. Mariano Vicén, I. Tel. 975.211.989 De lunes a viernes de 09.00 a 20.00 h.

Ma Victoria Martínez Beltrán C/ Marqués de Vadillo, 3. Tel. 975.211.183 De lunes a viernes de 09.00 a 20.00 h.

#### Raquel Martínez García C/ La Teiera, 2. Tel. 975.211.834 De lunes a viernes de 09.00 a 20.00 h

Inmaculada González Gesteiro

De lunes a sábado de 10.00 a 22.00 h EMBALSE CUERDA DEL POZO

### AL 81.7% DE SU CAPACIDAD

#### EL TIEMPO / HOY

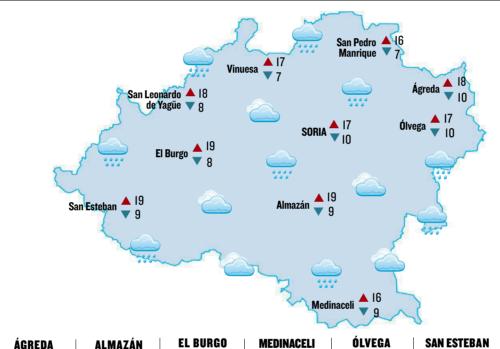

#### Máximas en descenso

Nuboso con nubosidad de evolución, con chubascos y tormentas, tenderán a remitir por la noche, localmente pueden ser fuertes y con granizo. Probabilidad de bancos de niebla. Temperaturas mínimas sin cam-bios o en ligero ascenso y máximas en des-



#### **TELÉFONOS DE INTERÉS**

▲ 23 **▼**8

**▲** 26 ▼ 8

Sáhado

085/ 975 220 700

112/ 975 211 862

#### **SORIA** EMERGENCIAS BOMBEROS POLICÍA NACIONAL GUARDIA CIVIL CRUZ ROJA POLICÍA LOCAL IBERDROLA (averías) AMBULANCIAS HOSPITAL SANTA BÁRBARA HOSPITAL EL MIRÓN

21 🔻 9

**▲** 23 ▼ 10

RADIO TAXI

#### **PROVINCIA** GUARDIA CIVIL BOMBEROS

**▲** 24 ▼ 7

**▲** 27 ▼ 7

Sáhado

Almazán El Burgo de Osma Șan Esteban de Gormaz **TELE-RUTA** CENTROS DE SALUD Ágreda Almazán

# 900 123 505

23 🔻 7

Sáhado

**▲** 25 ▼ 8

Gomara Ólvega San Esteban de Gormaz San Leonardo de Yagüe San Pedro Manrique Soria Rural

**▲** 21 **▼** 9

Sáhado

**▲** 24 ▼ 10

**CENTROS DE ACCIÓN SOCIAL** 

▲ 24 ▼ 8

Sáhado

**▲** 27 ▼ 8

975 350 125 975 376 012 975 381 170 975 228 282

**▲** 22 ▼ 7

Sáhado

**▲** 24 ▼ 9

976 645 589

975 380 001 975 300 461

Zona Sur Berlanga de Duero Pinares Norte Zona del Moncayo Ribera del Duero Tierras Altas

ASESORAMIENTO A LA MILIER INFORMACIÓN JCYL

▲ 20 **▼** 6

Sáhado

**▲** 22 ▼ 8

TRANSPORTES

▲ 21 **▼**8

Sáhado

**▲** 23 **▼** 9

975 225 160 975 240 202 975 213 034 906 365 342

#### MUSEO NUMANTINO

Soria Telf. 975 / 22 -13- 97 Lunes cerrado

#### MUSEO PALEONTOLÓGICO

Domingos y festivos: 10.00-14.00. Lunes y martes cerrado por descanso.

#### FRMITA DE SAN BAUDELIO

Casillas de Berlanga Del I/6 al 31/8: De 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas. Menos lunes y martes. Del I/II al 3I/3: De miércoles a sábado de I0.00 a I4.00 y de I3.30 a 18.00 y los domingos y festivos, de 10.00 a 14.00. Del 1/4 al 31/5 y del 1/9 al 31/10, de miércoles a

sábado de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 h

#### CLAUSTRO S. JUAN DE DUERO

Telf. 975 / 23 -02-18. Lunes cerrado por descanso

#### NUMANCIA

**Garray**Telf. 975 / 18-07-12. Domingos y festivos: 10.00-

14.00. Lunes cerrado por descanso

#### **TIERMES**

**Montejo de Tiermes** Telf. 975 / 18 -61 - 56. Domingos y festivos: 10.00-14.00. Lunes cerrado por descanso.

#### VACIMIENTO

Domingos y festivos: 10.00-14.00. Lunes cerrado por descanso.

Telf. 975 / 34 - 01 - 96. Grupos: todos los días previa petición de hora en el teléfono 975/34-01-96

#### CONCATEDRAL DE SAN PEDRO

Telf. 975 / 21 -15 - 51 La Iglesia en invierno: cerrado, excepto por las tardes en horas de culto. En verano: 10.00-20.00.

#### EL CLAUSTRO ROMÁNICO

Verano: 10.00-14.00 y 17.00-20.00. 10.00-13.00 y 16.00-19.00.

#### COLEGIATA NTRA, SRA, DEL MERCADO

Berlanga Telf. 975 / 34-34-33. Todo el año. Horario de apertura: de Miércoles a Domingo: 12.30-14.00 y 16.00-17.30 h. Lunes y

### Todo el año. Solicitar cita en Oficina de Turismo o en las dependencias municipales.

CASTILLO DE BERLANGA

Santa María de Huerta Telf. 975 / 32-70-02 Todo el año. 10-13 y 16-18.
Domingos y festivos: 11.30 a 12.30 celebración de los servicios religiosos. Domingo tarde:

#### **AULA ARQUEOLÓGICA Y MOSAICOS ROMANOS**

Medinaceli (Abierto de jueves a domingo - Visitas concertadas todos los días) Horario: II,00 a 14,00 h. y 16,00 a 20,00 h.

#### **AULA PALEONTOLÓGICA**

Telfs. 975185093-625795477 Horario: Mañanas: de II a I4. Tardes: de I7 a 21. El Aula abrirá todos los días de la semana hasta

#### **AULA ARQUEOLÓGICA "EL CERCO DE** NIIMANCIA"

Garray Periodo: I de agosto a 3I de octubre Horario miércoles a domingo de 10 a 14 y de 16

#### MUSEOS ETNOLÓGICOS

En Torreandaluz, Valderrueda, San Andrés de Soria, Romanillos de Medinaceli, Alcubilla del Marqués, Cuevas de Soria y Barca existen museos en los que se exponen utensilios, muebles, etc. ya fuera de uso y expuestos ahora para el público en general.

# M. DE LA VENERABLE SOR Mª JESÚS DE Ágreda Llamar previamente.

#### domingo, de II.30 a I3.30 y de I7 a 20. FUNDACIÓN CULTURAL DE BLAS-

EL TORREÓN DE NOVIERCAS

#### El Burgo de Osma Telf. 975341006

VILLODRES

Horario de invierno: Abierto sábados. De 12 a 14 y de 17 a 19. Visitas guiadas a diversas colecciones (etnológica, arqueológica, muebles castellano-leoneses y de arte contemporáneo)

#### CENTRO TEMÁTICO DE LA CERÁMICA EN

QUINTANA

Horario: Martes a viernes de 10 a 14 horas y de 16 a 18.00 horas. (Lunes cerrado). Domingo y festivos de 12.00 a 14.00 horas.

#### PARQUE TEMÁTICO DEL ROMÁNICO. (SAN **ESTERAN DE GORMAZ)**

Horario: Martes a domingo de II.00 a 14.00 horas de I7.00 a 20.00 horas.

Telf. 975186245. www.parque Camino Molino de los Ojos

MEDIO AMBIENTE. PARQUE NATURAL CAÑÓN DEL RÍO LOBOS Centro de visitantes: Horario de I de noviembre a  $15\,de$  diciembre: Recepción-información: abierto todos los días de 10 a 14 y de 16 a 19 horas. Visita sala interpretación, visitas particulares: abierto todos los días de 10 a 14 y de 16 a 19 horas. Grupos organizados cita previa (975/363564 de 9 a 10 horas). Máximo 50 personas/grupo. Visita guiada. Otras actividades consultar monitores.

#### CENTRO MICOLÓGICO DE NAVALENO

Ofrece rutas micológicas guiadas, una exposición permanente, varios puntos de información turística o de identificación de setas, así como cursos y talleres. Horario. De l de Octubre a 30 de Noviembre está abierto de rcoles a sábado de 10 a 14, y de 16 a 19. Los miercoles a sábado de 10 a 1-domingos de 10 a 14. Más info

#### CINE Y TV

## **CARTELERA**

**N6:00** Infocomerciales 06:50 Cuestión de prioridades 08:00 Piedra sobre piedra **09:05** Todos los días 10:30 Corazón apasionado II:23 La 8 Noticias redifusión II:53 8 Magazine redifusión 13:55 La 8 Noticias 14:30 Cvl TV Noticias **15:10** El tiempo **15:25** El campo al día 15:35 La 8 Noticias redifusión **16:10** 8 Magazine



| CINES LARA DEL 19 AL 24 DE JUNIO                                    |          |       |       |
|---------------------------------------------------------------------|----------|-------|-------|
|                                                                     | SESIONES |       |       |
| SALA 1 - AMIGOS IMAGINARIOS<br>- EL REINO DEL PLANETA DE LOS SIMIOS | 17.45    | 20.30 |       |
| SALA 2 - VIDAS PERFECTAS                                            | 18.00    | 20.30 | 22.35 |
| SALA 3 - GARFIELD. LA PELÍCULA<br>- HIT MAN. ASESINO POR CASUALIDAD | 18.00    | 20.15 | 22.35 |
| SALA 4 - DEL REVÉS 2 (INSIDE OUT 2)                                 | 18.00    | 20.15 | 22.35 |
| SALA 5 - BAD BOYS. RIDE OR DIE                                      | 17.45    | 20.15 | 22.35 |
| SALA 6 - LA ÚLTIMA SESIÓN DE FREUD<br>- LOS VIGILANTES              | 17.45    | 20.15 | 22.35 |
| SALA 7 - ALUMBRAMIENTO                                              | 18.00    | 20.30 | 22.35 |
| SALA 8 - DESCANSA EN PAZ                                            | 18.00    | 20.30 | 22.35 |

Martes cerrado por descanso de personal. Miércoles en los cines Lara Programa Cine Sénior para que los mayores de 65 años puedan ir al cine por 2 euros. Con motivo de las Fiestas de San Juan en Soria, Cines Lara cerrará los días 26 (miércoles El Pregón) y 27 (jueves La Saca) de junio.



#### **ALUMBRAMIENTO**

España 2024. Dirección. Pau Teixidor. Reparto. María Vázquez, Sofía Milán, Manuel Zarzo. Sinopsis. España, 1982. Marisa decide llevar a su hija a Madrid con el fin de dar solución a un embarazo no deseado. Lucía termina ingresando en Peñagrande, un reformatorio para adolescentes embarazadas. Allí forjará una fuerte amistad con sus compañeras y descubrirá que se le quiere arrebatar aquello que todavía no tiene: su propio hijo.

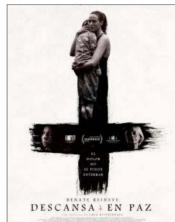

#### **DESCANSA EN PAZ**

Noruega 2024. Dirección. Thea Hvistendahl. Reparto. Renate Reinsve y Anders Danielsen Lie, Bahar Pars, Bjørn Sundquist, Bente Børsum, Jan Hrynkiewicz. Sinopsis. En un caluroso día de verano en Oslo, los muertos despiertan misteriosamente, y tres familias se ven sumidas en el caos cuando sus seres queridos fallecidos vuelven a ellos.



#### CyL 7

18:10 CyLTV Noticias. Con lengua de signos

**18:45** El tiempo **18:55** El campo al día

19:05 Acapulco Heat

**20:40** El tiempo

20:55 La 8 Noticias

00:00 CvLTV Noticias

02:35 Infocomerciales

00:35 Programación local

21:30 8 Magazine redifusión

23:30 La 8 Noticias redifusión

20:00 CyLTV Noticias

08:35 Cuestión de prioridades. 09:45 Piedra sobre Piedra. Las virgenes coronadas en Castilla y León. In:40 Mundo natural 05333 11:20 Hasta la cocina. Cocina con Manuel Díaz 12:00 Hecho en CyL. CTA Correos, productos de panadería y repostería y trabajo con madera **13:00** Todos los días. 14:30 CyLTV Noticias I. Con Antonio Renedo **15:10** El Tiempo 1.

15:30 CvLTV Noticias I (Redifusión). 16:00 Cine de tarde: Moby Dick. 2011 18:00 Lo Mejor de Naturaleza Viva. 18:30 Flash Cierre de mercados.

**15:25** El campo al día.

18:35 Todos los días.

20:00 CvLTV Noticias 2. Con María Núñez 20:40 El Tiempo 2. 20:55 Vamos a dormir con los Momonsters

21:00 El campo al día. 21:05 Avance Cuestión de Prioridades.

21:15 Cuestión de prioridades. 22:25 Ideas Mágicas.

23:15 Ideas Mágicas. Villangómez (Burgos) 00:15 CyLTV Noticias 2 (Redifusión). **00:45** El Tiempo 2.

00:55 Flash Cierre de mercados. **01:00** Cuestión de prioridades.

#### CINES MERCADO

| Jueves, 20 de junio          | SESIONES |
|------------------------------|----------|
| SALA 1 - PANDILLA AL RESCATE | 17.30    |
| - THE ARTIC CONVOY (VOSE)    | 19.15    |
| - EX-MARIDOS                 | 21.15    |
| SALA 2 - TATAMI (VOSE)       | 18.00    |
| - GREEN BORDER               | 20.00    |

Desde el 26 de junio hasta el 2 de julio, los Cines Mercado permaneceran cerrados.

| Viernes, 21 de junio                                                                               | SESIONES                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| SALA 1 - SYLVANIAN FAMILIES LA PELÍCULA: EL REGALO DE FREYA - LA PATRIA PERDIDA - THE ARTIC CONVOY | 17.30<br>19.00<br>21.00 |
| SALA 2 - EX-MARIDOS (VOSE) - GREEN BORDER                                                          | 18.00<br>20.00          |



#### **SYLVANIAN FAMILIES**

Japón, 2024. **Dirección**, Kazuva Konaka. **Animación. Sinopsis.** El Festival de la Estrella llega de nuevo este año a la Aldea Sylvania. Mientras todo el mundo lo espera con impaciencia. la Coneja Chocolate Freya está preocupada. El día del festival coincide con el cumpleaños de su madre y no se le ocurre ningún regalo. Además, Freva ha sido designada para el importante papel de preparar el evento principal del festival.



Estados Unidos-Mexico. 2024. Dirección. Noah Pritzker. Reparto. Griffin Dunne, James Norton, Miles Heizer, Rosanna Arquette, Eisa Davis. Sinopsis. Los padres de Peter se divorciaron tras 65 años juntos; su mujer le abandonó después de 35 y sus hijos, Nick y Mickey, tienen su propia vida. Cuando Peter vuela a Tulum y se cuela en la despedida de soltero de Nick, se da cuenta de que no es el único que está en crisis.

# CARLOS CUESTA



# **DALE VIDA A TU TEJADO**

#### Aprovecha los descuentos del VERANO...

- Limpieza, retejados y mantenimiento.
- Onduline bajo teja y termina con tus GOTERAS.
- Impermeabilizaciones de terrazas y fachadas.
- Estructuras de madera.
- Panel sandwich

Presupuesto y desplazamiento a pueblos gratis. Todas las comarcas.





JUEVES 20 DE JUNIO DE 2024

Redacción, Administración y Publicidad: C/ Morales Contreras, 2. Soria. 42003 Teléfono: 975 21 20 63.

E-mail de Redaccion: redaccion@nds-elmundo.es E-mail de Publicidad: publicidad@hds-elmundo.e



Luis Rey y Fernando Baena, con el camión eléctrico detrás. HDS

# oria incorpora camiones eléctricos a la recogida

Uno de los vehículos de la flota, que se incorporará en unos días al servicio, se muestra en la Feria Internacional del Urbanismo

#### SORIA

La ciudad de Soria tiene su espacio y protagonismo en Tecma 2024, la Feria Internacional del Urbanismo y del Medio Ambiente que se celebra esta semana en Ifema, en Madrid. Allí se expone uno de los nuevos camiones de recogida de residuos 100% eléctricos que en pocos días comenzará a prestar servicio en Soria, de la mano de la empresa concesionaria, Valoriza Servicios Medioambientales.

Hasta Tecma se ha acercado el teniente alcalde del Ayuntamiento de Soria, Luis Rey, acompañado por el jefe de servicio de Valoriza, Fernando Baena. Ambos pudieron conocer de cerca las prestaciones de este innovador vehículo, que destaca por su total respeto por el medio ambiente, su nula huella de carbono y su reducida con-

taminación acústica. Con esta flota Soria se coloca a la vanguardia del sector de los servicios urbanos:

El vehículo es un camión de recogida de residuos de carga lateral 100% eléctrico de la marca Renault. Sus baterías, cada vez de mayor capacidad con menor peso, permiten que estos camiones alcancen unas autonomías suficientes para poder prestar un servicio de recogida de residuos con total normalidad.

En cuanto al equipo recolector, se ha confiado en un modelo Mazzocchia LATB de carga lateral. Cuenta con 20 metros cúbicos de capacidad y está dotado de cinco telecámaras, que redundan en la eficiencia y la seguridad en la prestación del servicio. Gracias a estas prestaciones, es manejado por un sólo trabajador, que opera la reco-

gida de los contenedores sin tener que bajar de la cabina del camión.

Entre otras características, los vehículos alcanzan un gran ángulo de volteo y la cinemática de los brazos del elevador, que se aproximan suavemente desde abajo, evita golpear las tapas y bulones de los contenedores. El sistema cuenta con una mínima distancia de recogida y una gran corrección lateral, con lo que el conductor no ha de ser tan preciso a la hora de alinear el elevador, lo que preserva la integridad de los contenedores. En cuanto al ciclo de compactación y capacidad de absorción, permite la compactación durante el desplazamiento.

Las características poco contaminantes de los vehículo fueron un elemento de peso dentro del pliego para renovar la gestión del servicio de recogida y limpieza viaria.



Izado de bandera en la Subdelegación de Defensa. HDS

#### SUBDELEGACIÓN DE DEFENSA

#### CELEBRACIÓN DEL X ANIVERSARIO DE LA CORONACIÓN DE FELIPE

La Subdelegación de Defensa en Soria conmemoró el X aniversario de la coronación del Rey Felipe VI con un breve acto de izado de la bandera de España, en el que participaron los miembros de la entidad, El engalanamiento de la fachada consistió en la colocación de siete reposteros que representan diferentes unidades y órganos militares, como el del antiguo Gobierno Militar de Soria, precedente de la actual Subdelegación de Defensa, o el de las Fuerzas Armadas. Posteriormente se celebró un brindis que propuso el coronel Esparza.



Carmelo Esteban con el galardón. HDS

#### **ESCULTURA**

#### CARMELO ESTEBAN GANA LA XI EDICIÓN DEL CERTAMEN SAN ISIDRO

Carmelo Esteban, el escultor soriano residente en Medinaceli, ha vuelto a ganar en Madrid un primer premio de escultura galardonado con la medalla de escultura Luis benedito vives. Esta vez ha sido en el XI certamen San Isidro organizado por la Asociación Española de Pintores y Escultores. La escultura lleva por título 'El barrio de las letras' conocido en la capital de España por haber sido lugar de residencia de escritores y poetas ilustres tales como Lope de Vega, Cervantes, Lorca, Ouevedo etc.



EL VEHÍCULO DESTACADO DE LA SEMANA

Madurga Selection

1ANA 37.600€

Cuota desde 389 €/mes

Volkswagen Amarok Cabina doble V4 2.0 TDI 125kW 6M







Ø 3 años de garantía



Madurga Selection C/Eduardo Saavedra 44-46 · Soria · T. 975 22 14 50

